

2 OPINIÓN

Domingo. 4 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

El ambigú

# **Txapote**



Enrique López

agotaque colma el vaso de la indignidad democrática y de la humillación de las víctimas del terrorismo hatenidolugar esta misma semana, con elacercamiento de 13 presos de ETA con más de 70 asesinatos a sus espaldas, entre los que se cuentan algunos de los más sanguinarios asesinos en serie de la organización, incluido Javier García Gaztelu, alias Txapote, autor del asesinato a sangre fría de Miguel Ángel Blanco y también del de Gregorio Ordóñez. Se suman a los dos centenares largos de terroristas acercados a las cárceles que, desde hace poco, son gestionadas por el Gobierno Vasco, también por obra y gracia del sanchismo, que aprobó un traspaso competencial penitenciario que la democracia española siempre había intentado evitar. Una coreografía perfectamente diseñada que conduce, a través de los acercamientos, primero, y las progresiones de grado, los beneficios penitenciarios y las excarcelaciones, después, a la puesta en libertad de los presos de ETA, como marca la hoja de ruta pactada por el sanchismo con sus socios parlamentarios, especialmente Bildu, cuyo líder, Arnaldo Otegi, lleva tiempo jactándose de la inminencia de este logro. Se da la circunstancia de que ninguno de los criminales incluidos en esta monstruosa operación de blanqueo y olvido ha pedido perdón, mostrado arrepentimiento o colaborado en el esclarecimiento de los crímenes de la banda. De hecho,



### El Gobierno no está cumpliendo legislación penitenciaría alguna, tan solo pagando una factura

quienes les respaldaron antes desde el brazo político llamado Batasuna, y lo hacen ahora desde su heredera Bildu, dedican lamayor parte de sus esfuerzos dialécticos a excusar y justificar una violencia que no consiguió nada por la vía de la extorsión terrorista a la sociedad española, pero que lamentablemente empieza a obtener algunos réditos a través del chantaje parlamentario al Gobierno moralmente más débil de la historia de nuestra democracia. Intentarán que, en medio de una guerra que se va complicando, y de una crisis económica en ciernes, con muchos riesgos para el bienestar de los españoles, nadie se preocupe por algo que no es un asunto de actualidad ni tampoco una cuestión de primera necesidad. Querrán que parezca una matraca, cosas de la derecha, ya saben. Es una mercancía tan averiada, porque este no es ni un asunto más ni un tema menor, sino un debate central que afecta la salud de nuestra democracia. Además de la memoria de las víctimas, y la justicia y dignidad que merecen, quienes nos sentimos demócratas, tenemos la obligación de defender y enarbolar la bandera de la resistencia que significaron los millones de manos blancas que acabaron con una ETA acorralada por las fuerzas de seguridad, la justicia y la imprescindible colaboración francesa. Un hecho que se puede truncar, como viene a demostrar que, definitivamente, la profecía de una madre irreparablemente doliente se haya hecho real, porque es verdad que el socialismo nosha helado el corazón. Con los acercamientos del 31 de agosto, con Txapote como estandarte, lo ha certificado de forma nítida, casi definitiva. A la dignidad de una nación que ha sufrido demasiado no le queda otra opción ética que no sea recuperar aquella orgullosa resistencia cívica, y, para ello, no hay una forma más apropiada y más democrática de decir Basta Ya que, llegado el momento de los votos, recordar que no merece gobernar un país quien desde el Gobierno ha sido capaz de traicionar a los muertos. Ese será el momento de recordar varias cosas: el fracaso económico y la mala gestión de la pandemia, sí, las cesiones a los independentistas, también, y, por supuesto, a Txapote. Y que no nos engañen, no está cumpliendo legislación penitenciaría alguna, tan solo pagando una factura.

### Las caras de la noticia



**Inés Arrimadas** Presidenta de Ciudadanos

### Impecable gesto en favor de la Benemérita.

La líder del partido naranja acudió a la localidad navarra de Alsasua para apoyar a los miembros de la Guardia Civil que cumplen abnegado servicio en esa parte de España, frente a esa ceremonia del odio y la intolerencia de los abertzales que es el llamado «Ospa Eguna».



**Javier Martínez Ojinaga** Consejero Delegado de CAF

### Boston apuesta por la tecnología española.

Las autoridades de la ciudad estadounidense han vuelto a confiar en el fabricante de material ferroviario guipuzcoano y han firmado la compra de 102 metros ligeros de última generación, por un importe de 811 millones de euros, que circularán en los 30 kilómetros de la red metropolitana.

### Apesar del...

### Argentina y nuestros progresistas



Carlos Rodríguez Braun

ace unos meses, la visita a España del presidente argentino, Alberto Fernández, demostró su cercanía connuestra izquierda. Aseguró seriamente a «El País» que el problema de la Argentina es que «cada tanto los liberales y la derecha vuelven a ganar el Gobierno y vuelven a generamos un montón de problemas». Añadió sin rubor que siempre se ha negado a liberalizar el mercado de trabajo, reformar las pensiones o restructurar el Estado, porque no quiere «quitar derechos a los

argentinos quelo necesitan». Sobrelos impuestos que oprimen a los argentinos que no están en la economía sumergida, ni se le preguntó ni hizo comentario alguno. Eso sí, igual que cualquier socialista, afirmó: «Soy peronista, sé qué represento: los intereses de los más postergados, los que han caído en la pobreza». Igual que los antiliberales de aquí, nunca asocia el intervencionismo con la generalización de la pobreza, sino que despotricó contra el «liberalismo más cruel: dice negar el Estado, pero sostiene el statu quo de los poderosos». Y si el peronismo tiene malas perspectivas electorales eso se debe al «martilleo de algunos medios», exactamente el mismo bulo que pregonan en Españala izquierda y la ultraizquierda.

En la misma línea de Pedro Sánchez, el presidente argentino declaró que su gran preocupación es la guerra en Ucrania, algo paradójico porque es posible que la disrupción en la oferta agrícola ucraniana se traduzca en un incremento en los precios de las materias primas que la Argentina exporta. Como escribió el periodista Carlos Mira: «uno no sabe bien si Fernández pretende tomarnos el pelo o si actúa un personaje cuyos libretos él es el primero en creerse». Subrayó el mandatario que suvisión conrespecto al tirano de Moscú es idéntica a la delos países europeos, cuyos gobiernos «han sido durísimos con Putin mientras Fernández lo invitaba a que la Argentina sea la puerta de entrada de Rusia a Latinoamérica».

Así como en España y Europa los ciudadanos se ven empobrecidos mediante el impuesto inflacionario, que las autoridades atribuyen a Putin, los políticos argentinos llevan décadas saqueando a su pueblo con la inflación. Como si no fuera con él, Fernández dijo: «la Argentina tiene un problema inflacionario, resolverlo con seriedad va a demandar tiempo». No es la falta detiempo lo que amenaza a los argentinos, sino la abundancia de políticos antiliberales.



Pablo Echenique Portavoz de Podemos

### No pierde su habilidad para la maledicencia.

El dirigente de Unidas Podemos ha vuelto a demostrar su talante sectario al acusar a la derecha judicial, mediática y política de poner una diana sobre Cristina Fernández. Pero no se queda ahí, pues añade malévolamente que en España se conoce bien ese modus operandi.

**Editorial** 

# Manual para hacer frente a la izquierda

a entrevista que hoy publica LA RAZÓN con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es, figuradamente, claro, un manual para hacer frente a la actual izquierda gobernante, tanto en el plano político como económico, y no solo porque radiografía los principales problemas que afectan a la sociedad española, sino porque el líder popular se aleja del discurso populista en boga, impulsado por la crisis hasta niveles que denotan ansiedad, para plantear unas líneas de acción de gobierno que cualquier ciudadano puede entender, al menos, como razonables. No busque, pues, el futuro elector de Feijóo fórmulas mágicas que despejen de un plumazo los nubarrones que obscurecen el presente y el futuro, pero confíe en que las medidas que propone el candidato de centro derecha serán eficaces, a fuer de probadas. Son planteamientos sencillos, sin innecesarios adornos con la neolengua política, que podemos resumir en dos frases: «hay que devolver a los ciudadanos y a las empresas el dinero extra recaudado con los impuestos por la inflación» y «cualquier estrategia energética debe velar por el mantenimiento del tejido industrial». A este respecto, Núñez Feijóo hace una puntualización que revela la nula inclinación del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a llegar a algún tipo de acuerdo con el principal partido de la oposición, y expli-

ca que cuando en abril remitió a La Moncloa un documento con las recomendaciones de expertos económicos y en política de energía, éste no llevaba las siglas de su partido, sino solo el escudo de España y que la respuesta fue un silencio cargado de soberbia. Y dice más. Que al tratar de la renovación del CGPJ, en la primera reunión, Sánchez le advirtió que no iba a aceptar que los jueces elijan a los jueces, reduciendo la negociación a un simple y descarnado intercambio de nombres. En definitiva, Núñez Feijóo trasmite a lo largo de todala entrevista la percepción de que no ha hallado puente alguno con el Ejecutivo, por más que lo haya intentado. Confirma lo ya sabido y, en cierto modo, explica intervenciones como la de Pedro Sánchez, ayer, en Sevilla, que despachó con un discurso muy radical, asumiendo el argumentario dela conspiración de sus socios de Unidas Podemos, y muy alejado de la moderación de un partido de corte socialdemócrata como se supone que era el PSOE. Todo indica que en los próximos meses, más a medida que se aproximen las citas electorales, se extremará la confrontación política desde las distintas instancias gubernamentales. Pero hallarán a un líder de la oposición y firme candidato a La Moncloa con un discurso de gobierno centrado en la resolución de los problemas más inmediatos, con unas claras líneas políticas y capaz de aunar a su partido, desde la autonomía de las ejecutivas regionales, detrás del proyecto.

# intervenciones como la de Persaco los nubarrones que obscucen el presente y el futuro, pero onfíe en que las medidas que ropone el candidato de centro cerecha serán eficaces, a fuer de robadas. Son planteamientos incillos, sin innecesarios adoros conlaneolengua política, que robadas en estamir en dos frases: lay que devolver a los ciudarobadas en ergética debe velar or el mantenimiento del tejido dustrial». A este respecto, Núñez robado de la moderación de un par de corte socialdemócrata co se supone que era el PSOE. T indica que enlos próximos me más a medida que se aproxir las citas electorales, se extren la confrontación política desd distintas instancias gubernan tales. Pero hallarán a un líder o oposición y firme candidato Moncloa con un discurso de biemo centrado en la resolude los problemas más inmedia con unas claras líneas polític capaz de aunar a su partido, de la autronomía de las ejecutiva

### Puntazos

### Entreguismo inaceptable

No corresponde al Partido Socialista de Ceuta, aunque también, dar respuesta a las palabras de la exministra María Antonia Trujillo, hoy residente en Marruecos, sino al Ministerio de Asuntos Exteriores, en el que ejerció como funcionaria de nuestra delegación diplomática en Rabat. Y no puede acogerse el Gobierno al fácil expediente de señalar que Trujillo ya no representa cargo oficial, puesto que la categoría de ex ministra supone ventajas institucionales, pero, también, deberes, al menos, el de guardar lealtad al Estado. Flaco favor ha hecho una ex ministra de España a sus conciudadanos de Ceuta y Melilla, y al conjunto de los españoles, al asumir el discurso anexionista de Marruecos con respecto a unas plazas de soberanía que ya eran un hecho político y territorial antes de que existiera el reino Alauí. No son vestigios del pasado, sino fructífera realidad española.



# El submarino La criptonita de Yolanda

Los asesores áulicos del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, andan muy ufanos repitiendo a los cuatro vientos de quien quiere escucharlos que han encontrado el «arma secreta» contra la otrora amiga, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: «Si quiere guerra, le sacaremos los datos del paro». El Gran Berta, vaya.

### **Fact-checking**

Cristina Fernández

Vicepresidenta de Argentina



### La información

El canal de telenoticias argentino C5N publicó un tuit con la noticia del atentado fallido contra Cristina Fernández tres horas antes de que se hubiera producido.

Según se puede observar en varias capturas de Internet, a través de los servidores de Google, la noticia del atentado se subió a la red a las seis de la tarde, hora local argentina, cuando el incidente tuvo lugar a las nueve de la noche, es decir, tres horas después. Este desfase en los tiempos, alimenta las sospechas de que el intento de magnicidio fue un montaje del peronismo.

### La investigación

No hay tal. Varias investigaciones, entre ellas la llevada a cabo por la web verificadora «Maldita.es», y las propias fuentes oficiales de Google, desmienten ese desfase, que se explica por la diferencia de usos horarios o por un fallo del buscador en el momento de indexar los textos. También ocurrió con unas declaraciones en directo del ministro de Seguridad, que figuran como publicadas horas antes de su intervención. El país vive momentos tensos, llenos de rumores.

### El veredicto



FALSO. Se trata de un rumor basado en la falta de precisión horaria de algunos agregadores de noticias de Internet. El atentado fallido contra la vicepresidenta argentina fue obra de un extremista, que actuó en solitario.

El buen salvaje

## Tengo una pregunta para usted si no le importa



Pedro Narváez

racias por haberme elegido entre este grupo de personas que conforman el Gobierno de la gente, ese que le dirá lo que ansía España, como si España fuese una encuesta. Siempre he trabajado, perdón, siempre he sufrido ser impar, único, diferente, aun a costa de lo que se llama ahora salud mental, pero esta oportunidad que se me brinda para formar parte par (y pasa) de la plebe me parece maravillosa. Los optalidones de mi madre eran mágicos, claro que un día me tomé cuatro, y eso que era tan pequeño que aún no bebía. Hoy lo llamarían intento de suicidio por bullying. Subía hacia la calle Real como mecido por los cargadores del Nazareno de la Isla. Fantástico. Ayer le pitaron a usted (Sánchez) en Sevilla, y es que Espadas ansía la venganza de su derrota. Nunca deje su futuro inmediato en manos de un perdedor o le pasará lo que en Pino Montano: que le abuchean, y además, inopinadamente, porque el Partido Popular no monta esos saraos, es más de tomar el café con pastas, a no ser que quede con Isabel Ayuso que igual cae un gin tonic. Isabel, me debes uno. Alguien

me debe un gin tonic y en estas tornas no perdono.

El Gobierno de la gente viene a ser como los palmeros de Las Grecas, ellos jaleaban pero no sabían que el dúo estaba infectado, tanto que a una la pillaron pidiendo por el Rastro, nonaino, que es en lo que terminará el Ejecutivo, llamando al voto entre yonquis de la antigua normalidad, la que jamás volverá. Presidente, no entiendo por qué insiste en hacer el ridículo, quién le asiste en tamaño chiste como de Chiquito, ¡iba un presidente! Aún puede ganar, pero no así, no haga caso a esos consejos. ¡Contráteme! La gente no es la gente que usted imagina, hemos cambiado tanto que ahora no nos gusta que nos llamen gente. ¿Gente joven? ¿Viva la gente? ¿Gente, la sección de corazón de los periódicos? Supongo que a estas bajuras me habrá entendido.

Acabe pronto con esta pantomima si no quiere hundirse aún más en el fango. Es muy fatigoso moverse entre el barro cuando cada paso consiste en liberar la pierna desde la rodilla. Soy de tierra roja, arcillososa, sé lo que cuesta salir de un atolladero. Presidente, hágame caso. Termine cuanto antes esta mentira que parece mentira para lanzarse a otra mentira que parezca de verdad. De lo contrario me tomaré ese gin en campo ajeno. Sigo a pie juntillas a los guapos. Timothy Chelemeten el Festival de Venecia. ¿Qué está pidiendo? No sea cutre. Apúntelo.

El trípode

### Atentado a Kirchner y el discurso del odio



Jorge Fernández Díaz

lintentodeasesinatodelavicepresidenta argentina Cristina Kirchner, afortunadamente fallido, pone de candente actualidad el llamado «discurso del odio» fruto de la radicalización política yla crispación social que se está instalando enno pocos países, siendo España por desgracia uno de ellos. En relación al atentado ysin perjuicio de la más rotunda condena, es precisoy muy necesario desechar cualquier sospecha de una perversa utilización del hecho como explotación victimista. En conexión con ello y precisamente por eso, es preciso también despejar cualquier sombra de duda respecto a la comisión del atentado, con lagunas incomprensibles en un terrorista con el cargador lleno de balas y ninguna en la recámara. No está lejos de nuestra memoria la amenaza de un atentado tras recibir por correo la ministra socialista una navaja manchada de sangre y balas, «casualmente» en el horizonte de las elecciones autonómicas de Madrid, que aquélla hizo público en rueda de prensa a la puerta del Congreso, convirtiendo esta supuesta amenaza en un lamentable acto de campaña electoral. Al estar Kirchnerinvolucrada en un presunto delito de corrupción que ya ha provocado

intentos de instrumentalización por parte del movimiento justicialista peronista, se hace a hora imprescindible la necesidad de un juicio justo, con transparencia y garantías judiciales de independencia respecto del poder político. En cuanto al discurso del odio, antes de hablar deberían mirarse en el espejo algunos autoerigidos en profetas de su denuncia. No están borradas de nuestra memoria las confidencias de un cualificado candidato socialista confesando a su entrevistador Iñaki Gabilondo con un indiscreto micrófono abierto por testigo, que al PSOE le convenía «tensión en la campaña», y así vemos a la dimitida por embarazo, la moderada Adriana Lastra, ex vicesecretaria socialista, querer recuperar el tiempo perdido y definir a Feijóo con unapanopliadeinsultos que provocan vergüenza ajena. Previamente hemos tenido un agosto con el Gobierno a coro haciendo lo propio, así que mejor prediquen con el ejemplo antes de perorar al respecto. Hay también conductas personales y políticas públicas que generan crispación y rechazo en la sociedad y son un caldo de cultivo del que se nutren individuos terroristas y violentos. Leyes como la de la obligatoria memoria de nuestra historia, para adaptarla al democrático criterio de nuestros actuales gobernantes, sucesores políticos del desdichado Frente Popular republicano, ahondan en la división política y el odio que generaron nuestra Guerra Civil. En lugar de alimentar el espíritu de concordia, es espíritu revanchista, alimentador de rencor. Esa ley es discurso de odio.

### **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas. recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente

### Presidente:

Mauricio Casals

Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso

### Subdirectores:

Pedro Narváez, Alfredo Semprún

Adjunta al director:

Delegaciones: Andalucía: José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Katil Mata; Cataluña: Marcos Pardeiro Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot

Jefes de redacción: C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, E. Sieteiglesias, P. Gómez, I. Dorta

Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera

Directores: Juan Castro (Técnica). Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Ma-nuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Dis-tribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero).

www.firabarcelona.com
#firabarcelona in 
##III 

##III



### **CRECEMOS JUNTOS**

### Calendario de principales eventos Septiembre - Diciembre 2022

| ERS International<br>Congress 2022                                             | Congreso internacional de la Sociedad<br>Respiratoria Europea (Gran Via)                                      | 04 - 06/09    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CIRSE 2022                                                                     | Congreso internacional para<br>especialistas en radiología vascular<br>(CCIB)                                 | 10 - 14/09    |
| EAIE 2022 Barcelona                                                            | 32º encuentro de la Asociación<br>Europea para la Educación<br>Internacional (Gran Via)                       | 13 - 16/09    |
| SBC Summit Barcelona                                                           | Cumbre internacional de operadores y reguladores de la industria de apuestas y juegos on-line (Montjuïc)      | 21 - 22/09    |
| Cosmetorium                                                                    | Exposición y congreso para la creación y fabricación de productos cosméticos y de cuidado personal (Montjuíc) | 28 - 29/09    |
| SIOP 2022 - Congress of<br>the International Society<br>of Paediatric Oncology | Congreso internacional para especialistas en oncología pediátrica (CCIB)                                      | 28/09 - 01/10 |
| II Convención<br>Turespaña                                                     | Evento anual del sector turístico de España (CCIB)                                                            | 03 - 05/10    |
| Liber                                                                          | Feria internacional del libro (Gran Via)                                                                      | 05 - 07/10    |
| World Congress of<br>the International Society<br>of Hematology                | Congreso mundial de la Sociedad<br>Internacional de Hematología (ISH)<br>(Montjuïc)                           | 06 - 08/10    |
| BAUM Fest                                                                      | Festival de tatuaje, arte y cultura urbana (Montjuïc)                                                         | 07 - 09/10    |
| EAPS 2022 - Congress of<br>the European Academy<br>of Paediatric Societies     | Congreso europeo para especialistas en pediatría (CCIB)                                                       | 07 - 10/10    |
| Salón Náutico                                                                  | Salón náutico internacional de<br>Barcelona (Port Vell)                                                       | 12 - 16/10    |
| EANM 2022 - Congress<br>of the European<br>Association of Nuclear<br>Medicine  | Congreso para especialistas en medicina nuclear (CCIB)                                                        | 15 - 19/10    |
| Efintec                                                                        | Exposición y Foro de las empresas<br>instaladoras y nuevas tecnologías<br>(Montjuíc)                          | 20 - 21/10    |

| SMA Europe                                               | Congreso internacional científico sobre la atrofia muscular espinal (CCIB)                               | 21 - 23/10    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Barcelona Textile Expo<br>(winter edition)               | Showroom de telas, punto y accesorios<br>para la confección de prendas y tejidos<br>del hogar (Montjuïc) | 25 - 27/10    |
| Annual meeting for<br>the EAU Robotic<br>Urology Section | Reunión anual del Grupo de Urología<br>Robótica de la European Association<br>of Urology (Montjuïc)      | 26 - 28/10    |
| Gastronomic Forum<br>Barcelona                           | Evento para profesionales de la gastronomía (Montjuïc)                                                   | 07 - 09/11    |
| Gartner IT Symposium<br>XPO Emea 2022                    | Simposio sobre transformación digital de las empresas (CCIB)                                             | 07 - 10/11    |
| Bizbarcelona /<br>Saló de l'Ocupació                     | Eventos sobre emprendimiento,<br>pymes, orientación laboral y<br>profesional (Montjuïc)                  | 09 - 10/11    |
| Paint & Coatings                                         | Salón sobre tecnologías de pinturas y tratamiento de superficies (Montjuïc)                              | 15 - 16/11    |
| Smart City Expo World<br>Congress                        | Evento líder mundial para ciudades (Gran Via)                                                            | 15 - 17/11    |
| Tomorrow.Mobility<br>World Congress                      | Soluciones innovadoras para la<br>movilidad urbana (Gran Via)                                            | 15 - 17/11    |
| Puzzle X                                                 | Plataforma global de Frontier Tech para un futuro sostenible (Gran Via)                                  | 15 - 17/11    |
| EBCC - European Breast<br>Cancer Conference              | Congreso europeo para especialistas en cáncer de mama (CCIB)                                             | 16 - 18/11    |
| Ocasión                                                  | Salón del vehículo garantizado (Montjuïc)                                                                | 26/11 - 04/12 |
| lbtm World                                               | Salón de la industría de viajes de<br>negocios, congresos e incentivos<br>(Gran Via)                     | 29/11 - 01/12 |
| Flash Radiotherapy &<br>Particle Therapy<br>(FRPT 22)    | Congreso internacional para<br>especialistas en tratamientos<br>oncológicos (CCIB)                       | 30/11 - 2/12  |
| Manga Barcelona                                          | Salón sobre el cómic japonés y el<br>mundo del manga y del anime<br>(Gran Via)                           | 08 - 11/12    |
| Festival de la Infancia                                  | Festival navideño para niños, niñas y familias (Montjuïc)                                                | 27 - 31/12    |



El retrovisor

# 1916

Don José de Echegaray fue el primer español que recibió el Premio Nobel de Literatura y, entre otras cosas, fue también Presidente del Ateneo de Madrid, miembro de la Real Academia Española, dos veces presidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fítodo Echegaray fue autor de teatro. Su obra «El gran Galeoto» constituyó uno de los grandes éxitos del teatro español. Su extensa obra no dejó de crecer en la vejez, en la etapa final de su vida escribió 30 tomos de Física matemática. Murió en Madrid en los primeros días de septiembre de 1916. POR JULIO MERINO

urante un segundo, o quizás fuera menos tiempo, Cristina Fernández de Kirchner sigue sonriendo ante el cañón de la pistola de su asaltante. Queda un momento allí, ante la mano que empuña el arma, en una pose de hierática poupée del peronismo y ese trance se hace largo. Después, el arma encasquillada y un sobresalto discreto, un poco como cuando se derrama un café. Media Argentina cree que la vicepresidenta se ha inventado el intento de asesinato y otra que la ha querido matar la oposición. Quitarle un voto a un político puede dolerle más que quitarle la vida y también es cierto que algunos gobernantes que mienten tanto que uno ya no les cree ni los magnicidios.

Las condiciones del suceso propician la carnaza de los conspiranoicos. Las probabilidades de que una vicepresidenta sea encañonada por un pirado brasileño en la cara de sus guardaespaldas y que siga por la calle tirándose selfies

sica y Naturales y Ministro de Fomento y de Hacienda. Pero, sobre



Chapu Apaolaza

# Cuaderno de notas De pistolas y políticos

En España tenemos experiencia encañonando a políticos. Si nos hubieran dado el día libre por cada intento de atentado a un político en España, no hubiéramos trabajado en una década

con la gente es muy poca, pero existe. Yo mismo me choqué de cara con Mijail Gorbachov, muerto reciente. Estábamos en Berlín y caía un aguacero de mil demonios. Junto a la puerta Brandemburgo, vo salía de robar un paraguas en el Hotel Adlon y me vi entre militares alemanes dándome de frente con «Gorby».

Uno sospecha de las tragedias que terminan por favorecer a la víctima. El atentado contra la Kirchner, que afortunadamente no se consuma, ladota deunhalo sobrenatural del que no gozaba hasta ahora. Lavice presidenta se ha convertido en una adveración de sí misma, una mártir sin llegar a serlo y al verla, va la gente clavándose

La vicepresidenta se ha convertido en una adveración de sí misma, una mártir sin llegar a serlo

de rodillas como el novillero Isaac Fonseca, que se hizo torero para comprarle una lavadora a su abuela mexicana. Lo que sucede en el atentado, y eso es lo que lo hace tan sospechoso, es que se utiliza políticamente para igualar los procesos judiciales por corrupción que están abiertos contra la víctima con el presunto magnicida. La jugada política consiste en que los fiscales que la persiguen aparecen de facto empuñando la pistola. En adelante, todo el que disiente de ella está provocando su muerte. Estamos en el quicio del autoritarismo y de los autogolpes.

Me quiere sonar de cuando en la campaña a las autonómicas, algún miserable zumbado enviaba balas alos ministerios y en los mítines de la izquierda se decía que si ganaba la derecha, los españoles estaban en peligro de muerte. No es que fuera a ganar el partido al que uno no vota; es que le iban a volar la cabeza. Luego esto decayó rápidamente, pero en España, el peronismo de aquí, se da la asimetría de que, mientras se acerca a Txapote a las cárceles vascas y se abre «un nuevo tiempo de paz» con la izquierda abertzale, se muestra la izquierda verdaderamente concernida por lapolarización política y el discurso de odio en Argentina. El esquema consigue que la crítica al Gobierno se considera de manera automática como un intento de derrocarlo, si no de terminar con la vida de sus miembros. Los mayores ataques al estado de Derecho y al marco democrático, las mayores erosiones a la democracia se anclan en el intento de defender esa misma democracia.

En España tenemos experiencia encañonando a políticos. Si nos hubieran dado el día libre por cada intento de atentado a un político en España, no hubiéramos trabajado en una década. Ahora no recuerdo si al día siguiente del coche bomba contra Aznar tuvimos vacaciones.



Un bar de Buenos Aires, mientras la televisión informaba del suceso



**ESPAÑA** Domingo. 4 de septiembre de 2022 • LA RAZÓN

# «Lo urgente es estudiar a quién se baja más el combustible»

### Alberto Núñez Feijóo

Presidente del PP

Carmen Morodo. MADRID

debate en el Senado de este martes? Yahaservido para que el Gobierno acepte por fin la bajada del IVA del gas al 5 por ciento y copie una propuesta que hicimos en la Conferencia de Presidentes que celebramos en marzo en la isla de La Palma, y que reiteré en el documento que remití a Moncloa en abril.

Para qué debe servir el

### ¿Yademás?

Será una oportunidad para que el Gobierno concrete sus propuestas y nosotros podamos seguir presentando nuestra alternativa.

### Su alternativa se someterá a examen: el Gobierno dice que no tiene.

Nada más llegar a la Presidencia del PP remitimos al Gobierno un documento sin siglas, con el escudo de España, que había sido consultado con expertos económicos y en energía. Ya entonces hablamos de rebajar el IVA de la electricidad, de rebajar el IVA del gas, de ayudar a las personas que no hacen declaración de la renta, porque no pueden cargar con una inflación que es la más alta de los últimos 40 años, y de actualizar la tarifa del IRPF para que la inflación no obligue a las rentas medias y bajas a pagar más impuestos.

### ¿Pero qué propuestas hará el martes en materia de ahorro energético, después de oponerse al primer Real Decreto aprobado por el Gobierno?

Un pacto de ahorro energético del sector público español; recomendaciones, que no obligaciones, paralos sectores productivos; y un fondo de dinero para las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad futura.

Dicen algunos expertos económicos que al Gobierno se le agotael margen para seguir bajando

El martes se enfrenta a Pedro Sánchez en el Senado. Una cita parlamentaria a la que acude bajo este lema: «El PP es el partido al que puede votar un marinero, un agricultor o el ejecutivo de una compañía»

### impuestos con la rebaja del IVA al gas.

El Gobierno ha recaudado 16.500 millones de euros más este semestre que en el primer semestre del año anterior. Los ciudadanos hemos pagado 16.500 millones de euros más de impuestos, básicamente porque tenemos una inflación interanual de un 9% sobre una inflación del año pasado superior al 6,5%. España ya estaba cerca del 8% antes de la guerra. Ante una crisis como ésta, esa mayorrecaudación hay que devolverla a los ciudadanos.

### Ese dinero no está en el bolsillo de los ministros, ¿no? Es la base para mantener el Estado del Bienestar y las ayudas socia-

Esa recaudación extraordinaria debería haberse utilizado ya para ayudar a las rentas medias y bajas, y para evitar que las empresas con más dependencia de la energía tengan que parar su actividad, como está ocurriendo. En España ha cerrado ya la única empresa de aluminio primario, y el sector de la cerámica del Mediterráneo está en una situación límite. Las empresas que se dedican al acero o al hierro están en situación límite. Por eso, insisto, el dinero que hemos recaudado de más hay que invertirlo para que la economía no se pare y para que las familias puedan llegar a fin de mes. Parece razonable que un Gobierno que se autodenomina progresista actúe en esa dirección; y no parece razonable que el Gobierno quiera utilizar la recaudación extraordinaria para cambiar votos por cheques.

### ¿Votos por cheques?

El Gobierno está en la política de



«De entrada, lo que hemos escuchado del impuesto a la banca y energéticas no encaja en un país de la UE»

«Ojalá pudiéramos subir el SMI. Antes hay que valorar si somos competitivos y los costes laborales»

«No me siento nada presionado por la presidenta Ayuso, y creo que ella puede decir lo mismo»

«Las ayudas tienen que ser por igual para todas las clases medias y bajas, vivan donde vivan»

«yo le doy un cheque a este colectivo, y a este otro, y a lo mejor así me votan más». Nuestra propuesta es que los ciudadanos decidan en qué gastan su dinero y reciban lo que han pagado de más porque el Gobierno no ha sido capaz de controlar los precios. Son dos políticas impositivas totalmente distintas. La nuestra prima el interés de los ciudadanos y la otra responde a los intereses políticos de un Gobierno.

### ¿Las medidas sociales aprobadas son «cheques» electora-

El bono para los transportes es un cheque para las personas que utilizan el transporte de cercanías ferroviario y el transporte de media distancia.

### También puede verse como una ayuda para la clase media y baja que necesita utilizar el transporte público.

¿Y todos los demás ciudadanos que no puede usar el cercanías, que no se mueven en tren porque no hay líneas férreas donde viven o trabajan? ¿No sería más razonable, como han hecho los alemanes, establecerun mínimo asequible para todo el transporte público: para el urbano, para el interurbano y para el ferroviario? El mensaje que deja el Gobierno es que donde le interesa dice a los ciudadanos que no se preocupen, que pueden viajar gratis, mientras que en otros sitios, donde el PSOE piensa que puede obtener menos rédito electoral, como el ámbito rural, no se adopta ninguna medida. Las ayudas tienen que ser por igual para todas las clases medias y bajas, vivan donde vivan.

### ¿Por qué no puede llegar a ningún acuerdo con Sánchez?

El presidente no tiene como objetivo prioritario gobernar España, sino mantenerse en el Gobierno de España.

### De usted dicen que «lo único que le interesa es llegar a la Presi-



El Partido Popular ha remitido cinco documentos con propuestas al Gobierno para dar respuesta a la inflación y ayudar a las familias, sobre seguridad, sobre defensa, una modificación de la Constituciónparaatenderlasnecesidades de las personas con discapacidad y un pacto energético. Además de un documento para garantizar la independencia mínima en la renovación del Consejo General del PoderJudicialydelTribunalCons-



titucional. ¿Se pueden hacer más propuestas en menos tiempo? Y, sobre todo, ¿puede haber más soberbia en las respuestas?

### ¿Qué respuesta han recibido?

Ninguna. Pero yo voy a seguir haciendo propuestas porque entiendo que la situación de mi país exige que la alternativa al Gobierno haga propuestas. No voy a hacer la oposición que el PSOE le hizo al presidente Rajoy del «no es no», sino una oposición lo más

sensata y razonable.

### Bueno, de usted también dicen ahora que se ha instalado en el «no es no».

Si usted coge el diario de sesiones del Congreso y del Senado, podrá comprobar que en los últimos 60 días hemos votado a favor, o nos hemos abstenido, de diez Reales Decretos leyes, y que en los tres últimos Reales Decretos Ley que ha propuesto el Gobierno, en dos hemos votado que «sí», y en otro, que «no». Hemos apoyado el régimen de los autónomos, aún no siendo nuestra propuesta, porque creemos que se deberían bajar más las cotizaciones a los autónomos de rentas bajas. Hemos apoyado las ayudas en materia de incendios, aunque creemos que se quedan cortas. Ni de lo que hemos votado ni de las propuestas de pacto que hemos hecho se puede deducir que el PP se niega a negociar con el Gobierno. Pero sí hay que preguntarle al Gobierno por qué puede pactar con

todos, yde todo, salvo con el Partido Popular.

### Como dicen que el Gobierno les «copia» las propuestas... ¿Cuál es la siguiente que deberían «copiarle»?

En este momento lo más importante es estudiar a quién podemos bajarle más el combustible. Hay rentas media y bajas que dependen del combustible para desplazarse a su trabajo y que necesitan más ayuda. Las industrias y empresas que cogeneran están siendo duramente discriminadas, porque dependen de ellas 200.000 trabajadores y el 20% del PIB industrial nacional de España se fabrica con cogeneración. A quien más castiga la inflación es a las rentas medias y bajas y el impacto de que suban un diez por ciento los precios no es igual en quien cobra 1.000 euros que en quien cobra 100.000 euros.

Continúa en la página siguiente

10 ESPAÑA

Viene de la página anterior

### Suena usted muy socialdemócrata.

El PP es el partido al que vota un marinero, un agricultor, un profesor universitario, una enfermera o el ejecutivo de una compañía. Ante una crisis como ésta la ideología debe ajustarse a la pregunta de cómo podemos ser más equitativos en el esfuerzo que nos exige el problema de precios que sufre España.

### ¿Las empresas tienen que hacer un esfuerzo más grande? ¿Ayudar más?

El presidente del Gobierno ha señalado a los presidentes de dos compañías españolas con nombres y apellidos. Esono lo ha hecho nunca ningún primer ministro europeo porque forma parte de la política populista de algunos países latinoamericanos. Nosotros nos debemos al conjunto de los españoles y vamos a defender a las clases medias y a las clases más modestas, pero también la creación de riqueza. Yno estamos de acuerdo con impuestos que van contra la inversión industrial en nuestro país.

### ¿Se refiere al impuesto a las energéticas y a la banca?

Merefiero a que cualquier empresa que invierta en España tiene que ser bienvenida. Los inversores tienen que vernos como un lugar seguro para invertir y no debemos gravar con impuestos a compañías que compiten en un mercado global porque si en otros países no existen esos impuestos no podrán competir en igualdad de condiciones.

### Bancosy energéticas se quejan, entre otras cosas, justo de eso, de que los nuevos impuestos afectan a su competitividad. Entiendo que los ve un error.

Coincidimos en que dañar la competitividad es malo. Las empresas tienen que pagar el impuesto de sociedades y, si tienen beneficios adicionales en un ejercicio fiscal, pagarán mucho más, porque el impuesto de sociedades grava esos beneficios.

### ¿Es un «no» del PP?

Lo primero que hay que hacer es sentarnos con ellos, pero el Gobierno no solo no se sienta, sino que señala a las empresas con nombres y apellidos. El PP es un partido serio y para posicionarse tiene que saber qué quiere hacer el Gobierno. Además, existe el riesgo de que en el futuro haya que



devolver ese posible impuesto porque los perjudicados lo recurran, y sus recursos sean aceptados. Es decir, que se dañe la competitividad y que se deje un grave problema en herencia para el futuro gobierno. Por eso vamos a ser muy cautelosos, pero, de entrada, lo que hemos escuchado no encaja en un país de la UE.

### Comentaba que el PP es el partido que quiere ayudar a las clases medias y más modestas. ¿Hay que subir el SMI de nuevo?

Ojalá que pudiéramos hacerlo. Pero antes de tomar esa decisión hayque vercómo está nuestro país. Si somos competitivos, cuál es nuestra balanza comercial, si exportamos mucho más de lo que importamos ycuáles son los costes laborales. Estos datos, evidentemente, solo los tiene el Gobierno.

### ¿Me está diciendo que no tiene información suficiente para saber si se puede tomar esa decisión?

Eso es lo que he dicho.

### ¿Y la ministra de Trabajo no lo habrá valorado antes de anunciar una nueva subida?

Un Gobierno que no respeta la negociación entre sindicatos y empresarios, y que llama a la movilización sindical, no es un Gobierno homologable en la Unión Europea. Y un Gobierno que está obsesionado con hacerse oposición a sí mismo, y hacer oposición a la oposición, deja de gobernar.

### ¿El PP apoya las movilizaciones sociales que se anuncian para los próximos meses por la subida de precios?

No sabemos si habrá movilizaciones. De momento, es obsceno que el Gobierno más caro de la democracia, compuesto por 22 ministros, es decir, dos equipos de fútbol completos, auxiliado por 800 asesores, por secretarios de Estado, por directores generales, por subsecretarios, por secretarios generales, un tercio de los cuales no serían para nada necesarios, esté pidiendo esfuerzos a las clases medias y a las clases bajas. Ahora



«Vamos a defender a las clases medias y más modestas, pero también la creación de riqueza»

«No debemos gravar con impuestos a compañías que compiten en un mercado global»

«El Gobierno tiene que dejar de mentir y de hipotecar el futuro de los españoles» empieza el curso académico y en esta situación de crisis el Gobierno saca una ley educativa, sin consenso, que exige cambiar todos los libros de texto en los cursos impares. Suben los librosy, además, hay que comprarlos nuevos. Por supuesto, sube el transporte, los comedores, el material escolar... Oiga, ¿no sería más razonable ayudar a las rentas medias y bajas en el inicio del curso escolar? Si hubiésemos deflactado la tarifa del IRPF las habríamos ya ayudado.

### ¿Las pensiones deben subir de acuerdo con la inflación?

El PSOE y el señor Sánchez votaron en el Congreso la congelación de las pensiones. El Partido Popular llegó al Gobierno, evitó la intervención de España, y en los años siguientes incrementó las pensiones algún año por encima del IPC. Sobre lo que me pregunta, si el Gobierno nos hace una propuesta, tendrá una respuesta. De momento, lo que sabemos es que el Gobierno no puede subir más de un tres por ciento el gasto corriente

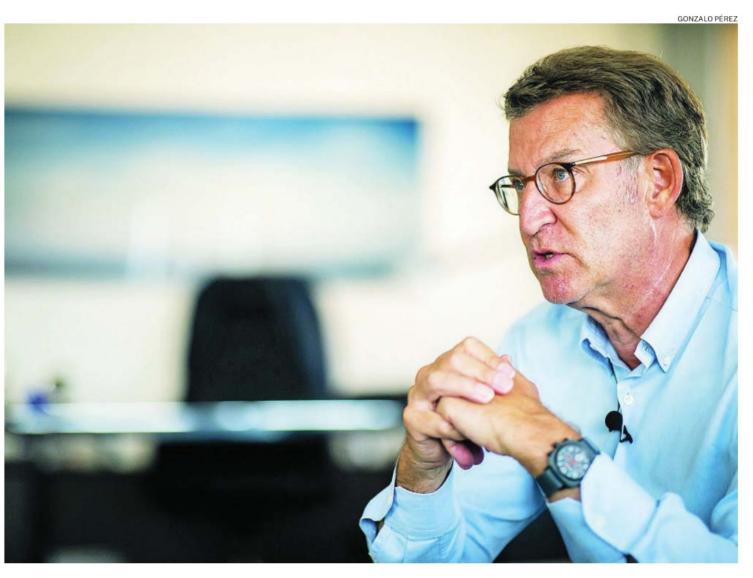

por un pacto que tiene con la UE para obtener fondos europeos. Y la pregunta no es si la oposición quiere que se suban o no las pensiones conforme al IPC: aquí hay que preguntarle al Gobierno, que es el que firmó ese pacto, que si actualiza las pensiones conforme al IPC, y con esta limitación impuesta por la UE, cuánto dinero quedaría para todo lo demás.

### El ministro Escrivá niega que esta limitación del gasto corriente afecte a las pensiones.

Hay un acuerdo, y los pactos con la UE no se pueden incumplir. Tienen que dejar de mentir y tienen que dejar de hipotecar el futuro de los españoles. La política de Sánchez nos añade 200 millones de euros de deuda pública cada día. Esto supone que hemos incrementado nuestra deuda pública un 20% sobre PIB y la media de Europa es de un 10% sobre PIB. Con todo esto, que nos digan cuál es su propuesta en pensiones y tendrán una respuesta de mi partido.

### Esta semana se celebra la apertura del año judicial sin acuerdo para la renovación del CGPJ. ¿Qué responsabilidad asume en que no lo haya en esta Legislatura?

En la primera reunión que mantuve con el presidente del Gobierno me dijo que no iba a aceptar que los jueces elijan a los jueces. Aun así, hicimos un intento de acuerdo con un documento en el que aceptábamos que esta renovación se hiciera conforme al procedimiento vigente, pero con un mínimo de requisitos que acreditasen la independencia de los miembros del Consejo. Nuestra propuesta de democratización, independencia y transparencia en la elección del Consejo no se aceptó. Y, además, cuando estábamos negociando, el Gobierno, unilateralmente, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial y obligó al Consejo General a proponer dos nombres para el Constitucional. La propaganda del Gobierno no coincide con la realidad porque el PP es el único partido que ha hecho una propuesta para objetivar las personas que pueden ser miembros del Consejo del Poder Judicial. Pero al Gobierno lo que le interesa son los nombres, lo que quiere es que hagamos el reparto de a mí me corresponden tantos, a ti te corresponden tantos, dime tus nombres, yo pongo los míos. Nosotros no podemos aceptarlo.

### Es lo que siempre se ha hecho.

Por lo que me han contado mis antecesores siempre se llegaba a acuerdos razonables, y no había imposiciones ni había nombres antes de sentarse a negociar. Además, las cosas hanido cambiando yen Europa quieren que los jueces elijan a los jueces en el Consejo y que los juristas de reconocido prestigio los elijan las Cortes. Con las prácticas de hace diez años no se puede gestionar la realidad diez años después. Y, aun así, vuelvo a reiterar, he aceptado mantener el sistema anterior, pero pido un mínimo de objetividad y de independencia y de requisitos para el Consejo General del Poder Judicial y



En la renovación judicial al Gobierno solo le interesan los nombres. No podemos aceptarlo»

«La política de Sánchez nos añade 200 millones de euros de deuda pública cada día»

"Que me comparen con Pablo Casado, por supuesto, no me parece para nada un insulto" para los miembros del Tribunal Constitucional. Y cuando se está negociando no se puede romper la negociación con una modificación unilateral de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Tribunal Constitucional porque hay un pacto con ERC.

### ¿Cómo de presionado se siente por la figura de Ayuso? Nada.

### ¿Cero?

Cero. Entiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, igual que el presidente de cualquier otra comunidad autónoma, tiene que tener toda la autonomía que le reconocen los estatutos y la Constitución. Asílo he hecho y o durante muchos años. Los presidentes de comunidades autónomas tienen que ejercer sus competencias, y yo ejerzo mis competencias como presidente del Partido Popular de España. Por tanto, presiones, ninguna. Y creo que ella puede decir lo mismo de mí.

### En el partido piensan que si ella nohubiera anunciadoun recurso de inconstitucionalidad contra el plan energético del Gobierno, el PP se habría abstenido, en vez de votar que «no».

La presidenta tiene derecho a defender sus competencias, como hice yo contra el Gobierno de Rajoy cuando entendí que se estaba afectando a las competencias como presidente de la Comunidad Autónoma. La presidenta de la Comunidad de Madrid, su gobierno, su asesoría jurídica y su Consejo de Gobierno entienden que la decisión de apagar los escaparates a las diez de la noche va en contra de la Ley de Libertad de Horarios de Madrid y de sus competencias en materia de comercio interior. Y actúan en coherencia.

### ¿Le ofende que se diga que se ha vuelto más radical que Pablo Casado?

Llevo un mes y medio siendo insultado por todo el Consejo de Ministros mañana, tarde y noche. Que me digan que soy más radical o menos radical que el señor Casado me parece un infantilismo. Ahora resulta que durante años yo he sido un presidente autonómico moderado y mi compañero Pablo Casado un presidente muy rígido, y en cien días cambian las tornas. Eso no se lo cree nadie. Y que me comparen con Pablo Casado, por supuesto, no me parece un insulto.

### Javier Gallego. MADRID

lcurso político arranca esta semana en el Congreso y se antoja de alto voltaje dado el inmediato horizonte electoral: cita con las urnas en mayo y cita con las urnas previsiblemente en diciembre de 2023. Eso va a encarecer, sin duda, los apoyos para el Gobierno, que lleva saboreando durante toda la legislatura lo que es legislar con una mayoría muy frágil. Eso se ha traducido en dos cosas: es un Gobierno que aprueba pocas leyes y es el Gobierno que más ha tenido que recurrir a los decretos (uno cada once días de media, 88 en dos años y medio de legislatura).

El recurso al decreto es el meca-

# Sánchez vs Congreso: solo un tercio de los decretos acaban en ley

▶La mayoría del PSOE y Podemos en la Mesa de la Cámara Baja bloquea el desarrollo de las iniciativas

nismo más directo que tiene el Gobierno para sortear los problemas que se encuentra para tramitar una ley por su debilidad parlamentaria (PSOE y Podemos suman 153 diputados y la mayoría está situada en 176). Al fin y al cabo, un real decreto-ley es un texto con rango de ley y el Gobierno lo aprueba en el Consejo de Ministros y debe ser convalidado en un máximo de 30 días en el Congreso, pero no admite cambios. Es decir: es un arma que permite muchas veces forzar a los grupos parlamentarios a «tragarse» sus exigencias y votar a favor para evitar bloquear la puesta en marcha de determinadas medidas.

Algo así ocurrió con el último de medidas de ahorro energético: el Gobierno incluyó unas propuestas para restringir el consumo de electricidad que han generado mucho rechazo, pero el decreto finalmente ha salido adelante porque también incluye otras medidas importantes como las ayudas económicas a determinados sectores. «Es un chantaje», lamentaban grupos de la oposición.

Sin embargo, este recurso al decreto también se le puede empezar a agotar a Pedro Sánchez porque es prácticamente unánime el hartazgo que está generando en todo el espectro político. Y más teniendo en cuenta la artimaña del presidente del Gobierno para poder convalidarlos: como los decretos son textos normativos que no admiten cambios, lo que suele hacer es prometer modificaciones «a posteriori», tramitándolo como



Pedro Sánchez, en un acto en Sevilla, ayer, para «reconectar con la gente»

ESPAÑA 13

proyecto de ley. No obstante, tan solo 16 de los 46 decretos tramitados como Ley (hasta julio, que es cuando acabó el último periodo de sesiones) han culminado en Ley: una cifra bajísima. De los otros 30, hay cuatro que han quedado subsumidos en otras iniciativas parlamentarias y 26 que siguen guardados en un cajón en el Congreso. Como PSOEy Podemos tienen mayoría en la Mesa, pueden seguir esperando durante mucho tiempo ya que mantienen abiertos los plazos para presentación de enmiendas y eso deja las iniciativas paralizadas. Actualmente, se han aprobado 88 decretos, aunque hasta julio se habían aprobado 82: de esos 82, 80 se ha votado en el Congreso si seguir tramitándolos como leyy, de esos 80, 34 han quedado rechazados.

### Los grupos, hartos de la actitud del Gobierno: tan solo 16 decretos de 46 han acabado en ley

Esta cifra bajísima de decretos que han culminado en Ley también ha terminado por hartar a los propios socios del Gobierno. Esquerra y Bildu, por ejemplo, han exigido un plazo para tramitar como ley el último decreto de medidas de ahorro energético. Es decir, lo aprobaron, pero con la condición de que en un mes se tramitara como ley y se introdujeran sus demandas.

El decreto, que es un recurso

El cartel de Sevilla no

fue un acto épico, sino

una realidad política

previsto para situaciones de emergencia, se está desnaturalizando porque el Gobierno lo está empleando para medidas de muy diversos tipos. Sin ir más lejos, para algunas de las reformas más importantes de la legislatura, como la contrarreforma laboral, el nuevo sistema de cotizaciones de los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital (esta última finalmente acabó culminando en una Ley en 2021).

También es cierto que, en función de cómo se mire, los decretos se han convertido en una «artimaña» de Sánchez para engrosar las bajas cifras de leyes aprobadas en esta legislatura. Así, de las 48 leyes ordinarias que se han aprobado desde el inicio (diciembre de 2019), una tercera parte procede de decretos.

# Trujillo: «Ceuta y Melilla son un vestigio del pasado»

PSOE defiende que son «una afrenta a la integridad marroquí»

### Antonio Navarro. RABAT

La exministra española María Antonia Trujillo afirmó ayer en una conferencia en la ciudad marroquí de Tetuán que las ciudades españolas de Ceuta y Melilla «suponen una afrenta a la integridad territorial de Marruecos» y «son vestigios del pasado que interfieren» en sus relaciones con España. La exministra participa estos días en el congreso «Las relaciones entre Marruecos y España: ayer y hoy», organizado por la Universidad de Tetuán y que ha inaugurado expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante la conferencia, la ministra afirmó que tanto las dos ciudades españolas enclavadas en el norte de Marruecos, como los islotes de soberanía española junto a las costas marroquíes, son una «afrenta a la integridad territorial de Marruecos». «Son vestigios del pasado que interfieren en la independencia económica y política de este país y en las buenas relaciones entre los dos países», dijo la exministra socialista.

Según el diario marroquí Rue20, que se hizo eco de sus palabras, la exministra afirmó asimismo que Ceuta y Melilla «durante más tiempo fueron árabes que cristianas» y que por eso «el recurso a la historia, al hecho histórico, debe hacerse con prudencia y en este caso concreto el argumento es debatible». Trujillo ocupó el cargo de consejera de Educación en la Embajada de España en Rabat hasta el pasado mayo, cuando la Junta de Personal del funcionariado español en Marruecos pidió su destitución.

«Ante los efectos nocivos de unas fronteras no sanas, la respuesta política es el diálogo y no mirar hacia otro lado. La reivindicación marroquí está plenamente justificada, inscrita en su ideario nacional y es irrenunciable», recoge El Faro de Ceuta citando a la exministra, que continúa residiendo en el país magrebí.

«El peso de los argumentos históricos y jurídicos, que los hay y son relevantes», en favor de la españolidad de estos territorios, añadió, «cede ante el devenir de los hechos que reclaman una respuesta política, ética, razonable y aceptable para ambos países mediante un diálogo abierto y sincero».

Zapatero, por su parte, apoyó al actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su giro respecto al Sáhara Occidental. El expresidente español se refirió al comienzo de su conferencia a la exministra Trujillo presente entre el público: «Es muy satisfactorio contar aquí con la presencia de María Antonia, que compartió tareas de gobierno y que además está tan feliz en Marruecos, que dice

Las reacciones a las palabras de la exministra no se han hecho esperar y, así, el Gobierno de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas (PP) ha calificado este sábado de «inaceptable deslealtad institucional» las manifestaciones realizadas por la exministra Trujillo en una visita a la ciudad de Tetuán.

El Gobierno ceutí ha señalado que la «soberanía y españolidad de las dos Ciudades Autónomas no admite discusión ni dudas».

Por este motivo, entienden que sus palabras «suponen un profundo desconocimiento de la Historia y del Derecho, así como una falta de respeto a los ceutíes y melillenses, que somos españoles por encima de cualquier otra condición».

Asimismo, el Gobierno autonómico ha considerado que «es de una inaceptable deslealtad institucional que alguien que ha sido ministra haga declaraciones en contra de España».

# Opinión Que te vote Txapote



Jorge Vilches

l paso de Sánchez por un barrio sevillano salió una persona con un cartel que decía: «Que te vote Txapote». No fue un acto épico, ni heroico, ojo, sino el trasfondo de una realidad política. La gente no votó a Sánchez para que se abrazara a los egoístas y delincuentes que quieren romper el orden constitucional, mientras el país se hunde en la peor crisis de los últimos cuarenta años. Las rectificaciones del presidente aceptando pro-

puestas del PP demuestran que no hacía falta para gobernar un sistema de cesión constante a Bildu y ERC. Era posible otra forma dehacer política, incluso de mantenerse en el poder, que pasaba por la dignidad y la sinceridad,

por el patriotismo y el sentido de Estado. Sánchez prefirió lo fácil para la izquierda, que es el sectarismo. Ahora se da cuenta de que no funciona bien yprograma un tour. Una vez que Sánchez decide salir del Palacio, de los halagos y genuflexiones pagadas, para estar piel con piel con la gente la tarea es prestar atención y aguantar el chaparrón. Es normal que se presenten personas enfadadas por las decisiones políticas y los errores del Gobierno. Su deber es atenderlas. Lo contrario es de mal presidente.

Alguien incapaz de escuchar a la oposición y a la gente que opina de otra manera no es recomendable. Una persona que responde a las críticas con insultos y desprecios no merece gobernar una democracia. Es indigno soltar que los pitos son «el ruido de la derecha y la ultraderecha política, económica y mediática», que son llevadas del «ronzal» por «las grando».

des empresas energéticas». Es triste decir esto, insisto, a las puertas de una gravísima crisis. En el mejor de los casos la reacción del presidente fue espontánea. El peor es que los insultos y la degradación del adversario forman parte de su estrategia. Significa que a Sánchez no le interesa gobernar, sino calentar la vida política para esconder sus negligencias y conseguir el aplauso de sus feligreses. Una vez que ha sacado a Vox de la ecuación retórica porque ya no asusta a nadie, solo queda referirse a una conspiración derechista de los poderes fácticos. Huele a naftalina, ¿verdad? Es curioso que el «progresismo» esté tan anticuado. Todo apunta a que el plan sanchista es apretar las filas tirando de manual peronista.

La base es mostrar siempre una dicotomía. Frente al gobernante magnánimo está el malvado «señor me'opongo», que dice la ministra. Ala izquierda está el representante de la sabiduría y la clarividencia, y a la derecha la burricie. A un lado está el portavoz de la «clase media y trabajadora», y al otro el de los «fachapobres», que decía el paniaguado del PSOE. Es de

manual, insisto. En su discurso Sánchez preside un esforzado gobierno de la gente contra los poderosos, los ricos y las eléctricas, mientras que Feijóo habla para que ganen «los de siempre». El presidente es el sentido común

y la responsabilidad, mientras que la oposición solo hace ruido. Sánchez es el defensor de «este país», y el PP de las grandes corporaciones. No falta en ese peronismo de Sánchez el toque patriótico. Porque el presidente es la encarnación de la España presente y futura, de esa que trabaja y sufre, de la olvidada por la derecha, de la que mira al porvenir pensando en un mundo ecofeminista y colectivizado. Eso es lo español, dice, la defensa del ciudadano solidario y progresista, del trabajador que se esfuerza por el país, no como la derecha, que no es ni ha sido nunca patriota. Y todo esto para esconder que cede siempre a Bildu y ERC, o que asume como propias algunas de las propuestas que hizo el PP, como la rebaja fiscal del IVA del gas. ¿No sería más fácil que en lugar de hacer una gira para exhibir peronismo, se sentara con el PP a pensar cómo afrontar la crisis?

# Las víctimas temen que los presos estén fuera de prisión para Navidad

Irene Dorta. MADRID

osúltimosacercamientos de presos de ETA al País Vasco a los que el Gobierno ha dado luz verde han atizado esta semana un fuego que nunca se ha terminado de apagar. Las víctimas del terrorismo se sienten traicionadas porque se hayan movido ya 143 etarras incluyendo a algunos tan sanguinarios como el asesino de Miguel Ángel Blanco, y se muestran especialmente preocupadas de que los traslados redunden en beneficios penitenciarios. La diferencia entre estos y los acercamientos promovidos por gobiernos anteriores es que por primera vez las competencias de Prisiones dependen de Euskadi, así que decisiones como las semilibertades son en última instancia del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Y si bien esto puede ser revocado por un juez, el tiempo que tarda en tramitarse el recurso los terroristas están en la calle, como en el caso del Joseba Arregi Erostarbe, «Fiti», que lleva seis meses a la espera de resolución.

«ETA siempre ha dicho que no los quieren cerca, los quieren libres», señala el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) Miguel Folguera. Actualmente un 70% de presos de ETA están ya en prisiones vascas y navarras, su aspiración más histórica solo superada por la amnistía. La decisión de repartir a los condena-





Los etarras Henri Parot y Xabier García Gaztelu «Txapote»

 Los últimos acercamientos de etarras confirman las sospechas de las víctimas ahora que las competencias en Prisiones dependen del Gobierno vasco

dos y alejarlos buscaba evitar que la banda terrorista se organizara desdelas celdas y siguiera pasando información. El Gobierno defiende con el fin de ETA (oficialmente desde 2018) ya no tiene sentido la disgregación porque la Ley Penitenciaria dice sobre la ubicación que se intentará evitar el «desarraigo social de los penados».

Sin embargo, las víctimas señalan que la organización criminal nunca ha colaborado ni con la Justicia ni con la Guardia Civil en la resolución de los casos. «La política de dispersión era también buscar una colaboración efectiva. Hay 379 asesinatos sin resolver y que no han prescrito y no se está pidiendo nada a cambio de los acercamientos. Se ha perdido una oportunidad de oro», lamenta el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero.

Está asociación ha logrado a lo largo de 2022 que la Audiencia Nacional reabra varios sumarios para juzgar el papel de las cúpulas de ETA en crímenes como el del juez Querol, el atentado de Santa Pola, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco o de Gregorio Ordoñez. Precisamente, el autor de estos dos crímenes Xabier García Gaztelu, «Txapote», fue uno de los acercados en la última tanda que Interior anunció esta semana. «Me parece una indignidad y una temeridad por parte del Gobierno despreciar estas causas en la Audiencia Nacional», subraya Montero.

El Ejecutivo, que lleva en total 345 traslados, no es el que más presos ha enviado al País Vasco o territorios colindantes: con Felipe González se movieron 569 etarras; con José María Aznar 426; con José Luis Rodríguez Zapatero a 237; y con Mariano Rajoy solo 40, el que menos con mucha diferencia, según datos de la AVT.

Lo que marcala diferencia es que desde octubre del pasado año la competencia de las prisiones de Euskadison del PNV. «Aquíno está cambiando nada, no se están recortando las condenas. Van a cumplir íntegramente todos estos presos», defendió el presidente Pedro Sánchez el jueves. Pero lo cierto es que la decisión de si cumplen o no ya no está en su mano. Y en esto las asociaciones de víctimas sí coinciden, van a estar vigilantes.

«A mí nunca me importando dónde cumplan condena los asesinos de mi hermano [Gregorio Ordóñez], lo que me importa es que la cumplan», señala la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE), Consuelo Ordoñez. «Voy a

estar muyatenta siempre a las progresiones de grado y se lo he dicho aellos. Esto lovoya mirar con lupa». En la actualidad, la mayoría de los presos de Euskadi están en segundo y tercer grado, desde los que pueden acceder a permisos y, eventualmente, a la semilibertad. La progresión de los grados la estudia en primer lugar la Junta de Tratamiento-formada por el director de la cárcel, juristas, médicos, psicólogos-que elaboran una propuesta en favor o en contra. Pero quien resuelve es la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en el caso de todos los presos en territorio bajo la jurisdicción de Interiory en el caso de las cárceles vascas ahora la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas del País Vasco.

Estas decisiones son recurribles, no obstante, ante la Audiencia Nacional por lo que, al final, recae en el juez de vigilancia penitenciaria. Si bien, muchas veces durante el tiempo que tarde en resolverse el recurso que puede interponer el propio interno o la Fiscalía los etarras están en la calle. Este es el caso por ejemplo de «Fiti», a quien Euskadi concedió el tercer grado -junto a otros ocho etarras más- el pasado mes de marzoy el fiscal Carlos Bautista lo impugnó.

El Ejecutivo vasco ha concedido numerosos terceros grados en los últimos meses porque ya Urkullu avanzó cuando recibió el mando de Prisiones que su idea era hacer un régimen donde se priorizara la semilibertad.

**Análisis** 

# El doble asesinato de Blanco

I diputado del PP por Ermua Miguel Ángel Blanco Garrido lo han asesinado dos veces, como señalaba acertadamente estos días un directivo de las víctimas del terrorismo. El día que el pistolero etarra Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», le descerrajó dos tiros en la cabeza en un paraje de Lasarte (Guipúzcoa); y esta semana, cuando se anunció el traslado a una cárcel del País Vasco (se omite la información concreta por razones que no se entienden) del citado terrorista.

Alrepresentante municipal lo secuestraron en venganza por el brillante rescate protagonizado por la Guardia Civil en la persona del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara. Pero, al hacerlo, repitieron las mismas exigencias que sabían que no se podían cumplir: el traslado de todos los presos etarras a cárceles del País Vasco. Y, para colmo, dieron un plazo de 48 horas. Era la crónica de un asesinato anunciado. Han pasado los años y por las necesidades políticas del actual Gobierno, los que representan a lo que fue el entramado político de ETA han logrado, bien es verdad que por vías «pacíficas», que no pueden hacer olvidar las violentas de antaño, las exigencias de la banda criminal.

Y, entre ellas, en un hecho particularmente macabro, se incluye en el «lote» de los etarras beneficiados a «Txapote», el que dio a Blanco los dos tiros en la cabeza para que sus compinches, entonces presos, fueran trasladados; y, ahora, él mismo, se encuentre en un centro penitenciario del País Vasco, cerca de su familia, que no tendrá que recorrer nada más que unos pocos kilómetros para ir a visitarle; o le verán entrar por la puerta de casa con una pulsera telemática de control o lo que proceda.

Es una situación en la que se puede hablar, como se decía al comienzo, de un doble asesinato. El físico, cometido en su día con la cobardía de disparar a un joven que no se podía defender, al que habían mantenido escondido en el maletero de un automóvil durante 48 horas sin darle de comer; y el de ahora, cuando su verdugo ve cumplidas las exigencias por las que cometió tan vil acción.

García, y los demás etarras que ya están en cárceles del País Vasco y Navarra, interio-

ESPAÑA 15 LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022



XI edición del Ospa Eguna con diversos actos, entre ellos una manifestación celebrada ayer en Alsasua (Navarra)

rizan en estos tiempos, desde que llegó el actual Gobierno al poder gracias a los votos de EhBildu, que sus andaduras criminales tuvieron una utilidad. Cuando, tras complejas operaciones antiterroristas eran detenidos por la Guardia Civil o la Policía Nacional, veían el horizonte oscuro y, en función de los delitos cometidos, un periodo más o menos largo en la cárcel, lejos de sus casas.

Fue precisamente un Gobierno socialista y su ministro de Justicia, Enrique Múgica, ya fallecido, el que puso en marcha la política de dispersión de los reclusos. En un reportaje que realicé, en agosto de 1986, en Herrera de la Mancha (Ciudad Real), donde cumplían condena 231 etarras, la situación era kafkiana. En la práctica, los reclusos «controlaban» la prisión, amedrentaban a los funcionarios, elegían los menús semanalmente, un jefe por módulo negociaba con el director diversos asuntos de orden interno y un largo etcétera. Aquello era intolerable y, además, impedía que algún etarradesobedeciera las órdenes de los dirigentes de la banda que llegaban de Francia. Múgica puso fin a todo aquello y, si hoy estuviera entre nosotros, sería interesante escuchar sus comentarios, sobre todo si tene-

mos en cuenta que su hermano Fernando fue asesinado por el etarra «Txapote».

Otro de los etarras beneficiados en la última tanda de traslados (como en el anuncio de «El Almendro», por Navidad estarán todos en el País Vasco y Navarra), es Henri Parot, el jefe del «comando Argala», el arma secreta de ETA que pasaba inadvertido porque todos sus integrantes eran ciudadanos franceses.

Cuando se releen las extensas declaraciones que realizó a la Guardia Civil, indigna la frialdad con la que cuenta, con todo detalle, sus crímenes: quién se los ordenaba, quién les entrenó; las motivaciones (en el caso de

Los acercamientos de

esta semana deberían

llevar a la reflexión

la masacre de Zaragoza, para forzar al Gobierno a que cediera en las ne-

Y en este punto, volve-

cuencia del crimen cometido y los logros, con elpaso, deltiempo, conseguidos por ETAy su entramado. Uno de los puntos de las conversaciones entre la banday el Ejecutivo ha sido siempre una nueva amnistía (imposible, al estar prohibida por la Constitución); o, alternativamente, el traslado de los presos cerca de sus lugares de procedencia. Están a punto de conseguirlo por completo.

Calma tensa en un «Ospa Eguna» sin incidentes

Bajo el lema de «Poliziarik ez! Langileon aurkako errepresioa gelditu» (Policía no! Alto a la represión contra los trabajadores), vecinos de Alsasua se manifestaron ayer en un acto conocido como «Ospa Eguna» para pedir la salida de la Guardia Civil de Navarra. La manifestación se desarrolló sin incidentes, pero con clima de tensión que llevó incluso a la Policía a escoltar a algún medio de comuni-

cación.

El evento que se celebra anualmente ha sido muy criticado desde los partidos políticos como Ciudadanos o PPN hasta asociaciones de Policías y vecinos. De hecho, se llegó a solicitar su prohibición, pero el ministro del

Interior, Fernando Grande-Marlaska. afirmó sobre esto que «hay que tener elementos importantes y determinantes» y que «para eso está el poder

Los vecinos corearon ayer cánticos como «los grupos represivos fuera», «fuera de aquí, dejadnos en paz», o «no,no, no a la represión», pero no se produjo ningún altercado.

iudicial».

Parot, cuando, un día de estos, sea conducido hasta su nueva cárcel de residencia, no podrá dejar de sentir de que todo el mal que hizo ha tenido, al final, un premio.

Quienes han tomado estas decisiones, deberían reflexionar sobre el daño que hacen a las víctimas frente a la alegría de los criminales y sus allegados.

gociaciones de Argel).

mos a la doble conse-

### A fondo



El curso arranca este lunes en Cataluña en más de 5.000 centros sin el 25% de castellano pese a ordenarlo el TSJC y avalarlo el Supremo de la composición del composición de la composición de

El Govern, contra el castellano

# Los efectos del desacato al 25%: «El desamparo es total»

La Asamblea por una Escuela Bilingüe denunciará ante la justicia los incumplimientos en las escuelas, pide ayuda a las familias y prepara una gran movilización Cristina Rubio. BARCELONA

lcurso 2022-23 empezará mañana en Cataluña sin una asignatura más de castellano en las aulas, ni en los 5.000 colegios públicos que hay repartidos por todo el territorio, ni tan siquiera en la trentena de centros que aplicaban el 25% de forma individualizada. La Generalitat ordenó este pasado jueves -apenas 48 horas antes del arranque-a las direcciones de las escuelas que no haya porcentajes en los proyectos lingüísticos porque son «incompatibles» con el nuevo marco normativo aprobado por el Govern. Es decir, con el decreto

(6/2022) de ERC y Junts y con la ley de lenguas (8/2022) del independentismo, los Comunes y el PSC aprobados, ambos, para esquivar específicamente el 25% de español dictado por el TSJC y avalado por el Supremo.

Un armazón jurídico urdido ante la pasividad de la Moncloa y que afianza la inmersión con el catalán como única lengua vehicular pese a la sentencia marco que ordena un mínimo de dos asignaturas en español en todo el sistema. Ahora, y ala espera de que el Constitucional resuelva qué hacer, la Generalitat no solo sigue con el veto, sino que lo ha extendido y ha ordenado que ninguna aula aplique el 25%, tampoco aquellas 27 en las que ya se impar-



### **Opinión**

# Bultacos y Montesas

### Sabino Méndez

dmiro enormemente a Shakespeare, pero no tengo ningún reparo en reconocer que sería muy poco confortable vivir dentro de una de sus comedias. El catalanismo por lo visto no opina igual, dado que sigue empeñado en dividirnos a los catalanes en Capuletos y Montescos para mantenernos enfrentados. Evidentemente, en una región dónde más de la mitad de la población tiene el castellano como lengua materna es un verdadero despropósito pretender apartaren ningún grado esa lengua de la educación pública. En lugar de repartir con cierta coherencia y sentido común las dos lenguas que principalmente se hablan en la región, el gobierno regional gusta de embarcarse en monolingüismos fácticos que lo único que conseguirán es connotar al catalán como el repelente niño Vicente de nuestros dos idiomas. En un panorama como el que se da en Cataluña, lo más razonable es atender muy cuidadosamente al mapa lingüístico y ganar adeptos para el uso común de ambas lenguas. Intentar colocar a alguna por encima de la otra en la enseñanza con argumentos tan endebles como los adjetivos «vehicular» o «curricular» sugiere una voluntad de favoritismo etnicista que solo conseguirá desprestigiar a la lengua que, dogmáticamente, intente obligarse como única. Aquí, cualquiera que quiera saber cómo están los hablantes, lo tiene fácil. Basta darse una vuelta en coche por el territorio y, escuchandolas conversaciones, comprobarácómo están repartidas las dos lenguas: en las poblaciones y barrios de alrededor de Barcelona se da un déficit de uso del catalán, en las poblaciones rurales del interior de la región el déficit de uso se da con el castellano. Con ese paisaje, lo que cualquier cerebro medianamente sano -que funcione biológica y moralmente de manera aceptable- entendería que hay que hacer es lo más obvio: en las zonas que hay déficit de catalán reforzar las horas de enseñanza de catalán y en las zonas que hay déficit de castellano reforzar la enseñanza de la lengua común que nos sirve para todo el resto de la penínsu-

la. Para asegurar que ningún dogmático del supremacismo (de uno u otro signo) no respetalos mínimos necesarios, lo más sensato esregular esos mínimos por ley. Pero cuando se pretende que los proyectos pedagógicos particulares estén por encima de esas leyes que buscan la igualdad, se en-

tra en un terreno muy peligroso. Porque en pedagogía poco hay de inductivo y casi todo es deductivo. Y -como siempre pasa en todo lo que es puramente teórico e hipotético- resulta que sus supuestos expertos terminan diciendo hoy una cosa y mañana la contraria. Por tanto, usarlos de referente único para estos temas no parece aconsejable en la medida que no son tan fiables como para ser indiscutibles.

Por supuesto, si les dices eso alos pedagogos se enfadan muchísimo porque les da la sensación de que los cuestionas y eso les dispara la inseguridad. Su disciplina ya es insegura de por sí, así que les cuesta aceptar que todo es susceptible de ser cuestionado y que, en lugares como Cataluña -donde un buen número de disciplinas son militancia y no ciencia- es casi un deber de salud intelectual hacerlo. Al final, a largo plazo, se impondrá el sentido común y la cuestión práctica, porque no cabe en ninguna cabeza que una cuarta parte de enseñanza del castellano en las escuelas vaya a hacer peligrar el catalán en nuestra región. El catalán en nuestra zona no peligra por culpa de la enseñanza del castellano sino por la inepcia del independentismo que la está convirtiendo en la lengua de unos pocos elegidos, antipática para el resto de los catalanes. El catalán no puede permitirse el lujo de perder hablantes y la imposición por leyes regionales hará que muchos de ellos le vuelvan la espalda. Lo peor es que el plazo de espera de esa sensatez práctica que citábamos se prolongará mucho y se dilatará enormemente en el tiempo, porque par-

tidos como el PSC, que suscribirían los argumentos básicos que encabezan este artículo, los aceptaran teóricamente, pero buscaran excusas prácticas para negarlos y halagar al voto en disputa de los nacionalismos, con la vista puesta en mejorar unos resultados electorales socialistas que hace años no remon-

tan. En la Transición -época de grandes agitaciones y controversias- la única gran división que hubo entre catalanes se dio entre los partidarios de las marcas catalanas de motos Bultaco y Montesa. E incluso, hasta en ese caso, existía una marca que ejercía de tercera vía llamada Ossa.

Ni siquiera culés y periquitos andaban tampoco muy alejados en intereses. Pero ahora, el separatismo -para garantizar su propia supervivencia cuando su época declina- va a provocar una rabiosa división entre catalanes: mundos ajenos, compartimientos estancos donde no se respeten los derechos del otro y se asuste con apocalipsis idiomáticos y lenguajes sagrados e intocables. Vaya torpeza.

provocar una división entre catalanes

En poblaciones rurales se da el déficit del uso del castellano

El separatismo va a

tía como medida cautelar o tras una resolución firme a raíz de la petición individualizada de una familia. Sirve de ejemplo el caso de Canet del Mar: el colegio Turó del Drac, del menor de cinco años acosado a finales del año, tiene la orden explícita de la consejería de Educación de dejar de impartir una asignatura más en español en la clase concreta del niño. En muchos casos, el periplo judicial de las familias para conseguir el 25% se ha alargado años.

«El desamparo es total», denuncia la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad de referencia que representa a las familias. «El anuncio de Josep González Cambray –por el consejero de Educación de la Generalitat– es

impropio de la Democracia», abunda su presidenta, Ana Losada, en declaraciones a este diario para alertar de la gravedad que supone que el gobierno de una comunidad «no cumpla con las resoluciones judiciales». «El consejero no puede dar la orden de forma unilateral».

Eso sí, tras elimpacto por el nuevo desafío del Govern, la AEB ya se ha puesto manos a la obra para denunciar los incumplimientos que puedan sucederse a partir de este 5 de septiembre. Aquí radica una de las claves del conflicto: además de Cambray, la responsabilidad de mantener o no el 25% de castellano recae también en los directores de los centros implicados, los encargados de aplicar los

proyectos lingüísticos. Y la AEB enviará este mismo lunes, día de arranque del curso, una circular a todos los colegios para advertir a los directores de las posibles responsabilidades judiciales que puede acarrear no cumplir con las resoluciones del TSJC

La estrategia de la AEB es clara y pasa también por asesorar y buscar la ayuda de las familias afectadas. En este sentido, son varios los padres que habían contactado con la entidad hasta este fin de semana y ante la incertidumbre que se avecina a raíz del anuncio del consejero de Educación. Y la Asamblea por una Escuela Bilingüe pide a los afectados – especialmente de los 27 centros que seguían con el bilingüismo de forma individualiza-

da- que informen de cualquier cambio en los planes de estudios y proyectos lingüísticos para así poder notificarlo ante el TSJC. Es decir, para exigir «todas las responsabilidades judiciales en caso de que aquellos alumnos que ya disfrutan de una enseñanza en la que el español es vehicular junto con el catalán, dejen de recibirla». La campaña interna está en marcha y la movilización ciudadana también, con el próximo domingo 18 de septiembre marcado en rojo en el calendario por la manifestación que la plataforma Escuela de Todos organizará en el centro de Barcelona. Una cita que sus organizadores quieren convertir en una respuesta para decir «basta» al «sectarismo» del Govern con el catalán como única lengua vehicular y el castellano relegado a una asignatura. «La Generalitat demuestra con este nuevo pulso a la justicia que su objetivo no es otro que excluir al castellano del ámbito educativo y del institucional en general. No hay motivación pedagógica, hay hispanofobia», zanjan desde la entidad. El órdago de Cambray - «No habrá ninguna aula en Cataluña que aplique el 25%»- coincide además con el vencimiento del plazo del Gobierno para impugnar ante el Constitucional tanto el decreto del Govern como la ley del Parlament que esquivan el bilingüismo, una maniobra inexistente que podría haber forzado la aplicación del 25% de castellano.

### El personaje

e ha saltado con descaro el informe del Consejo General del Poder Judicial para poder tramitar la Ley del Aborto por el procedimiento de urgencia en el Congreso. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha perpetrado un auténtico bodrio legislativo que genera rechazo en sectores jurídicos, sanitarios y científicos. Como «todo un disparate» califican la norma en la mayoría de estos colectivos ante una ley que permite a adolescentes menores de dieciséis años interrumpir su embarazo sin el permiso paterno. Además, la ministra amenaza a los médicos que se declaren objetores y obliga a las comunidades autónomas a establecer un registro, en plan policía política. Como si España no tuviera otros graves problemas, Montero se erige sobre unas leyes radicales como la de Garantía de Libertad Sexual, más conocida como «la ley del solo sí es sí», que revela un embrollo jurídico de campeonato. «Ninguna mujer tendrá que demostrar que hubo violencia o intimidación para que se considere agresión», clamaba la dirigente morada desde la mesa del Consejo de Ministros. Bajo un lío de indemnizaciones, abogados expertos vaticinan que con esta ley habrá una cascada de denuncias falsas.

permitirá rebajar las penas a los violadores del grupo La Manada, según ha dicho su propio abogado. El texto pasa por encima de la presunción de inocencia, de forma que basta únicamente la palabra de la denunciante. Pero Irene Montero se crece en su discurso de garantías sexuales, la ley trans o el aborto que, en opinión de expertos, transgreden principios sanitarios, éticos y morales. Un discurso extremista radical, para desviar la atención de una podemita instalada ya en la más pura casta que tanto denunciaba. Está claro que pisar moqueta, coche oficial y poder la han cambiado. De activista radical en las calles, a ministra del Gobierno de España. De pantalones vaqueros y «chupa» de cuero, a modelitos en estilo «pijo-progre». De panfletos antidesahucios, a posar en las revistas del corazón. Y de denunciar a la casta, a formar parte de ella. Es la gran metamorfosis sufrida por Irene María Montero Gil, número dos de Podemos, ministra de Igualdad con sonoras meteduras depata quellevaron al PSOE anin-

Para colmo, alguna triquiñuela



Pilar Ferrer

### **Irene Montero** Ministra de Igualdad

# Hacia el disparate legislativo

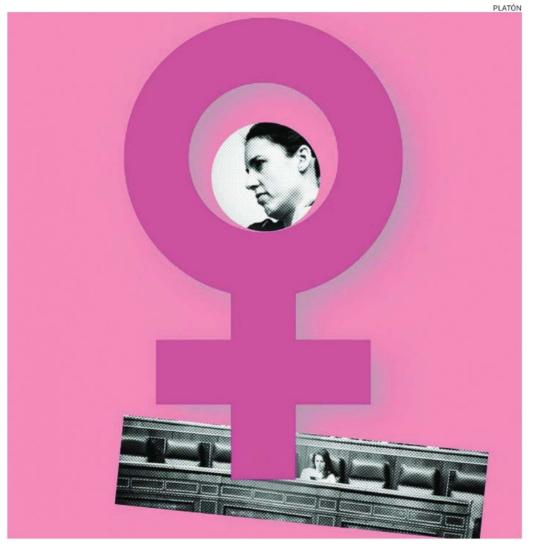

gunear suprimera Ley de Igualdad y Diversidad Sexual presentando en el Congreso otro texto alternativo. Con escasa formación profesional y nula experiencia de gestión, en ningún país serio de nuestro entorno una mujer como ella habría llegado a ser ministra. Pero aquí cuanto más mediocre, mayor ascenso político. Nacida en Madrid, hija de un empleado de mudanzas yuna educadora, Irene Montero presume en su currículum dehaber estudiado Psicología y trabajar de cajera en una tienda

de electrodomésticos. Durante cinco años vivió en Chile y a los quince se afilió a las Juventudes Comunistas. Su entrada en Podemos se produce en 2014 de la mano de Rafa Mayoral desde la

plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), dónde eran activistas. Su subida fue rápida como miembrodelConsejo Ciudadano, diputada y jefa de

Juristas auguran el caos que traerá la última ley impulsada por Igualdad

gabinete de Pablo Iglesias. Como portavoz en el Congreso fue un desastre y sus intervenciones en la tribuna se recuerdan plagadas de errores. De temperamento histriónico y lenguaje excesivo, entre los

críticos entonces liderados por Íñigo Errejón y la ex pareja del adorado líder, Tania Sánchez, era conocida como «La papagaya». Pero Iglesias rompió con ella y formalizó su relación con Irene. Fue entonces cuando se convirtió en madre de dos mellizos prematuros, Leo y Manuel, y una tercera hija, Aitana. La pareja inició su ascenso social y llegó la polémica del chalet de Galapagar, que les forzó a consultar a las bases de Podemos su permanencia en la dirección. Muchos dicen que hubo un fraude de campeonato en las votaciones favorables, similar a los nombramientos de la Asamblea Ciudadana de Vistalegre II, los contratos turbios con la consultora Neurona, la financiación irregular y las conexiones con el régimen chavista de Venezuela. Pero Pablo e Irene, que esteverano difundieron unas fotos con sus hijos y el mar azulado al fondo, han hecho caso omiso de todo y han seguido con su cambio de vida, integrados en esa casta que denunciaban. La pareja ha tenido un revés judicial al no prosperar sus denuncias por acoso contra un vecino de Galapagar y el movimiento feminista tradicional reniega de las leyes de la ministra de Igualdad por traicionar sus principios. Nada es ya lo que fue. Hasta una de sus escoltas denunció a Irene Montero por vulneración de derechos y obligarla a tareas de recadera fuera de sus obligaciones, como limpiar la casa, comprar comida para los perros o hacer de chófer de la familia.

Las lindezas de la señora ministra, una vez instalada en su despacho oficial que ha llenado de altos cargos y asesoras, algunas declaradas lesbianas como Boti García, Directora de Diversidad Sexual y LGTB, o Isa Serra, muy bien pagadas, han sido muchas: «Soy conservadora en las relaciones sexuales». «Pablo no es un macho alfa». «Soy heterosexual, pero he probado de todo»... Un rosario de perlas dialécticas que revelan su falta de formación y escasa preparación intelectual.

En el Gobierno hace tándem con su íntima amiga, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ambas declaradas enemigas de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz. Con un notable cambio físico, Irene Montero ha posado en varios semanarios del corazón con vestidos de alta costura, elevados tacones, bien maquilladay peinada, mientras su pareja se pasea por las tertulias, la señora ministra perpetra leyes impresentables, se enfrenta al Poder Judicial y desprecia las críticas. Frente a todos, Irene Montero se crece.

WWW.ESIC.EDU

# LA MEJOR MANERA DE PREPARARSE ES INSPIRARSE EN LA VIDA REAL



University | Títulos Universitarios Másteres y MBAs | Ciclos Formativos Corporate Education | Formación Online

### Día 193 de la Guerra en Europa



Rostyslav Averchuk LEÓPOLIS (UCRANIA) SERVICIO ESPECIAL



oqueestápasando en la central nuclear de Zaporiyia no tiene precedentes», dice Volodymyr Omelchenko a LARAZÓN. Al frente de los programas de energía del centro de estudios «Razumkov Centre» en Kyiv, este experto ucraniano asegura que nunca antes se había ocupado una planta nuclear. «Lo que Rusia está haciendo allíviola la convención de Ginebra y la resolución del Consejo de Seguridad dela ONU de 2007 sobre el terrorismo nuclear». La central eléctrica fue o cupada por Rusia el 4 de marzo. Varios de sus edificios resultaron dañados en el intenso combate. Tres de los seis reactores de la estación continuaron funcionando, atendidos por su personal ucraniano, mientras que la estación en sí se convirtió en una base para el Ejército ruso.

La situación se deterioró rápidamente a principios de agosto cuando Rusia comenzó a bombardear el territorio de la estación, mientras acusaba a Ucrania de hacerlo. Omelchenko explica: «Es un comportamiento característico de las fuerzas de operaciones especiales rusas. Es una operación de impacto psicológico, parte de la guerra. Toman como rehén a todo el mundo utilizando la central nuclear más grande de Europa como basemilitar, la bombardean mientras emiten información contradictoria y tratan de presentarse como salvadores alfinal». Su objetivo máximo es que el mundo dejara de apoyar a Ucrania por miedo a un accidente nuclear, asegura el experto.

Personal ucraniano de la planta ha filtrado a la prensa que la artillería rusa está apuntando a aquellas partes de la estación que no son críticas para su seguridad nuclear: «Aquí hay especialistas rusos que les dicen a las tropas rusas a donde se puede disparar y a donde no». Aun así, los riesgos de una fuga radiactiva u otro tipo de accidente nuclear aumentan cuanto más tiempo permanece la estación en manos rusas. En primer lugar, no se sabe cuánto impacto pueden soportar la estructura de la estación. Según Olga Kosharna, otra experta en energía nuclear, el esqueleto de la central fue proyectado para soportar el impacto de un avión ligero. Sin embargo, nadie esperaba que alguien dispara-

# Misión de la OIEA: Evitar una catástrofe nuclear en Zaporiyia

▶ Tres de los seis reactores de la central ucraniana siguen funcionando pero bajo unas circunstancias muy adversas



Los 14 inspectores de la OIEA que esta semana han empezado una arriesgada misión en la central

ra contra las instalaciones de la planta de energía nuclear. «Lo que más me preocupa es un posible impacto de un misil ruso», ha confesado a la prensa ucraniana. Los misiles han volado regularmente sobre la planta en los últimos meses de camino a sus objetivos en los asentamientos ucranianos más al norte.

Omelchenko ha señalado que los reactores están protegidos por mecanismos de emergencia, pero los almacenamientos de materiales radiactivos pueden verse afectados con las fugas resultantes contaminando los alrededores de la planta. Otra posibilidad que preocupa a muchos expertos es el peligro de sobrecalentamiento de los reactores si la central se queda sin suministro eléctrico. La esta-

Los expertos alertan de que la estructura de la central no está preparada para un impacto de misil

Existe un riesgo de sobrecalentamiento de los reactores si la central se queda sin suministro eléctrico ción necesita electricidad para enfriar los reactores y evitar una reacción en cadena impredecible que conduciría a una fuga radiactiva masiva, similar a lo que sucedió en la central japonesa de Fukushima en 2011.

Omelchenko ha asegurado que la planta tiene un sistema de respaldo que ya funcionó el 26 de agosto cuando la planta quedó brevemente desconectada de la red eléctrica después de que las cuatro líneas de alto voltaje fueran dañadas por bombardeos o incendios en la zona. Según Kosharna, los generadores diésel autónomos deberían tener la capacidad de funcionar deforma autónoma durante diez días si «hay suficiente combustible» en la estación. Los expertos también sostienen que la

planta mejoró sus medidas de seguridad después del accidente de Fukushima, instalando colectores de hidrógeno que deberían disminuir significativamente el riesgo de explosión. «Representantes de la OIEA también participaron en este proceso» de refuerzo, subraya Omelchenko.

Aun así, algunos expertos ucranianos creen que la estación sería mucho más segura si todos los reactores fueran transferidos preventivamente a un régimen de «parada en frío». Esto daría 27 horas para tomar medidas de emergencia si la estación se queda sin electricidad. En su modo actual, el personal tendría solo 3-4 horas si otros mecanismos de seguridad no funcionan.

Actualmente, uno o dos reactores continúan suministrando electricidad a grandes áreas en el sur de Ucrania ocupado por Rusia, así como a otros territorios que permanecen bajo el control de Kyiv. En condiciones normales, Zaporiyia generaría más de una cuarta parte de toda la producción de electricidad que necesita el país. Su papel es clave y va a aumentar a medida que bajen las temperaturas, así como aumenten los problemas de suministro del gas. Los bombardeos en la zona no van hacer más que aumentar la incertidumbre. Hay además un factor económico vital para las arcas vacías del Gobierno de Kyiv. Gracias ala estación Ucrania también puede exportar electricidad y obtener beneficios para sostener su economía dañada por la invasión. Algunos expertos ucranianos confían en que Rusia evitaría deliberadamente provocar una catástrofe nuclear ya que sus tropas en la zona, así como partes de Rusia, dependiendo de las condiciones meteorológicas, también sufrirían las consecuencias.

Sin embargo, no se puede subestimar el «factor humano» tanto entre las tropas rusas, como entre el personal ucraniano. Los funcionarios que han estado trabajando bajo la supervisión de la fuerza de ocupación rusas, en medio de bombardeos y combates durante seis meses no pueden mantener el mismo nivel de atención que si lo hicieran en circunstancias normales. Ucrania ha denunciado que varios trabajadores fueron asesinados por las tropas rusas durante la toma de la central. En tales condiciones, la posibilidad de un error humano se dispara. Los propios empleados de la estación enfatizaron en un llamamiento en agosto que «en la práctica



Análisis

### Hay que dar armas para ganar Jersón

### Maksym Yali Ucrani

# ¿Puede la batalla de Jersón cambiar el curso de la guerra en Ucrania?

Labatalla de Jersón puede cambiar el curso de la guerra por que psicológicamente supondría una derrota significativa para los soldados desplegados en el sur de Ucrania. La pérdida de Jersón podría, además, provocarmalestardentrodelamisma Rusia puesto que la propaganda rusa solamente habla de victorias. Los rusos que apoyan la guerra no están bien informados sobre lo que ocurre sobre el terreno y para ellos sería un shock ver que su Ejército no siempre gana. No obstante habría que puntualizar que la batalla de Jersón todavía no ha empezado. Estamos ahora mismo presenciando ataques tácticos, a modo de preparación para la ofensiva ucraniana.

### ¿Deben los países occidentales suministrar armas pesadas a Ucrania para recuperar el Sur?

Ucrania cada vez está convirtiéndose en un país más dependiente de la asistencia económicaymilitardeOccidente.Los líderes europeos deben entender que no es una guerra solo contra Ucrania es una guerra contra Europa y el mundo libre. Uno de los objetivos de este conflicto es minar la unidad del proyecto europeo provocando una crisis energética, alimentariay patrocinando partidos políticos de izquierda y derecha que participen en estas divisiones. Occidente debe suministrar armas pesadas a Kyiv.

### ¿Puede Rusia verse tentada en utilizar armas no convencionales para doblegar al Ejército ucraniano y terminar con el conflicto armado?

Todavía este riesgo no es muy alto. La baza de Rusia ahora es utilizar el chantaje nuclear con la planta de Zaporiyia. **22** INTERNACIONAL



Miles de ciudadanos, entre ellos muchos jóvenes, se acercaron para dar el último adiós al ex presidente soviético

### Vladislav Inozemtsev

ijail Gorbachov, el último presidente de la Unión Soviética, ha fallecido esta semana en Moscú, y una gran época que él ayudó a iniciar parece estar muriendo también. La grandeza de Gorbachov estuvo determinada por su voluntad de luchar por la pazy la libre elección del pueblo, aun cuando tanto el pacifismo como la democracia parecen incompatibles con los orígenes y la historia del Estado que dirigía. Manteniéndose firme, acabó con la Guerra Fría iniciada cuarenta años antes, y creó así el mundo abierto y globalizado en el que la mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestras vidas.

Pero hoy en día, diría que los «tiempos de Gorbachov», que comenzaron en marzo de 1985 y duraron hasta el 24 de febrero de 2022, se asemejan a otra época histórica que duró no tanto entre 1919 y 1939. Gorbachov llegó alpoder cuando el mundo estaba tremendamente agotado por el enfrentamiento ideológico entre los dos sistemas políticos y cuando la propia Unión Soviética se acercaba al borde del colapso económico y de un atraso tecnológico incurable. Todo esto se parecía en cierto modo a la situación que se produjo al final de la I Guerra Mundial, que fue considerada un desastre por todas las partes y que arruinó no sólo a Alemania, sino también a las potencias imperiales continentales. Gorbachov, junto con Helmut Kohl y Ronald Reagan, Margaret Thatcher y François Mitterrand, George Bush y Brian Mulroney intentaron perfilar un mundo global sin guerras ni violencia, sin odio ideológico y sin alianzas conflictivas, del mismo modo que 70

### Tribuna

# El mundo de Gorbachov

Con su determinación acabó con la Guerra Fría y creó así un orden abierto y globalizado que hoy parece desmoronarse

Hoy acecha una nueva

crisis militar global que

nadie sabe predecir

años antes Woodrow Wilson y George Clemenceau, David Lloyd y Vittorio Emanuele Orlando avanzaron sus ideas de un nuevo orden centrado en la Sociedad de Naciones.

La época de Versalles y la década de 1920 fueron también similares alos años de la «perestroika porque ambas fueron las épocas en las que Europa experimentó una desimperialización y democratización radicales: fueron las épocas en las que surgieron nuevos

Estados-nación encabezados por nuevos líderes entusiastas; enlas que se construyeron innovadores institutos de cooperación; en las que tanto los filósofos como

los responsables políticos se mostraron extremadamente entusiastas sobre la paz, la prosperidad y la integración venideras. El famoso concepto del «fin de la historia», tan extendido a finales de la década de 1980, resonaba perfectamente con la comprensión del gran conflicto de 1914-1918 como «la guerra para acabar con todas las guerras». Hubo dos «épocas optimistas» en las que el futuro parecía brillante, y los proyectos más audaces

del cambio global parecían realistas y realizables. Pero parece que en ambos periodos muchas de las decisiones tomadas por los responsables políticos fueron prematuras y no convenían a demasiadas partes, mientras que varias instituciones y procedimientos quese crearon parecieron ineficacesy frágiles. De la misma manera que la Sociedad de Naciones no pudo evitar las guerras en China o España, las instituciones y los tratados crea-

dos y concluidos en los años de la «perestroika» no fueron capaces de garantizar ni la paz en muchas partes de Europa ni el régimen de derechos humanos en ot-

ros lugares. Ya a principios de la década de 2000, una nueva generación asumió el poder en Rusia, en EE UU y en toda Europa, con una visión del mundo diferente, más «realista». Los enfoques de confrontación empezaron a prevalecer una vez más, y ahora es demasiado tarde para buscar a los principales responsables; bastaría con estar de acuerdo en que elidealismo de Gorbachov fue rechazado por muchos y en diversas formas. Al igual que

### Largas colas para despedirse de «Gorbi»

Miles de rusos pasaron ayer ante el féretro abierto de Mijail Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética, y muchos dijeron que querían honrar su memoria como «un pacificador» que desmanteló el totalitarismo y les dio su libertad. Gorbachov, líder de la Unión Soviética de 1985 a 1991, murió el martes a los 91 años. Su cuerpo yace en el gran Salón de las Columnas, en el centro de Moscú, siguiendo la tradición de los anteriores líderes soviéticos, como Vladimir Lenin y Josef Stalin. El hombre conocido cariñosamente como «Gorbi» en Occidente y que ganó el Nobel de la Paz fue enterrado en el famoso cementerio moscovita de Novodevichy junto a su esposa Raisa con la ausencia del presidente Putin que alegó problemas de agenda.

la Europa de los años 20 fue incapaz de unirse de verdad acogiendo e incorporando a Alemania, el mundo de los años 90 y 2000 no consiguió integrar a Rusia, aunque ambas tareas fueran completamente realistas. Gorbachov abandonó casi simbólicamente este mundo cuando desaparecieron las últimas posibilidades de que sus ideas se pusieran en práctica. Hoy en día la realidad se sumerge de nuevo en una crisis militar global, y nadie puede predecir cuán dramática será y cuánto durará. La serie de conflictos actuales en torno a la otrora derrotada Rusia se asemeja perfectamente a los conflictos que surgieron en Europa desde 1935 provocados por la Italia y la Alemania revanchistas. Supongo que el resultado de todos estos enfrentamientos será el mismo que el de la II Guerra Mundial: la nueva potencia fascista, Rusia, será derrotada por el solidario Occidente y aque su «desnazificación» y «des-militarización» es lo que más necesita el mundo ahora. Rusia será derrotada, y lo que deseo es que el mundo vuelva a abrazar las ideas de Gorbachov sobre el nuevo pensamiento político de la misma manera que reinventó en los años 40 y 50 la doctrina de los derechos humanos y la idea de la integración europea, todos los conceptos que han sido establecidos por los idealistas de los años 20. Y entonces quedaría claro que el Nobel de la Paz de Gorbachov vale mucho más que otros galardones. Pero el día en que se ponga de manifiesto estáto davía muy lejos, y el camino hacia él será poco fácil...

Vladislav Inozemtsev es asesor especial de MEMRI (Proyecto de Estudio de Medios Rusos) y es fundador y director del Centro de Estudios Postindustriales con sede en Moscú.

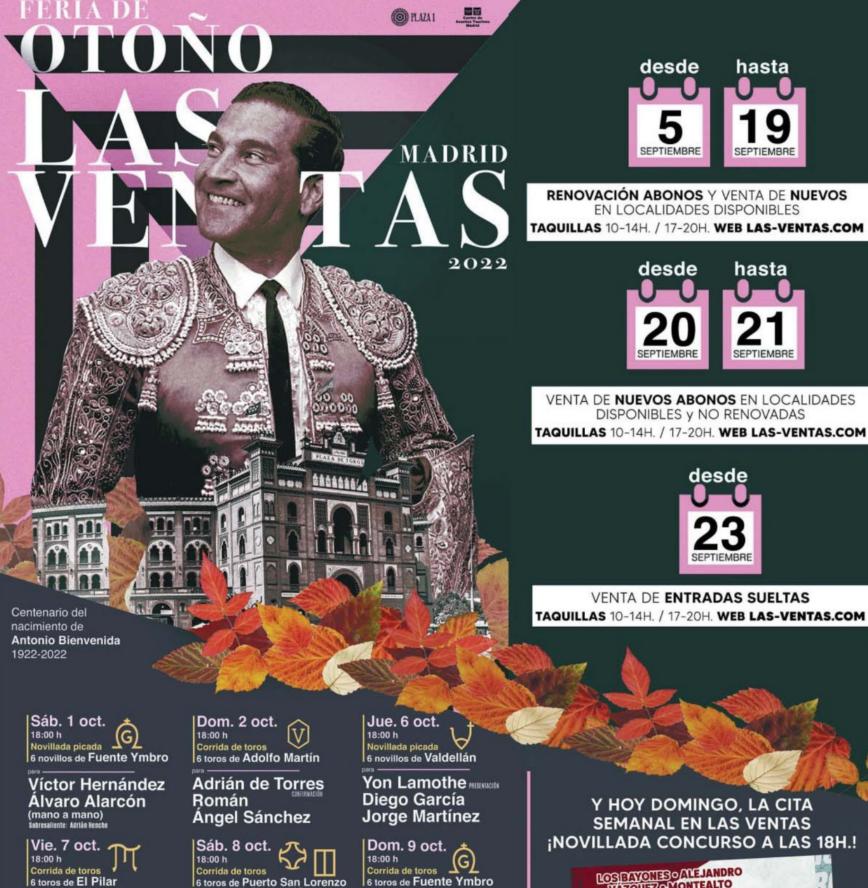

Mié. 12 oct. Corrida de toros - fuera abono 6 toros de Victoriano del Río

Toros de Cortés

Diego Urdiales

Pablo Aguado

Juan Ortega

### HISPANIDAD

Uceda Leal

Angel Téllez

6 toros de Puerto San Lorenzo

Morante de la Puebla

Talavante Roca Rey Fco. de Manuel 18:00 h Corrida de toros G 6 toros de Fuente Ymbro

Miguel Á. Perera Juan Leal Alvaro Lorenzo

Mar. 11 oct. 18h. NOVILLADA SIN PICADORES FINAL CAMINO **HACIA LAS VENTAS** 

Y HOY DOMINGO, LA CITA iNOVILLADA CONCURSO A LAS 18H.!



**24 INTERNACIONAL** 



Las últimas encuestas señalan que un 55% de los chilenos se opone al nuevo texto constitucional

# Boric se enfrenta a su primer test con los sondeos en contra

Los chilenos votan hoy si aprueban o rechazan la nueva Constitución que tiene el sello del nuevo presidente

Diana Garay. SANTIAGO (CHILE)

En los últimos dos años los chilenos se han congregado en las urnas para votarporpresidente, alcalde, consejeros regionales, gobernadores y también para elegir si querían o no una nueva Constitución, la cual fue redactada bajo la dictadura de Agusto Pinochet. La mayoría de los chilenos optó por trabajar en una Nueva Carta Magna a cargo de 155 convencionalesconstituyentesquetambién fueron elegidos por la ciudadanía en mayo de 2021. Y llegó el momento de que los chilenos nuevamente se pronuncien. Hoy se espera que cerca de 15 millones de personas marquen en su papeleta la opción «Apruebo» o «Rechazo» en territorio nacional, mientras que 97.234 personas lo harán desde el extranjero. El presidente Gabriel Boric se enfrenta a una gran prueba de liderazgo en la votación de hoy. Boric ha hechounllamamiento alos chilenos sobre el proceso: «Tengamos conciencia del momento histórico que estamos viviendo. Por primera vez en nuestra historia republicana vamos a tomar una decisión respecto a una Constitución escrita de forma democráticaen donde hay dos alternativas, ambas legítimas, y en donde tu voto es el que decide qué camino vamos a tomar».

A diferencia de las últimas votaciones, ésta será con voto obligatorio, por lo que se espera un incremento sustancial en la participación ciudadana, que históricamente ha sido muy baja, excepto para la elección presidencial de diciembre de 2021. Los chilenos están divididos. Y se nota en la sencuestas. La mayoría de los sondeos dan por vencedora la opción «Rechazo» versusel «Apruebo». Según la última encuesta Casen, el 55% de los votantes se inclinaría por no aceptar la propuesta constitucional mientras el 45% sí lo haría. Dichas cifras contrastan con el 78% que obtuvo la opción de reformar la Constitución de 1980.

Pese a los resultados favorables que vaticinan los sondeos, el centro-derecha es cauta. El diputado y secretario general del partido de derecha Renovación Nacional, Diego Schalperno estriunfalista, pero cree que la población se inclinará por el «Rechazo» porque está decepcionada del trabajo de la convención y según él «elmal contenido del texto». Y es que el congresista asegura que la propuesta de Carta Magna «debilita la acción del Estado frente al cri-

men organizado y el narco terrorismo que lamentablemente estamos conociendo en la zona norte y sur del país». Además, es enfático al indicar que el texto también debilitala unidad del Estado yal poder judicial y su independencia. Para el analista político de la Universidad Estatal de O'Higgins, Juan Pablo Araya, el escenario político post plebiscito será complejo. «Gane quien gane será necesario un Gobierno con fuerte capacidad de negociación política en el caso que triunfe el 'Rechazo' para así acordar un nuevo mecanismopara reformar la Constitución, o si gana el 'Apruebo' para lograr plasmaren distintas leves los lineamientos que emanan del texto constitucional», comenta.

Para el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, el resultado del plebiscito de hoy conlleva una serie de desafíos, sobre todo para el Gobierno de Boric ya que si gana la opción «Apruebo» deberán implementarlanuevaConstitución, tarea compleja en un escenario político convulsionado.Siganael«Rechazo» «¿cómo se sale de la crisis, frustración y malestar social que eso genera? Sea cual sea el resultado, no será fácil el caminar», confiesa el parlamentario. Tomislav Ostoic, fotógrafo, 40 años, votará a favor del «sí» ya que pese a que confiesa no saber el detalle del nuevo documento está convencido que los cambios siempre son positivos.

# El atentado fallido se convierte en un arma política del peronismo

Las acusaciones de Alberto Fernández a la oposición dividen más a Argentina

Javier Villaverde. C. DE MÉXICO

«No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo degenerar más división, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, Poder Judicial ylos medios de comunicación como lamentablemente venimos escuchando en las últimas horas». El diputado Cristian Ritondo de Propuesta Republicana (PRO), aliado en lacoalición Juntos por el Cambio del expresidente argentino, Mauricio Macri, compareció ayer junto a varios compañeros de su bancada en el salón de los Pasos Perdidos para explicar por qué los parlamentarios del PRO abandonaron la Cámara de Diputados durante la sesión extraordinaria para condenar el intento de asesinato contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández Kirchner.

Tras un intenso debate para

modificar la resolución de condena presentada por el Gobierno argentino, todos los partidos confirmaron su presencia y su voto favorable. La coalición gobernante Frente de Todos acordó con la oposición modificar la crítica a los «discursos de odio» yla «violencia política» para sustituirlas por una llamada a construir «paz social». La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad una resolución que condena el intento de asesinato de Kirchner la noche del jueves cuando Fernando Andrés Sabag Montiel, un hombre de 35 años nacido en Brasil con nacionalidad argentina, tatuado con simbología nazi, apretó el gatillo dos veces apuntando a su cara. Afortunadamente, su pistola Bersa 380 calibre 40 arma no se disparó al no tener ningún proyectil en la recámara de salida. Tras la votación, los diputados del PRO salieron del hemiciclo hacia la rueda de prensa en el salón de los Pasos Perdidos: «Quedarnos en el recinto, volviendo a escuchar lo que escuchamos en las 24 horas previas, no era un aporte ala paz social sino todo lo contrario, era volver a discutir un mensaje que no le hace bien ala sociedad».

El intento de mostrar unidad por parte de la clase política argentina se ha convertido en un tenso debate sobre la utilización política del atentado por parte del Gobierno argentino. El diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert, mostró su «más enérgico repudio y preocupación sobre lo sucedido en el domicilio de la vicepresidenta dela

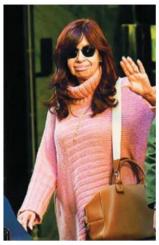

Kirchner reapareció ayer

nación» pero ha criticado la convocatoria de la sesión: «No entiendo por qué la Cámara de Diputados se encuentra sesionando un día sábado para tratar un hecho de índole policial y que tiene que ser dilucidado por la justicia». Tras escucharse un grito de protesta por las palabras de Espert, la presidenta del Congreso argentino pidió «silencio». Espert continuó: «No hemos sido capaces de sesionar para solucionar los problemas tremendos que tiene la gente a que representamos como diputados». La unidad del viernes fue un espejismo.

TRIBUNA 25



# Obligado recuerdo del profesor Lluch



Juan Velarde Fuertes

mestLluchse convirtióen un gran economista, orientado, siempre, por su maestro, el profesor Estapé. Cuando fui -tras ganar la cátedra de Economía Aplicada- a la Universidad de Barcelona, me impresionaron el talante y la reacción ante todo lo que representaba el ámbito universitario, de aquel, aún por entonces, estudiante. En primerísimo lugar, fue una persona con extraordinaria vocación política. Había pasado a ser dirigente estudiantil en la Universidad de Barcelona, moviéndose en el entonces muy politizado Círculo de Economía, y sus simpatías al socialismo eran conocidas de todos. En segundo lugar, convertido, ya con rapidez, en profesor universitario, había pasado a ser, de manera simultánea, y orientado por Estapé desde la Tesis Doctoral sobre los economistas de Chez Guillaumin-, un excelente investigador. A Ernest Lluch no se le entiende sin adscribirle a la Escuela de Barcelona de Fabián Estapé y en su Tesis, expuso, con perfección, el progreso de las ideas que incubaron nuestro proteccionismo. Al proseguir el trabajo sobre el pensamiento económico, lo orientó en relación con los economistas españoles más importantes del pasado. Cuando fue asesinado -por esa mujer de ETA a la que se acaba de conceder la semilibertad-, había efectuado una madura investigación sobre el «Memorial» de Luis Ortíz.

Me confió Lluch, más de una vez, ya como ministro, que el descanso que precisa el político, a causa delas tremendas tensiones que experimenta, él lo superaba en los archivos, en las librerías de viejo, en los debates académicos, o en el descubrimiento de alguna pieza rara. Y, por ello, compaginaba su Cartera de Sanidad y Consumo, con aportaciones de novedades científicas –para asombro de muchos colegas –, algunas de las cuales, exigían jornadas agotadoras de investigación de primera mano.

Además, siempre me señaló que le apetecía, como economista, desempeñar el papel que para esta profesión había escogido Keynes en su célebre ensayo sobre su maestro Alfredo Marshall, cuando escribió que «los economistas deben dejar a Adam Smith la gloria del "in cuarto", aprovechar el tiempo y esparcir folletos a los cuatro vientos, y por supuesto escribiendo siempre "sub especie temporis" y alcanzar la inmortalidad, si lo lograban por accidente». Todos sabemos que Keynes fue, sistemáticamente, fiela esto, con artículos en diarios y semanarios, incluso con charlas en la BBC, como ocurrió en el preludio del famoso ensayo «How to pay for the war?» y desde luego, Ernest Lluchlo secundó. El último artículo periodístico del profesor Lluch se publicó en La Vanguardia el 23 de noviembre del 2000 - dos días después de su asesinato-, bajo el título de «La productividad, ¡demonios!», como si enviase un mensaje centelleante, desde su omega, a su alfa.

Dentro de su trayectoria política, es necesario señalar que su hito de la universalización de la asistencia sanitaria quedará, para siempre, en la historia social de España. Estapé escribió, en la semblanza que publicó de Lluch, que «la Ley de Sanidad que éste impulsó, gracias a la cual cinco millones de españoles pudieron entrar en el régimen de la Seguridad Social, constituye una mejora que le permitirá morir, sabiendo que ha hecho algo de provecho». Como clave de su talante político postrero y, por tanto, de su

muerte, hay que citar el ensayo titulado «Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración», (Crítica, 1999).

Finalmente, gracias al profesor Lluch, hemos aprendido a comprender mejor el papel del pensamiento económico español en relación con nuestra política económica. No hay forma de rebatir expresiones suyas, como que «en el período autárquico, como en lo relativo a su preparación ideológica, como en lo que se refiere a su realización, tuvieron más importancia los ingenieros de diversas clases ylos abogados, que los economistas. En cambio, en la apertura que significó la Revolución de 1868, la participación de los economistas liberales fue decisiva. Algo parecido podríamos decir del Plan de Estabilización y Liberalización de 1959... La sociedad española ha recibido de sus economistas, o de las personas interesadas en los problemas económicos, notables aportaciones. En espera de una mayor profundización, podemos afirmar que estas contribuciones se han centrado en cuestiones relevantes».

Mucho admiraba Lluch el «Augustinus» de Cornelio Jansen, y es que, el jansenismo obliga a una disciplina estrecha, a una contención frente acualquier apasionamiento; mas, para entender a Lluch, se ha de captar su superación del jansenismo, porque siempre manifestó su admiración con Pascal, quien señalara: «El corazón tiene sus razones que la razónno conoce». Por todo eso, ante su muerte violenta y los causantes de ella, es urgente eliminar cualquier ofuscación que genere benevolencia ante ese crimen, porque la Ofuscación era la hija mayor de Zeus que, decía Homero, «a todos confunde la maldita... y sobre las cabezas de los hombres camina, dañando a las gentes».

Juan Velarde Fuertes es economista y catedrático.

# Insensateces Yo, Leonor



María José Navarro

o quiero ser Esther Doña cuando sea mayor. Ya se lo he dicho a Altibajos: digo, mira, yo no quiero problema ninguno para hacer lo que se me ponga en el moño. Yo puedo pasar por una exmarquesa o marquesa viuda y pegarme la vida de vate en vate. Yo, madre, (le he dicho a Altibajos) podría vivir así, como esta señora tan mona y que tan estupendamente sabe llorar, reír, vender motos o subirse a la grupa del siguiente. O, podría vivir siendo mi prima Vic Fri, que no le pega un palo al agua. O mi primo Pipe. Bueno, es que me salen bastantes nombres en la fami-

Porque aquí la que trabaja es Altibajos. Aquí la que pega el callo es Altibajos que ahora resulta que no puede llevar tacones. Tenemos un drama que lo flipas. Siete centímetros. Se acabaron los doce. Que yo le he dicho a Altibajos que va a parecer la hija de mi hermana Sofi que se ha puesto caballona. Yo voy a intentar que me pongan los dientes rapidito porquetengo una dentadura que parece que me han caído de un quinto los piños.

A todo esto, el yayo se ha ido a Ginebra. Ginebra. Estoy en bucle. Se ha ido con la tita mayor a ver a la tita separada por sorpresa. La tita separada por sorpresa dicen que le ha pagado al ex tito las vacaciones en Formentera. Que es que la tita separada por sorpresa tiene un cuajo como un pomo de la puerta de la casa de los Alcántara. Ha ido el yayo con la misma cara de estar oliendo mierda en un palito a Ginebra y a saber lo que se ha dicho esa gente, mientras nosotros, ajenos al lío, hemos vivido un verano de verdura a cascoporro, granjas escuela, ideas sobre mi futuro en los tres ejércitosylectura. Resultado: vine lozana y me voy flaca.

Qué gusto regresar a Gales, a mojar pan, a ponerme hasta las trancas de judías pintas ya pintas. Que son distintas unas pintas y otras. Y el novio. Que me lo he traído. Ay, Gales, lo bien que me vienes. Ea, pues a ver si no hace frío este invierno y podemos pagarla factura de la luz esta familia. Les dejo, que tengo colutorios.

### A fondo

La realidad de los repartidores

# Año I de la Ley Rider: «He perdido 1.200 euros al mes desde que entró en vigor»

▶El 90% de los «riders» está peor que nunca tras la aplicación de esta norma. Los trabajadores ponen el foco en las subcontratas de Uber Eats y sus leoninas condiciones de trabajo

Inma Bermejo. MADRID

as plataformas de reparto no están dispuestas a despedirse del modelo autónomo. Glovo ha mantenido a la mayoría de sus «riders» como autónomos durante el primer año de aplicación de la «Ley Rider». Deliveroo, por su parte, tomó la decisión de salir del mercado español tras darse a conocer la nueva normativa. Y Uber Eats, aunque en un principio fue el más obediente, recurriendo a la subcontratación para convertir a sus autónomos en asalariados, a finales de agosto puso en marcha un piloto con el que algunos repartidores ya pueden trabajar por cuenta propia. Mientras las empresas siguen presionando para mantener el modelo autónomo y esquivar la «Ley Rider», los repartidores sufren los vaivenes del sector en sus bolsillos y en sus derechos.

Las discrepancias entre los «riders» que defienden el modelo autónomo y los que reclaman una aplicación real del modelo asalariado no desaparecen, pero todos coinciden en que la mala gestión de las empresas está dilapidando sus condiciones laborales. Las exigencias, sanciones y cláusulas abusivas van en aumento, mientras que los medios y los recursos que se deberían proporcionar a los «riders» asalariados son prácticamente inexistentes. Los «riders» consultados por LA RAZÓN ponen el foco en las flotas de Uber Eats formadas por trabajadores subcontratados.

La compañía estadounidense desconectó al 74% de sus repartidores tras la entrada en vigor de la «Ley Rider», motivo por el cual ahora el Tribunal Supremo ha reabierto el caso del supuesto ERE encubierto y que sise declara nulo conllevará la readmisión de 4.000 repartidores como asalariados. El 26% restante fue contratado por



Dos «riders» de Uber Eats y Glovo van en bicicleta por el centro de Madrid

subcontratas, entre ellas Closer Logistics -filial del Grupo Auro-, Deelivers, Drivoo, DriverJobs! o Gliders Force, para trabajar en las flotas de Uber Eats.

La anarquía impera en estas subcontratas, que según los «riders» en su mayoría nacieron con la «Ley Rider» y carecen de los conocimientos y la experiencia necesarios para gestionar las flotas. De hecho, la mayoría denuncian que se trata de una cesión ilegal de trabajadores, ya que son meras intermediarias mientras que Uber Eats sigue controlando, geolocalizando y dando órdenes a los re-

Uber Eats acaba de «retar» al Ministerio de Trabajo con su piloto para recuperar a los autónomos

Algunos «riders» denuncian que les impiden cancelar pedidos bajo amenaza de sanción partidores de estas flotas. «En ocasiones, la subcontrata le dice a los repartidores que entreguen el pedido aunque la distancia exceda la contemplada por Uber Eats y luego el propio Uber Eats, que tiene control sobre todos los pedidos y la localización de los "riders" subcontratados, les anula el pedido porque efectivamente estaba demasiado lejos. Es claramente una subcontratación ilegal, porque en una subcontrata la empresa contratante no tiene control sobre los trabajadores de la subcontrata. Si Uber Eats le da órdenes a los trabajadores de la sub-



contrata directamente son sus empleados», explica a este periódico Fernando, portavoz de la asociación defensora del modelo asalariado RidersXDerechos y «rider» contratado por Glovo.

Las flotas prohíben por contrato la cancelación o reasignación de pedidos, incluso cuando la espera en el restaurante es de varios minutos o la distancia es excesiva. Fernando dio a conocer en su cuenta de Twitter el caso de un «rider» de Uber Eats al que Closer instó a entregar un pedido, bajo amenaza de sanción, situado a 10 km a las afueras de Madrid. ¿El

Sigue la «lucha» entre los «riders» defensores del trabajo autónomo y los asalariados

Les imponen tiempos de entrega cada vez más ajustados y no les dan materiales ni medios para trabajar



Captura de un whatsapp en el que Uber Eats exige a un repartidor entregar un pedido a las afueras de Madrid a 10 km de distancia, pese a que el «rider» va en patinete

porque supuestamente no tenemos gastos, aunque mi bicicleta cuesta 1.800 euros y tiene gastos de mantenimiento». Sus contratos en flotas de Uber Eats son, además, del todo inestables. La primera vez estuvo de abril a mayo y la última de julio a agosto. «Lo del contrato indefinido es el título, de indefinido no tiene nada. Usan los periodos de prueba para meter y sacar gente», critica. Carlos reconoce que en el último contrato de Uber Eats «estaba encantado de la vida». «Dejé Glovo prácticamente por completo y me dediqué exclusivamente a Uber

ta a pagar el kilometraje de entre-

ga, el de búsqueda no lo paga y las

horas muertas que uno está ro-

dando buscando pedidos tampo-

colos paga. Eso para cochey moto.

A las bicicletas no les pagan nada,

mente en los últimos meses.

La «guerra de los riders»

Eats, ocho horas al día, con dos días libres ala semanay todo como debe que ser, y el sueldo estaba

muy bien. Pero al mes me echa-

ron. Si me hubiera quedado esta-

ría feliz». Sin embargo, también reconoce que las condiciones de

Closer han empeorado drástica-

El día a día de los pocos «riders» que han sido contratados por Glovo Supermercados, como Fernando, es muy distinto. «Yo represento a un grupo pequeño de 'riders' y mi situación es muchísimo mejor. Gano más, tengo mejores condiciones, trabajo ocho horas, tengo dos días libres a la semana, vacaciones pagadas y mejores cotizaciones. Esta es la situación del 10% de 'riders', pero no es representativo, porque el 90% están peor que nunca».

Sorahimay Pedro, en cambio, se oponen radicalmente al modelo asalariado, que les ha costado dinero y estabilidad. Pedro explica que antes facturaban entre 2.000 y 2.500 euros al mes cada uno trabajando seis o siete horas al día, seis días a la semana. Ahora esta cuantía se ha reducido drásticamente. Ahora cobramos unos 800 euros por 30 horas y poniendo tú elvehículo, pagando tú la gasolina, el mantenimiento del vehículo y cuando vas a cumplir el año en la empresa te echan. Al llevar un año en la empresa nos tendrían que pagarla gasolina, el mantenimiento y todos esos derechos. Hemos perdido cada uno 1.200 euros al mes desde que entró en vigor la 'Ley Rider'», denuncia esta pareja de repartidores.

problema? El repartidor iba en patinete. Finalmente Uber terminó por rechazar el pedido al no ajustarse a los parámetros de distancia, contradiciendo asía la subcontrata. «Uber pone normas a las subcontratas y ellas trasladan la presión a los repartidores», denuncia Fernando.

Otra de las nuevas normas de las flotas de Uber Eats que asfixia a los «riders» es el «drop off», es decir, el tiempo que tiene el repartidor para entregar el pedido desde que la aplicación detecta que ha llegado a su destino hasta que entrega el pedido al cliente. Lo que Fernando define como el tiempo que tienen para «correr por las escaleras» Este es de apenas 5 minutos. «Hay un montón de compañeros sancionados de empleo y sueldo durante tres días porque han tardado unos minutos más en el drop off», añade Fernando.

Pese a ser asalariados, las flotas no les proporcionan materiales, ni vehículos y apenas asumen el gasto de gasolina y mantenimiento. Pedro, que ha estado tanto en flotas de Closer y de Deelivers y las ha abandonado, explica que en Closer empezaron a darles una cantidad para pagar el combustible, «pero eso no es suficiente para cubrir la gasolina ni de los primeros 15 días». «De la moto te pagan por mantenimiento entre 1 y 2 euros al día. En Deelivers si se te rompe la moto tienes 3 días para buscarte la vida y si no te echan. El contrato de Delivers no está bien redactado. Nos hicieron contrato de repartidores a pie y luego hay una cláusula en la que recogen que tú pones el vehículo y que si se te rompe y en 3 días no tienes un vehículo alternativo te despiden. Entonces ahora lo que somos es falsos asalariados», subraya.

Carlos, «rider» defensor del modelo asalariado que compagina el reparto autónomo en Glovo y los contratos en flotas de Uber Eats, hace hincapié en la falta de recursos de las subcontratas a las que recurre la firma de las mochilas verdes: «Son empresas de reparto que no tienen vehículos. Todo lo ponemos nosotros y Uber se limi-

ALBERTO R. ROLDÁN

### El análisis



Daniel Lacalle

# ¿Quién es culpable de la inflación?

Es muy preocupante que se mantenga elevada con las materias primas cayendo, ahora además que se acerca el invierno

os datos de inflación de Europa son muy malos, pero los de España de agosto son especialmente preocupantes. Según el INE, el indicador adelantado del IPC se queda en el 10,4% en agosto, solo cuatro décimas por debajo del registrado en julio. Es peor, la inflación subyacente aumenta tres décimas, hasta el 6,4%, y se sitúa en el nivel más alto desde 1993. Recordemos que en abril Calviño dijo «hemos alcanzado el pico de inflación, no creo que lleguemos al 10%» y «no hayespiral inflacionista». ¿Porqué son los datos tan preocupantes?

Por un lado, porque las materias primas llevan corrigiendo desde marzo. El índice de materias primas de Bloomberg ha caído un 10,5% desde los máximos alcanzados en marzo y el índice de coste de fletes marítimos está en negativo en el año. Es muy preocupante que la inflación se mantenga elevada con las materias primas cayendo, porque se acerca el invierno y un plan de estímulo en China que podría llevar a un rebote importante.

Por otro lado, la debilidad estructural del euro hace que las importaciones se encarezcan. En los últimos seis meses el petróleo hacaído un 5% en dólares, pero ha subido casi un 6% en euros. Europa no se ha beneficiado en nada de la corrección de algunas materias primas energéticas. Es similar con las materias primas industriales, que no han caído casi comparado con su precio en dólares.

Sobretodo es preocupante porque la inflación subyacente –excluyendo alimentos y energía– se ha disparado a niveles no vistos desde 1993. Somos mucho más pobres y además la inflación en

España, total y subyacente, es significativamente mayor a la de las economías comparables.

Muchos culpan de la inflación a la energía o incluso a las empresas, pero esas son consecuencias, no causas. El aumento de los precios siempre se debe a que se crean más unidades monetarias que la demanda y se destinan a activos relativamente escasos.

Uno o dos precios pueden subir de forma abrupta debido a causas exógenas. Una guerra puede provocar un aumento de precios de energía, pero no un aumento generalizado y al unísono de todos los precios. Además, la inflación ya estaba subiendo a máximos de varios años antes de que la invasión de Ucrania fuera un rumor.

Lasempresasycomerciantes no lideran los precios, comercian con ellos. Si un comerciante sube precios sin justificación siempre va a haber miles dispuestos a ofrecer el mismo producto a precio más asequible. Además, las empresas no dictan el precio marginal de un bien o servicio. Existen numerosos informes de la CFTC que demuestran que la «especulación» no afecta a los precios de las materias primas a medio plazo. Entre 2013 y 2019, los precios de las materias primas no aumentaron. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la cantidad de moneda no superaba la demanda real.

El petróleo y el gas han aumentado por igual en todas partes, pero la inflación del índice de precios al consumidor (IPC) es muy diferente en la zona del euro y en Estados Unidos en comparación con países donde las importaciones de energía son mucho más elevadas, como Japón y Corea. ¿Por qué la inflación del IPC es mucho más alta en la zona del

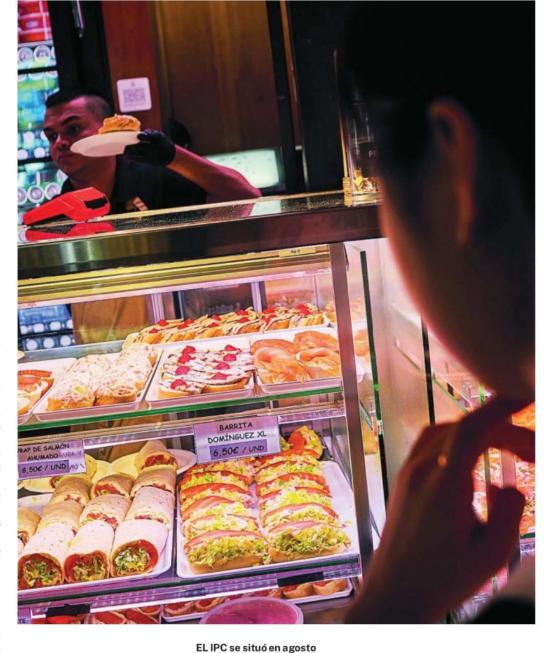

Sui- en el 10,4%, según los ucha datos adelantados del INE

euro y EE UU en relación con Suiza o los países asiáticos? Mucha más impresión de moneda.

Los que achacan toda la inflación a la guerra y las materias primas continúan ignorando los aumentos masivos de precios en vivienda y bienes no reemplazables previos a la invasión. El índice de precios de los alimentos de las Naciones Unidas y la FAO ya alcanzó máximos históricos incluso antes de la crisis del covid. Algunos culparán a las empresas, a la guerra, a los salarios o a cualquier cosa excepto al elefante en la habitación. La destrucción del poder adquisitivo de la moneda es una de las causas principales del aumento de precios generalizado. Más consumo de nuevas unidades

de moneda, mayor inflación. El principal objetivo del intervencionismo es convencerle a

La ministra Calviño dijo en abril que habíamos alcanzado el pico: «No creo que

lleguemos al 10%»

La destrucción del poder adquisitivo de la moneda es una de las causas principales del alza de precios

usted de que la inflación es culpa de cualquier cosa excepto del exceso fiscal y monetario de los gobiernos. La correlación entre aumento de masa monetaria e IPC es evidente. Como ejemplo, la correlación entre IPC y velocidad del dinero es muy baja, entre 1967 y 2019, dicha correlación (CPI inflation vs M2 velocity) es de 0,0516, insignificante económicamente. Sin embargo, la relación entre IPC y masa monetaria (aumento de M3) es 0,98 considerando, como se debe hacer, el factor decalaje entre aumento de masa monetaria y aumento de precios (fuente Chris Rutherglen, Constantin Gurdgiev, Warren Weber, Brian Westbury). Lo más triste es que lo que nos proponen los intervencionistas como solución sea gastar todavía más y consumir más unidades de moneda.

# Madrid 24 SEP 12:00h



CSIF pone a tu disposición autobuses gratuitos para viajar a Madrid.

Inscribete en la web www.csif.es







30 ECONOMÍA

### Motor



La Iveco Daily Camper también dispone de toldo, iluminación led exterior regulable y frigorífico con doble apertura

J. Socueva. MADRID

l mundo está cambiando y las tendencias a la hora de viajar también lo están haciendo. A pesar de los «llenos» que el turismo convencional ha provocado este verano en los hoteles de todo el país, hay una manera distinta de conocer lugares increíbles, de tener unas vacaciones diferentes y, sobre todo, hacerlo con total libertad. Viajar en una Camper se ha convertido en algo más que una moda que cada día suma más seguidores. Muchos apuntan a las consecuencias de la pandemia y el deseo de muchas personas de disfrutar de otra manera.

Pero meses después, el auge de las Camper continúa y si nos fijamos en el mercado el modelo que más «ruido» está haciendo es la Iveco Daily Camper. La idea de crear este vehículo partió de los directivos de la marca italiana en España y del carrocero Camper Eurogaza, especialista en transformación de vehículos cuya base está en La Carlota, Córdoba. Para encontrar el éxito de este modelo en el mercado hay que fijarse en dos aspectos. Por un lado, el coche es uno de los más robustos y fiables, empleado por miles de con-

# La Camper italo-cordobesa que triunfa en Europa

La Iveco Daily Camper tiene un motor que rinde 160 cv y su relación calidad-precio la convierte en un referente del mercado







Dispone de baño completo, salón con distintas configuraciones y doble cama

ductores profesionales que completan cada año millones y millones de kilómetros; y por otro, el saber hacer de la compañía andaluza, que ha sabido incorporar a la Iveco buenos materiales, tecnología avanzada, una configuración interior muy acertada y todo con un precio contenido. La Daily Campertiene capacidad para cuatro pasajeros, cama doble arriba y abajo, cocina, salón, cajones y huecos para guardar objetos y maletas por todos lados, tres claraboyas y ventanas firmadas por el especialista Dometic, asientos delanteros giratorios y hasta un sistema independiente de calefacción y agua caliente apoyados por placas solares para ser más independientes desde el punto de vista energético. También ofrece conexión a 220v como en casa. La Daily Camper ofrece también un baño completo con ducha, lavabo y wáter, un hándicap con el que cuentan la mayoría de vehículos camperizados, ya sea a través de un preparador o hechos por el mismo propietario.

El turismo de caravana no es nuevo, pero lo cierto es que los precios de un vehículo de estas características superan con creces los 85.000 euros. En el caso de la Iveco ronda los 55.000 y se puede conducir con el carnet de conducir «B», como el que tienen la mayoría de los conductores. La Iveco tiene un motor diésel que rinde 160 cv, un cambio automático de ocho velocidades que es una pura delicia a la hora de conducir este coche con suavidad y una serie de ayudas a la conducción que lo convierten en un vehículo cómodo, práctico y muy, muy seguro. El consumo medio de combustible ronda los nueve litros, pero como se suele decir, esto también depende de quién conduzca.

### Robusta

El éxito del modelo es tal que las principales compañías de «rent a car» y flotas de Europa ya cuentan con muchas unidades de la Daily Camper en su catálogo. Y lo hacen por el carácter robusto del coche yla fortaleza de sus materiales preparados para un uso intensivo. Incluso, compañías alemanas, especialistas en Camper y autocaravanas y con mucha tradición en este segmento, la han incluido dentro de sus opciones. Además, en el canal de particulares también empieza a sonar con fuerza en España, sobre todo, porque la relación calidad-precio está muy por encima de modelos míticos.

SOSTENIBILIDAD

ENTREVISTA Carlos Uraga CEO de Nantek

# "La clave del éxito no existe, pero todos los éxitos tienen en común el trabajo duro y la perseverancia"

Carlos Uraga es ingeniero Industrial con estudios en la Universidad de Mondragón y la Technische Universität München (TUM).

uando Carlos Uraga termino sus estudios, desde el inicio vio claro que su camino era el emprendimiento. Actualmente es emprendedor en serie y fundador de empresas como Acutronic Robotics, financiada por DARPA (Gobierno Norteamericano) e invertida por el gigante japonés SONY; y de Nantek, la empresa que está revolucionando la sostenibilidad con su proceso químico de conversión de basura plástica a combustibles sintéticos e hidrogeno.

Por ello, hemos querido hablar con Carlos Uraga sobre emprendimiento y, también, sobre Nantek.

Emprender... Una palabra muy de moda que todos tenemos en la boca, pocos lo hacen y a menos les funciona. ¿ Qué es lo más importante para lanzarse a la piscina y hacer pie?

Hacer pie es algo que no te garantiza nadie, la tan aclamada "clave del éxito" no existe como tal, pero algo que todos los éxitos tienen en común es, sin duda, el trabajo duro y, sobre todo, la perseverancia. Es lo que creo que sinceramente hace falta para lanzarse.

En la parte más terrenal, digamos, lo que recomendaría es estar bien asesorado o asesorada siempre, y tener claro un objetivo y no variarlo: no vale de nada si cada vez que ves una oportunidad pivotas hacia ella. Hay que tener un fin bien claro e ir a por él sin descanso.

### En tu caso, ¿siempre habías tenido claro que este era tu camino?

Mi madre me dice que desde pequeño ya decía que no iba a tener un jefe y que quería hacer las cosas por mi cuenta. Yo no lo recuerdo tanto, pero de algún modo sí, siempre he buscado hacer cosas que no me pusieran ningún límite, y para



"Quiero poner en nuestro país las suficientes plantas como para que no se envíe más plástico a vertederos ni a océanos, y ser el primer país 100% sostenible y autoabastecido energéticamente"

eso sólo puedes hacer tus propias invenciones sin depender de nadie. Aunque esto también tiene su parte negativa, y es que no tienes una guía ni la ayuda de nadie.

### Las culturas anglosajonas llevan mejor el fracaso que nosotros... ¿Cuál crees que es el motivo?

Esas culturas son más pragmáticas, incluso ampliaría a que son las culturas protestantes en general, no sólo las anglosajonas, véase el caso de Suiza, por ejemplo, que también es así.

Parten de una base en la que no se juzga a la gente por lo que hace, sino que se tienen en cuenta simplemente los resultados. Por lo tanto, si el resultado es negativo, se evalúa y se aprende para mejorar; y si es positivo, se mejora.

En nuestra cultura, por el contrario, se tiene muy en cuenta la persona: nos dejamos influir por sus aspectos personales, lo cual hace que desviemos el foco y no juzguemos en base a su trabajo. Por lo tanto, pensamos que si fracasa tenderá a fracasar de nuevo.

### ¿Equivocarse es necesario para aprender?

Absolutamente. No existe el éxito sin el trabajo duro y sin los errores. Los errores forman parte del camino en todos los aspectos de nuestra vida, lo importante es lo rápido que somos capaces de analizarlos, enmendarlos y mejorar. Si somos ágiles, cometeremos muchos errores y mejoraremos muy rápido; si por el contrario no lo somos, nos quedamos anclados en los errores y no llegaremos al éxito. Hay que tener en cuenta que el tiempo también es algo que va en nuestra con-

tra: la velocidad de respuesta y una buena capacidad analítica son indispensables para emprender.

### Hablemos un poco de Nantek, ¿Qué es y cómo llega a ser lo que es hov?

Nantek nace de una investigación personal en los nanocarbonos. Empecé con el grafeno, y de ahí fui ampliando el foco hasta que finalmente vi que utilizando dichos nanoelementos en la reacción de pirólisis de plástico aumentaba el rendimiento de conversión, es decir, que añadiéndolos como si fueran sales, sacábamos más producto de salida y más limpio, más combustible.

Después, invertí mis recursos y ahorros en hacer más y más pruebas hasta tener una visión clara de lo que se podía hacer. En este caso, me lancé a la piscina con muy poca certeza, pero a base de trabajar y buscar la manera de mejorar, y sobre todo de rodearme de un buen equipo, finalmente obtuvimos resultados que apuntaban a un modelo de negocio viable. Desde entonces ha sido cuestión de trabajar, mejorar, hacer acuerdos con grandes empresas y mostrar las posibili-

dades del proceso. Todo esto, obviamente, gracias al apoyo de nuestros inversores, quienes han creído en nosotros y nos han apoyado, no sólo económicamente, sino con toda la ayuda que han sido capaces de aportar.

**REMITIDO** 

### Y a partir de aquí, ¿hacia dónde?

Ahora a crecer y establecer plantas por todo el mundo. Mi intención sería poner en nuestro país las suficientes como para que no se envíe más plástico a vertederos ni a océanos, y así mostrarnos al mundo como el primer país 100% sostenible y autoabastecernos energéticamente. Después, replicarlo en más países.

### ¿Y algún otro proyecto en marcha?

Desde luego. Mi siguiente proyecto (aún en gestación) será en torno a la computación cuántica. Es una disciplina que creo que va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos años y en la que también intentaré que, como país, llevemos la delantera.

"El tiempo va en nuestra contra: la velocidad de respuesta y una buena capacidad analítica son indispensables para emprender"

### ¿En qué consiste?

Aún es muy prematuro, pero, en resumen, los países que cuenten con potencia en computación cuántica y un ecosistema empresarial a su alrededor, serán los que tengan una economía más robusta en las próximas décadas, así como una buena ciberseguridad, fuerza en los mercados financieros, nuevos materiales, etc. en definitiva los que empujarán en nuevas tecnologías, y por lo tanto los que llevarán la delantera como potencia.

Para mí sería clave que nuestro país sea uno de ellos y estemos a la cabeza, para lo cual hace falta innovar y empezar desde ya, no cuando esté todo desarrollado como tendemos muchas veces a hacer. El punto de partida es hoy.



www.nantek.tech

### A fondo

# A Zaragoza Área de alcance del incendio de Bejís Estación Masadas Blancas Caudiel A-23 Estación A Valencia CV-236 Se detuvo el tren Viver Torás Teresa

### **CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS**



Incendio en Castellón

# Bejís, el accidente de tren sin culpables reconocidos

Casi tres semanas después de que un convoy se encontrara frente a frente con las llamas, nadie ha admitido ser responsable de no cortar la circulación

Ana G. Andrés. VALENCIA

6 de agosto de 2022, 16:23. Un tren sale desde la Estación del Norte de Valencia -un minuto más tarde de lo previsto-con destino Zaragoza y 30 pasajeros a bordo, que esperan llegar alfinal de su trayecto a las 21:18 horas. No saben que eso no va a pasar. A las 17:54 la maquinista del tren, Sonia, una aragonesa con años de experiencia, se ve obligada a detener el convoy ante la presencia de una «lluvia de cenizas» en la vía, entre las estaciones de Masadas Blancas v Barracas, cerca del incendio que se había iniciado el día anterior en la localidad castellonense de Be-

Cuando pregunta a sus mandos superiores si saben de algún incendio cercano, estos le dicen que no han recibido notificación alguna. Ella les comunica entonces la decisión de retroceder hasta la estación de Caudiel, puesto que no tiene buena visibilidad ni la certeza de que atravesar dicho tramo sea seguro. Sus superiores le dan el visto bueno, y acto seguido comunican la incidencia al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana. Son más de las 18:05, han pasado tres horas desde que la localidad de Bejís ha sido evacuada ante la enorme virulencia del fuego. Tres horas en las que nadie pensó que había que cortar la circulación ferroviaria en la zona.

Lo que ocurrió después de la llamada de la maquinista a su centro de mando es ya conocido por casi todos. Aunque durante su trayecto a lo largo del tren para cambiar de cabina y dar marcha atrás, la maquinista intentó tranquilizar a los pasajeros, algunos de ellos entraron en pánico ante la proximidad de las llamas y rompieron varias ventanas para acceder al exterior del tren.

La maquinista tuvo que activar el freno de emergencia, por lo que la operación de retroceso se demoró. En su trayecto hacia Caudiel, para hasta siete veces para recoger a algunos de los pasajeros que habían bajado del convoy, muchos de ellos con heridas por quemaduras, incluida la propia maquinista, que sigue de baja.

En el incidente resultaron heridas 15 personas, dos de ellas siguen hospitalizadas graves, y podría haber sido mucho peor. La pregunta que todo el mundo se hace desde aquel momento es ¿por qué no se había cortado la circulación ferroviaria en una zona afectada por uno de los peores incendios en la historia de la Comunidad Valenciana? ¿Cómo pudollegar aquel tren a estar frente a frente con el incendio?

Desde aquel 16 de agosto nadie ha sabido dar una respuesta clara. El primer actor implicado en proporcionar una explicación fue la propia Renfe. Aquel mismo día







explicó que nadie les había comunicado la existencia del incendio, ni mucho menos, dado la instrucción de cortar la circulación. Ya en aquel momento, la empresa pública defendió la actuación de la maquinista, de quien decían que había sabido manejar la situación con una gran calma y profesionalidad.

Al día siguiente, en un comunicado oficial, la empresa de transportes ratificaba su versión y añadía que son los cuerpos y fuerzas de seguridad los que deben pedir la suspensión de la circulación porque «son quienes tienen conocimiento de incidentes en el entorno que afectan a la vía».

Habría que esperar hasta el jueves 18 para tener una versión «oficial» de algún cargo de la Generalitat valenciana. Aquel día el secretario autonómico de Emergencias, José María Ángel, decla-

raba en una entrevista a la televisión pública valenciana que «más allá de tecnicismos y de la información que en algún momento no llegó, si veo llamas, si hay un centro de emergencia de Adif, creo que hay alguna capacidad de tomar una solución y una respuesta». Es decir, vertía la responsabilidad sobre la maquinista que, según Ángel, tenía la capacidad para decidir qué hacer en dicha situación.

Aquel mismo día, el presidente dela Generalitat valenciana, Ximo Puig, preguntado al respecto, recordó que había «versiones opuestas» de los sucedido y que había que «investigar».

En aquel momento Puig ya apuntó al principal argumento quesehavenido esgrimiendo desde entonces para justificar la falta de aviso desde Emergencias: las condiciones climatológicas fue-

### El personal de Renfe, con rango de autoridad

▶Una de las lecciones aprendidas en el suceso del tren en Bejís es que solo se debe cumplir las órdenes de la tripulación de Renfe. El motivo es que los pasaieros. según las primeras investigaciones, habrían abandonado el tren siguiendo las indicaciones de otra de las viajeras, al parecer Policía Nacional. Por ello, el Ministerio dotará de rango de autoridad al personal de Renfe para que sean la única referencia válida.

ron tan cambiantes durante el incendio que hubo que tomar decisiones muy rápidas y nada hacía prever que el incendio adquiriera aquella agresividad.

Lógicamente, desde la oposición, tanto en Madrid como en Valencia, se pidieron responsabilidades de manera inmediata y, por supuesto, la comparecencia de los máximos cargos representantes políticos de los actores implicados en el accidente.

Finalmente, dos semanas después, a petición propia y de los grupos de la oposición, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, compareció el martes de la pasada semana en el Congreso de los Diputados para explicar, básicamente, lo que ya ha había dicho Renfe el primer día: ellos no sabían nada del incendio, nadie les avisó de cortar la circulación y la maquinista actuó correctamente, siguiendo

todos los protocolos internos de emergencias. Sánchez recordaba, al igual que Renfe, que la responsabilidad de dicha comunicación recae sobre los servicios de Emergencias, dependientes de la Generalitat valenciana.

Al día siguiente todo el mundo miraba hacia Les Corts valencianas. Allí comparecía la consejera de Justicia, responsable directa del servicio de Emergencias, Gabriela Bravo. Lo hacía a petición propia para explicar lo sucedido aquel día. Y la responsabilidad volvía a pasar de mano, como una patata caliente.

En este caso, Bravo apuntó al director del Puesto de Mando Avanzado, un técnico que, según explicó la propia consejera, es «el responsable máximo del incendio y de «adoptar las medidas más convenientes para las personas, los bienes, el medio ambiente y el personal de los servicios de extinción, así como de trasladar las órdenes de evacuación, confinamiento, etc.». Esdecir, Emergencias no avisó a Adifporque los Bomberos no avisaron a Emergencias.

De este modo, y a la espera de conocer el resultado final de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil, por ahora nadie se hace responsable de que un tren que trasladaba a 49 pasajeros se encontrara frente a frente con uno de los peores incendios registrados durante los últimos años en España.

Algunos pasajeros del tren rompieron varias ventanas y bajaron del vehículo, resultando heridos 15 de ellos Juan Scaliter. MADRID

e acuerdo con la Encuesta sobre Alcohol y Drogas, el consumo de alcohol está muy extendido en España. Tanto, que entre la población general de 15 a 64 años el 93% consumió alcohol alguna vezen su vida y dos de cada tres adultos lo han hecho en el último mes. Se calcula que entre el 15-25% de la siniestralidad laboral se debe a problemas relacionados con elalcohol. Afecta a todas las edades y clases socialesy constantemente se intenta encontrar tratamientos para reducir o anular su consumo desde las autoridades sanitarias. Yuna de estas opciones podría llegar desde los hongos. Sí, así como suena.

Según un estudio publicado en Biomed en 2014 y liderado por Solomon P. Wasser, dela Universidad de Haifa, los hongos poseen aproximadamente 130 funciones medicinales, que incluyen efectos antitumorales, inmunomoduladores, antioxidantes, eliminadores de radicales, cardiovasculares, antivirales, antibacterianos, antiparasitarios, hepatoprotectores y antidiabéticos. Muchos contienen diferentes compuestos activos en el cuerpo, el micelio y otras partes. A eso hay que sumar la actividad de los polisacáridos (carbohidra-

tos formados por un gran número de azúcares

# Un hongo con efectos psicodélicos para tratar el alcoholismo

▶Investigadores detectan que la psilocibina, presente en 200 especies, ayuda a reducir el consumo excesivo en un 83%

simples) de los hongos. Éstos tendrían una acción beneficiosa en las respuestas inmunitarias y exhiben actividades antitumorales en animales y humanos. Aunque todavía no secomprende bien el mecanismo de sus acciones antitumorales, sí se han documentado en numerosos estudios, sus efectos.

El último de ellos es el que genera la psilocibina. Este compuesto es producido naturalmente por alrededor de 200 especies de hongos, muchos de ellos con efectos psicodélicos similares a los del LSD y la mescalina. Un equipo de la Universidad de Nueva York, liderado por Michael Bogenschutz, ha publicado en JAMA Psychiatry, sobre sus efectos para tratar el alcoholismo. Se trata del primer ensayo controlado con placebo que explora la psilocibina como tratamiento para el consumo excesivo de alcohol.

El análisis se llevó a cabo entre 93 hombres y mujeres con dependencia al alcohol. Se trató de un estudio doble ciego: no solo los voluntarios, también los autores desconocían quién recibía el tratamiento (dos dosis de psilocibina) y quién un placebo antihistamínico.

Para el estudio, el equipo de Bogenschutz contó con voluntarios a quienes se les había diagnosticado dependencia del alcohol según las definiciones estándar y que consumían en promedio siete copas los días en que bebían. Cuarenta y ocho pacientes recibieron al menos una dosis y hasta tres dosis de psilocibina, y 45 pacientes recibieron el antihistamínico placebo.

A eso se suma que todos recibieron hasta 12 sesiones de psicoterapia. Éstas tuvieron lugar tanto antes como después de los tratamientos farmacológicos. Posteriormente, se pidió a los participantes que informaran del porcentaje de días de

Ocho meses después de recibir la primera dosis, casi la mitad de los sujetos dejó de beber del todo consumo excesivo de alcohol que experimentaron durante las semanas 5 a 36 del estudio. También proporcionaron muestras de cabello y uñas para confirmar que no habían estado bebiendo. Luego, a todos los participantes se les ofreció una sesión extra de psilocibina para garantizar que aquellos que recibieron previamente un placebo tuvieran la oportunidad de ser tratados con el compuesto.

A lo largo de un período de ocho meses desde el comienzo de su tratamiento, aquellos que recibieron psilocibinaredujeron el consumo excesivo de alcohol en un 83 % en relación con su consumo de alcohol antes de que comenzara el estudio. El estudio también demostró que, ocho meses después de su primera dosis, casi la mitad (48%) de los que recibieron psilocibina dejaron de beber por completo.

«Nuestros hallazgos sugieren fuertemente que la terapiacon psilocibina es un medio prometedor para tratar el trastorno por consumo de alcohol, una enfermedad compleja que ha resultado notoriamente difícil de manejar», señala Bogenschutz.

Si bien los resultados son muy esperanzadores, hay que tener en cuenta algunos detalles importantes. Primero, como señalan los autores, se necesitan más estudio para documentar los efectos de la psilocibina y aclarar ladosificación adecuada antes de que el medicamento esté listo para un uso clínico generalizado. De hecho, estos estudios ya han comenzado, según el propio Bogenschutz.

A esto hay que sumarle que el ensayo debería contar con un número mayor de voluntarios con mayor diversidad de edades para brindar un panorama más amplio. Otro tema importante a tener en cuenta es que, si bien más del 80% de los que recibieron el compuesto activo dejaron de consumir alcohol, el 50% de los que recibieron el placebo también dejaron la bebida. Habría que ver los efectos a largo plazo de ambos grupos. Y, por último, es importante tener en cuenta que la mayoría de los participantes de lestudio experimentan profundas alteracionesenlapercepción, las emociones y el sentido de sí mismos, que amenudo incluyen experiencias que se consideran de gran importancia personal y espiritual. Debido a que la psilocibina aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca y puede causar efectos psicológicos incapacitantes-y, a veces, abrumadores-, los investigadores advierten de que solo debe usarse en entornos cuidadosamente controlados y junto con una evaluación y preparación









# Ecologistas cargan contra Gibraltar y el Gobierno por el vertido de fuel

Demandan una intervención de la UE ante el riesgo medioambiental en la zona

Juan Manuel Reina. CÁDIZ

Con el paso del tiempo, en Verdemar Ecologistas en Acción crece la incredulidad y la indignación por lo que está sucediendo en torno al granelero OS 35, a sus vertidos, y la forma en la que se ha gestionado un incidente que ha contaminado aguas de la Bahía de Algeciras y mantiene cerrada al baño la playa de Poniente, en La Línea, por la aparición de aceite y gasóleo.

«Nadie lo ha dicho claramente hasta el momento, pero creemos que ya toca trasladarle a la ciudadanía que lo que está sucediendo con los vertidos es fruto de la negligencia de Gibraltar, de su soberbia», denunciaba el presidente del colectivo ecologista a LA RAZÓN, lo que, a su juicio, «ha impedido que, como correspondía, se actuase con diligencia desde un principio para evitartodo lo que estamos sufriendo».

«¿Alguien nos puede explicar cómo podía decir que estaba todo controlado cuando es sabido por todos que Gibraltar no dispone de medios técnicos para abordar en la medida que era necesaria las labores de extracción de combustible?», se preguntaba, al tiempo que añadía que «es lamentable que, pese a la enorme gravedad del suceso y la necesidad de desarrollar las labores de extracción lo más rápido posible, Gibraltar, en un triste alarde de autosuficiencia irresponsable, ha preferido echar mano de cántaras de mil litros, a todas luces insuficientes, antes de contratar algunas de las gabarras

que para este tipo de actuaciones tienen empresas españolas de la Bahía de Algeciras».

Verdemar acusa a Gibraltar de ser irresponsable y de tener un «comportamiento negligente, ya que si, desde el primer día, con el barco aún sin romperse, hubiese echado mano de una de estas

grandes gabarras, se habrían evitado los vertidos».

Para Antonio Muñoz, «Gibraltar ha vuelto a actuar de la misma forma que lo hizo con el Fedra (2008), cuando la

negativa a que un remolcador de Salvamento Marítimo apoyase a otros dos gibraltareños provocó que el buque chocara contra una pared del Peñón». «¡Si es que no tienen ni barreras oceánicas!», exclamaba mientras alertaba del peligro que supone que no se agilice la extracción del fueloil y el aceite ante un «escenario meteorológico con más viento yanuncio de temporal para dentro de tres días»

En relación a la actuación por parte de las autoridades españolas, el presidente de Verdemar lo tiene claro: «Aunque ha existido

«España no

reconoce aguas a

Gibraltar, que se

acoge al Convenio

de Ginebra»

algún tipo de colaboración, hemos sido convidados de piedra».

«Una vez más, Gibraltar ha actuado conforme a su único y exclusivo criterio, sin entender que lo que

ocurre en estas aguas afecta directamente a los vecinos de La Línea, de todo el Campo de Gibraltar, a muchos de sus sectores y, de forma muy especial, a su medio ambiente».

Silencio y permisividad que es «menos entendible si hablamos de la Unión Europea, ya que las aguas en las que se ha producido el choque, donde se encuentra el buque y donde se está produciendo el vertido son lugar de interés comunitario. Es evidente que existe un vacío legal que lo aprovecha Gibraltar para hacer lo que le dala gana. De ahí que estemos ante un escenario que no es nuevo, por lo que, si no se afronta la situación como corresponde, estamos condenados a futuros capítulos».

«Nosotros, por nuestra parte, vamos a requerir a la Unión Europea que dé explicaciones sobre su postura ante lo sucedido y a que aclare en quésituación nos encontramos, ya que, por un lado, España no le reconoce aguas a Gibraltar por el Tratado de Utrecht y ésta hace lo que le da la gana por el Convenio de Ginebra».

El Gobierno de Gibraltar avisó ayer de que nuevas dificultades «ralentizan el vaciado» de combustible del buque. En concreto, se referían a una entrada de agua en la sala de máquinas que «afecta a la operación de bombeo".

La Capitanía Marítima está desplegando «niveles adicionales de contención» en capas alrededor del OS35. Esto implica desplegar un kilómetro de barrera alrededor del buque por Salvamento Marítimo español a petición del capitán del Puerto por el buque de control de la contaminación «Clara Campoamor». El objetivo es «tratar de evitar al máximo el vertido de la mayor cantidad posible de petróleo flotante libre y la filtración incontrolada en aguas abiertas».



Gibraltar reconoce una «ralentización» del proceso de vaciado del buque semihundido en la Bahía de Algeciras

La Junta plantea articular nuevos protocolos La Junta de Andalucía considera que, una vez resuelto este problema con el buque varado frente a Gibraltar, será momento de «reflexionar sobre proteger la zona ante este tipo de eventualidades, porque se requiere siempre la garantía de toda la información, colaboración y de la capacidad de poder intervenir». El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, argumentó que «si

España dispone de los medios y desde Andalucía queremos, nos deben permitir colaborar y dar la información para hacerlo». También apostó por «articular protocolos que por encima de cuestiones diplomáticas o conflictos internacionales, antepongan la seguridad de todos los ciudadanos». Desde Vox, Iván Espinosa de los Monteros criticó que «España no esté haciendo nada».

### La santa rebelde La viuda que daba comida en un ataúd

Hoy se celebra la fiesta de santa Ida de Herzfeld, alemana del siglo IX, que fue viuda de un duque sajón llamado Egberto. A partir de la muerte de su marido en 811 dedicó su vida a ayudar a los pobres. Según la tradición, llenaba un ataúd de piedra con comida cada día para dársela a los más necesitados.

### En cristiano ¿De dónde viene la palabra «Papa»?

Desde el punto de vista histórico-etimológico, el término no es un acrónimo griego. Es el término usado en los primeros siglos del cristianismo para dirigirse al clero, especialmente a los obispos. Entre el siglo IX y X se determina su uso oficial para el obispo de Roma como el padre de todos los cristianos.

Creibles ¿Quién es? J Balvin ¿Qué hace?



### ¿De dónde viene?

El Papa se reunió este jueves con artistas en la cumbre «Vitae Summi». «Puedo lanzar un buen mensaje con mis canciones, en las que se pueda hablar del amor, porque creo que Dios es amor y compasión», aseguró el reguetonero tras su encuentro.

Incidencia pública (del 1 al 10): 9.

### Desde la sacristía Obispos a la vista tras el parón

Después del parón veraniego, que frena en seco tanto la actividad como las decisiones en la Santa Sede y en la Iglesia española, el otoño se presenta con novedades en algunas diócesis españolas. Como hasta ahora, llegarán con cuentagotas, pero sin descanso episcopal alguno.

# «Nunca sabremos qué Papa habría sido Juan Pablo I»

### Giovanni Maria Vian

Director emérito de L'Osservatore Romano

El historiador italiano analiza la vida y legado de Albino Luciani, el pontífice de los 33 días que hoy será beatificado por Francisco: «Sufrió una soledad desoladora hasta su muerte»

José Beltrán. MADRID

rancisco beatifica hoy a Juan Pablo I, el papa que solo gobernó la Iglesiapoco más de un mes en 1978 por culpa de un infarto. Giovanni Maria Vian, director emérito de L'Osservatore Romano, coordina la obra coral «El Papa sin corona» (Biblioteca de Autores Cristianos). Junto a otros historiadores y un crítico de cine profundiza en la trayectoria vital de Albino Luciani, apreciando legado y despejando dudas sobre su muerte.

### ¿33 días son suficientes para ser proclamado beato?

Evidentemente, no. Precisamente por eso la causa de beatificación analiza toda su vida y no solo su trayectoria como Papa. Y es un acierto, porque se debe valorar a la persona y no tanto al cargo, puesto que de lo contrario podría considerarse una beatificación política. Ya lo advirtió Pablo VI cuando se propuso canonizar de inmediato a Juan XXIII tras fallecer. Siendo su predecesor, del que era devoto y amigo, lo frenó en seco. Solo decidió iniciar el proceso por vía ordinaria casi al final de Concilio, de la mano de la causa dePíoXII, a los que se contraponía ideológicamente.

### Porque hay pontífices que no merecen altares...

Hay muchos Papas santos. Ahí están los de los primeros siglos, que no dejan de ser una mitificación de los orígenes del cristianismo.

### Dos estilos de reformadores v comunicadores



Francisco beatifica a Juan Pablo I. ¿Tiene Bergoglio algo de Luciani? «El afán de llegar más allá de los fieles católicos y su facilidad de comunicación», sentencia Vian, que explica cómo «en ambos también hay una voluntad de reforma. Podemos adivinarlo en el caso de Juan Pablo I v confirmar en Francisco. Que resulte la reforma de Francisco es otra historia...». Pero, ¿no es utópico reformar la Curia? «Demostraron que es posible tanto Pío X como Pablo VI. Sobre Francisco, es demasiado pronto para enjuiciarle. La voluntad es clara, pero la dificultad para aplicarla, él mismo la ha reconocido», asevera el

historiador.

Después desaparecen los papas santos hasta el siglo XI con la reforma que acaba con la pornocracia papal. A partir de 1958 hasta 2005 se ha elevado a los altares a todos los papas y Francisco ha canonizado a tres antecesores suyos inmediatos - Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II-, con los riesgos que conlleva esa cercanía temporal. Hace un par de años, sin poner en duda la santidad de Juan Pablo II y su grandeza personal, desde varios foros católicos se pidió descanonizarle porque le acusaron de

### ¿Es imprudente beatificar a Lu-

No. Luciani se escapa a estos problemas. En un mes de pontificado es imposible generar controversias. Nunca sabremos qué tipo de Papa habría sido.

### Le profetizaron como un revolucionario peligroso...

Él tenía intenciones, al menos, de acabar con el problema de las finanzas vaticanas. Atando cabos, he comprobado que, durante la sede vacante previa a su elección, hubo un choque frontal entre cardenales para destapar el desastre económico evidente en la etapa de Pablo VI, que intentó frenarlo pero sus asesores le engañaron.

### ¿Qué ha aprendido de Luciani coordinando el libro?

He constatado su asilamiento. La soledad de los pontífices llega a ser desoladora. Cuando se queda la primera noche en el apartamento papal quiere tomarse un vaso de leche y se encuentra el frigorífico

vacío. Se le ocurre llamar a un amigo suyo que vivía en el Vaticano y le lleva un litro de leche de su casa. Esta soledad la arrastró hasta su última noche. Durante la cena, se encuentra mal, se lo dice a sus secretarios y ellos le sugieren llamar a un médico. Luciani se niega y simplemente les comenta que, en caso de empeorar, las monjas de la casa saben de unas pastillas que le ayudarían. Le dejan a petición propia y el Papa muere solo.

### ¿Por qué es más creíble la tesis del asesinato que la muerte natural? ¿Morbo desatado?

Luciani fue un Papa inesperado. Su arranque de pontificado bautizado como «El tiempo de la sonrisa» por medios laicos como «Le Monde», atrayendo interés y simpatías del mundo... De repente,



YO CREO 37

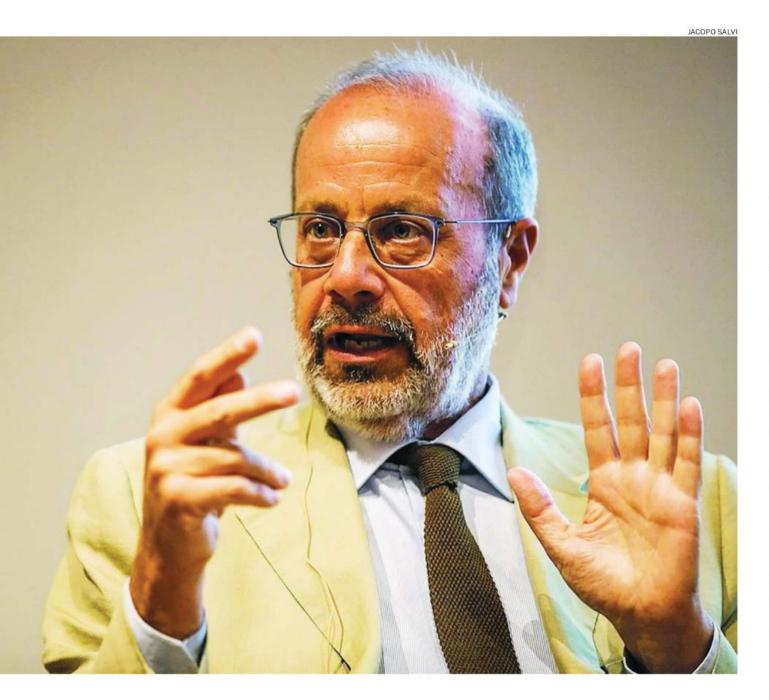

desaparece con una muerte fulminante y el impacto es brutal. «A este lo han liquidado, se lo han cargado». Es lo primero que le dice un taxista a un corresponsal recién aterrizado en Roma para cubrir el fallecimiento. Si a eso unes el imaginario popular de los papas asesinados en otros tiempos, tienes la tormenta perfecta que se completa con la incapacidad comunicativa del Vaticano para reaccionar. Tras el fatal acontecimiento la Santa Sede lanza varias versiones que alimentan la comidilla. Como no era de recibo decir que una monja había descubierto el cuerpo sin vida porque era impensable que una mujer entrara en la habitación papal, se contó que fue su secretario y luego se desmintió. También se explicó que estaba leyendo «La imitación de Cristo», para subrayar su misticismo, pero precisamente sor Margherita, esa religiosa que encontró el cadáver, aclaró que estaba con unos apuntes para futuros discursos. Así, es inevitable que se propague hasta hoy la falsa tesis del complot.

### Luciani es el último Papa italiano. ¿Habrá alguno más?

Es imprevisible decirlo, solo se puede razonar cuando se abra la sede vacante. La universalización del colegio cardenalicio se ha acelerado con Francisco. Ahora bien, cuando más aumenta su número de lugares más remotos, más difícil es la elección y más sujetos están a la influencia de grandes electores. ¿Quiere decir que no habrá más un Papa italiano o europeo? No lo sé. Los italianos son todavía la minoría más numerosa. En



Es imprevisible augurar si habrá más pontífices italianos. Solo se sabrá cuando haya sede vacante»

«La reunión de Francisco con los cardenales no huele a cónclave, creo que no dimitirá» cualquier caso, la geopolítica no juega un papel tan importante para los cardenales.

### Esta semana Francisco ha creado 20 cardenales, rezado ante el primer papa dimisionario y reunido a los purpurados en un consistorio extraordinario. ¿Huele a cónclave?

No y estoy convencido de que Francisco no dimitirá. El consistorio huele a intento de consistorio. Y es que, cuando se celebraron los primeros consistorios en la Edad Media, con solo 40 cardenales, verdaderamente era un cuerpo que discutía y gobernaba con el Papa. Ahora no es posible esta dinámica. Es la primera vez en ocho años que se ven las caras todos los cardenales y dos días son poco para conocerse y debatir.

### Opinión El Papa breve

### Antonio Pelayo

lbino Luciani, Patriarca de Venecia, fue elegido papa el 26 de agosto de 1978 y falleció víctima de un infarto de miocardio el 28 de septiembre del mismo año. Su pontificado, uno de los más breves en la historia de la Iglesia, duró sólo treintay tres días. Puede aplicársele, pues, el texto del libro bíblico de la Sabiduría (4, 13) «consummatus in brevi explevit tempora multa» que la versión española de la Biblia de Jerusalén traduce: «Alcanzando en breve la perfección llenó largos años»; respuesta sapiencial al problema planteado por la muerte prematura del justo. La sorpresa de sumuerte repentina y el desastre informativo con el que las autoridades vaticanas cubrieron tan insólito acontecimiento (principalmente no autorizar su autopsia) dieron lugar auna serie de truculentas suposiciones sobre un posible asesinato en el que habrían participado la masonería y algunos prelados aterrorizados por las reformas radicales que Juan Pablo I planeaba en las finanzas vaticanas. Hoy nadie cree en esta macabra reconstrucción de la realidad.

En vísperas de su beatificación (será el quinto papa del siglo XX elevado al honor de los altares, después de Pío X, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II) se ha recordado que su sucesor polacodijo que labrevedad meteórica de su pontificado era inversamente proporcional a la importancia de sulegado. Se ha subrayado que inauguró un estilo más pastoral en el ejercicio del papado y en este sentido se le puede considerar como un precursor de Francisco.

Cuando fue nombrado obispo escogió como lema la palabra «Humildad» y, como ha recordado el secretario de Estado
cardenal Parolin, cuando se le
preguntaba al Patriarca Luciani
cuálerala principal cualidad del
pastor respondía: «La primera
la humildad, la segunda la humildad, la tercera la humildad y
la cuarta también la humildad».
Y este fue la principal característica de su pontificado.

### Habla por teléfono y disfruta de tu música gracias a los auriculares de LA RAZÓN

Escucha los podcast, las últimas noticias y tus canciones favoritas o llama gracias a los auriculares inalámbricos con manos libres que te regala el periódico

producir, pausar, atender llamadas, cambiar de canción o emisora, subir y bajar el volumen directamente con el auricular, sin necesidad de coger el dispositivo al que está conectado, lo que te ahorrará tiempo y esfuerzo.

#### Batería eficiente

La carga no es un problema, pues su alta capacidad te permite tenerlos encendidos, en continuo funcionamiento, durante horas. Si se apagan porque se quedan sin batería, olvídate de buscar pilas, sólo tendrás que volver a introducirlos en su práctica funda durante unos minutos. Muy fácil, sencillo y económico.

Además, si para ti el diseño también esimportante, esta nueva promoción de LARAZÓN cumplirátus expectativas. Su color azul marino te permitirá ir acorde con tu más fiel estilo: tanto si eres una persona clásica y elegante, como si te iden-

El control táctil te permite manejarlos desde el auricular, sin necesidad de coger el dispositivo

Su conexión es compatible con todos los teléfonos del mercado: Android, IOS y Microsoft

tificas más con las prendas más atrevidas, combinan con todo.

### ¿Quieres hacerte con ellos?

Para conseguirlos tendrás que acercarte a tu punto de compra habitual y recoger, el próximo sábado 10 de septiembre, la cartilla de participación que se entrega con cada ejemplar de LA RAZÓN y cumplimentarla con los cupones que se publicarán en el periódico cada día.

De esta sencilla manera, podrás relajarte con un audiolibro en el trayecto en tren, metro o autobús, enterarte de las noticias a cualquier hora, atender llamadas de la manera más cómoda o escuchar tu música mientras cocinas. Todo con los auriculares más atractivos del momento.

La promoción será válida en todo el ámbito nacional, excepto en las Islas Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.



L.R.E. MADRID

bajo sin perderte las primeras noticias de la mañana es gratificante. Escuchar música y podcast desde cualquier lugar, sin preocuparte de ca-

sin preocuparte de ca bles, pilasy conexión es posible gracias a las tecnologías más modernas.

Por ello, LA RAZÓN te regala todo lo que querías para decir adiós al verano y comenzar el nuevo curso: unos auriculares inalámbricos con micrófono incorporado. Unos dispositivos con la última tecnología y la elegancia necesaria con los que podrás hablar por teléfono y escuchar tu contenido favorito con la mayor comodidad.

### Compatible y adaptado

Todo lo que buscas en unos auriculares lo cumple el nuevo regalo (sólo hay que abonar 12,95 euros en concepto de gastos de distribución y entrega) que constituye la próxima promoción que el periódico ofrece a sus lectores a partir del sábado día 10.

Su total conectividad es compatible con todos los teléfonos del mercado, ya sean Android, IOS o Microsoft. Así, para ponerlos en marcha, lo primero que tendrás que hacer es elegir el dispositivo al que quieras conectarlo. Todos son válidos: desde el teléfono móvil hasta la tablet, el ordenador o la Smart TV, con los que podrás emparejarlos. Una vez vinculados, podrás disfrutar de todos tus contenidos favoritos.

El control táctil te permite re-



## MAESTROS JAMONEROS



medallas de oro en IFFA Frankfurt, la feria de alimentación más importante del mundo Premio gastronómico del Real Instituto Alfonso XIII



### SÓLO CALIDAD SUPREMA



### LOTE N°20:

Jamón de Bellota 100% Ibérico "Cinco Soles", 7,5 kg aprox. Excelente añada.



### LOTE N°21:

Paleta de Bellota 100% Ibérica "Cinco Soles", 5 kg aprox. Curación mínima 24 meses aprox.



### LOTE N°8:

Jamón de Bellota Ibérico "Cinco Soles", • 75% Raza Ibérica. 7,5 kg aprox. Excelente añada.

### EDICIÓN ESPECIAL CORTE A CUCHILLO





### LOTE N°23:

Jamón de Bellota 100% Ibérico "Cinco Soles".

Cortado a cuchillo por nuestros Expertos Cortadores
30 bandejas de 100 g Jamón de Bellota Ibérico
+ 1 bolsa de 100 g de tacos y huesos cortados,
envasados al vacío.



LOTE N°24:

Jamón de Bellota 100% Ibérico "Cinco Soles". MEDIA PIEZA

Cortado a cuchillo por nuestros Expertos Cortadores 16 bandejas de 100 g Jamón de Bellota Ibérico + huesos cortados y envasados al vacío.



### LOTE N°22:

Paleta de Bellota 100% Ibérica "Cinco Soles".

Cortada a cuchillo por Expertos Cortadores.

15 bandejas de 100 g de Paleta de Bellota 100%

Ibérica + 1 bolsa de 100 g de tacos y huesos cortados, envasados al vacío.



### LOTE N°25:

Esencia 100% Cortado a cuchillo por nuestros Expertos Cortadores

8 bandejas de 100 g Jamón de Bellota 100% Ibérico + 8 bandejas de 100 g Paleta de Bellota 100% Ibérica "Cinco Soles" + huesos cortados y envasados al vacío.





### LOTE N°15:

Jamón de Bellota Ibérico "Cinco Soles"

Cortado a cuchillo por nuestros Expertos Cortadores

30 bandejas de 100 g Jamón de Bellota Ibérico + 1 bolsa
de 100 g de tacos y huesos cortados, envasados al vacío.

• 75% Raza Ibérica.



### LOTE Nº14:

Jamón de Bellota Ibérico "Cinco Soles". Media pieza.

Cortado a cuchillo por nuestros Expertos Cortadores
16 bandejas de 100 g Jamón de Bellota Ibérico "Cinco Soles" + huesos cortados y envasados al vacío.

75% Raza Ibérica.

### Directamente de fábrica a su casa. Envío en 24/48 horas.

Particulares, empresas: disponemos de lotes regalo. PARA QUEDAR BIEN. DESHUESADOS SIN COSTE ADICIONAL: Podemos deshuesar su jamón o paleta y enviárselo en trozos al vacío.

\* Precios válidos para península, Canarias y Baleares. Entrega en Canarias 10 días.



### INFORMACIÓN Y PEDIDOS:

923 39 07 05

Todos los días de 10:00 a 21:00h incluso festivos





www.MaestrosJamoneros.com

### 40 MADRID VIVA



La línea tiene capacidad para 90 viajeros

La estructura ferroviaria ha sido uno de los puntos centrales de la reforma

### J. V. Echagüe

ás de 900 días después, la línea C-9 de Cercanías reemprende el trayecto que separa Cercedilla de Cotos. Fue el 14 de marzo de 2020, aprovechando la declaración del Estado de Alarma, cuando Renfe decidió cerrar la línea para acometer una serie de mejoras tanto en la infraestructura ferroviaria como en otras instalaciones. Tras una serie de anuncios del organismo estatal que hacían presagiar la reapertura en el primer trimestre de 2022, finalmente fue ayer, cuando a las 09:35, el histórico ferrocarril partía de Cercedillay llegaba a las 10:16 horas a la estación de Cotos, con parada intermedia en la de Navacerrada. Si bien es un regreso a medio gas, con una frecuencia de trenes que no recuperará su nivel habitual hasta el 17 de septiembre, se mantiene intacto su trayecto: una longitud de algo más de 18 kilómetros y un desnivel de 719 metros, al partir de los 1.100 metros de altitud en Cercedilla y llegar a los 1.819 del Puerto de Cotos.

El calificativo de «histórico» no es exagerado. Hablamos de una

### El tren de Navacerrada regresa más de 900 días después

▶El ferrocarril, que cumplirá un siglo en 2023, retomó ayer los viajes. El día 17 recuperará su frecuencia habitual

vía férrea que ya roza una edad centenaria. Será el 12 de julio de 2023 cuando se cumplan cien años exactos de su puesta de largo: tal día como aquel, en 1923, Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia inauguraron la línea que, inicialmente, unía Cercedilla con Navacerrada. Un hito para nuestro país no solo en lo que se refería a la tecnología y a las infraestructuras; también constituyó un espaldarazo para muchas localidades

del noroeste madrileño que, desde entonces, hicieron de la nieve su modo de vida, acercándola a su vez a los ciudadanos.

Con todo, la reapertura ayer de la estación ha tenido su principal aliento en las reivindicaciones de la plataforma Salvemos Navacerrada. Una agrupación ciudadana que nació para concienciar sobre la importancia medioambiental y comercial de la zona del Puerto y alrededores. De hecho, hace menos de un mes, tal y como publicó LA RAZÓN, Salvemos Navacerrada llamaba la atención de los retrasos en la puesta en marcha de la línea C-9. Así, esperaban que el regreso del ferrocarril se produjera antes del final del presente año y, por tanto, antes de su centenario. Y así ha sido. Hace dos semanas, Renfe realizó pruebas con una serie de trayectos para comprobar que las labores de reparación habían dado sus frutos.

es crucial para la supervivencia de la estación. Si bien finalmente las pistas de esquí han gozado de su temporada invernal, aún no se ha disipado el «nubarrón» jurídico que continúa sobre las mismas: la no renovación de la licencia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre las pistas principales, El Bosque, El Telégrafo y El Escaparate. Una decisión adoptada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con Teresa Ribera al frente, y basada en los supuestos daños medioambientales que la estación genera en una zona que cuenta con protección. Con todo, y después del recurso interpuesto por la empresa concesionaria, el conflicto se encuentra en un ínterin judicial que, por el momento, no parece que vaya a impedir la apertura de las pistas en la próxima campaña

No en vano, el regreso del tren

Así, desde Salvemos Navacerrada consideran que el regreso del tren se antoja como una piezafundamental para un funcionamiento sostenible de la estación. Y es que su puesta en marcha puede ser decisiva a la hora de «descongestionar» la Nacional VI, un punto conflictivo desde el prisma medioambiental debido a la acuLA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022

MADRID 41

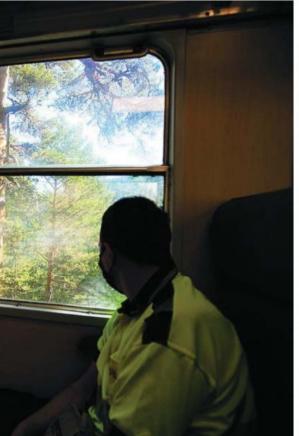



Alrededor de 186.000 personas utilizaron el tren en 2019, último año en el que funcionó los 12 meses del año

mulación de tráfico rodado.

En todo caso, las reivindicaciones no se acaban con la vuelta del tren. El próximo 17 de septiembre, Salvemos Navacerrada celebrará una rueda de prensa en la misma estación. Un día elegido como tal porque será a partir de entonces cuando la línea C-9 recupere su frecuencia normal: cinco trenes diarios que partirán desde las 9:35 hasta las 17:35 horas. Así, la plataforma demandará una bajada del precio del tren, actualmente fijado en 8,70 euros. Un coste que consideran excesivo, ya que se trata de

un vehículo de «uso público» utilizado no solo por turistas; también pormuchos trabajadores que deben hacer uso de él a diario.

Ricard Ribé, director de Cercanías de Renfe, detalló ayer que el nuevo tren admitirá 90 pasajeros por viaje. Una ocupación que irá aumentando «a medida que se acerque la temporada de esquí». Ribé señaló que, en 2019, alrededor de 186.000 personas hicieron uso deltren, mientras que en 2020, hasta marzo, había sido utilizado por 55.000 viajeros. «Es una línea de ocio que cuenta con mucha La plataforma Salvemos Navacerrada pedirá una bajada del billete: ahora está a 8,70

afluencia. Y esperamos que siga igual», afirmó.

En lo que respecta al centenario de julio de 2023, Ribé avanzó que tanto en Cercedilla como en Navacerradase celebrarán exposiciones fotográficas que mostrarán la historia de la línea, así como «alguna sorpresita más». Y es que la inauguración entonces por parte de los Reyes de España solo fue el comienzo de una historia cargada de anécdotasy vivencias. Como recordaba Chus Martín-Merino, de la plataforma Salvemos Navacerrada, en su ensayo «Caminos de Hierro,

caminos del Guadarrama», uno de los acontecimientos más sonados tuvo lugar a principios de los años cincuenta, con la celebración de un Evento internacional de esquí al que acudió Carmen Franco Polo, hija de Francisco Franco. Entonces, Carmen, embarazada de suprimera hija, tuvo que ser trasladada en un trineo hasta el andén del tren para volver a Cercedilla. Las dificultades de aquel traslado provocaron que el Estado tomara conciencia de la importancia del mantenimiento de una línea que hoy es historia.



**42** MADRID

### La historia final







Textos antiguos sobre las causas de la carestía de los productos en el Reino

### Alfredo Alvar Ezquerra

n la provincia de Madrid existen, por razones obvias, unos depósitos documentales de excepcional importancia. La historia de los archivos civiles públicos o privados, del Estado, y los de la Iglesia es tan fascinante como importante ha sido a lo largo de la Historia el que se hayan mantenido, custodiado y preservado, allá en donde quiera que nacieran y se nutrieran. Lógicamente, estos principios afortunadamente se han alterado en lo que hace a los archivos municipales y a los parroquiales, por cuanto sus organismos de pertenencia no han podido hacerse cargo, por cuestiones presupuestarias, de la custodia, conservación, catalogación y puesta en uso para los ciudadanos de todo su fondo documental. Por ello, los fondos de muchos ayuntamientos están en el archivo de la Comunidad de Madrid y los de muchas parroquias están en el Diocesano.

Pero de lo que me iba a ocupar ahora es de tan solo un documento que está en El Escorial. La Real Biblioteca de El Escorial pertenece a Patrimonio Nacional. Lo que allí se conserva, manuscrito o impreso, es en verdad apabullante. Gran parte de los libros y de los manuscritos fueron adquiridos en tiempos de Felipe II (y no sólo) que de vez en cuando mandaba a sus bibliófilos a buscar por media Europa papeles de interés para el saber de los hombres sabios que, precisamente, acudían allá a leer, debatir o escuchar, como nos consta por muchos textos, de los que ahora me vienen a la cabeza los autobiográficos del cronista real Esteban de Garibay y Zamalloa, que persiguió con ahínco ser nombrado cronisLa inflación en tiempos de Felipe II (I)

# El tesoro americano: la plata que subió los precios

A raíz del crack del 29, y desde EEUU, a algunos economistas se les ocurrió la feliz idea de comparar modelos económicos para saber las causas del desastre

Lo que la Real Biblioteca

de El Escorial conserva

es en verdad apabullante

ta del rey, él, que había nacido en Mondragón y que tan orgulloso se sentía de sus orígenes y de servir al rey de España... (me han cambiado el cuento).

El caso es que los manuscritos que se conservan hoy en El Escorial, en vez de estar en el Archivo de Simancas (Valladolid), están en la Biblioteca de San Lorenzo porque fueron -en cierto modo y simplificando-allá enviados por algún humanista, por algún secretario real. Esos manuscritos te-

nían un halo más «cortesano» por decirlo de algún modo, que lo que se remitía a Simancas, que podríamos considerarlo como más «administrativo».

Un buen catálogo de los manuscritos españoles lo publicó en dos volúmenes en 1917 y en 1925 el padre Manuel Fraile Miguélez. Él es el que deja claro que el secretario Juan López de Velasco, un monstruo de las letras del siglo XVI, fusión perfecta entre el secretario real y el humanista al servicio del rey, él fue, digo, Juan López de Velasco, el que preparó este volumen facti-

cio de papeles varios, casi todos de hacienda y fiscalidad.

En medio de ese L-I-12 hay un manuscrito de tan solo tres páginas (cuyas fotocopias positivé hace décadas desde un microfilm, cuando los historiadores investigábamos de otra manera a como se va haciendo hoy en día) que no es otra cosa sino un excelente arbitrio sobre la inflación. Los arbitrios eran esos miles de escritos elevados al rey en los que un particular exponía un mal y

cuál su remedio. Es otro tema que da para más de lo que puedo escribir aquí y ya lo he tratado en este mismo periódico con anterioridad.

Mi antiguo microfilm hecho fotocopias me lo he reencontrado este verano poniendo orden en los papeles de juventud. Lo subrayé hace ya la friolera de..., varias décadas. Los historiadores solemos mover y remover antiquísimas fotocopias, de vez en vez, a lo largo de la vida.

El interés por este documento y otros similares, procedía del que tenía cuando hacía la Tesis Doctoral sobre cuestiones de Historia Económica. A raíz del crack del 29 y desde Estados Unidos, sobre todo, hubo economistas que se preguntaron cuáles habían sido las causas de tal desastre. A algunos se les ocurrió la feliz idea de comparar modelos económicos antiguos, con los que estaban viviendo. A España acudió a investigar decenas de archivos -sobre todo de hospitales, que eran en los que se anotaba el precio de los bienes que se compraban- un tal Earl J. Hamilton que lanzó una sorprendente monografía, aún clásica sobre «El tesoro americano y la 'revolución de los precios' en España», en donde mostraba con datos fehacientes que a más plata en circulación, más inflación, o «revolución de los precios».

Lo mismo que hizo Hamilton en España vino a ser lo que hizo Posthumus en Holanda. Quedó científicamente demostrado que para sujetar la inflación era preciso recortar la masa monetaria, o lo que es lo mismo, subir los intereses de los préstamos para que circulara menos dinero. Entre otras decisiones. Es de «primero de carrera»; proponer otra cosa es o ignorancia o demagogia. A periodos de alta inflación, siguen malos tiempos...; muy malos tiempos.

A los estudios de Hamilton -precedidos por los de Carrera Puyal, Colmeiro...- siguieron los inmensos de Larraz, Carande, Ulloa, Domínguez Ortiz y así sucesivamente. No puedo ser más exhaustivo desde estas páginas. Tan solo añadiré que, precisamente Miguélez negaba la llegada de «inmensas» cantidades de plata a Castilla en su introducción al catálogo antes citado.

**Alfredo Alvar Ezquerra** es profesor de investigación del CSIC

### El libro del día

«Los ingratos» Pedro Simón **ESPASA** 288 páginas, 19,90 euros

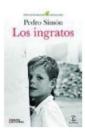

N o todo lo que forma parte del pasado obtiene la recuperación que merece. En esta bella historia, Pedro Simón traslada al lector a 1975, a un pueblo de esa España que empieza a vaciarse y donde llega la nueva maestra con sus hijos. El más pequeño es David, cuya vida consiste en desollarse las rodillas y viajar cerrando los ojos en el ultramarinos. De Emérita, su cuidadora, aprende todo lo que hay que saber para cicatrizar heridas del cuerpo y del alma. Un homenaje a quienes nos acompañaron sin pedir nada a cambio y que, a veces, injustamente olvidamos.



y no le den más vueltas Concha García

ice Adele que no hace música para los ojos, sino para los oídos. Puede parecer evidente, pero esta afirmación cobra valor cuando aparece aquel artista que prefiere conquistar con la superficialidad de la imagen que con la profundidad de las notas. No se trata de señalar estilos algunos rechazados de manera más injusta que otros-, pues es un trabajo en vano el de poner límites a un mundo tan efímero y arbitrario como el de la música. Lo que debemos extraer de la afirmación de la de «Rolling in the Deep» es, ante todo, que en un mundo caótico, donde el empaquetado atrae más que el producto, la calidad siempre resurge como valor diferencial. Más allá de las resolutivas y, a veces, atosigantes plataformas, pozos sin fondo donde ríos de canciones se entrelazan según algoritmos, prevalece en el placer del verdadero melómano escoger la vía de escucha de mayor calidad. Y por ello los vinilos han vuelto para quedarse. Ya no se compran por una moda de recuperar lo vintage, sino que parece ser consecuencia de la época del «por si acaso»: tras lo sufrido, intentamos disfrutar más de cada instante, por lo que pueda ocurrir mañana.

Y así lo están comprobando desde Mad Vinyl, una fábrica de vinilos que produce al día entre 2.600 y 3.000 unidades. En declaraciones a Ep, el director de la empresa, Eugenio López, afirma que «la gente, para escuchar música en calidad baja, usa cualquier dispositivo, pero el que tiene el vinilo en casa lo escucha con alta calidad». Y es que en los últimos años las ventas de estos formatos han superado a las del CD, algo que, según los expertos, se debe a que los usuarios cada vez prefieren más las experiencias de buena calaña. «Tenemos encargos de grupos que acaban de empezar y quieren su primera tirada en vinilo, y otros que llevan años y que sacan disco nuevo», añade López, a quien le surgió la idea de montar este atrevido proyecto «cuando me enteré que no había fábricas en España. El vinilo ha resur-

gido con fuerza».

### <u>r</u>

### Cultura

Sergi Sánchez. VENECIA



Es bonito pensar que Paul Schrader escribió el tramofinal de su

filmografía cuando ni siquiera había empezado a dirigir. Viendo «The Master Gardene», que la Mostra veneciana programó ayer fuera de concurso para celebrar el León de Oro a toda su carrera, es obvio que Schrader lleva unos años poniendo en práctica lo que predicó en «El estilo trascendental en el cine» (1972), su hermoso tributo, en forma de ensayo crítico, a las obras de Dreyer, Bresson y Ozu. Sus tres últimos largos, prácticamente idénticos en estructura dramática y en perfil psicológico de sus personajes, parecen imitar el modelo de Ozu, que siempre hizo la misma película con ligeras (y significativas) variaciones. Sus protagonistas son inevitablemente bressonianos, con el motivo de la escritura íntima («Diario de un cura rural») como estrategia narrativa. Y a Dreyer lo percibimos, como un perfume, en una revelación fugaz, en una mirada que reconoce la materia con que está hecha la experiencia.

«La jardinería es confianza en el futuro. El resultado siempre obedece a un plan», dice un horticultor de oscuro pasado (Joel Edgerton), que encuentra en el cuidado de las flores de los jardines de una gran dama (Sigourney Weaver) un motivo para resetear su vida. «The Master Gardener» es, en verdad, el jardín de Schrader, ese plan trazado con tiralíneas donde incluso el desorden -la llegada de la biznieta de la señora de la casa-cumple la función de reorganizar un mundo que, en apariencia, no admite cambios. Más laxa en sus catalizadores dramáticos que «El reverendo» y «El contador de cartas», más ligera y esperanzada, «The Master Gardener» no evita el comentario político - el Malencarnado en los supremacistas blancos-ni renuncia a una austeridad formal que demuestra hasta qué punto Schrader ha depurado su estilo sin renunciar a mirarse en el de sus maestros.

En el cine de Schrader no hay ni una sola concesión a lo popular, todo lo contrario que en «Argentina 1985». Está claro que Santiago Mitre tiene como modelo el cine comercial americano –desde los clásicos del cine de juicios hasta el

> El Festival de Venecia ha galardonado a Paul Schrader con el León de Oro honorífico

En «The Master Gardener», que la Mostra veneciana programó ayer fuera de concurso, el cineasta reorganiza un mundo que, en apariencia, no admite cambios

# Paul Schrader, en su jardín de las delicias

Spielberg de «Los archivos del Pentágono»- para celebrar el arranque oficial de la democracia argentina, cuando los responsables de los crímenes y torturas de la dictadura de Videla fueron juzgados, con Julio Strassera (Ricardo Darín) como fiscal acusador, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. Sin embargo, este cronista tiene la impresión de que un director tan dotado para revisar los clichés del cine político («El estudiante», «La cordillera»), siempre en connivencia con su espléndido co-guionista, Mariano Llinás («La flor»), ha sucumbido a una cierta telefilmización de su tema, se ha rendido a

un triunfalismo idealista que, por ejemplo, nos ahorra, premeditadamente, las voces de los torturadores en el juicio. Si Strassera se convierte en héroe capriano, lo hace para que el filme repita un patrón que conocemos de memoria –David vence a Goliat, la justicia puede con las tenebrosas maniobras de un sistema que aún no ha arrancado sus malas hierbas–, yen el que echamos de menos algo de complejidad.

### Adicta a los opiáceos

En otra lucha contra el sistema anda metida la fotógrafa Nan Goldin, que, después de convertirse en adicta a los opiáceos por culpa de la oxicodina y superar con nota el proceso de desintoxicación, decide convertirse en activista contra



En «The Master Gardener» Schrader depura su estilo sin renunciar a mirarse en el de sus maestros

Los protagonistas del filme son bressonianos, con la escritura íntima como estrategia narrativa la empresa farmacéutica, propiedad de la familia Sackler, que ha provocado la muerte de 400.000 estadounidenses. Se da la circunstancia de que el apellido Sackler aparece asociado a los museos y galerías más importantes del mundo, porque son coleccionistas de arte y hacen sustanciosas donaciones, pero la obra de Goldin es muy codiciada por esas mismas instituciones. La fotógrafa inicia una cruzada personal que podría poner en riesgo su reputación y que Laura Poitras filma en «All the Beauty and the Bloodshed», otro ejemplo de apuesta por el argumento universal de David contra Goliat. Aquí se echa de menos más periodismo de investigación, más voces que complementen o discutan con el activismo de Goldin. La película alterna el relato de su lucha antisistema con un repaso por su apasionante vida contada por ella misma, con su voz quebrada y sus expresivas fotografías, y ahí sí que conmueve, no solo porque explica su visión del mundo, que atraviesa la médula espinal del «underground» neoyorquino y un carnaval de amistades a cual más pintoresca con una sinceridad apabullante, sino porque justifica, desde una rebeldía ontológica, la búsqueda de la justicia que ha consumido sus energías en los últimos años.

En «Monica» Andrea Pallaoro enfoca su retrato femenino del mismo modo en que lo hizo en la notable «Hannah», que le valió a Charlotte Rampling la Copa Volpi en 2017. Es decir, encierra el rostro y el cuerpo de la protagonista, una masajista transgénero (Trace Lysette, también productora del filme), en un encuadre tan claustrofóbico como intimista (en formato cuadrado, 1:1). Pero, al contrario que en «Hannah», atrapada en una tensión insoportable, «Monica» contiene la respiración del plano desde una plana monotonía. Se supone que esa contención formal y dramática se corresponde con la psicología secreta de un personaje que tiene que enfrentarse con sus problemas de identidad cuando regresa al hogar para cuidar a su madre enferma después de haberse desconectado de su familia años ha. Pallaoro rehúye el sentimentalismo, prefiere la sutileza de los gestos a la explicitud de las palabras, pero, al final, la ilegibilidad de Monica, todo lo que no sabemos de ella y de su relación con el mundo, dificultan que su proceso emocional, siempre subterráneo, tal vez clandestino incluso para sí misma, transcurra como detrás de un cristal infranqueable.



Carla Simón se alzó con el Oso de Oro de la Berlinale de 2022 por «Alcarràs»

### «El tema de la memoria familiar me atrae porque carezco de ella»

Carla Simón presenta en Venecia el corto «Carta a mi madre para mi hijo», donde habla de la maternidad

Sergi Sánchez. VENECIA



Apocosmetros dedondesecelebra esta entrevista, en una

villa del Lido veneciano, la pareja de Carla Simón pasea en brazos a suhijo Manel, de dos meses y medio. Aún no lo sabe, pero es el destinatario de «Carta a mi madre paramihijo», el corto que la directora catalana ha rodado «in extremis» bajo el patrocinio de Miu Miu, la marca de moda que, desde 2011, presenta sus «Women's Tales» en la sección paralela Venice Days. Simón se une así a un proyecto que cuenta con trabajos de cineastas tan estimulantes como Lucrecia Martel, Agnès Vardà, Naomi Kawase o Lynne Ramsay.

«Cuando me lo ofrecieron estaba en plena promoción de "Alcarràs", y era el peor momento para enfrentarse a una propuesta así, porque estás muypoco conectada contigo misma. Escribí tres cortos, y este es el que me parecía que tenía más sentido, porque era el más personal. Estaba embarazada, pensaba mucho en mi madre biológica, en cómo le iba a contar a mi hijo mi historia...». No es la primera vez que Simón se acerca a la figura de Neus Pipó, que murió de sida cuando ella era niña. En cortos como «Llacunes» se encuentra el germen de esta hermo-

sa fábula que imagina las tres edades de la vida de suma dre bajo el influjo de una conmovedora canción de Lole y Manuel, y que se aparta deliberadamente del registro naturalista de «Verano 1993» y «Alcarràs» para, por un lado, entrenar el músculo de la poesía de verso libre, con sus cruces de tiempos narrativos e imágenes de distintos formatos y, por otro, invocar al fantasma materno para conectarlo con supropiamaternidad. «El tema de la memoria familiar me preocupa porque carezco de ella», explica Simón. «Mis padres murieron cuando era pequeña, y hay una parte de mi vida que es un vacío. A veces familiares cercanos me cuentan cosas que no encajan, porque la memoria es muy selectiva y en cada relato cada uno es protagonista de su propiahistoria. Necesitaba inventar ese vacío, rellenarlo para definirme un poco, y de ahí surge este cuento».

Un cuento que, claro, remata su fascinación por exorcizar el espectro de esa madre que ahora toma vida propia no solo en la ficción sino en su manera de en-

«Hago cine porque no quiero morir», confiesa Carla Simón en el cortometraje frentarse a la maternidad. «Por ejemplo, mi madre no pudo darme el pecho. Pues ha sido una de mis obsesiones. Por mucho que me costara, y te prometo que no ha sido fácil, no había manera de sacarme esa idea de la cabeza. Y luego me di cuenta de que hasta eso tenía que ver con mi madre».

### Dejar huella

En el corto Simón confiesa: «Creo que hago cine porque no quiero morir».¿Filmarsignificaecharun pulso con la muerte? «Cuando preparaba "Estiu 1993" leí que los niños que están cerca de la muerte son más creativos por esa necesidad de dejar huella y me identifiqué con eso. El arte es lo que perdura». De momento, Simón no puede quejarse de sus muescas artísticas. El éxito de público y crítica de «Alcarràs», el Oso de Oro en Berlín, formar parte de la terna de nominadas por la Academia para el Oscar... ¿Cómo ha gestionado los triunfos de «Alcarràs»? «Con la productora, María Zamora, pensábamos que la iba a ver menos gente que "Verano, 1993", y te das cuenta de que no hay recetas. Lo he vivido con una calma serena, porque estaba con el embarazo, el parto, el postparto... Es decir, como algo precioso que hay que celebrar, pero que no es lo másimportante en mivida en este momento».



### Contracultura

### La supervivencia de la mentira comunista treinta años después de **Gorbachov**

Pese a que ha pasado mucho desde que el político, fallecido esta semana, disolviese la URSS, este modelo político parece encontrarse en sus momentos más activos y violentos

Rebeca Argudo. MADRID

ervive, hoy en día y contra todo pronóstico, elideario comunistatreintaaños después de que Gorbachov, fallecido esta semana, desenmascarase la gran tramoya. A pesar de ser por todos conocidas las consecuencias de este sistema una vez caído el Muro de Berlín y a la vista de la realidad de la URSS tras colapsar la Perestroika, sigue teniendo acogida política en las sociedades modernas. Parece, incluso, que se encuentre en estos momentos más activa y floreciente que nunca bajo nuevas denominaciones quizá, epígrafes buenistas como progresismo, ecologismo, feminismo, gobiernos avanzados... En EEUU, por ejemplo, lo denominan «socialismo democrático»; en Hispanoamérica lo encontramos de la mano de un indigenismo apócrifo y revanchista; en Europa, bajo el amparo de una suerte de feminismo y ecologismo «new age». Pareciera que nadie es comunista hoy pero, paradójicamente, hay más comunistas que nunca. Ya un lúcido Milovan Djilas (primero en adelantar la caída de la URSS) vaticinaba que el comunismo permanecería adaptado a las realidades nacionales de cada país según sus circunstancias. Bien como partidos con diferentes denominaciones, bien bajo otras formas de movimientos sociales. Pero ahí estaría. ¿Es este revival comunista la gran estafa intelectual del mundo libre? ¿Aqué se debe su pervivencia, la «buena fama» (el relato, siempre el relato) frente alos hechos y sus consecuencias, la mentira en definitiva?

«El comunismo nace como reacción a la desintegración del mundo del Antiguo Régimen», explica el profesor José Manuel Macarro, Catedrático de Historia Contemporánea dela Universidad de Sevilla, «el anterior a la expansión de la revolución industrial y el triunfo progresivo del libre mercado. Es decir, del capitalismo y de una nueva clase social, la burguesía, que detenta su poder, y no aquel basado en la herencia y la tradición, sino en la conquista de la riqueza. Eso significaba romper con el mundo injusto del Antiguo Régimen, pero organizado: tenía jerarquías sociales establecidas, un orden religioso y moral, una distribución de las responsabilidades por estamentos... El capitalismo fue rompiendo todas las jerarquías establecidas, todoelordentradicional, yencumbró a quienes lo estaban rompiendo, a la burguesía, que fue sustituyendo poco a poco a la aristocracia como clase rectora. Eranlos nuevos ricos, una clase vulgar frente al refinamiento de la aristocracia».

Esto era abiertamente detestado por los intelectuales: Baudelaire definía a la sociedad de su época como «lamás estúpida delas sociedades» y, al comercio, como «satánico por su propia esencia». Stendhal afirmaba que al ver a un



Mijail Gorbachov, impulsor de la Perestroika, falleció el pasado 30 de agosto en Moscú

profesional de éxito sentíaganas de «lloraryvomitaral mismotiempo». Para Flaubert, el credo burgués era que «el hombre nace para trabajar»; para Gautier, el del artista era «el arte por el arte». Parecía haber cierta añoranza entre ellos por el mundo antiguo, orgánico y significante, y también la encontramos en el Manifiesto Comunista de 1848 pese a la crítica a su explotación encubierta: «Donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus "superiores naturales" las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que elfrío interés, el cruel "pago al contado". (...) En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal».

### El mito de «lo público»

«Pero Marxy Engels», continúa Macarro, «imbuidos, como hombres de sutiempo, del imperio de la ciencia del siglo XIX, proclaman que su socialismo es científico porque tiene el método científico para entender el desarrollo de la historia. Y es de este método del que se derivan el conocimiento de las leyes de la evolución de las sociedades y el conocer el final ineludible que esas leves imponen al desarrollo histórico. Este no sería otro que el triunfo del comunismo, de la sociedad sin clases. Con esto el comunismo lo que estaba afirmando era su superioridad intelectual sobre el resto de los mortales. Porque ellos eran científicos sociales que conocían la marcha ineludible hacia el futuro, que garantizaba rehacer la comunidad nueva de los hombres, la comunista, donde ya no habría diferencias de clases, sino la igualdad en la abundancia y en la solidaridad. De aquí el mito de "lo público" como bien esencial que persiste en nuestra actual izquierda».

No deja de ser curiosa la similitud entre este prometido triunfo final del comunismo y el prometido por la Iglesia, por medio del Cuerpo Místico, al final de los tiempos. Podría parecer una reinterpretación laica del mismo. Tan similar, en fin, como lo serían también sus libros canónicos explicando el desarrollo de la Historia y prometiendo ese futuro triunfal (los de Marx y Engels, y más tarde Lenin), la autoridad única que los interpreta (el comunista que enseña el camino alpobre mortal) y el sujeto redentor (elproletariado y, mástarde, el pueblo).¿No parece casi un movimiento religioso? ¿Un ejercicio de fe? REBS & LIAR



REBECA ARGUDO JAE TANAKA

«Tras el derrumbe del mundo comunista», añade el profesor, «el triunfante ha sido el mundo capitalista y éste sería, claro, el de la anomia y la maldad consumada del interés individual por encima del único lícito que es el de la comunidad, el de "lo público". Así, las únicas personas morales son las que se oponen a la sociedad de libre mercado, a la propiedad individualylas libertades individuales. Se trata de una vuelta al mesianismo dictatorial comunista clásico, pero sin Partidos Comunistas que lo encaucen. Esosí, enarbolando la bandera colectiva, la bondad intrínseca de lo público y el control progresivo por parte del Estado de la vida social. Por eso el neocomunista actual no dudará en convertir lamentira en un armalícita, porque persigue el bien. Para el los estapostura es la única moralmente aceptable, solo quienes conocen el contenido colectivo de esebien son los profetas únicos aquienes estátodo

«El neocomunista actual no dudará en convertir la mentira en un arma lícita», dice el profesor Macarro

«La idea comunista se escapa de toda comprobación de su fracaso real», añade el catedrático

permitido, pues son los que continúan viento el futuro colectivo por encima de este mundo de pecadores individualistas y obrando en pro de ello. Y aunque no reivindiquen volver a la dictadura del proletariado-prosigue-, sí reivindican a sujetos revolucionaros nuevos. Pero siempre con el mensaje de la igualdad y nunca el de la libertad; nuncasobre la creación de la riqueza, siempre por la distribución de esta; jamás por el esfuerzo y la excelencia, sino a través del igualitarismo. Los neocomunistas esgrimen el mensaje original de edificar la comunidad entre los hombres, la de la justicia social, la del odio a la riqueza individual y ala iniciativa privada, porque éstas son la fuente de la desigualdad. Y lo hacen pese a que el comunismo político se ha desvelado como la tiranía más oprobiosa de la Historia». Cree el profesor Macarro que son en realidadalgunos medios los que perpetúan la añoranza, no tanto del comunismo, sino de su mensaje igualitario, en contra del de la libertad. «Lo que vende es lo llamativo y se continúa dando una cobertura de enorme respeto a todas lasideas colectivistas de las que presume el comunismo. Hoy pocos se declaran comunistas porque nadie se atrevería a reivindicar los crímenes brutales del comunismo, por eso se aferran al mito religioso de la salvación: la idea comunista no ha fracasado y quien lo ha hecho ha sido su aplicación concreta, la soviética. Así, la idea comunista se escapa de toda comprobación de su fracaso real para refugiarse en el nuevo sueño mesiánico de redención universal. Redención que será dirigida por una izquierda variopinta que invoca, no al proletariado (que en Occidente está desapareciendo), sino al pueblo. Ese pueblo definido por oposición a los poderosos». «Los Partidos Comunistas hanmuerto», concluye, «eselmensaje comunista el que pervive».

### Ciencia

Ignacio Crespo. MADRID

yer habría dado comienzolaúltimagran aventura de la humanidad, pero, una vez más, Artemis 1 havisto aplazado su lanzamiento. La NASA anunciaba apenashoras antes de su arranque la suspensión de la misión especial no tripulada a la Luna debido a una fuga de combustible. Es la segunda vez que se cancela el lanzamiento tras registrar problemas en un motor el pasado lunes. Cuando finalmente ocurra, será nuestro primer paso para volver a poner los pies sobre nuestro blanquecino satélite, una vez más, de mano de la NASA. Ha pasado mucho tiempo desde que un ser humano caminó sobre la Luna, aunque, tal vez, no tanto como estás pensando. Muchas personas creen que Neil Armstrong y Buzz Aldrin fueron los primeros y los últimos en caminar sobre el regolito lunar, pero eso es una verdad a medias. A medias, porque si bien sí eran los primeros, no fueron los últimos, ni mucho menos. Tras ellos vinieron otras 10 personas que dejaron sus huellas en el polvoriento suelo de nuestro satélite. El último fue Harrison H. Schmitt en diciembre de 1972, hace casi 50 años. De repente, la famosa pregunta de «¿si realmente llegamos a la luna en 1969, por qué no hemos vuelto?» pierde el pocosentido que pudiera tener. Claro que volvimos, es más, si tenemos en cuenta las misiones no tripuladas el ridículo sevuelveincluso mayor, porque, al incluirlas, la lista de misiones lunares crece enormemente.

La pregunta, por lo tanto, no es «por qué no hemos vuelto», sino «por qué dejamos de mandar a seres humanos». Las razones son muchas, pero podríamos resumirlas en que, cuando se decide mandar personas al espacio, hay que sopesar tres grandes puntos: el beneficio extra que puedan proporcionar y que no está al alcance de una misión tripulada, el sobrecoste que implicaría ese beneficio extra y, por supuesto, el riesgo que correrían los tripulantes, que, en cierto modo, también es un coste. Por supuesto, a esto hay que sumar otro apartado sin el cual nada de lo anterior sería discutible: ¿podemos hacerlo? Por ejemplo, sabemos que todavía no podemos enviar astronautas a Europa, la luna de Júpiter, por lo que no tiene sentido plantearsenadamás. Pero, volviendo al caso de la Luna, podríamos decir que, una vez pasados los coletazos de la Guerra Fría, los riesgos, costes y beneficios de enviar La NASA suspendió ayer de nuevo el lanzamiento de esta misión especial por una fuga de combustible

# La luna tendrá que esperar: se aplaza la misión **Artemis 1**



A bordo de la nave Orión de esta misión Artemis 1 no hay humanos, pero sí lleva tres maniquíes

misiones tripuladas a la Luna se volvieron menos favorables. Ya no hacían falta héroes, o al menos no héroes espaciales, y las historias podían permitirse perder fuerza siendo protagonizadas por robots a control remoto. Sabiendo todo esto, una nueva pregunta brota en nuestra mente: «yentonces...; para qué volvemos?».

Apolo 17 regresó a la Tierra el 19 de diciembre de 1972. Casi 50 años después, Artemis 1 parece que recogerá el testigo de aquellas icónicas misiones. Porque, si bien es cierto que abordo de la nave Orión de esta misión Artemis 1 no hay humanos, sí lleva tres maniquíes. No es una simple cuestión estética, sino que estos muñecos transportarán todo tipo de sensores para detectarlas condiciones físicas a las que son sometidos durante el viaje y, así, asegurarse de que Orión es segura para enviar humanos a la Luna, algo que ocurrirá en las futuras misiones Artemis, que tendrán lugar durante los próximos años. Paratener una visión general de las misiones Artemis, debemos saber que esta primera no tripulada sobrevolarála Luna, pero no aterrizará. Lo mismo hará Artemis 2, posiblemente durante 2024, momento en que volverá a sobrevolar nuestro satélite, pero esta vez con humanos

### Artemis 1 parece recoger el testigo del icónico Apolo 17, que volvió a la Tierra en diciembre de 1972

a bordo. Finalmente, se espera que Artemis 3 pueda, por fin, volver a poner personas en la Luna, aunque, si vamos un poco más allá, descubriremos que parte de este proyecto busca desarrollar una estación espacial que orbite la Luna bajo el nombre de Gateway.

### Más barato y seguro

Por supuesto, enviar tecnología es más barato, más seguro, y lo poco que todavía no pueden hacer, con suerte, será resuelto en unos años. No obstante, sin tener en cuenta todo esto (y, en realidad, mucho más), no podemos siquiera tratar de responder a esa pregunta de «¿para qué volver a enviar humanos?», porque cada misión tiene sus propias metas y, en conjunto, podemos ver que reúnen varios objetivos, algunos con gran potencial científico y tecnológico, como la estación espacial lunar. En cualquier caso, hemos de reconocer que estas misiones Artemis han sido duramente criticadas por haber nacido más como un proyecto político que para satisfacer las necesidades de la exploración espacial. Por supuesto, siempre podemos escudarnos en el valor que tienen estas historias de humanos cabalgando amasijos de metal por el indómito espacio, llaneros cósmicos que empastan bien con los

de retorno (RTC) final

Llegada al Océano Pacífico dentro del rango de las naves

de recuperación de la Armada

18 Interfase de entrada

Ingreso a la atmósfera

terrestre

Amerizaje

de los EE UU

cuentos del lejano Oeste sobre los que se erige Estados Unidos. La soledad de las infinitas praderas americanas es sustituida por la ilimitada negrura del universo y el resto de la historia se escribe sola.

No podemos negar que es un avance. Podría haber otros más interesantes(o quizá no), pero para hacer posible la misión Artemis 1 ha hecho falta desarrollar nueva tecnología y superar retos que, con toda seguridad, nos ayudarán a abrir puertas muy interesantes en un futuro reciente. Por eso conviene recordar en qué consiste esta última aventura espacial. En unos días, un cohete SLS despegará de

### El futuro sí es interesante

Algunas voces sugieren que, si no hemos enviado humanos a la Luna desde el año 1972 es porque el destino no resulta interesante. Por un lado, que no sea «el destino más interesante» cuando los fondos son limitados y toca priorizar es una cosa, y otra muy diferente es que carezca de interés en términos absolutos. La Luna nos puede contar muchas cosas sobre nuestro pasado y la formación del propio sistema solar. Nos puede hablar sobre los obietos menores del Sistema Solar, como meteoroides, asteroides y cometas, y, en un futuro algo más lejano, podría ser un punto clave en la colonización espacial que, para bien o para mal, parece que terminará sucediendo. Porque hemos de recordar que, cuando hablamos de invertir dinero en ciencia v tecnología, hemos de subrayar la palabra «invertir», porque estamos ante uno de los sectores tecnológicos que más retorno económico proporciona.

la rampa 39B del Centro Espacial Kennedy, en Florida (hastalafecha, el sistema de propulsión más potente del mercado). Aparte de diez pequeños satélites, el cohete propulsará la nave Orión, donde viaja el comandante Campos, Helga y Zohar, esos tres maniquíes.

Tras el despegue, la nave deberá estabilizarse en una órbita alrededor de nuestro planeta, en parte, para dejar los satélites que lleva consigo. Una vez conseguido, la misión se encaminará a la Luna, que se encuentra a unos 380.000 kilómetros de nuestro planeta, una distancia que tardará seis días en recorrer. Si todo sigue el plan esperado. Orión orbitará nuestro satélite en sentido contrario a la rotación de la propia Luna, a unos 64.000 kilómetros de la superficie lunar (aunque en sus maniobras llegará a pasar a apenas 100 kilómetros de la superficie) y dará cinco vueltas en torno a ella.

Veintitrés días después de abandonar la Tierra, Artemis 1 emprenderá su camino de vuelta y 42 días tras el lanzamiento, ya en octubre, caerá en el Océano Pacífico, a unos kilómetros de la costa de California. Los experimentos que lleva la misión son menores y no se espera que cambien nuestra manera de entender la ciencia, pero es que Artemis 1 parece tener otro propósito. Es ese primer paso de un viaje de mil millas el que pondrá en marcha todo para que, en unos años, tengamos, con suerte, nuestra primera estación espacial en torno a otro cuerpo astronómico. Así que, aunque solo sea por eso, seguiremos paso a paso los dos millones de kilómetros que recorrerá Artemis 1.

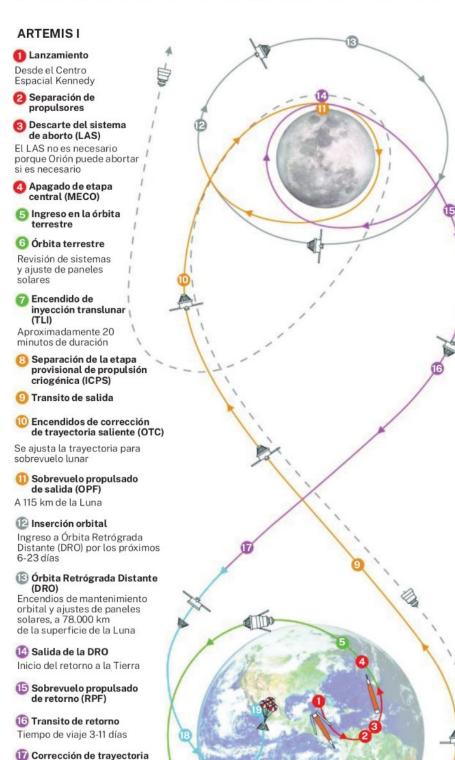

Fuente: NASA



Transb.

Espacial

Altura: 56m

Altura: 70m

NASA SLS Saturn V Altura: 98,1m Altura: 110,6m



Altura: 120m

### Gastro

#### Tatiana Ferrandis. MADRID

onsiderado uno de los cocineros más influyentes, ha colocado Mugaritz (Rentería) entre los mejores restaurantes del mundo al que acuden comensales de setenta nacionalidades diferentes. Hoy celebra los 25 años del restaurante de Rentería con un menú degustación que denomina «Las razones del gusto». Hablamos con Andoni Luis Aduriz sobre su proceso de creatividad, el dolor que le causan las críticas de aquellos comensales a los que sus platos resultan difíciles de digerir, sobre que la vanguardia gastronómica no consiste en liarla y sobre el difícil momento por el que atraviesa el sector hostelero. Allá vamos.

### Leo a menudo en su camiseta «No sé», ¿qué no sabe?

Muchas cosas. De hecho, la camiseta nace del hecho de sentarme a probar el menú de la temporada paratomar decisiones. Si nos sentamos juntos a comer y analizamos cada plato, nos toparíamos con una situación comprometida. Todos manejamos unos códigos que nos han guiado y,en mi caso, soy producto de lo que me han enseñado en la escuela de hostelería, mi entorno y mi familia. Si rompes ese código y miras las cosas de diferente manera, te encuentras con los «no sés». Un amigo artista dice que una obra está terminada cuando te sostiene la mirada. Yo digo que muchos de los platos de Mugaritz no es que no te sostengan la mirada, es que te miran de reojo.

### Y, ¿cuándo cree que un plato está terminado?

Quizá nunca. Aunque, para mí un plato tiene sentido y entra a formar parte de la experiencia si tiene algo que decir, aunque esté susurrando eso que nos puede abrir puertas nuevas. En el momento de crear, soy producto de mi cultura, de mi aprendizaje y, libreta en mano, cuando lo veo necesario, escribo un «no sé» y dejo la elaboración a un lado.

### ¿Qué preguntas se hace?

La más importante es saber si aporta algo o nada y la respuesta va acompañada de la responsabilidad de armar una propuesta que tienes que compartir con terceros, a quienes debes una lealtad. Hay a quienes no les termina de agradar lo que hacemos y me parece lo más normal del mundo. Hoy tenía mensajes en Instagramde comen-

### Andoni Luis Aduriz Cocinero

# «Hacer vanguardia no es liarla, sino aportar, abrir caminos y que otros los continúen»

**Filósofo e innovador.** Inauguró Mugaritz hace 25 años con la filosofía de que el comensal acudiera no solo a comer, sino a descubrir nuevos códigos culinarios. Lo celebra con la apertura de Muka en San Sebastián

sales que me decían cosas preciosas, pero también otros con palabras muy feas.

#### ¿Le duelen las críticas?

Mucho. Me provocan un desgaste brutal. Vivo sometido a muchísima presión, a pesar de que tenga que poner cara de tenerlo todo claro. Otra cosa es que piense si merece la pena tanto esfuerzo y sacrificio. Tengo un amigo médico que me recuerda que los comensales vienen a Mugaritz a pasárselo bien, pero en la escuela no existía la asignatura de cómo abordar los fracasos. Si alguien se va enfadado, no sabemos cómo reaccionar. En nuestro algoritmo no se encuentra esa opción.

### ¿Poreso titula el menú de la temporada «Las razones del gusto»?

Son algo obvio. Al cruzar de una cultura a otra, los hábitos y las costumbres no tienen nada que ver. Si cierras los ojos y comes por primera vez escamoles, que en México se cocinan con mantequilla, y después unos guisantes lágrima con un poquito de cocción están muy a la par a nivel de textura y sabor. Hay quienes si saben que son huevas de hormiga no se las comen ni locos. Nosotros llevamos 30 años comiendo guisantes lágrima y ellos 2.000 años alimentándose de escamoles, así que cuidado con la cultura de terceros. El gusto se adquiere, se aprende y siquieres, se trabaja. Es lo que pretendemos hacer reflexionar.

¿Qué pretende provocar al comensal?



Para mí un plato tiene sentido y entra a formar parte de la experiencia si tiene algo que decir»

Vivo sometido a muchísima presión, a pesar de que tenga que poner cara de tenerlo todo claro»

El gusto se adquiere, se aprende y se trabaja. Es lo que pretendemos hacer reflexionar»

Como nos hemos salido de la carretera, estamos siempre vigilados y señalados»

Muka posee una robata y poco tiene que ver con los clásicos asadores vascos» Que sea curioso, despertar su creatividad, quesesorprenda analizando y probando. Si alguien come algo que no le gustay se hace las preguntas adecuadas, habremos dado un paso de gigantes.

### ¿Le gusta observar su reacción mientras comen?

Es alucinante comprobar cómo nos radiografía una experiencia. Observar si el comensal es capaz deprobar o no simplemente con la mirada o está sacando sus conclusiones. Después de 25 años, quien se equivoque entrando en Mugaritz tiene delito, porque no hay restaurante que más haya levantado esa bandera casi subversiva.

### ¿Cuál es el plato más comprometido del menú?

Hay varios que están premeditadamente buenos. Son los platos «descansillo», que ayudan a los comensales a enfrentarse a aquellos más difíciles. En concreto, en uno hacemos una melaza enzimática, que es muy interesante al dulcificarse. Al principio, la poníamos en unas yemas de erizo y ahora, en un pecho de ventresca cocinado a temperatura controlada. Hay quienes no pueden comer un pescado azul a temperatura ambiente con un punto dulce en un restaurante en el que no hay postres, pero el dulce está presente, aunque no como plato. El otro es una ostra con un jugo elaborado a partir de paletilla de cordero, que casi pasa desapercibido.

### Sin duda, es de los pocos cocineros que abre nuevos caminos.

Me encanta que lo pienses, pero





solo intentamos contar cosas nuevas y no siempre lo conseguimos. Ser controvertidos no es hacervanguardia. Es decir, liarla no es hacer vanguardia, sino aportar, abrir caminos y que otros los continúen.

### ¿Qué cree que ha aportado en estos 25 años?

Mugaritz ha conseguido forjar una propuesta, que se ha escurrido de los cánones tradicionales de lo que se consideraba apropiado o inapropiado. Cuando empecé, si cogías las cartas de los tres estrellas Michelin, todos ofrecían bogavante, pichón, vieira, ostras y caviar. Manejaban 200-300 ingredientes y punto y, además, en platos reconocibles. Aquella idea de la imprevisibilidad como ingrediente, que pusimos en marcha, ha funcionado. Hacemos un esfuerzo creativo, que nos obliga a ponernos en modo curioso, en alerta para sacar conclusiones. El comensal ya se enfrentaba a sus propios desafíos, no solo iba a comer, sino a descubrir. Mugaritz ha sido uno de los proyectos que ha aportado y eso es bonito más allá de técnicas y filosofías.

### ¿El comensal se encuentra ante su mejor versión?

Hoy, seguimos por un camino que no se entendería sin los 24 años anteriores. Somos producto de un avance, de una reflexión. Nadie nos ha regalado nada. Como nos hemos salido de la carretera y vamos por el empedrado, estamos continuamente auditados, señalados y vigilados. Por eso, te obligas a hacerte las preguntas antes de que te las hagan los demás. Tienes que manejar un discurso con la solidez necesaria y emplearlo cuando te tengas que justificar. Hemos vivido años más gloriosos que otros, pero siempre ha habido profundidad y riqueza.

### ¿Cuántas personas forman el equipo de Mugaritz?

Cerca de 60 personas, repartidas en tres equipos, que hacen sus ocho horas para que dispongan de calidad de vida. Es bonito contar con gente ilusionada y con fuerza para hacer algo chulo.

### ¿Es esta la solución al problema de la falta de personal en la hostelería?

Hay un montón de gente que no quiere trabajar. Sin embargo, eso no elude de responsabilidad a un sector que se tenía que poner al día. Mugaritz está haciendo sus deberes y la contraprestación es trabajar con gente feliz. Ya he vivido esa hostelería llena de sufrimiento, que consistía en que para que unos lo pasaran bien, otros tenían que sufrir mucho.

### Como presidente de Euroto que s. ¿Cuál es el reto del sector hos-

Llegar a esa modernidad, porque tengo compañeros en pueblos y en provincias que todavía no han llegado a ella, porque no saben.

### Nos enfrentamos a una crisis energética, a una subida de precios brutal y a una inflación. ¿Cómo va a repercutir en los restaurantes?

Para quienes van a establecimientos como Mugaritz, DiverXO o El Celler de Can Roca, por ponerte un ejemplo, no es un problema. Quien va a hacer un gasto extraordinario, se lo puede permitir y lo va a seguir haciendo. Habrá una merma, sí, bajarán los clientes, pero quien pueda pagarse un restaurante de alta cocina lo seguirá haciendo. El problema lo tendrán los establecimientos con una propuesta informal, esos con menú del día. Es posible que haya una sangría tremenda en la hostelería. Como sigan subiendo los tipos de interés y la energía, que repercute en la cadena de alimentos, puede que muchos restaurantes de perfiles medianos cierren. Estoy preocupado, porque también repercute la falta de personal.

### Con semejantes nubarrones, acaba de inaugurar Muka en San Sebasatián. ¿Cuál es la filosofía del concepto?

Estoy ilusionado. Se encuentra en uno de los mejores espacios de San Sebastián, donde hemos volcado el conocimiento aprendido. Cuenta con una cocina abierta, con una robata como protagonista, en la que mostramos cómo trabajamos. Es posible comer de maneras distintas y es la antítesis de Mugaritz, porque Muka es la previsibilidad. La clave es ganarnos al comensal local con una buena cocina de mercado y mucha verdura a la parrilla. Con una oferta muy variable, el concepto tiene muy poco que ver con los asadores clásicos del País Vasco.

### ¿Es España un potente destino gastronómico?

Por supuesto. Por una parte, contamos con los mejores restaurantes del mundo. En todas las ciudades y pueblos grandes existe alguno muy recomendable. Y, además de los centrados en la alta cocina, hay numerosos espacios en los que comer muybien aun precio razonable y no entodoslos países dispones de ellos. Podemos disfrutar en locales de todo tipo de registros y perfiles.

### **Egos**

Lo que comenzó hace 15 años se ha convertido en uno de los matrimonios más sólidos del «cuore»

### Sarkozy y Bruni, el «milagro» de un amor maduro

Marián Benito. MADRID

lla le canta en francés, italiano e inglés. Él se deja arrullar y entre arrumaco y arrumaco toma su cámara y fotografía a su esposa en topless y con vistas al Mediterráneo en una instantánea que en redes sociales titula: «Los últimos rayos». Podría ser la playa francesa de Cap Nègre, en Le Lavandou, donde Carla Bruni y Nicolas Sarkozy apuran los últimos días del verano, o alguna de las islas del archipiélago balear que han recorrido a bordo de un yate. Da igual el destino, porque allí por donde pasan dejan un rosario de imágenes tan almibaradas como la de ese atardecer. ¿Se puede ser más romanticón?

Lo que parecía un capricho de juventud va ya para 15 años. La que fuera top model de los 90 lo advirtió desde el palacio del Elíseo y lo repitió cuando arreciaron las críticas: «Seré la primera dama hasta el final del mandato de mi marido y su mujer hasta la muerte». Sarkozy es el hombre de su vida y ambos viven una eterna luna de miel. Elidilio nació de una pasión desenfrenada. Desde el primer instante, Bruni descubrió un magnetismo único. «Con los años, ese magnetismo sigue intacto», declara.

Ni siquiera los chismosos encuentran argumentos de sustancia para armar algún rumor. Empezaron con las calzas de los zapatos con las que el expresidente francés intentaba igualarse en

señalando las mollitas que sobresalen de su bañador. Es un cuerpo fofisano, típico de quien se cuida y hace deporte, pero se rinde sin pensarlo ante una tentación calórica. ¿Quién dice que eso sea motivo de incompatibilidad en el amor? No será Bruni, que valora la capacidad de seducción por encima de una belleza que se desvanecerá antes o después con el paso del tiempo. Con casi 55 años, ella sí mima su espectacular figura practicando a diario un poco de barra, otro de pilates y algo de bicicleta elíptica. Cuando lo cuenta, se le olvida mencionar la generosidad que tuvo la naturaleza en el reparto de encantos.

### Desnudo fotográfico

Durante el mandato presidencial de Sarzoky, de 2007 a 2012, su trabajo fue impecable. Acompañaba a su marido a la mayoría de los actos oficiales y participaba en numerosas causas benéficas. Sin embargo, no puede hablarse de una primera dama al uso. Fue la primera y única mujer en casarse con un presidente de la Quinta República francesa mientras éste ocupaba el cargo, pero hay algo más insólito. Recién llegada al Elíseo, un desnudo fotográfico en blanco y negro, realizado quince años antes por el fotógrafo Michel Comte, salía a subasta en Christie's. Un coleccionista chino pagó por él 91.000 dólares, veinte veces por encima del precio esti-

Cristalizaba así una nueva erótica del poder que decora desde entonces cualquier crónica o

estatura a Bruni y hoy continúan

La cantante y el político, este verano a bordo de un yate

El idilio nació de una pasión desenfrenada. Desde el principio, Bruni descubrió un magnetismo único

La modelo reveló que antes de Sarkozy hizo terapia para superar su miedo al compromiso

semblanza del matrimonio. A Sarkozy se le ve ufano por ello, si bien en ocasiones se ha arrepentido de haber mostrado tanto. En su libro «Tiempo de tormentas», lamenta la exposición de su vida privada y haber permitido injerencias maritales por parte de los medios de comunicación. «En Francia, exhibir tu felicidad está tan mal visto como exhibir tu riqueza», declaró en verano de 2020. Pero él ya lo hizo un mes antes de su boda, avisando a la Prensa que le acusaba de mujeriego que «Con Carla, va en serio». Se casaron en 2008, después de un noviazgo fugaz, y enseguida asomaron las lenguas viperinas que pronosticaban divorcio después de la Presidencia. Él estaba recién divorciado de Cécilia Attias, con quien tenía tres hijos. Ella, separada de Raphaël Enthoven, padre de su primogénito Aurélien, quien ha decidido seguir los pasos de su progenitora en el mundo de la moda, aunque su verdadera pasión es la Ciencia. El 19 de octubre de 2011 nació Giulia, la única hija en común del matrimonio.

### Su pasión: la música

ABruni no le sofoca el seguimiento mediático. Nacida en Turín en una familia acomodada, a los 19 años se subió a las pasarelas y en poco tiempo se convirtió en una

### de las modelos mejor pagadas de los noventa. Más de siete millones de dólares al año. Ha trabajado para Christia Dior, Givenchy, Paco Rabanne, Lacroix, Chanel, Versace y otras grandes firmas. Recientemente desfilópara Balmain, aunque ahora su mayor dedicación, y su gran pasión, es la música. Compone y hace que el amor esté siempre presente. Reconoce que este sentimiento la tiene inesperadamente atrapada. Según reveló a la revista «Madame Figaro», antes de Sarkozy llegó a hacer terapia para superar su incontrolado miedo al compromiso.

«Carla y Nicolas no funcionan el uno sin el otro», titulaba recientemente la revista «Paris Match». Quince años después de su primera cita, la pareja que más titulares regala a la Prensa francesa ha aprendido a bailar bajo la lluvia acompasando sus pasos. Eso no evita, según confiesan ellos mismos, que cuando el expresidente tiene calor, la cantante tenga frío o que, si él se duerme a las diez, para ella sea su hora de empezar a componer. Le inspira su dulzura, su buen humor e incluso la audacia de presentarse en su discográfica con la misma ropa deportiva con la que había ido a correr y sentarse a su lado. ¿El secreto? Bruni piensa que «es un hermoso milagro».

### Diario de una mujer políticamente incorrecta Ellos desean y ellas consienten: el sexo sigue siendo cosa de hombres

#### Lunes

Me voy a tomar el aperitivo con mi «sister», Carmen Posadas, que, por cierto, saca libro en breve sobre las mujeres espías, «Licencia para espiar» (Espasa), y varios amigos, participantes de la tertulia «La jaula de gatos», de las que somos habituales. Entre los que nos reunimos se encuentra el juez Pedraz. Y sí, hacemos unas cuantas bromas y poco más, que el tema de las relaciones zanjadas de los amigos conviene tocarlo poco. Somos siete ¡siete!, en una terraza de Madrid. Bien, pues al día siguiente, sale un tuit de un tipo diciendo: «El juez Pedraz en una terraza con Marta Robles. Información, no opinión». Un día más tarde, una periodista llama a Carmen para «advertirle» de que «la han visto con Pedraz en una terraza». En fin, así se escriben las historias. ¡Ah! y sí: la relación está finiquitada del todo, por si a alguien le quedan

### Martes

Y por si alguien no lo sabe la ley del «solo sí es sí», la de Montero, se llama ley de salud sexual. Y permite abortar sin consentimiento paterno desde los 16 años (espero que a alguien se le ocurra pensar que lo que es necesario es el conocimiento, que no es lo mismo, aunque también empiece con «c». Y seguimos con más consentimientos. Uno imprescindible según la ministra: el que debe dar la mujer para que pueda haber relaciones sexuales. Ya. O sea que el sexo sigue siendo cosa de hombres y son ellos los que desean y las mujeres las que consienten. Por cierto, también son las que pueden señalar a los hombres sin pruebas. ¿De verdad le otorgarían ese poder a todas las mujeres que conocen? ¿Incluidas todas las malvadas de la historia? En fin, la igualdad de Montero... En cuanto a la baja por menstruación dolorosa espero que la ministra no la imponga, que me parece muy capaz de hacerlo.

«A los hombres les gusta el sexo y las mujeres, pues... consienten en mantener relaciones...El deseo y consentimiento de ambos aún no se contempla»



Marta Robles

### Miércoles

Muere Gorbachov. Tan vitoreado en Occidente. Tan denostado en Rusia. El responsable de la Perestroika, el hombre allende las fronteras de su país entendimos que había acabado con la Guerra Fría de una manera pacífica. Se topó con mil y un impedimentos en su país, donde el autoritarismo era uso y costumbre desde hacía tanto; y tal vez se equivocó y no supo dirigir la economía hacia donde debía. Para muchos rusos, Gorbachov perdió un imperio. Pero lo cierto es que su espíritu de apertura y transformación hizo pensar que realmente los rusos acabarían siendo libres. Luego llegó Vladimir Putin. Su carácter y su guerra contra Ucrania. Por cierto, que el actual dirigente ruso (una desgracia), no irá al funeral de Gorbachov, porque «su trabajo no se lo permite». Claro, está muy ocupado viendo como destruye la vida de los rusos y la del mundo entero...

#### Jueves

Sale el presidente Sánchez (vestido de un azul infame, permítanme la frivolidad, pero acabo de llegar de vacaciones y aún disfruto con las pequeñeces) y anuncia la rebaja del IVA del gas del 21% al 5%. La medida tendrá un coste recaudatorio de 200 millones y supondrá un ahorro de hasta 19 euros en la factura de los consumidores. No hay nadie que no celebre la medida (que se pondrá en vigor y se mantendrá hasta diciembre, con posibilidad de ampliación según el presidente). Empezando por los populares, claro, que llevaban pidiéndolo desde marzo. Y Sánchez que no. Hasta ahora. ¿Por qué ha cambiado de idea el presidente? Pues, quién sabe. Él es así, un día no, otro sí... A lo mejor tiene que ver con los vientos electorales, que soplan huracanados para el PSOE, según las encuestas.

### Viernes

Y hablando de huracanes, la tormenta tropical Danielle que anda formándose en el Atlántico amenaza con traer un huracán a España. No nos lo creemos, claro ¿cómo nos lo vamos a creer si no hemos visto un huracán de cerca en la vida? Pues tampoco habíamos vistos una tormenta de granizo con piedras de hielo de once centímetros como la de Cataluña, que ha causado grandes daños materiales, además de varios heridos y la muerte de un bebe de veinte meses... Así que cuidado, porque en este mundo que tan mal hemos tratado (y seguimos), cualquier cosa puede pasar, porque la naturaleza está ya harta de nuestros malos comportamientos. Menos mal que los seres humanos a veces también nos aliamos con ella y parece que gracias a los esfuerzos científicos, cada vez está más cerca la posibilidad de vivir en Marte, porque se está generando oxígeno a partir del dióxido de carbono marciano en forma confiable. Nada como tener un planeta de repuesto.

### **LARAZON**

te regala estos
auriculares
inalámbricos
con manos libres





Este sábado, la cartilla



### MUY FÁCILES DE USAR

Emparéjalos con tu dispositivo favorito y listo: smartphone, tablet, ordenador o Smart TV.



### CONTROL TÁCTIL

Permite reproducir, pausar, atender llamadas, cambiar de canción, subir o bajar el volumen...



### TOTAL CONECTIVIDAD

Tecnología bluetooth compatible con la práctica totalidad de los teléfonos del mercado (Android, IOS y Microsoft).



### SIN PILAS

Práctico estuche de carga con conector USB-C y cable de carga incluido.

### **Toros**

#### María M. Alba/EFE. RONDA

uan Ortega y Roca Rey, que reaparecía tras su percance de Bilbao, fueron los triunfadores de la tradicional Goyesca de Ronda (Málaga) tras cortar dos orejas cada uno, mientras que Morante de la Puebla no tuvo su tarde.

La rotundidad con la que torea Roca Rey es aplastante, consigue atrapar ala gente y meterla de lleno ensus faenas, también las hace disfrutar con su toreo y su seguridad, escomo un poder de atracción que tiene el peruano que no pasa inadvertido para nadie. Si alguien dudaba de si volvía con plenas facultades físicas, esta tarde dejó claro que sí.

Ve toro en todas partes, y así lo demostró en su primero, al que compuso una faena de muleta de dos partes bien diferenciadas, la primera basada en toreo al natural, enganchando por delante al de Jandilla, alargando el muletazo para acabar enroscándoselo a la cintura. y cuando el toro se vino a menos, acortó distanciasy se metió literalmente entre los pitones, sacándoselo por la espalda, circulares invertidos, todo lo que se le ocurría se lo hacía.

El sexto y último toro de la tarde lo recibió Roca Rey por una serie de verónicas, chicuelinas rematando con una revolera. Pero fue una

### Temple de Ortega y rotundidad de Roca Rey en Ronda

**Ambos cortan dos orejas** en una goyesca en la que se homenajeó a Rafael de Paula

de la ganadería de Jandilla-Vegahermosa (4º bis) de correcta presentación, faltos de fuerza y mansos en general. Casi lleno en los tendidos. Morante de la Puebla, de negro y blanco: pinchazo y media (silencio); ocho pinchazos, estocada y descabello (bronca tras aviso). Juan Ortega, con chaquetilla celeste y taleguilla blanca con pasamanería en azabache: media (silencio); pinchazo y estocada (dos orejas). Roca Rey, de frambuesa y pasamanería en azabache: estocada (dos orejas); media y

descabello (silencio)

RONDA (MÁLAGA). Seis toros

pena que el toro tuviera tan pocas fuerzas en la muleta, imposibilitando el lucimiento del peruano.

Las verónicas de Juan Ortega al segundo de la tarde fueron de las de paladear y guardarlas en la retina, muy templadas, de mano baja, meciendo las bambas del capote, encajando los riñones... Qué categoría tiene el diestro sevillano con el capote.

Brindó al público y el toro no se lo puso fácil, puesse metíapor dentro, se quedaba corto y soltaba la cara siempre al final del muletazo. Aun así, Ortega estuvo muy por encima y no dejó de intentarlo sobre ambas manos.

Con el quinto no pudo repetir su recital con el percal, pero sí cuajó una faena de muleta de auténtica clase, temple y naturalidad. No se puede torear más lento y conseguir llevar al toro metido en la muleta a esa velocidad. Una pena que el de

Jandilla fuera tan soso y mirase tan pronto a tablas, sino el sevillano hubiera formado un lío aún mavor

Morante de la Puebla recibió asu primer toro de la tarde por verónicas de mano baja, templando la embestida, alguna de gran belleza ycategoría que consiguieron arrancar los primeros olés en el tendido del coso.

Brindó la faena de muleta al maestro Rafael de Paulay comenzó con ayudados por alto componiendo mucho la figura para proseguir sobrelamano derecha ante un Jandilla que acusó la falta de fuerzas que mostró desde su paso por el caballo, de ahí que todo surgiera a media altura hasta que el astado

### Reapareció por todo lo alto el peruano desde su percance en la pasada Semana Grande de Bilbao

echó definitivamente la persiana.

Tuvo que salir el primer sobrero encuarto lugar ya que el toro titular salió totalmente descoordinado. Este fue un toro más hecho y más brusco también en su embestida. Desde primer momento se pudo notar no le iba a durar un suspiro a Morante, y así fue. Poco más que contar.

### Triunfo de Perera y susto para El Juli en Palencia

Comenzaba la tarde en Palencia con un desafortunado resbalón de El Juli mientras colocaba al toro de Torrealta en el caballo. Pero tuvo oportunidad en el segundo para resarcirse con una oreja. Perera poco pudo sacar del segundo pero en el sexto acabó con los dos apéndices de su oponente en las manos. Se gustó Perera con el capote, como también lo hizo Talavante, quien se llevó un trofeo del tercero.

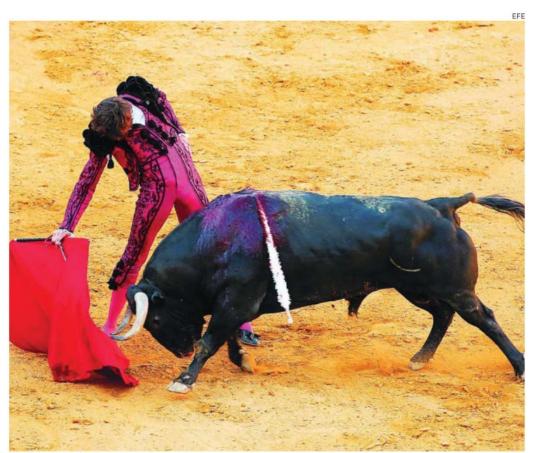

Roca Rey, en un muletazo ayer en Ronda, en su reaparición

### Opinión

### Taquillero

### Patricia Navarro

Roca Rey reapareció ayer en Ronda. El torero necesitó unos días de descanso para que su cuerpo se recuperara de las huellas de un esfuerzo épico, de los que marcan un antes y un después en las carreras de un torero, en la vida de un hombre. Fue en Bilbaoynovenía de nuevas, porque Andrés hacía tiempo que se había ganado al público y fue desde que irrumpió en España, venido de Perú, cuando se convirtió en eltorero más taquillero. Sin duda hoy lo es. En Bilbao Andrés cruzó la línea que separa a las figuras de época sabiendo que al otro lado podía estar la gloria o perderlo todo. Consciente de ello, castigado por los torosyhabiendotenido quecortar temporadas anteriores por los percances, fue capaz de dar el paso adelante. Pocos lo son.

Roca Rey deslumbró en sus

primeras temporadas cuando apenastenía 19años y era capaz de jugarse la vida sin trampa ni cartón. Las cogidas también le pasaron factura. Desde entonces, hemos visto a un Roca avasallador, pero que en muchas ocasiones le faltaba la profundidad del toreo fundamental. En Málaga, en la pasada feria, hubo otro giro de tuerca. Si el arrebato de Bilbao fue a sangre yfuego, el de feria andaluza llegópor la conquista del corazón, por torear bien, encajado, despacio y por los cánones clásicos que no solo no pasan de moda, sino que ponen a todos de acuerdo. Roca Rey es necesario en el toreo, en un momento en el que las carreras de las figuras se hacen tremendamente largas. Y en esa duración es difícil mantener la ilusión. Los idilios raravezson paratodalavida. La tauromaquia, es una obviedad que vive tiempos difíciles y también lo es que siempre los vivió, necesitannuevas ilusiones. Romances que nos lleven a las plazas. Como Roca o Ángel Téllez, que tiene una zurda para perderse. Roca ha traspasado, hace tiempo, la frontera de la afición y lleva gente a los cosos. Esmás que necesaria una renovación por la supervivencia de un espectáculo maltratado por demasiados frentes y que cuando es capaz de recuperar su verdad conmueve, aun en estos tiempos.



### **Peregrina Millán-Astray y Gasset,** la única hija del fundador de la legión

Falleció ayer a los 79 años y será inhumada hoy en el cementerio antiguo de Galapagar

José María Zavala. MADRID

yerfalleció de modo inopinado Peregrina Millán-Astray y Gasset -Palita, en familia-, la única hija del fundador de la Legión, José Millán-Astray. Tenía 79 abriles y debió cargar durante gran parte de su vida con la pesada losa de no haber sido reconocida legalmente desde su nacimiento como hija de su propio padre. Una increíble paradoja a simple vista, pero muy sencilla de entender si se repara en

que ella vino al mundo en 1943 como consecuencia delos amores tempestuosos del mujeriego militarcon Rita Gasset, sobrina del eminente filósofo José Ortega y Gasset. El fundador de la Legión, amigo íntimo de Franco y procurador en Cortes, estaba desposado entonces con Elvira Gutiérrez de la Torre. Por tanto, había cometido un pecado imperdonable en un régimen que no reconocía el divorcio nitampoco vislumbraba la nulidad eclesiástica. Nada proclive a los escándalos, Franco diluyó el asunto con el más absoluto sigilo. Pero no pudo evitar ya las habladurías sobre la verdadera paternidad de Peregrina.

Peregrina Millán-Astray, hija del fundador de la Legión (izda.), firma en el libro de oro del Tercio Gran Capitán Primero de la Legión en 2004



Palita, prima hermana de mi suegra, Asunción Gasset Mayorga, sentía rendida admiración por su padre, quien de vez en cuando visitaba al padre de la sobrina nieta de Ortega y Gasset, Ramón Gasset Neyra, en su casa del número 71 de la madrileña calle Velázquez. Millán-Astray se asomaba entonces al umbral de la entrada sin pierna ni brazo, con un ojo de cristal y un oído medio destruido a raíz del disparo recibido en combate en pleno rostro que le dificultaba mantenerse en equilibrio, razón por la cual acudía siempre escoltado por dos legionarios como dos gigantescos estandartes humanos. Contaba Palita que su padre rechazó el título nobiliario que el rey Alfonso XIII le ofreció con todo merecimiento, al contrario que el general Manuel Gasset y Mercader, bisabuelo de mi suegra, designado en su caso por Alfonso XII como marqués de Benzú por su heroica victoria en la batalla del mismo nombre durante la Guerra de África.

### Alfonso XIII, «A media luz»

Igual que Alfonso XIII, el general Millán-Astray bebió los vientos por la argentina Celia Gámez. Camuflado bajo el nombre de «Monsieur Lamy», el monarca viajó a París para encontrarse con su diva. «La Perla del Plata», como era ya conocida Celia Gámez, cantó para Alfonso XIII, en público y en privado, el inolvidable tango «A media luz» que la hizo tan irresistible ante sus ojos. Palita admitía siempre que a su padre le gustaban tanto como al soberano las mujeres irresistibles. El amor del general legionario por su única hija era proverbial. Siempre que tenía oportunidad, el militar la sacaba a pasear hasta que se lo impidió su muerte, en 1954. Entre los recuerdos de su niñez, quedó grabada a hierro y fuego la figura de un moro imponente, llamado «el sultán azul», quien seducido por la inocencia de la criatura se ofreció a regalarle lo que quisiera. Y ella, ni corta ni perezosa, le dijo que anhelaba más que nada en el mundo tener un camello. Huelga decir que el africano cumplió su palabra a rajatabla, aunque la pequeña debió contentarse al final con observar de cerca al dromedario arábigo. Peregrina era una buena mujer, creyente y temerosa de Dios, y seráinhumada hoy en el cementerio antiguo de Galapagar tras la celebración de un funeral en la parroquia de la Asunción de la misma localidad. Descanse para siempre en paz.



### **ABÓNATE**

A UNA TEMPORADA ÚNICA EN EL TEATRO REAL

### **ÓPERA**

Aida

L'Orfeo

La sonnambula

Arabella

Aquiles en Esciros

El retablo de Maese Pedro

La nariz

Nixon in China

Tolomeo, rey de Egipto

Tristán e Isolda

Il Turco in Italia

Coronis

Orfeo ed Euridice

### CONCIERTOS & RECITALES

Cecilia Bartoli

Matthias Goerne

Gregory Kunde y Carlos Álvarez

Joyce Didonato

Javier Camarena

Y mucho más



ANTES DEL 13 DE SEPTIEMBRE

ENTRADAS YA A LA VENTA

TEATROREAL.ES 900244848 TAQUILLAS

∰= □ Inaem

MADRID



endesa











▶ Ganó al Betis, que no había fallado hasta ahora, y suma cuatro victorias. Fue superior, solvente y con recambios decisivos. Vinicius y Rodrygo, los goleadores de Ancelotti

### El Madrid empieza a volar



🌼 Real Betis

Real Betis (4-2-3-1) Rui Silva Real Madrid (4-3-3)Courtois Carvaial Sabaly Luiz Felipe 6,5 Edgar González 6 Álex Moreno 7 Militao Alaba Mendy Álex Moreno G. Rodríguez Camavinga Tchouameni Modric Guardado Fekir Rodrygo Canales Juanmi Benzema Borja Iglesias Pellegrini (E) Vinicius Ancelotti (E)

Cambios: Real Madrid Valverde 8 (Camavinga 637), Ceballos 6,5 (Rodrygo 80°), Kroos 7 (Modric 80°) y Rüdiger 6 (Carvajal 92°) Real Betis Luiz Henrique 6,5 (Fekir 10°), Aitor. R. 6 (Sabaly 71°), William José 6 (Guardado 71°) y Joaquín 6 (Juanmi 72°).

Arbitro: Sánchez Martinez (colegio murciano). Mostró cartulina amarilla a Edgar, del Betis.

Incidencias: 58.000 espectadores en el Santiago Bernabéu. Partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga. Se estrenó el nuevo césped.

### José Aguado. MADRID

l problema para los rivales del Real Madrid esta temporada es que el equipo de Ancelotti es interminable. Si Camavinga es sustituido después de ser titular y jugar un partido desordenado, resulta que entra Valverde, con la energía intacta; si Benzema estáteniendo un comienzo de temporada algo perezoso, como si necesitase minutos y partidos para engrasarse, ahí está Rodrygo para marcar desde la posición de delantero centro y ga-

nar el partido. Y siempre, a todas horas, en todas las jugadas de todos los partidos, Vinicius, uno de los jugadores fundamentales en el exitoso curso pasado y el más importante en el fulgurante comienzo de éste. Con Vinicius al frente, el Real Madrid ha ganado los cuatro partidos que ha jugado y en todos ha mostrado una colección derecursos para jugar bien, aguantar cuando se juega regular y resolver cuando se está siendo dominado.Losrivalestienen, repetimos, un problema gordo con este Real Madrid campeón de LaLiga: es que es mejor equipo aún que el año pasado.

Lo comprobó el Betis, que en las

últimas temporadas había convertido el Bernabéu en un lugar donde jugar relajado y con la pelota. El equipo de Pellegrini continúa con el optimismo que le llevó a ganar la Copa y que le ha lanzado en este comienzo del curso. Por eso confiaba en volver a repetir un buen resultado en territorio madridista. Juega sin complejos en un estadio donde casi todos los rivales se sienten, antes o después, abrumados por el rival, el público o causas internas como el propio vértigo. Y salió como siempre, intentando dominar el balón, con Canales, pero otros años Vinicius no era este Vinicius. Al primer desmarque que tuvo, no lo desaprovechó. El Betis dejó a Alaba sacar la pelota con facilidad y éste encontró la velocidad de Vini. Como contra el Espanyol, no necesitó mucho más: apenas un toque para convertir una vaselina.

El Madrid, cuando Vinicius empezaba, le buscaba por su capacidad para romper los moldes de cualquier defensa; ahora le busca porque darle la pelota al brasileño es ya un hábito, el modo más natural de comenzar los ataques. Sin Kroos, fue Alaba el que le encontró al hueco y después le buscaron todos. Rota Ancelotti, que no contó con el alemán en el once titular y tampoco con Valverde, al que sacó para solucionar las cosas en la segunda parte. Sin ellos, Camavinga tuvo sus minutos junto al ya indiscutible Tchouameni, admirado en el Bernabéu, mientras que Rodrygo fue titular para que el equipo jugase un natural 4-3-3. El francés tiene cosas buenas y algu**22** 

remates hizo el Real Madrid por solo 8 del equipo de Pellegrini, que fue inferior

50,3%

de posesión tuvo el Betis, por muy poco superior al Madrid, aunque no le valió para ganar nas malas y Rodrygo es una solución casi siempre, hasta cuando le cuesta desbordar por su lado. Porque tiene gol. Hazard y Asensio lo vieron desde el banquillo, cada vez más convencidos de que van a necesitar algo más que lo de siempre para agarrarse a este tren que se les escapa. Ni siquiera en el carrusel decambios contó Ancelotticon ellos

Antes del gol de Rodrygo, ya en la segunda parte, el Betis había empatado en una jugada en la que Borja Iglesias dio una lección de cómo juega un delantero centro que recibe de espaldas a la espera de que lleguen de carasus compa-



LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022



### «El aprendizaje de Rodrygo ha finalizado»

«Es un delantero especial, porque puede jugar en todas las posiciones. Es rápido, inteligente sin balón y eficaz en el uno contra uno. Su aprendizaje ha terminado y ya es un jugador a todos los efectos del Real Madrid», resumía Ancelotti sobre Rodrygo Goes, que ayer fue titular y marcó el gol del triunfo. En el partido anterior, desde el banquillo, apareció para dar la asistencia definitiva a Benzema Ese papel de revulsivo era el suyo el curso pasado, pero ahora está preparado también para empezar desde el principio. El brasileño fue uno de los protagonistas del regreso al Santiago Bernabéu del campeón de Liga y Champions 109 días después. Se estrenaba el nuevo césped y el equipo ofreció antes del choque a su afición la 14<sup>a</sup> Champions y la 5<sup>a</sup> Supercopa de Europa.

Rodrygo celebra el gol del triunfo del Real Madrid ante el Betis

ñeros. Fue en un saque de banda que el conjunto de Pellegrini puso en el área pequeña blanca y que el Madrid no supo defender. Borja esperó hasta que se la dio a Canales, que vino de frente y sin nadie vigilándole.

El gol cambió al Madrid, pero para bien. Si hasta entonces había estado un poco a la expectativa, como viéndolas venir, varió con el tanto. Fue a por el partido con decisión, con Vinicius y con la fuerza de su centro del campo. El choque se jugó ya en el área verdiblanca, con el portero Rui Silva sacando un cabezazo de Tchouameni que iba dentro y con mucha llegada de

los de Ancelotti, aunque esta vez con pocos remates precisos. Fue un Madrid con mucho ritmo y que superó porpuntos al Betis, pero no logró superarle en los primeros cuarenta y cinco minutos y temió sus contras. Sin Fekir, que apenas duró diez minutos en el campo, todo fue más complicado para los sevillanos. Es quien más imagina y en los partidos grandes siente la llamada. Pero no tuvo tiempo para demostrar nada esta vez.

Una vez más, en la segunda parte, los cambios fueron decisivos. Valverde salió para jugar en su posición más natural, la de interior y en una de sus primeras jugadas, sin una pizca de cansancio, llegó hasta la línea de fondo para poner un pase atrás a Rodrygo.

Son los cambios de Ancelotti los que van marcando el encuentro que quiere el entrenador italiano: a veces los hace para revolucionar el choque porque sabe que el partido se va a romper y otras, como en esta oportunidad, quiso que el equipo recuperase la cordura: dio paso a Ceballos y a Kroos, para intentar tener más el balón y que no lo tuviera el Betis. Le salió tal y como quería.

Porque todo le sale: el Madrid vuela con una moto con la fortaleza de un acorazado.



Tchouameni fue elegido MVP en su estreno en el Bernabéu

### Tchouameni y cinco más

Ancelotti usó a sus seis medios ante el Betis. El francés cae de pie en Chamartín

José Manuel Martín. MADRID

Dice Ancelotti que las variantes que tiene en el centro del campo le permiten cambiar el signo de los partidos. Se demostró ante el Espanyol, cuando Camavinga se unió a Tchouameni para dominar un encuentro que se había convertido en una pelea de ida y vuelta. Y se volvió a demostrar ante el Betis con la entrada de Valverde y su asistencia a Rodrygo nada más aparecer. «La plantilla está enchufada. No pasa nada si juegan menos y lo entienden. Valverde, por ejemplo, ha entrado 20 minutos y ha sido decisivo. No es tanto el cuánto como el cómo lo aprovechas», insistía el técnico del Real Madrid después de la cuarta victoria consecutiva en Liga.

Su equipo no acertaba en el último paso y lo hizo Valverde nada más entrar desde el banquillo, un lugar en el que no suele empezar últimamente. Pero tiene muchas armas el equipo blanco en el medio y se pudo comprobar en el estreno en el Bernabéu. El técnico utilizó frente al Betis a sus seis centrocampistas, tres al principio y los otros tres dentro de los cinco cambios. «Es casi imposible hacer una alineación y complicado dejar fuera a Valverde y Kroos, que po-

drían jugar en cualquier equipo del mundo», se sinceraba Ancelotti, que a ellos dos y a Ceballos los utilizó en la segunda mitad. Todo el partido jugó Tchouameni, en el que era su estreno con la camiseta blanca en el Santiago Bernabéu. El francés parece que lleva toda la vida en el Madrid y además de ser elegido el MVP del choque ante el Betis, se llevó la ovación del público cada vez que recuperaba un balón. Es un tipo de futbolista que gusta al espectador de Chamartín y que ha ocupado sin inmutarse el hueco que dejó Casemiro. «Es el hombre del equilibrio y lo está haciendo muy bien. Tiene todavía que conocer mejor a sus compañeros y que ellos le conozcan a él. Ya es importante y lo será más», comentaba Emilio Butragueño sobre el francés.

Él es el que sujeta ahora mismo al Madrid en el centro del campo, mientras van pasando por su lado los otros cinco centrocampistas. Parece que Modric y Kroos ya no tendrán que jugarlo todo y lo entienden. «No cuesta nada convencerlos, son muy humildes e inteligentes. Saben que son importantes, aunque no jueguen siempre y son ejemplo para los demás. Gestionar eso es lo más fácil que he tenido en mi carrera», cerraba Ancelotti.

**60 DEPORTES** 



Oblak tuvo que marcharse lesionado y dejar la portería del Atlético a Grbic

### El Atlético ya no sabe quién es

Morata marcó pronto, pero no supo sostener el resultado

| Real Sociedad  55' Sadiq  Atlético de Madrid 5' Morata |     |             |     |  |  |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------|-----|--|--|
|                                                        |     |             |     |  |  |
| (4-4-2)                                                |     | (5-3-2)     |     |  |  |
| Remiro                                                 | 8   | Oblak       | 7   |  |  |
| Gorosabel                                              | 6,5 | Llorente    | 6   |  |  |
| Zubeldia                                               | 7   | Giménez     | 6,5 |  |  |
| Le Normand                                             | 6,5 | Witsel      | 7   |  |  |
| Aihen                                                  | 6   | Reinildo    | 7   |  |  |
| Zubimendi                                              | 7   | Carrasco    | 6   |  |  |
| Merino                                                 | 6,5 | Koke        | 6,5 |  |  |
| Brais Méndez                                           | 6,5 | De Paul     | 5   |  |  |
| Silva                                                  | 7   | Saúl        | 6   |  |  |
| Cho                                                    | 8   | Joao Félix  | 6,5 |  |  |
| Sorloth                                                | 6   | Morata      | 7   |  |  |
| Imanol (E)                                             | 7   | Simeone (E) | 6   |  |  |

Cambios: Real Sociedad Sadiq 8 (Sorloth 46'), Aritz 6 (Zubeldia 70'), Barrenetxea 6,5 (Cho, 70') y Kubo 7 (Silva 70'). Atlético de Madrid Kondogbia 6,5 (Saúl 46'), Griezmann 7 (De Paul 62'), Hermoso 6 (Carrasco 78'), Correa 6 (Morata 78') y Grbic 7 (Oblak 84'). Árbitro: Soto Grado (Comité de La Rioja), Amonestó a Zubimendi, Cho, Merino, Zubeldia y Gorosabel por la Real y a Saúl, De Paul, Marcos Llorente, Reinildo

y Morata por el Atlético. **Incidencias:** 35.366 aficionados se dieron cita en el Reale Arena.

### Domingo García.

l Atlético es incapaz de mantener un resultado a favor. Ni siquiera cuando a los cinco minutos de partido Morata le pone por delante. El internacional español ha empezado en forma la temporada y aprovechó un balón suelto en el área después de un córner mal sacado por Carrasco para marcar el primero.

Eso hubiera bastado en otro tiempo para que el partido se acabara, para que el Atlético consiguiera que no se jugara más y la Real se desesperara en busca de un empate que nunca llegaría.

Pero eso era antes. El Atlético vendió su alma después de ganar la Liga en 2020 y ya no le pertenece. Ya no se reconoce en el espejo y la solidez defensiva que mostraba en los primeros tiempos del Cholo. Quizá ayude que de los cinco defensas que pone el Cholo en el campo solo dos lo sean de verdad. Eso provoca que los laterales –en Anoeta les tocó a Llorente y a Carrasco– tengan problemas serios cuando se enfrentan a extremos de verdad. Como le sucedió al internacional español cuando tenía que intentar parar a Cho, que siempre lo superaba por velocidad y por habilidad.

Se sostiene el Atlético gracias a Oblak y a la calidad individual de sus futbolistas, que pudo haberle dado la victoria en los últimos minutos. Especialmente de Joao Félix, que dio un pase a Correa que era gol y que el argentino mandó al cuerpo de Remiro. En los últimos instantes volvió a aparecer el portugués y el portero de la Real despejó la ocasión también con una parada increíble.

despejó la ocasión también con una parada increíble.

Se quejó el Atlético de un gol anulado a Correa previo a ese remate de Joao Félix. El árbitro pitó

una falta anterior y los rojiblancos se quedaron con las ganas.

Tampoco su partido merecía esa victoria que reclaman. La Real tomó el mando del encuentro después del gol de Morata y siempre pareció más cerca del gol. Pero no lo encontró hasta que entró Umar Sadiq en el campo. El delantero recién llegado del Almería para sustituir a Isak tardó poco en igualar el partido. Entró tras el descanso y apenas necesitó diez minutos para conseguir su primer gol. Cho centró desde la izquierda, de manera perfecta, a la espalda del central que saltaba con el nigeriano y Sadiq remató la igualada con el

Ilusiona a la afición el nuevo fichaje de la Real, que siempre da

Sadiq ilusiona a la Real. El nigeriano solo tardó diez minutos en marcar su primer gol

Oblak se marchó lesionado y Grbic, que hizo su debut en Liga, jugó los últimos minutos

### Koke se queja del gol anulado a Correa

Nos dan charlas y luego lo hacen diferente a lo que nos dicen», se quejaba Koke después del partido. Se lamentaba el capitán rojiblanco especialmente del gol anulado a Correa en los últimos instantes. «Se me queda ahí el balón, puede dejar seguir la jugada y la corta justo en el gol. No sé si ha sido fuera de juego o no, pero tiene que dejar seguir. El gol anulado por mano de Joao Félix lo ha ido a revisar; el gol suyo también le toca con la mano... Ya ha pasado otras veces. Vienen a darnos charlas y lo hacen diferente a lo que nos dicen», se queja.

sensación de peligro. Y estuvo cerca de ganar el partido para sunuevo equipo. Resolvió picando por encima de Oblak un pase de Kubo, pero estaba en posición adelantada. La alegría duró poco, pero la promesa del gol se mantiene.

En esa jugada, además, el Atlético perdió a su mayor certeza. Oblak chocó con Reinildo al intentar tapar el remate de Sadiq y minutos después era sustituido por Grbic. Un guardameta que solo había jugado un partido con el escudo rojiblanco, en la Copa contra el Cardassar, y que el año pasado estuvo cedido en el Lille.

No le pesó el estreno en la Liga y en su primera intervención despejó un disparo de córner directo que había sacado Kubo. El Atlético había perdido su última línea de seguridad y le tocaba sufrir.

Es cierto que había tenido oportunidades y que le habían anulado un gol en la primera parte por una mano en el control de Joao Félix. Morata, que lo aprovecha todo, recogió el balón que había quedado suelto en el área para empujarlo a gol. Pero el VAR detectó la infracción del portugués. Y un durísimo disparo de Giménez desde fuera del área lo había despejado Remiro al larguero.

El Atlético lo intentó, pero ha perdido su esencia y se queda con la sensación de lo que pudo haber sido y no fue. LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022

### El Barça pone otro clavo al Sevilla

El equipo de Xavi suma su tercer triunfo consecutivo a pesar de ser superado por los de Lopetegui en el inicio. Un gol de Raphinha a los veinte minutos cambió el signo del choque



| Sevilla       |   | Barcelona   |   |
|---------------|---|-------------|---|
| (4-3-3)       |   | (4-3-3)     |   |
| Bono          | 5 | Ter Stegen  | 7 |
| Montiel       | 4 | Koundé      | 8 |
| Gudelj        | 3 | Araujo      | 6 |
| Nianzou       | 3 | Eric García | 6 |
| Acuña         | 5 | Balde       | 6 |
| Jordán        | 3 | Busquets    | 6 |
| Fernando      | 5 | Pedri       | 4 |
| Rakitic       | 4 | Gavi        | 8 |
| Lamela        | 6 | Dembélé     | 9 |
| Isco          | 6 | Raphinha    | 9 |
| En-Nesyri     | 0 | Lewandowski | 8 |
| Lopetegui (E) | 4 | Xavi (E)    | 7 |

Cambios: Sevilla Carmona 5 (Jordán 46'), Delaney 5 (Gudelj 46'), Dolberg 5 (En-Nesiry 57'), Suso 5 (Montiel 64') y Papu Gómez 6 (Isco 70'). Barcelona Sergi Roberto 7 (Eric García 54'), Ferran Torres 5 (Dembélé 63'), Jordi Alba 5 (Pedri 63'), De Jong 6 (Balde 63') y Ansu Fati 5 (Lewandowski 75').

Årbitro: Mateu Lahoz (colegio

valenciano). Amonestó a Jordán, Carmona, Dembélé, Balde, Araujo, Sergi Roberto y al banquillo del Barça. **Incidencias:** 40.257 espectadores en el Sánchez-Pizjuán.

### Luis Lastra. SEVILLA

n gol de Raphinha a los veinte minutos cambió de forma radical el signo del partido entre el Sevilla y el Barcelona y ratificó que los dos equipos atraviesan momentos de forma, de ánimo y de fútbol totalmente opuestos. El conjunto de Xavi, sin exceso de brillo, sigue siendo eficaz como él solo y ya es segundo tras enlazar su tercera victoria consecutiva. La escuadra de Julen Lopetegui, en el peor inicio en muchos años, acumulaya cuatro jornadas sin ganar: un punto de doce y un solo gol.

El punto de inflexión del partido llegó pronto y no hizo justicia a lo que estaba ocurriendo sobre el césped. El Sevilla había sido bastante mejor que el Barcelona, impreciso, atosigado por la presión de los locales y abrumado por Isco y Lamela en la creación. Y no sólo había tenido las ideas más claras, sino que pudo variar el signo del choque en el minuto 4, pero Ter Stegen sacó una manopla milagrosa ante Rakitic. Ese muy acep-



Lewandowski anotó el 0-2 con este remate. También falló varias ocasiones

table inicio del equipo de Lopetegui cortocircuitó cualquier conexión entre Busquets, Gavi y Pedriyel tridente ofensivo: Lewandowski fue un islote, sin más.

En todo caso, el Sevilla no aprovechó su superioridad y, como suele ocurrir en el fútbol desde que lo inventaron los ingleses, quien perdona a un grande acaba pagando la factura. Al primer medio error de su rival, una descoordinación entre Jordán y Lamela, Gavi roba el esférico, Busquets lanza a Dembelé y Raphinha remacha de cabeza tras un primer remate de Lewandowski. El gol tuvo el lógico impacto en los dos conjuntos. El Sevilla lo notó para mal y perdió a Isco. El Barcelona

### Otra pitada para Lopetegui

PUn punto en cuatro jornadas y una nueva pitada a Julen Lopetegui en el Sánchez-Pizjuán. La situación en el Sevilla, a horas de arrancar la Champions, empieza a resultar inquietante. «Es un poco complicada la situación en la que estamos. Empezamos el partido a un ritmo espectacular. Ellos no sabían qué hacer y tuvimos

tres o cuatro ocasiones, pero te marcan el 0-1 y el 0-2 y ya es complicado», reconocía Rakitic. «Pido disculpas por los resultados, pero también paciencia y confianza. Estamos con la máxima confianza con el míster. La situación es dura, pero sabemos lo que hemos conseguido con el actual entrenador», afirmó el centrocampista croata.

### La jornada

### Clasificación

|     |              |     | Ptos. | J. | G. | E. | P. | GF. | GC. |
|-----|--------------|-----|-------|----|----|----|----|-----|-----|
| 1.  | Real Madrid  | 9   | 12    | 4  | 4  | 0  | 0  | 11  | 4   |
| 2.  | Barcelona    | (9) | 10    | 4  | 3  | 1  | 0  | 11  | 1   |
| 3.  | Real Betis   | 0   | 9     | 4  | 3  | 0  | 1  | 7   | 3   |
| 4.  | Athletic     | 0   | 7     | 3  | 2  | 1  | 0  | 5   | 0   |
| 5.  | Villarreal   | 1   | 7     | 3  | 2  | 1  | 0  | 5   | 0   |
| 6.  | Celta        |     | 7     | 4  | 2  | 1  | 1  | 7   | 6   |
| 7.  | Atlético     |     | 7     | 4  | 2  | 1  | 1  | 5   | 3   |
| 8.  | R. Sociedad  |     | 7     | 4  | 2  | 1  | 1  | 4   | 5   |
| 9.  | Osasuna      |     | 6     | 3  | 2  | 0  | 1  | 4   | 2   |
| 10. | Mallorca     |     | 5     | 4  | 1  | 2  | 1  | 4   | 3   |
| 11. | Almería      |     | 4     | 3  | 1  | 1  | 1  | 4   | 4   |
| 12. | R. Vallecano |     | 4     | 3  | 1  | 1  | 1  | 2   | 2   |
| 13. | Girona       |     | 4     | 4  | 1  | 1  | 2  | 4   | 4   |
| 14. | Valencia     |     | 3     | 3  | 1  | 0  | 2  | 1   | 2   |
| 15. | Sevilla      |     | 1     | 3  | 0  | 1  | 3  | 3   | 8   |
| 16. | Espanyol     |     | 1     | 3  | 0  | 1  | 2  | 3   | 7   |
| 17. | Elche        |     | 1     | 3  | 0  | 1  | 2  | 1   | 5   |
| 18. | Getafe       | *   | 1     | 3  | 0  | 1  | 2  | 1   | 6   |
| 19. | Valladolid   | *   | 1     | 3  | 0  | 1  | 2  | 1   | 8   |
| 20  | Cádiz        | =   | 0     | 4  | 0  | 0  | 4  | 0   | 10  |

### 4ª jornada

| Celta-Cádiz           | 3-0              |
|-----------------------|------------------|
| Mallorca-Girona       | 1-1              |
| Real Madrid-Real Beti | s <b>2-1</b>     |
| Real Sociedad-Atlétic | 0 1-1            |
| Sevilla-Barcelona     | 0-3              |
| Osasuna-Rayo          | (14:30)*         |
| Athletic-Espanyol     | (16:15, Gol)*    |
| Villarreal-Elche      | (18:30)*         |
| Valencia-Getafe       | (21:00)*         |
| R. Valladolid-Almería | (mañana, 21:00)* |

\*Movistar LaLiga

pasó a dominar casi por inercia, ahora ya sí guiado por Gavi, y en medio tiempo tuvo hasta cinco ocasiones sin contar la diana de Lewandowski, inexplicablemente liberado por Montiel y los centrales. Pero se libraron los anfitriones de la humillación porque Raphinha, Dembelé y Koundé no anduvieron finos de puntería.

Tras el descanso, el Sevilla tardó quince segundos en buscar el principio de una remontada casi imposible, con una doble ocasión de Lamela, pero la esperanza del milagro duró poco. A los cinco minutos, córner y gol de Eric García a placer después de que Koundé lo asistiera y dejara muy claro cuánto ha perdido su ex equipo con su marcha. Y ahí se acabó todo. El conjunto nervionense no se rindió y por puro orgullo buscó el área visitante hasta el final, pero cuando no se está, no se está, y sólo exigió a Ter Stegen en un pésimo remate de Lamela tras un regalo de Eric García y un derechazo de Papu Gómez nada más entrar.

El Barça, en cambio, no tuvo ni que forzar para disfrutar de un buen ramillete de ocasiones, pero Bono impidió el 0-4 de Lewandowski en un par de lances. La única noticia reseñable en ese tramo final fue la reaparición de Suso en el Sánchez-Pizjuán tras un paréntesis de diez meses por lesión. Y otra pitada contra Lopetegui.





# Roglic hace temblar a Evenepoel

▶El líder mostró sus primeros momentos de debilidad, el esloveno recupera tiempo y la etapa es para Carapaz

Domingo García. LA PANDERA

rimoz Roglic ha demostrado que Evenepoel es humano.
El líder pareció romperse cuando el esloveno lanzó un ataque a falta de
cuatro kilómetros para el final. Se
trataba de recuperar tiempo en la
general, de luchar por la victoria
en Madrid, pero hay algo más
entre ellos. El líder de la Vuelta es
Remco, pero Primoz es el dueño
de la carrera, el hombre que la ha

ganado en los últimos tres años. Y solo quiere recuperar lo que considera suyo.

Es una cuestión de orgullo y algo más. Roglic ha encontrado en la Vuelta su hábitat natural y parecía que a Evenepoel le había pasado lo mismo. Es la segunda carrera de tres semanas que corre el belga. El Giro del año pasado no le salió bien y la Vuelta parecía perfecta hasta el momento. Mandaba y era capaz de lanzar ataques para distanciar a sus rivales. Su autoridad pareció multiplicarse en la contrarreloj, pero todo

pareció tambalearse cuando Roglic aceleró en esos kilómetros finales del exigente ascenso a La Pandera.

El terreno descarnado de la sierra jiennense, que conduce a una fortaleza militar, parecía ideal para medir las fuerzas del líder. Roglic atacó sin mirar atrás y tampoco le importó llevarse a la espalda a Enric Mas y a Supermán López. Los dos dejaron la labor en manos del esloveno. Se respeta la jerarquía y se guardan todas las fuerzas que se pueden. Roglic hizo la subida en solitario,

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022



### Enric Mas, sorprendido por La Pandera

▶Enric Mas no pudo llegar a meta con Roglic a pesar de que fue el que mejor interpretó el ataque del esloveno. «He dejado a Primoz marchar un poco y después he cerrado el hueco, pero ha sido llegar hasta su rueda y me ha dado un baión impresionante, he perdido las fuerzas. No sé qué me ha pasado, pero he tenido que aflojar porque, si no, no llegaba ni a meta», confesaba. No le ayudó no conocer la llegada al detalle. «Ha sido una subida realmente dura. Pensaba que las rampas del 15 por ciento serían algo antes y me las he encontrado en el tramo final, cuando Primoz me ha hecho sufrir», reveló.

Carapaz festeja su segunda victoria en esta Vuelta

casi sin ayuda. El ganador de las tres últimas Vueltas solo miraba hacia arriba, hacia la meta. Hacia la cuarta victoria en la general y el récord de Roberto Heras.

Evenepoel sufría por detrás. La distancia crecía segundo a segundo. Pero el belga demostró que también es un campeón. Se hundió y volvió a sacar la cabeza para respirar. La jornada pintaba peor cuando se vio superado por Juan Ayuso, que se había quedado por detrás por culpa de un pinchazo. La estrechez de la meta y lo complicado de la subida hizo que la organización redujera el número de coches por equipo. Ni siquiera estaban cerca de sus corredores principales y el español tuvo que conformarse con una bici genérica que le proporcionó el vehículo de asistencia de Shi-

Sin su bicicleta, Ayuso fue capaz de recuperar, de alcanzar a Evenepoel y de superarlo. Ese fue el momento en el que el líder comenzó su recuperación. Ayuso le sirvió de referencia, volvió a atraparlo y volvió a mirar hacia delante para que las distancias no aumentaran. «No creo que la llegada de Ayuso me haya salvado, yo iba centrado en mi esfuerzo, me llegaban noticias por la radio yapreté hasta el final», aseguraba

### La Vuelta. Clasificaciones

| La vuetta. Ctasificacio                    | 1163        |
|--------------------------------------------|-------------|
| 14ª etapa: Montoro-Sierra de La Pan        | dera (160,3 |
| kilómetros)                                |             |
| 1. Richard Carapaz (Ecu/Ineos)             | 4h09:27     |
| 2. Miguel Ángel López (Col/Astana)         | a 0:08      |
| 3. Primoz Roglic (Esl/Jumbo Visma)         | m.t.        |
| General                                    |             |
| 1. Remco Evenepoel (Bel/Quick Step)        | 52h21:33    |
| 2. Primoz Roglic (Esl/Jumbo Visma)         | a 1:49      |
| <ol><li>Enric Mas (Esp/Movistar)</li></ol> | a 2:43      |
| 4. Carlos Rodríguez (Esp/Ineos)            | a 3:46      |
| 5. Juan Ayuso (Esp/UAE)                    | a 4:53      |
| 6. Miguel Ángel López (Col/Astana)         | a 6:02      |
| 7. Joao Almeida (Por/UAE)                  | a 6:49      |
| 8. Wilco Keldermann (Hol/Bora)             | a 6:56      |
| 9. Tao Geoghegan Hart (Gbr/Ineos)          | a 8:49      |
| 15. Alejandro Valverde (Esp/Movista        | r) a 12:23  |
| 16. David de la Cruz (Esp/Astana)          | a 13:28     |
| Regularidad                                |             |
| 1. Mads Pedersen (Din/Trek)                | 267 puntos  |
| Montaña                                    |             |
| 1. Jay Vine (Aus/Alpecin)                  | 40 puntos   |
| Jóvenes                                    |             |
| 1. Remco Evenepoel (Bel/Quick Step)        | 52h21:33    |
|                                            |             |

156h18:52

Remco después de la etapa.

Podía haberse hundido definitivamente, pero resistió con la promesa de una batalla de las que se recuerdan para siempre. Un combate entre el campeón y el aspirante que promete llegar hasta el último asalto.

Roglic siguió a lo suyo por delante. Descolgó a Enric Mas, que se desfondó en el último tramo, pero no pudo soltar a Supermán López. Tampoco alcanzar a Carapaz. El ecuatoriano era el superviviente de la fuga, un ilustre que viaja en el vagón que no le corresponde. Ahora su objetivo son las victorias parciales. Y ya lleva dos. Esta última después de una angustiosa persecución. Cuando subió la última rampa y vio el descenso que lo conducía hasta la meta respiró.

Supermán le quitó dos segundos de bonificación a Roglic, que recuperó 52 a Evenepoel. «Unos días ganas tiempo y otros los pierdes», dice el líder, que normaliza la situación y no se pone nervioso. La Vuelta vive.



**64 DEPORTES** 

### La defensa alimenta a España

Se impuso a Islandia con autoridad después de dos primeros cuartos aceptables

| # Georgia                                                                                                                           | 64                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> spaña                                                                                                                      | 90                                                                                           |
| Androkelas. (13) 7<br>McFadden (6) 7<br>Biatdze (0) 8<br>Mamukelash. (9) 5<br>Shermadini (8) 7                                      | Brown (5) 6<br>LArostegui (9) 7<br>Parra (8) 7<br>Juancho (9) 7<br>Willy (14) 8              |
| Sanadze (9) 7<br>Tsintsadze (0) s.c.<br>Bekauri (0) 8<br>Jintchadze (2) 7<br>Burjanadze (6) 5<br>Bokolishvili (5) 5<br>Guerra (6) 5 | Rudy (8) 7 Díaz (8) 8 Fernández (2) 6 Pradilla (12) 8 Garuba (2) 6 Saiz (6) 6 Brizuela (7) 7 |

Árbitros: Lanzarini (Ita), Zapolski (Pol) y Salins (Let). Eliminado Pradilla. Técnicas al banquillo georgiano y a Pradilla. Incidencias: 8.000 espectadores en el Tbilisi Arena. Partido correspondiente a la segunda jornada del Eurobasket. Parciales: 16-18, 15-22, 16-31 y 17-19.

### Mariano Ruiz Díez. MADRID

spaña se impuso a Georgia con una victoria que fortalece el crecimiento del equipo. El objetivo en los dos primeros partidos del torneo, la victoria y una inyección de confianza, se ha logrado con creces. La forma en que llegó el triunfo ante los anfitriones evidencia la evolución del bloque, el crecimiento desde la defensa y del trabajo colectivo. Los pilares para pelear en la última semana del campeonato. Willy (14 puntos y 7 rebotes) fue determinante cuando Georgia todavía creía que podía discutir la victoria. Su hermano Juancho está cada vez más a la altura del papel que se le exige y fue también clave en el despegue del tercer cuarto. El resto del equipo tuvo un comportamiento intachable. Hubo intensidad, los doce jugadores anotaron, nueve de ellos sumaron entre seis y catorce puntos, nadie jugó más de 21 minutos... España funciona.

El torneo de verdad arrancaba ante Georgia. Empezando por el

aspecto del Tbilisi Arena. De la grada de un torneo sub'16, como lo definió acertadamente el seleccionador turco, se pasó a una cancha casi llena con 8.000 georgianos alentando a los suyos. Scariolo estaba convencido de que sus jugadores, especialmente los debutantes en un gran torneo, se iban a divertir y vaya lo hicieron. Los novatos y los pocos veteranos disfrutaron mucho. Enfrente estaban los anfitriones cuya capacidad de amenaza se basa en dos elementos fundamentales: el clásico Shermadini y sus 2,15 y la animosidad que muestran para atacar el rebote ofensivo. España sufrió ambos factores, pero supo capearlos con una concentración notable v una actitud sobresaliente.

El equipo no contó con la fluidez ofensiva del estreno ante Bulgaria. Esta vez sí había una defensa enfrente. España falló sus seis primeros lanzamientos de tres y si empezó mandando fue por la actividad de Willy. El mayor de los Hernangómez está encantado en su papel protagonista. Está rapidísimo y muy agresivo, dos de los argumentos que incomodaron a Shermadini. La selección fue capaz de olvidarse de los errores del exterior (3/17 en triples al descanso) con un encomiable trabajo colectivo. Esa fue la clave para que las grietas iniciales en el rebote defensivo, con jugadas en las que los georgianos dispusieron hasta de tres lanzamientos, no hicieran demasiada pupa. Las rotaciones aumentaron la intensidad atrás y las amenazas exteriores de los locales fueron muy puntuales. Andronikashvili yun par de triples no hicieron tambalearse a la selección. Georgia llegó incluso a ponerse por delante, pero el mínimo sorpasso no inquietó a España.

Una de las virtudes del equipo nacional es que la mayoría de jugadores se ajustan a los roles asignados y tienen claro qué pueden y qué no pueden hacer. Pradilla es



### Los octavos de final, a la vista ante Bélgica

España se mide hoy a Bélgica y la victoria ante una selección plagada de jugadores de la Liga Endesa garantizaría el pase a octavos de final. El grupo empieza a clarificarse y la victoria de Turquía ante Bulgaria no hizo más que ratificar lo que se vaticinaba antes del arranque del torneo: España y Turquía se jugarán la primera plaza del Grupo en busca, en teoría, de un camino más accesible en los cruces. Scariolo estaba orgulloso del partido ante los anfitriones, pero avisó de lo que se avecina: «Si jugamos con esta intensidad y generosi-

dad durante todo el campeonato estaré contento. Hemos creado un sistema entre todos y estoy satisfecho. Habrá montañas más altas y va veremos». Juancho lanzó un mensaje a su hermano Willy: «Estoy súper feliz de que mi hermano esté a este nivel, tras aprender de Felipe, de Pau y de Marc. A mí no me sorprende y estoy contento de poder ayudarle. Tiene que seguir liderándonos».

Willy fue imparable para la defensa de Georgia

### Eurobasket

2ª jornada: Montenegro, 76-Bélgica, 70; Bulgaria, 87-Turquía, 101 y Georgia, 64-España, 90.

| Grupo A       |    |    |    |     |    |
|---------------|----|----|----|-----|----|
| 474           | J. | G. | P. | PF. | PC |
| 1. España     | 2  | 2  | 0  | 204 | 15 |
| 2. Turquía    | 2  | 2  | 0  | 173 | 15 |
| 3. Montenegro | 2  | 1  | 1  | 144 | 14 |
| 4. Bélgica    | 2  | 1  | 1  | 149 | 15 |
| 5. Georgia    | 2  | 0  | 2  | 140 | 16 |
| 6. Bulgaria   | 2  | 0  | 2  | 174 | 21 |

3ª jornada (hoy): Bulgaria-Montenegro (13:30); España-Bélgica (16:15, Cuatro) y Turquía-Georgia (19:00). el mejor ejemplo. El ala-pívot comete poquísimos errores cuando está en pista y si además anota como ayer. Su presencia es el reflejo de la actitud de todo el equipo y por eso España volvió a mandar antes del descanso.

Cuando los dos jugadores que están llamados a marcar diferencias, los hermanos Hernangómez, aparecen a la vez, algo que no había sucedido hasta ahora, el equipo adquiere otro aspecto más amenazante. Juancho y Willy tuvieron un arranque explosivo de tercer cuarto. Al pequeño se le vio disfrutando con continuidad por

primera vez en pista. Lo de Willy fue una demostración de autoridad en ataque -se hartó a hacer mates- y de actitud en defensa. España se escapó (34-51). La obligada reacción local sirvió para alimentar aún más el ánimo de la selección. El empuje georgiano se quedó en nada con un quinteto con Díaz, ¡qué acierto su recuperación para el torneo!, Rudy, Parra, Pradilla y Garuba. La intensidad, la versatilidad de los tres grandes y la puntería del equipo en este periodo (5/6 en triples) provocaron la escapada definitiva. El crecimiento continúa.

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022

## Los Ferrari, a por Verstappen

El holandés corre en casa y sale primero por delante de Leclerc, Sainz y Hamilton. Alonso, décimo tercero

### Fran Castro. MADRID

La F-1 afronta hoy su segunda carrera consecutiva tras la vuelta de las vacaciones –habrá una tercera en Italia el próximo domingo–y lo hace en los Países Bajos, un lugar en el que Max Verstappen juega en casa delante de miles de aficionados quellenan el circuito de Zandvoort, una pista antigua, estrecha y peligrosa que la organización de la Fórmula Uno rescató el pasado

año para satisfacer a los seguidores del actual campeón del mundo y principal figura de este deporte en la actualidad. Y, claro está, para obtener la mayor caja posible.

En 2021 ya ganó el holandés y hoy se dispone a hacerlo después de la exhibición que dio durante la clasificación, en la que, teniendo un coche muy igualado con los Ferrari, supo sacarunas milésimas de menos para hacerse con la «pole». Leclerc fue segundo y Sainz, tercero. Entre los tres apenas hubo una diferencia de 0.090 milésimas. Un parpadeo o incluso menos. Será una carrera intensa porque en esta clase de trazado los Ferrari parecen ir bien, aunque la duda está en la degradación que tendrá el coche frente al casi perfecto Red Bull de Verstappen, que en sus manos parece imbatible.

Y a todo esto habrá que esperar

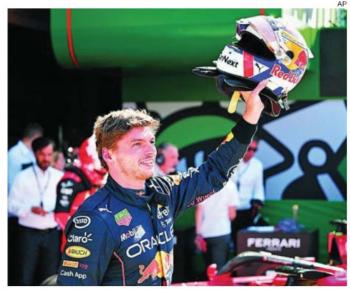

El líder del Mundial partirá en primer lugar en el GP de los Países Bajos

algo de los Mercedes, que no pudieron brillar en la clasificación tras provocar Sergio Pérez una bandera amarilla en el último instante que anuló cualquier posibilidad de mejora. Será una carrera estratégica en la que adelantar no es fácil a pesar del DRS. Ferrari tendrá que jugar sus bazas con sus dos pilotos, pero siendo Sainz tercero, es más que probable que lleve el planteamiento menos favorable, a menos que el madrileño vuelva a sacarse un conejo de la chistera y vuelva a demostrarle a la Scuderia que en carrera puede

#### Fórmula Uno

| Parrilla de salida GP Países Bajos         | :          |
|--------------------------------------------|------------|
| 1. M. Verstappen (Hol/Red Bull)            | 1:10.342   |
| 2. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)           | 1:10.363   |
| 3. Carlos Sainz (EspFerrari)               | 1:10.434   |
| 4. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes)           | 1:10.648   |
| 5. Sergio Pérez (Mex/Red Bull)             | 1:11.077   |
| 6. George Russell (Gbr/Mercedes)           | 1:11.147   |
| 7. Lando Norris (Gbr/McLaren)              | 1:11.174   |
| 8. Mick Schumacher (Ale/Haas)              | 1:11.442   |
| 9. Yuki Tsunoda (Jap/AlphaTauri)           | 1:12.556   |
| 10. Lance Stroll (Can/Aston Martir         | n)         |
| Q2                                         |            |
| 13. Fernando Alonso (Esp/Alpine)           | 1:11.613   |
| Mundial Pilotos                            |            |
| 1. M. Verstappen (Hol/Red Bull)            | 284 puntos |
| 2. Sergio Pérez (Mex/Red Bull)             | 191        |
| 3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari)           | 186        |
| 4. Carlos Sainz (Esp/Ferrari)              | 171        |
| 5. George Russell (Gbr/Mercedes)           | 170        |
| 그 경기 전 하는 연극하다 이 보면 되어 있다면 생각하는 한 경기를 받았다. |            |

Carrera: 15:00 (Dazn y Movistar+)

146

6. Lewis Hamilton (Gbr/Mercedes)

8. Esteban Ocon (Fra/Alpine)

9. Fernando Alonso (Esp/Alpine)

tener un nivel igual o mejor incluso que Leclerc. La salida volverá a ser clave y el piloto madrileño arranca desde el lado limpio de la pista, igual que Verstappen... Bastante peor lo pasó y lo pasará Fernando Alonso, que arrancará decimotercero.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TERÍA<br>CIONAL<br>A D O                                                                                                                                                                                          | 3 DE SE                                                                                                                              | ORTEO DEL DIA EPTIEMBRE DE 2022 es de 100.000 billetes cada una                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{70}{22}$                                                                                                                                                                                                                                                 | sta acumulada de las<br>orrespondido a los nú<br>clasificados por<br>tos premios caducan a lo<br>rtir del dia siguiente al de                                                                                                                                                                                                                                               | BRE S                                                                                                                                                                                                                                         | SEP AMERICA MARGINA MA |                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                             | Números Euros/Billete                                                                                                                | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                       | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                             | e Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                         | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                         | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Números Euros/Billete                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 16200         750           16210         750           16220         750           16230         750           16240         750           16250         750           16260         750           16270         750           16280         750           16290         750           43480         75.000           65250         75.000           74660         75.000 | 16201 750<br>16211 750<br>16221 750<br>16221 750<br>16231 750<br>16241 750<br>16251 750<br>16261 750<br>16271 750<br>16281 750<br>16281 750<br>16291 750<br>35451 75.000                                          | 16202 900 16212 900 16222 900 16232 900 16232 900 16242 990 16252 900 16252 900 16272 900 16272 900 16282 900 16282 900 26382 75.150 | 16203 750<br>16213 750<br>16223 750<br>16223 750<br>16233 750<br>16243 750<br>16253 750<br>16263 750<br>16263 750<br>16273 750<br>16283 750                                                                                 | 16204 750<br>16214 750<br>16224 750<br>16224 750<br>16234 750<br>16244 21.750<br>16254 750<br>16264 750<br>16264 750<br>16274 750<br>16284 750                                                                                                                                                    | 16215         900           16225         900           16235         900           16245         1.500.000           16255         900           16265         900           16275         900           16275         900           16285         1.200       | 09506         75.000           16206         75.0           16216         750           16226         750           16236         750           16246         21.750           16256         750           16266         750           16276         750           16286         750           16296         750           16296         750           34946         75.000 | 16217         750           16227         750           16237         750           16247         1.060           16257         750           16267         750                                                                               | 16208 750 16218 750 16218 750 16228 750 16238 750 16248 750 16248 750 16268 750 16278 1.050 1628 750 16298 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16209 900<br>16219 900<br>16229 900<br>16239 900<br>16249 900<br>16269 1.200<br>16269 900<br>16279 900<br>16289 900<br>16299 900                                                                                                          |  |
| 77700 750 77710 750 77710 750 77710 750 77720 750 77730 750 77730 750 77750 750 77760 750 77760 750 77780 750 77780 750 77790 750 77900 750 77910 750 77910 750 77910 750 77910 750 77920 750 77930 750 77940 750 77940 750 77940 750 77940 750 77950 750 77960 12,750 77960 12,750 77960 750                                                                              | 77701 750 77701 750 77711 750 77711 750 77721 750 77731 750 77731 750 77751 750 77761 750 77761 750 77771 750 77771 750 77791 750 77991 750 77991 750 77991 750 77991 750 77991 750 77991 750 77991 750 77991 750 | 77932 900<br>77942 900<br>77952 900                                                                                                  | 77703 750 77713 750 77713 750 77713 750 77723 750 77733 750 77753 750 77763 750 77773 750 77773 750 77793 750 77993 750 77993 750 77993 750 77993 750 77993 750 77993 750 77993 750 77993 750 77993 750 77993 750 77993 750 | 77704 750 77714 750 77714 750 777724 750 777734 750 777734 750 777754 750 777764 750 777764 750 777764 750 777764 750 777784 750 777784 750 77794 750 77904 750 77914 750 77914 750 77914 750 77914 750 77914 750 77914 750 77914 750 77914 750 77914 750 77914 750 77914 750 77914 750 77914 750 | 77715 900 77725 900 77725 900 77735 900 77735 900 77745 1.950 77755 900 77775 900 77775 9.00 77795 9.00 77995 900 77915 900 77925 900 77935 900 77935 900 77935 900 77935 900 77935 900 77935 900 77935 900 77935 900 77935 900 77935 900 77935 900 77935 1.200 | 77706 750 77716 750 77716 750 77716 750 77726 750 77736 750 77736 750 77736 750 77766 750 77766 750 77766 750 77786 750 77786 750 77796 750 77996 750 77916 750 77916 750 77926 750 77926 750 77926 750 77936 750 77936 750 77936 750 77936 750 77936 750 77946 750 77946 750 77946 750                                                                                     | 77717 750 77727 750 77727 750 77737 750 77747 1.050 77757 750 77767 750 77767 750 77777 7.275 77787 750 77997 750 77917 750 77927 750 77947 1.050 77947 1.050 77947 750 77947 750 77947 750 77947 750 77947 750 77947 750 77947 750 77947 750 | 77708 750 77718 750 77718 750 77718 750 77718 750 77728 750 77738 750 77758 750 77758 750 7778 150,300 77788 750 77798 750 77908 750 77918 750 77918 750 77928 750 77938 750 77938 750 77948 750 77948 750 77958 750 77978 1,050 77978 1,050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 77709 900 77719 900 77719 900 77729 900 77739 900 77749 900 77759 1,200 77769 900 77779 7,125 77789 900 77799 900 77999 900 77999 900 77949 900 77949 900 77949 900 77949 900 77949 900 77949 900 77949 900 77949 900 77949 900 77949 900 |  |
| <b>Terminaciones</b> 9670 3.750 110 750 310 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                   | Terminaciones 5982 3,900 2 150                                                                                                       | Terminaciones<br>303 750                                                                                                                                                                                                    | Terminaciones 594 750                                                                                                                                                                                                                                                                             | Terminaciones 4765 3.900 045 1.200 245 1.200 745 1.200 45 450 85 450 5 150                                                                                                                                                                                      | Terminaciones 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Terminaciones</b> 537 750 627 750 47 300 77 300                                                                                                                                                                                            | <b>Terminaciones</b> 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Terminaciones 9669                                                                                                                                                                                                                        |  |

ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 105.000.000 DE EUROS EN PREMIOS

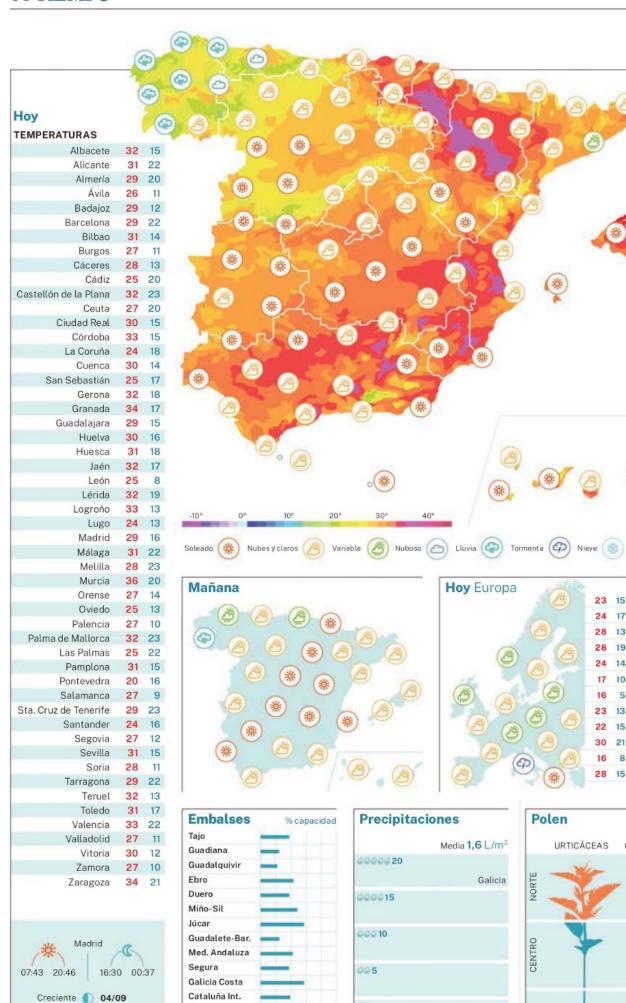

02

Navarra, Aragón, Cataluña y Asturias

Resto de comunidades

Cantábrico Occ.

Tinto, Odiel y P.

Cantábrico Or.

P. Vasco Int.

10/09

18/09

26/09

Llena

Nueva (

Menguante (1

### Lluvias en el oeste de Galicia

na borrasca atlántica situada al noroeste de la Península dejará cielos nubosos en Galiciay oeste de Asturias, con probabilidad de lluvias, que en el oeste de Galicia serán más intensos y persistentes, sobre todo en la segunda mitad del día. En Navarra, norte de Aragón y Cataluña, habrá intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, que puede producir algunos chubascos o tormentas aislados. En Baleares y el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos con algunas nubes altas. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas, y poco nuboso o despejado en el sur. Las temperaturas máximas subirán en zonas del tercio norte peninsular, de forma notable en el País Vasco y norte de Navarra. Las mínimas subirán en Galicia. Pocos cambios en el resto. Viento del oeste y suroeste en la vertiente atlántica peninsular, mitad sur del área mediterránea y de Baleares, con intervalos fuertes en la costa noroeste de Galicia. Del sureste en el valle del Ebro, y del noreste en Canarias. De dirección variable en el resto.

### A tener en cuenta



Londres

Lisboa

París

Roma

Berlín

Oslo

Estocolmo

Varsovia

Viena

Atenas

Moscú

Bruselas

GRAMÍNEAS

23 15

24 17

28 19

24 14

17 10

23 13

30 21

16 8

13

5

15 22

15

Alto Medio Baio

De las 1.750 hectáreas del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) actualmente solo están inundadas 49 hectáreas, lo que representa un 2.8 % de la superficie total inundable del parque, convirtiendo la situación en «la crónica de una muerte anunciada».



Un grupo de jóvenes que ha superado el cáncer de entre 13 y 17 años, en su mayoría procedentes de Andalucía, han participado en la cuarta experiencia «Aventura trashumante entre lobos y mastines» que se ha desarrollado en la localidad babiana de La

### Índice ultravioleta

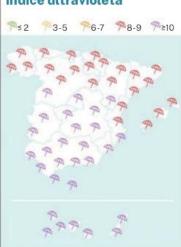

### Mosaico



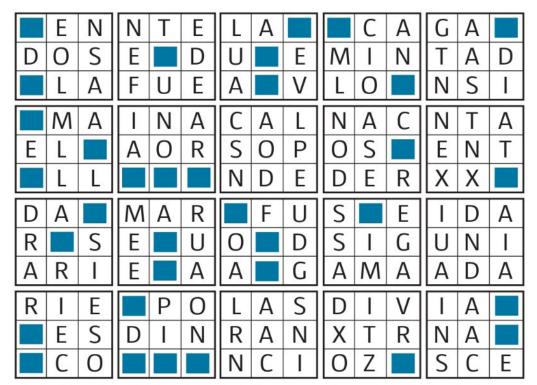

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

### Soluciones

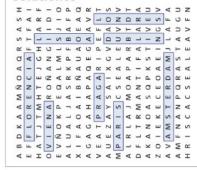

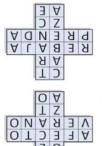

N E

F R

ENREDO. Estreno, novedad, reducto, moderno, dominio Palabra clave: NARDO

MosAICO. María Callas fue una soprano de ascendencia una soprano de ascendencia griega, nacida en Estados. Unidos. Considerada la ciglo XX, fue llamada La divina por su extraordinaria voz



### Sopa de letras

ABDKAAMÑOAQRSASH FFLORENCIAFTF HATJTMHTEJGHLARF ENAROÑANGI EVÑOKPEQALMLS LUALJASRKPFB AOAIBÑAUAO Ε AGAGAHAPAQEGAA EATPRAGARI P AUEZAYSAIXGVDA MPARISCSEALEUV LAJMOAPARB Τ TRMANTIFA AKANOASQPKS Т ZOIEKECEOAE VAMSTERDAM AMFNANPQRASTAU GU H R I S C A C S E A L E A V

Ocho ciudades de Europa

### Cruzado mágico

### Escalera





Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Guante, volante, viscoso, atrás, veraz, cuarta, prenda

### Enredo

| ERTEOSN |  |
|---------|--|
| DEVDNAO |  |
| TCUEDOR |  |
| NRDEMOO |  |
| OIDONMI |  |

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

Autodefinido Sudoku

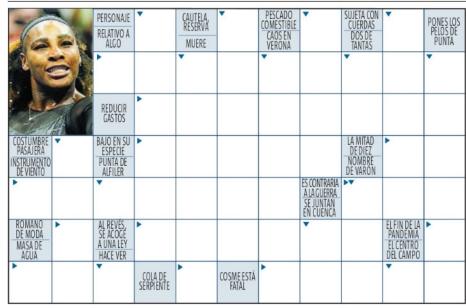

| Medi |   |   |   |   |   | 3 |   | 9 |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |   | 1 |   |   | 7 |   |   |   | 5 |
|      | 3 | 5 |   |   |   | 6 | 1 |   |   |
|      |   | 6 |   | 8 |   |   | 3 | 2 |   |
|      | 9 |   | 1 |   | 4 |   | 7 |   | 8 |
|      |   | 8 | 3 |   |   | 1 |   | 5 |   |
|      |   |   | 7 | 6 |   |   |   | 8 | 9 |
|      | 8 |   |   |   | 2 |   |   | 7 |   |
|      |   | 9 |   | 7 |   |   |   |   |   |
|      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| 3 |   |   |   |   |   | - | 9 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 |   |   |   |   | 3 |   | 2 | 8 |
|   |   | 5 |   |   | 9 | 2 |   | 1 |   |
|   | 1 |   |   |   |   | 6 | 2 |   |   |
|   |   | 9 | 8 |   |   |   | 4 | 5 |   |
|   |   |   | 2 | 4 |   |   |   |   | 1 |
|   |   | 1 |   | 6 | 7 |   |   | 8 |   |
|   | 5 | 3 |   | 9 |   |   |   |   | 2 |
|   |   |   | 6 | 3 |   | 1 |   |   |   |

4 5

### Crucigrama 4 5 6 9 10 11 12 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12

Acercáis a este lugar. Se encuentran en el Rastro. - 7. Un tío muy

complicado. Se desentiende de todo. - 8. Inexperto, principiante en una

actividad. Se empieza a ver una alternativa. Hacen medicina. - 9. Pondría en el sitio correspondiente. - 10. Lo mejor para acabar con la grasa. Ángel

se ha quedado sin gel. Operaciones comerciales. - 11. Muy ruidosos. - 12.

Verticales: 1. Se alejase de alguien. - 2. Espacio de tiempo en el que se

producen ciertos hechos históricos. Hiciese sonar el violín. - 3. Que implica

selección. - 4. Cúspide de volcán. Quisiera. - 5. Trozo de atún. Nombre de

varón. - 6. Instrumento para dar aire. El centro de todo. Limitan la

dedicación. - 7. Nombre de varón. Pájaro. - 8. La mitad de nada. Gravilla

fina. – 9. Centro de deporte. Aparato gimnástico para saltar. – 10. ¡Qué

poco realismo! Altar con reliquias. La mitad norte de Atenas. - 11. Alisase

el terreno. De forma precisa. - 12. Están muy unidas en el teatro. Cocinados

Juegan negras Jeroglífico Horizontales: 1. En los momentos de ahogo da un gran respiro. - 2. Acción de abrir. Se meten en pelea. - 3. Mentira rodante. Crean escuela. Herramienta de albañilería. - 4. Hidrocarburo gaseoso. - 5. Viene al mundo. Los límites de Lennon. Batracio del orden de los anuros. - 6.

**Ajedrez** 

Facturación mensual a empresas Vehículos adaptados . Hasta 8 pax Pago via app con precio máximo garantizado a través de pidetaxi

¿Qué se ha comprado?

88

### Ocho diferencias



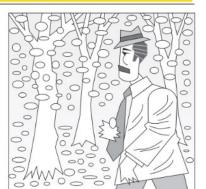

91 547 82 00



Rey de Beocia. Los límites de agosto.





**916m FTA** 2. Txd6 Tf3+!! 3. gxf3 AJEDREZ: 1... Txd6!! VIOLA. U, navío, la

JEROCLIFICO: UNA

Grupo Alfil

Bonifacio, Iris, Marcelo, Moisés, y Rosalía.

Cumpleaños



**BEYONCÉ** 

cantautora y productora (41)

**RAÚL ALBIOL** 

futbolista (37)

JOHN GARCÍA

músico (52)

WESLEY BENTLEY

actor (44)

Loterías Sábado, 3 de septiembre Número premiado S: 017 00106 Viernes, 2 S: 070 55331 Jueves, 1 S: 047 27474 S: 050 85396 Miércoles, 31 Martes, 30 S: 039 16735 Lunes, 29 S: 019 98850

S: 052 63680

33,20

((1))

2-5-9

0

**BONOLOTO** 

Domingo, 28

38 Sábado, 3 de septiembre Números 02-15-19-33-41-42 C-07/R-0 Aciertos euros 59.332,09 1.202,68

**LOTERIA NACIONAL** 

Sábado, 3 de septiembre Número premiado 16245

**EUROMILLONES** 

Viernes, 2 de septiembre

Números

07-12-13-20-45

Números estrella 03-12

LA PRIMITIVA

Sábado, 3 de septiembre

Números

11-29-35-43-45-49 C-39 R-5 Aciertos euros 6+R 0 69.708,95

**EL GORDO** 

Domingo, 28 de agosto



2.778,26

09-15-28-42-46

Números C-8



a fuego lento.





Samantha Hudson se encuentra con personajes que le narran casos reales pero inverosímiles

Gerardo Granda. MADRID

amantha Hudson sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Lo mismo se prepara un especial navideño, que mantiene un podcast con Jordi Cruz, que se codea con el otro Jordi Cruz en «Master-Chef Celebrity», que te canta el temazo del verano. Y no porque se amolde fácilmente al formato, si no porque en los primeros cinco minutos de su aparición los hace suyos. Así le sucede con «Crímenes online», un true crime de Flooxer, que estrena hoy sus dos primeros capítulos en Atresplayer Premium, y está centrado en actividades delictivas en la red y sucesos criminales tan rocambolescos como inverosímiles, creada por Carlo Padial y Carlos Diego y en el que la modelo, actriz, cantantey activista LGTBI se convierte en investigadora.

Al comiendo del primer capítulo de esta serie documental producida por Atresmedia TV en colaboración con PlayGround Originals, Hudson ya se confiesa una loca de internet, con horas de su vida devorando todas las redes sociales. Así encontrará los «crímenes» más retorcidos y locos en boca de las víctimas y en algunos casos «la justificación de sus acos

### Samantha Hudson, de profesión: investigadora

 «Crímenes online» es un true crime que estrena hoy Atresplayer Premium sobre actividades delictivas en la red

porparte de los delincuentes». La nueva serie documental de Flooxer tiene los códigos del docu crime convencional pero mezclados con un toque de humor y surrealismo que le confiere los temas tratados y la propia personalidad de Samantha Hudson. Una combinación necesaria dado que muchas de las historias reales que se cuentan son tremendamente disparatadas y llenas de giros narrativos.

### Surrealismo online

Lo interesante de «Crímenes online», contando con la duración de sus capítulos, de apenas 25 minutos, es que cuenta con una mirada satírica todo sobre los excesos y complejidades que se viven en el mundo de internet y que llegan a sorprender a la propia entrevistadora.

Los seis episodios de «Crímenes Online» comenzarán con un viaje sobre Maps en el que se expone el caso a tratar u el lugar al que se desplaza Hudson, con todo su glamour, para recoger los testimonios de los protagonistas («de tu puño y letra»), que terminarán por revelar los crímenes más bizarros y surrealistas ocurridos en internet. Entre los casos estudiados, un análisis de Forocoches, el foro que levanta tantas susceptibilidades por su influencia en Es-

paña; un episodio dedicado a la cultura de la cancelación con el famoso caso de María Frisa, el primero que llegó a los titulares de nuestra prensa nacional y que nalizan varios periodistas que siguieron lo que sucedió alrededor de las amenazas e insultos que recibió la escritora. También se tratarán sucesos como el de Quetzal, un youtuber que quiso hacer justicia con un estafador sentimental, que le estafó a su madre 700 euros, o el caso del «troll de los perros», un hombre que lanzaba su odio hacia estas mascotas en redes sociales y que llegó a acabar con la vida de varios animales. Este true crime nos acercará también a casos como el de Gemma, una periodista a la que robaron el móvil y que acabó teniendo acceso a la vida privada del ladrón. Además, en otro de los capítulos, Samantha Hudson investigará junto al reportero Juanniko Bananna, el paradero del polémico John Cobra.

La detective Hudson hará las delicias del que se sienta delante de un ordenador porque no le sorprende que hayagente que quiera ver el mundo arder. Los dos primeros episodios podrán verse hoy, en exclusiva, en Atresplayer Premium, y cada domingo la plataforma emitirá un nuevo episodio, y antes de su llegada a Flooxer.

### «Espejo Público», un año más por y para el espectador

L.R.T. MADRID

Este lunes, a partir de las 08:55 horas, Susanna Griso vuelve a ponerse alfrente del equipo de «Espejo Público» una nueva temporada. El espacio matinal de Antena 3 continúa con su apuesta por la información y los contenidos de actualidad, potenciando los medios técnicos y humanos y las herramientas necesarias para posicionarse como el referente informativo y del debate político desde primera hora de la mañana bajo la dirección de Araceli Infante.

Susanna Griso estará acompañada por Lorena García, que reforzará su presencia a partir de las 11:00 horas, y se sumará al equipo una cara habitual de los informativos como es Victoria Arnáu, mientras que continúan como colaboradores habituales Diego Revuelta y Gonzalo Bans. «Encaramos una temporada en la que la actualidad va a tener un ritmo trepidante y en la que la política va a ser clave. Arrancamos una campaña electoral de año y medio, con elecciones municipales, autonómicas y generales en la que aspiramos a ser árbitros del duelo Sánchez-Feijóo sin tener que enseñar demasiadas tarjetas rojas», asegura Susanna Griso. La mesa de analistas de «Espejo Público» se refuerza con la presencia de Joaquín Manso, Javier Caraballo, Chapu Apaolaza y Maite Rico.

El programa inicia la nueva temporada tras haber cerrado el anterior curso como el magacín matinal con mayor crecimiento hasta alcanzar un 13,5%, su mejor dato en los tres últimos cursos, obteniendo una media de 2,5 millones de espectadores únicos cada día. Además, su edición veraniega ha promediado un 12,5%, liderando el tramo de 9 a 11 con una media de 14,8%. Ha crecido +0,4 puntos con respecto al mes de julio y aventaja en un punto a su competidor.

|   | A | 4 |
|---|---|---|
| _ | м |   |
|   |   |   |

09:30 Vuelvo a empezar.

10.30 Españoles en el mundo. 13:25 Viaje al centro de la tele.

14:30 Corazón.

15:00 Telediario 1.

Vuelta Ciclista a España. 16:00 Martos-Sierra Nevada. Alto Hoya de la Mora. Monachil.

17.30 Sesión de tarde. «Divorcio de ida y vuelta».

19.00 Sesión de tarde. «Todo el verano»

20:25 Aquí la Tierra. Con Quico Taronjí y Isabel Moreno.

Telediario 2. 22.00 La película de la semana. «The Equalizer, El

protector». 00:00 Cine. «Constantine». 01:50 Cine. «No volverás a verla»

03:15 Noticias 24 horas.

#### LA2

14:40 Atlántico.

15:35 Saber y ganar fin de semana.

Grandes documentales.

18:50 Planeta selva. 19.20 Hotspots.

20.55 El documental de La 2. Serengueti.

21:45 Atlántico. «La danza de los espíritus».

22.35 Versión española. «Mi panadería en Brooklyn».

00:10 El Palco.

02:10 Diana: la entrevista que impactó al mundo. 03:10 Las décadas de Diana.

04:40 Cine. «Una mujer sin sombra. Asunción Balaguer».

### ANTENA 3

07.00 Pelopicopata

08:15 Los más.. 10:50 Encierros de San Sebastián de los Reyes. Con Javier Gallego y Beatriz Solano.

11.20 La Voz Kids: grandes momentos

13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:50 La ruleta de la suerte. 15:00 Antena 3 Noticias 1. Con Matías Prats y Mónica Carrillo.

15:45 Deportes. Con Rocio Martínez. Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15:55 El tiempo.

16.00 Multicine. «El precio de una obsesión».

Después de que ocurran varios asesinatos en toda la ciudad, una mujer descubre que ella es la musa del asesino en serie.

17.45 Multicine. «La hija olvidada».

Stella, una madre primeriza de dos gemelos, contrata a Blake, que parece ser la niñera perfecta.

19.20 Multicine. «Justicia fatal»..

21:00 Antena 3 Noticias 2. Con Matías Prats y Mónica Carrillo.

21:45 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas

21:55 El tiempo. 22.10 Infiel.

Live Casino. 02:30

03:15 Play Uzu Nights.

#### LA SEXTA

07.15 Bestial.

08:55 ¿Qué me pasa, doctor? 10:00 Zapeando.

11.45 Equipo de investigación.

14:00 La Sexta noticias 18 edición.

15:00 La Sexta deportes. 15:15 La Sexta meteo. 15:30 Cine. «Next».

Cris Johnson es un hombre que es capaz de saber qué va a ocurrir en el futuro, aunque solo unos minutos más allá del momento presente.

17:05 Cine. «2021: La guerra de los mundos».

> En un futuro no muy lejano, la Tierra es invadida por una flota de naves alienígenas con la intención de diezmar a la población y así conquitar el planeta.

18:20 Cine. «Meteoro a la luna». 20:00 La Sexta noticias 2ª edición.

Con Beatriz Zamorano. 20:45 La Sexta meteo. 20:55 La Sexta deportes.

Con María Martínez Cine. «Indiana Jones: En busca del Arca perdida». Año 1936. Indiana

Jones es un profesor de Arqueología que también se dedica a buscar valiosas reliquias históricas. Tras regresar de una misión en Sudamérica, el gobierno estadounidense le encarga la búsqueda del

Arca de la Alianza. 23:45 Encarcelados.

02:00 Crímenes imperfectos. 02:25 Pokerstars.

antes. 00:00 El Chiringuito de Jugones.

11.30

16.30

02.10 Vera.

02:45 Live Casino.

03.30 Vidas anónimas.

### FOX

### 07.06 New Amsterdam.

11.59 Los Simpson.

15:45 Cine. «Transporter» 17:16 Cine. «Transporter II».

18:41 Cine. «Hitman».

21:49 Cine. «John Wick. Pacto

01.44 CSI Las Vegas.

05:23 Bless This Mess.

#### CUATRO

NEOX

17:30 Cine. «Cadena perpetua».

La familia de Gordy

Brewer, un bombero

de Los Ángeles, muere

terrorista colombiano en

un atentado con bomba.

NOVA

a manos de un grupo

00:20 Cine. «Al cruzar el límite».

07:50 ¿Qué me pasa, doctor?

09:35 La tienda de Galería del

Doctora en el Zoo.

Rescate en los Alpes.

El ciclista profesional

Claus Schuster recibe

durante un entrenamiento

un disparo y resulta

gravemente herido

MEGA

06.30 Testigos de lo paranormal

¿Quién da más? Pesadilla en la cocina

23:00 El Chiringuito: la hora

de clasificación.

05.05 Minutos musicales

08.45 Megaestructuras.

Coleccionista.

12.20 Doctor en los Alpes

20.00 Crimen en los Alpes.

02:20 Play Uzu Nights.

03:10 Live Casino.

08:25 Joyas TV.

10:30

16.00

20:10 Cine. «Contratado para

22:00 Cine. «Daño colateral».

07.00 VeraNeox Kidz.

matar»

12.30

10.00 Madres forzosas.

Los Simpson

15:45 Cine, «The contract».

09:30 lumiuky.

Callejeros viajeros. 09.35

12:00 Planes gourmet.

12:40 Viajeros Cuatro. 14:00 Cuatro al día.

14:40 Noticias Deportes Cuatro.

15:00 El tiempo. 15:05 Especial Callejeros

viajeros.

15:40 FIBA Eurobasket 2022. España-Bélgica. 18.05 Home cinema.

«Seguridad Nacional».

19:55 Cuatro al día.

20:40 Noticias Deportes Cuatro. Con Diego Miguel Fernández y Luis Alberto

Vaguero. 20:55 El tiempo.

21:10 First Dates.

Cuarto milenio

02:20 The Game Show.

03:10 En el punto de mira.

04:20 Puro Cuatro.

#### TELECINCO

06:40 I love TV: lo mejor.

07:40 Meior llama a Kiko.

Got Talent España. 08.20 Momentazos

10:25 Got Talent España.

13:20 Socialité. Con María Patiño y Nuria

15:00 Informativos Telecinco.

15:40 Deportes.

15:50 El tiempo.

16:00 Ya es verano.

21:00 Informativos Telecinco.

21:40 Deportes.

21:50 El tiempo.

22:00 Cristina de Borbón. Rota de amor.

02:00 Casino Gran Madrid

Online Show.

### TNT

15:03 Cine. «Bridget Jones'

Baby».

nuevo universo».

20:26 Cine. «Noche de

venganza»

Cine. «John Wick: Capítulo 22:00

00.03 FBI.

02:40

### TELEMADRID

14:00 Telenoticias. 15:05 Deportes.

15:30 El tiempo. 15:40 Cine. «La casa del reloj en la pared».

17:25 Cine «Alaska» 19:15 Madrid directo.

20:30 Telenoticias. 21:00 Deportes.

21:05 El tiempo.

21:10 Callejeando. 22:30 Ruta 179. 02:05 Mi cámara y yo.

### TRECE

14.45 Viva el cine español. «El turismo es un gran invento».

16.30 Viva el cine español. «Guapo heredero busca

esposa». 18:00 Cine. «El fuera de la ley». 20:30 Trece noticias fin de

semana. Cine. «Arma letal III». Cine. «La teniente O'Neil».

22:45 Cine. «The Road (La 00:50 carretera)».

### #O

12:40 La historia de la escritura. 13:37 Descifrando el pasado con Bettany Hughes.

14:27 Cine. «Shrek». 15:55 Cine. «Los

descendientes». 17:47 Cine. «Los puentes de

Madison» 19.58 El crimen de la Guardia Urbana.

La verdad sobre el caso

Harry Quebert. 23.36 Profesor T.

22.00

09.30 Shin Chan.

20:14 Cine. «Hitman: Agente

de sangre». 23:48 Cine. «Ahora me ves II».

17:03 Cine. «Un papá genial». 18:33 Cine. «Spider-Man: Un

3-Parabellum».

Cine. «Animales fantásticos y dónde encontrarlos».





### domingo, 4 de septiembre de 2022

lo largo de la Historia, numerosas figuras políticas han sido asesinadas o se ha intentado hacerlo. En nuestro país, cinco presidentes del Gobierno murieron en atentados realizados por anarquistas, republicanos o etarras. Es el caso de Juan Prim, Cánovas del Castillo, José Canalejas, Eduardo Dato y Luis Carrero Blanco. El mismo día que Alfonso XIII y la princesa Victoria Eugenia de Battenberg contraían matrimonio, el anarquista Mateo Morral lanzó una bomba desde el balcón de la pensión en la que se hospedaba, el cuarto piso del número 88 de la calle Mayor de Madrid. El regicidio fracasó, pero mató a 25 personas y provocó más de cien heridos. En la planta baja hayun restaurante, Casa Ciriaco, donde comía todas las semanas con mis queridos amigos Íñigo Cavero, que presidía el Consejo de Estado, y Tomás Zamora, secretario general del Defensor del Pueblo. El dueño del restaurante lo era, también, del tristemente famoso piso. Muchas veces dijimos de ir avisitarlo, pero nuncalo hicimos. Como muestra del fanatismo de los idealizados republicanos, durante la Guerra Civil, la calle Mayor se renombró poniendo el nombre del asesino y se retiró el monumento a los inocentes fallecidos en el atentado.

Es una muestra de la curiosa «memoria histórica» de un sector de la izquierda hispana. Es repugnante, pero no hay que sorprenderse, porque en el País Vasco se siguen haciendo homenajes a los pistoleros de ETA y el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, y sus camaradas se están beneficiando del blanqueamiento gubernamental. Ahora son interlocutores legítimos y sus diputados resultan muy útiles. ETA fue derrotada por la democracia, perolos demócratas del PSOE tienen más interés por la Guerra Civil y el Franquismo que por las atrocidades de la banda terrorista. Hay memorias que resultan tan frágiles como interesadas. No soy psicólogo y reconozco que no es fácil entrar en la mente de los criminales, entre los que incluyo, por supuesto, a los que perpetran atentados por intereses políticos. Están también los que matan a famosos, como Versace o Lennon. Todos ellos son escoria, aunque algunos consiguen blanquearse o incluso alcanzan el poder político y se convierten en interlocutores legítimos. El espectro es muy amplio. Los gobiernos, incluidas las grandes democracias, han asesinado en nombre de la libertad, para acabar con terroristas, sin que haya sido necesario ningún procedimiento judicial, o imponer regímenes afines. En ese caso son «eneSin Perdón

### La tragedia de Argentina



Francisco Marhuenda

«Lo que resulta reprobable es que el oficialismo intente utilizar lo sucedido»

migos» y por tanto se les puede ejecutar. Un ejemplo de esa estrategia de acabar con quien resulta incómodo es lo que hizo Arabiacon el periodista Jamal Khashoggi. Fue un crimen repugnante, pero nadie quiere enfadar al mayor productor de petróleo del mundo.

En esto de los crímenes, entendido en un sentido amplio, desde el individual al colectivo, desde las guerras legítimas a las ilegítimas, hay una enorme hipocresía. Por supuesto, las democracias tenemos una superioridad moral que se traduce en que se pueden realizan operaciones «quirúrgicas» para librarse de enemigos, porque son los malos. Otro aspecto es cómo se contempla la figura de los criminales. Los europeos consideramos a Stalin un monstruo, que lo fue, pero los rusos lo ven de forma distinta e, incluso, en Sochi, el lugar de veraneo de Putin, tienen como centro de «peregrinación» la dacha que utilizaba. Haymuchos criminales que han muerto siendo glorificados por sus contemporáneos y otros, que perdieron el poder, tuvieron que ir al exilio o fueron ajusticiados.

La vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, sufrió el viernes un intento de magnicidio que, afortunadamente, fracasó. Es un riesgo que tienen los políticos de manos, generalmente, de desequilibrados que aprovechan algún fallo enel dispositivo de seguridad para intentar el asesinato. Unas veces lo consiguen y otras no. En muchos casos no hay un componente político. Por ello, es un despropósito que se intente utilizar por fines estrictamente partidistas.

Por supuesto, en otros existe una motivación ideológica. En la lucha contra las dictaduras, ha sido un instrumento que se ha considerado legítimo para acabar con el déspota o sus colaboradores más destacados. En sentido contrario, también en los golpes de Estado para acabar con las democracias, como sucedió en Chile en 1973, se asesina al presidente legítimo, en este caso Salvador Allende, para no dejar cabos sueltos. Es parte de latécnica de un pronunciamiento militar, porque acaba con la estructura política surgida de las urnas. Traslos procesos de descolonización, con la aquiescencia de las antiguas metrópolis, sucedió en numerosas ocasiones, porque era fundamental mantener el control económico y político. Lo mismo hacía la Unión Soviética y sus seguidores. El ser demócrata era una profesión de alto riesgo.

Kirchner ha salvado su vida gracias a la impericia del hombre que le apuntó con su pistola a pocos centímetros de su rostro, ya que apretó el gatillo dos veces, pero, a pesar de estar cargada con cinco balas, su arma no se disparó. Lo que ahora resulta reprobable es que el oficialismo intente utilizar lo sucedido. La tragedia se evitó, pero lo que ha venido luego muestra la profunda división de la sociedad argentina. No tiene ningún sentido hacer una protesta en «defensa de la democracia», porque no era un atentado con motivaciones políticas o la acción concertada de una organización. Un suceso aislado no puede ser elevado de categoría. Kirchner y sus seguidores quieren aprovechar la oportunidad para que sea una cortina de humo que sirva para esconder o deslegitimar las acusaciones de la fiscalía por presunta corrupción. Esto es algo que ha acompañado a la vice presidenta y su fallecido marido, expresidente de la República, a lo largo de sus carreras. Las enormes fortunas que amasaron, tanto ella como sus familiares y amigos, son escandalosas. La polarización de la sociedad argentina es una tragedia para un país maravilloso que sufre, desde hace décadas, un movimiento populista como el peronismo.

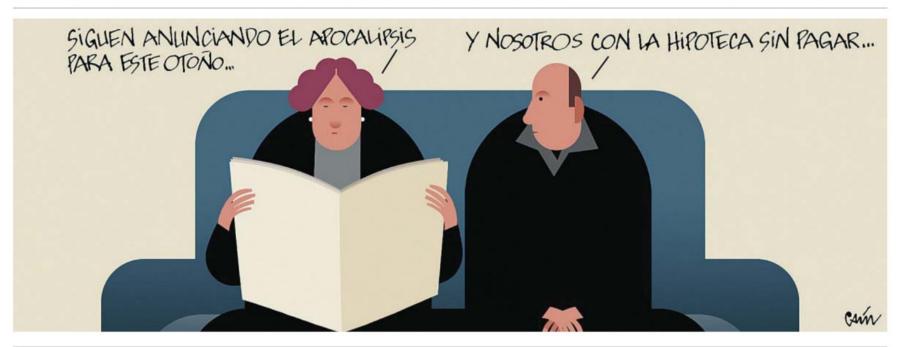









### EL VERANO SE DESPIDE A LO GRANDE

Este torneo es el último acto del Grand Slam®. Quienes entran en la pista tienen por delante un partido como ningún otro. En la ciudad que nunca duerme, los días se alargan y las noches son puro entusiasmo. Cada segundo adquiere dimensiones épicas, y es el público, con su clamor, el que impone el ritmo. En Flushing Meadows, quienes ansían el trofeo tendrán que acallar el tumulto, canalizar su desbordante energía y explotar recursos insospechados. La clase de recursos que enardecen al público e inflaman las noches. Año tras año. Temporada tras temporada. Bienvenidos al US Open.

#Perpetual



OYSTER PERPETUAL DATEJUST 41





# ATUSALUD

A Tu Salud sólo se vende con LA RAZÓN 4 de septiembre de 2022-N° 927



DREAMSTIME

Auguran una vuelta al cole más contagiosa con el regreso de los virus clásicos <sub>R7</sub> La dieta mediterránea ayuda a contrarrestar la depresión postvacacional R.9 Lesión medular: «Me llego a conformar con lo que me dijo el doctor y sigo en silla» 8.10-11

**Opinión** 

Ganglio

centinela

v cirugía

En buenas manos

#### **Opinión**

#### El punto

## La Agencia de Salud Pública no puede ser un chiringuito

#### Sergio Alonso

a crisis desatada por la pandemia de Covid-19 y que continúa ahora con la pandemia de la viruela del mono ha destapado las vergüenzas de las parcelas sanitarias más ideologizadas en España por la izquierda: la atención primaria y la salud pública. A diferencia de lo que ha sucedido con los hospitales, que sufrieron al principio para contener la avalancha de infectados por coronavirus, pero lograron luego reponerse, elllamado primer nivel asistencial o puerta de entrada al sistema sanitario no termina de levantar cabeza. Desbordada por la burocracia y víctima de una falta de capacidad de resolución desesperante, la primaria se ha tambaleado encorsetada en un sistema burocrático y rígido que trató de convertir en funcionarios a sus empleados y paga ahora el precio por ello. La falta de vocaciones que se aprecia en la elección de los MIR urge a practicar reformas urgentes que el planideado por el Ministerio de Sanidad no ha sido capaz de incorporar, como denuncian hasta las organizaciones más progresistas. O cambia de arriba a abajo o el modelo muere. Con la salud pública sucede algo parecido. Incapaz de detectar a inicios de 2020 la que se avecinaba, el sistema articulado ha dado muestras sobradas de lentitud e ineficacia: en todo este tiempo ha ido siempre por detrás de los acontecimientos, en lugar de anticiparse a ellos. Conviene no pasar por alto la molicie del Gobierno en este apartado concreto. Han hecho falta que pasaran siete olas que han dejado decenas de miles de muertes, y que llegara una nueva pandemia para que el Ejecutivo se haya animado, por fin, a poner en marcha una agencia estatal. Ya solo falta que no se convierta en un chiringuito con el que recompensar a Fernando Simón o el silencio cómplice de algunos epidemiólogos estos años.

## El Semáforo •••



#### Vasant Narasimhan

Dir. ejecutivo de Novartis

#### Respaldo a su labor investigadora en leucemia mieloide

La Comisión Europea ha aprobado Scemblix, su innovador y eficaz fármaco para pacientes adultos con leucemia mieloide crónica.



E. Ruiz Escudero

Consejero de Sanidad de la Com. de Madrid

#### Pionero protocolo de asistencia sanitaria a mujeres

Implantado en su red el primer protocolo nacional de asistencia coordinada a mujeres que sufren violencia y que unifica Sanidad, Policía y Justicia.



Patricia Lacruz

Ex dir. gral. Cartera Común del SNS y Farmacia

#### ●Todo el sector farmacéutico celebra su salida

Lacruz logró poner en su contra a farmacias y laboratorios y, además, está siendo investigada por la Justicia por las compras de materiales durante la pandemia.



César Hernández

Dir. gral. Cartera Común del SNS y Farmacia

#### Esperanza en la Sanidad tras su nombramiento

Tras la nefasta labor de su antecesora, el sector sanitario y los farmacéuticos han recibido con optimismo su llegada y se ponen a su disposición.



**Diego Murillo**Presidente de AMA

#### Recibe un emotivo reconocimiento a su labor profesional

El presidente de AMA ha sido galardonado con la «H de Oro», distinción otorgada por el Colegio de Farmacéuticos de Málaga.



F. Pérez-Raya

Presidente del Consejo General de Enfermería

#### Promueve la investigación enfermera

Lanza un proyecto pionero de formación para asesorar a los enfermeros dedicados a la investigación mediante píldoras formativas online.



**Enrique Ordieres** 

Presidente del Grupo Cinfa

# Homenajea a las asociaciones de pacientes

La campaña «De su mirada a la tuya» honra a las asociaciones de pacientes a través de relatos impresos en las bolsas que se entregan en las farmacias.



**Gabriel Serrano** 

Dermatólogo y fundador de Sesderma

#### Nuevo centro de operaciones en América Latina

El laboratorio dermatológico español abrirá una exclusiva clínica en Panamá y establecerá allí su hub para toda América del Sur, Norteamérica y Caribe.

## Opinión

## Sigue el exceso de mortalidad

José A. Vera

ste verano no ha remitido el exceso de mortalidad, como ponen de manifiesto los datos oficiales del Instituto Carlos III en su informe sobrela Monitorización de la Mortalidad (MoMo) de julio. Más de 11 mil personas (en concreto 11.264) fallecieron de más en España ese mes, dado que la media de muertes y la cifra previs-

ta era de 1.872. Dos mil de esos diez mil fallecidos se atribuyen al calor (cifra muy por encima de otros años), y 1.872 a la séptima ola de la covid. Dice la viróloga Margarita del Val que los casos de fallecimientos por el virus fueron cuatro veces superiores este verano. Añadió que, pese a que «estamos todos muy bien vacunados», los que fallecen por covid no es debido a que falle la inoculación sino porque «hemos tenido muchos más contactos» y hay personas a las que «no les ha prendido bien la vacuna», al pertenecer a un colectivo de la tercera edad con patologías previas e inmunodeprimidos. Ella propone para el invierno «aplicar antivirales», además de «filtros y medidores de CO2», suponemos que en las mascarillas. Nada sabemos, en cualquier caso, del otro 60% de muertos, más de siete mil, del MoMo de julio.



# 

ca permite detectar el ganglio centinela en el cáncer ginecológico. Se trata de la cirugía guiada por fluorescencia. Uno de los centros que la realiza es el Hospital Ruber Internacional.

Dr. Bartolomé Beltrán

El doctor Julio Álvarez Bernardi, jefe de servicio de la Unidad de la Mujer del centro hospitalario citado, me explica en que consiste esta innovadora técnica: «Previamente a la cirugía administramos un colorante (en concreto de color verde). Con él, lo que pretendemos es localizar el primer ganglio afectado por las células tumorales».

La óptica y la fuente de luz de esta nueva técnica con fluorescencia resulta muy concreta, es necesario contar con los filtros adecuados para poder verlo así.

Su principal ventaja aparece por la detección mucho más precisa de los ganglios relacionados con un tumor, y se utiliza principalmente en el cáncer de endometrio, en el de cérvix y en el de vulva.

Tal y como destaca el doctor Álvarez Bernardi, gracias a este procedimiento «no necesitas el complemento de otro servicio, como sería, por ejemplo, el de medicina nuclear».

El colorante (ICG=verde de indocianina) se aplica un poco antes de comenzar la intervención. «Hasta hace pocos años, para poder detectar estos ganglios, se utilizaba una sustancia radiactiva (denominada Tc-99) y necesitabas un servicio de medicina nuclear, a lo que se le sumaban también los efectos de radioactividad que sufría el paciente como consecuencia de ello».

Además de la localización de ganglios linfáticos en algunos tipos de tumores ginecológicos, esta novedosa técnica también permite evitar posibles futuras complicaciones en este tipo de cirugías. Es lo que hay. Seguro.



# Creating Possible

Durante más de 30 años, en Gilead hemos conseguido avances que parecían imposibles, dirigidos a personas con enfermedades que amenazaban su vida. Somos una compañía biofarmacéutica puntera, con productos pioneros en sus áreas y con una, cada vez más, prometedora cartera de medicamentos en investigación.

Pero nuestro compromiso aún va más allá. Innovamos con el propósito de eliminar barreras y conseguir que las personas que más lo necesitan puedan tener acceso a los avances en el cuidado de la salud. Trabajamos para conseguir un mundo mejor y más saludable para todos.



Belén Diego. LOGROÑO

a terapia con células CAR-T es un tipo de inmunoterapia de vanguardia que utiliza células del sistema inmunitario del propio paciente que se modifican genéticamente para aumentar su eficacia y combatir algunos tipos de cáncer, sobre todo de la sangre (hematológicas), aunque también se están estudiando sus efectos en tumores sólidos. Además, los científicos avanzan en campos como el de las enfermedades autoinmunes.

Una de ellas es el lupus eritematoso sistémico (LES). Cuando una persona vive con LES, las células de su sistema inmune atacan por error tejidos sanos. Pueden experimentar síntomas en la piel, las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos.

Según los expertos de la Sociedad Española de Reumatología (SER), acaba de presentarse un estudio «muy prometedor» que emplea la terapiacon células CART en pacientes con LES que no han mejorado con ningún tratamiento previo.

Eltrabajo lo firman investigadores alemanes. En él se ha demostrado que la terapia es segura, aunque el número de pacientes era reducido, como suele ser el caso cuando se utiliza un tratamiento por primera vez. Ninguna de las seis personas tratadas sufrió efectos adversos graves y, según la valoración de la SER, lo más relevante es que todos los pacientes obtuvieron remisión sin tratamiento y que, a largo plazo, mostraron valores negativos en la prueba de anticuerpos antinucleares, que sirve para determinar si una enfermedad autoinmune está activa.

Carlos Puente Bujidos, reumatólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, recuerda que la terapia aún no está aprobada para los pacientes con lupus, pero considera que es una opción prometedora y espera «que estos resultados se confirmen a largo plazo para poder utilizarla en el futuro».

#### Terapia innovadora

La CAR-T pertenece a la familia de las inmunoterapias, tratamientos que se basan en la estrategia de reforzar el sistema inmunológico para que combata la enfermedad con mayoreficacia. No son las más utilizadas de esta familia. Les llevan ventaja, por ejemplo, los medicamentos conocidos como inhibidores de puntos de control inmunitario, que se usan en otros

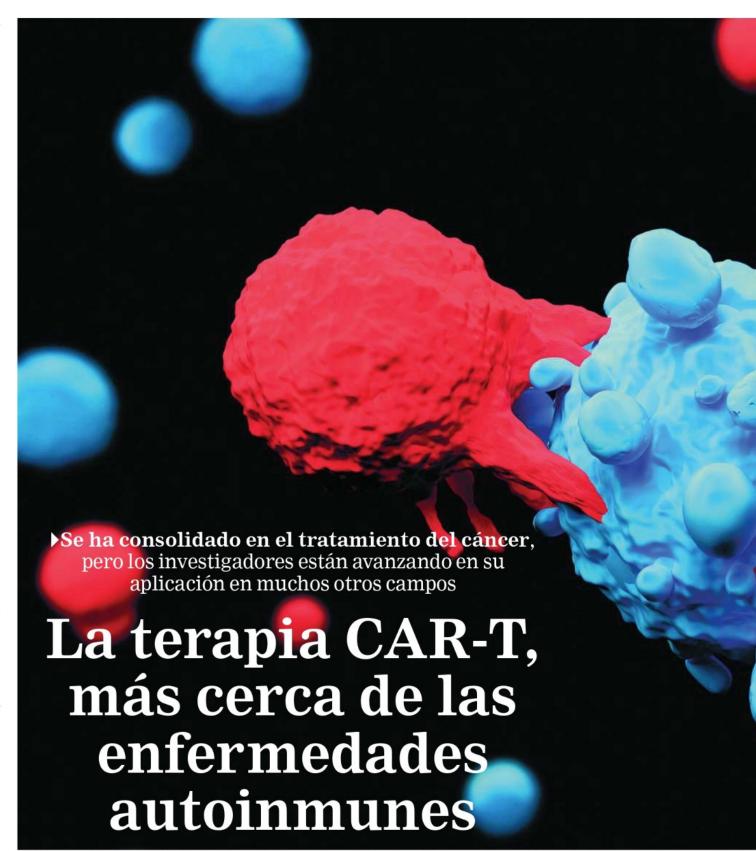

La idea es emplearla
en el futuro para
tratar patologías
cardiometabólicas,
como la diabetes

tumores además de los cánceres relacionados con las células sanguíneas (melanoma, pulmón, riñón y vejiga). No obstante, desde su aparición han llamado mucho la atención de la comunidad científica, entre otros motivos porque ha mostrado capacidad de mantener el cáncer a raya durante años.

Publicaciones especializadas de prestigio, como «Nature», se han referido a estas terapias como «uno de los avances más interesantes» en el mundo del cáncer, dada su eficacia en pacientes con leucemia y linfoma hasta entonces imposibles de tratar, y las han calificado de «éxito extraordinario». La misma revista ha repasado los avances para ponerlas a disposición de pacientes con enfermedades cardiometabólicas, autoinmunes, dolencias que presentan daños en los tejidos por fibrosis y problemas asociados al envejeci-

miento de las células. Incluso destacan la investigación con CAR-T en el campo de las enfermedades infecciosas, que desde el estallido de la pandemia preocupan tanto a los investigadores como a la sociedad en su conjunto.

Una de las línéas con más trayectoria, ya que es un área de investigación que lleva activa varias décadas, es en su abordaje contra el VIH, el virus que causa el sida. Aunque gozaron de cierto éxito en LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022



## Fármacos con vida propia

Renier J. Brentjens, oncólogo del Centro para el Cáncer Memorial Sloan Kettering de Nueva York (EE UU) y conocido por ser uno de los investigadores pioneros en este campo, se refiere a las CAR-T como el equivalente de «administrar a los pacientes un fármaco que es un organismo vivo».

Las que están aprobadas por las autoridades sanitarias en la actualidad se diseñan de forma individual para cada persona que va a recibir tratamiento. Se elaboran con células extraídas del paciente que luego se manipulan en un laboratorio para que produzcan ciertas proteínas en su superficie. Esas proteínas se llaman receptores de antígenos quiméricos (de ahí el acrónimo CAR, del inglés chimeric antigen receptors). Los CAR reconocen y se unen a ciertas proteínas o antígenos en la superficie de las células cancerígenas.

Pertenece a la familia de la inmunoterapia, tratamiento que se basa en la estrategia de reforzar el sistema inmunológico humano

la década de los 90, no consiguieron controlar el virus a largo plazo. Desde entonces, el diseño mejorado de las CAR-T puede dar un giro a esta situación, mejorando su funcionamiento y su resistencia. Esos avances en la lucha contra el VIH se han puesto en práctica también en estudios con otras infecciones, como las que provoca el citomegalovirus, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el aspergillus invasivo y la

La investigación con esta técnica para tratar el sida lleva en marcha desde la década de los 80 tuberculosis -causada por una bacteria.

En el caso de las enfermedades autoinmunes –como en casi todas– cuanto más se sepa sobre cómo se desencadenala enfermedad, más probabilidades hay de controlarlas. El pénfigo vulgar es una dolencia que los expertos entienden bastante bien. Es una enfermedad de la piel que, a pesar de su nombre, es poco frecuente, y que se caracteriza por provocar

ampollas o llagas, y puede llegar a ser muy grave. Algunos investigadores han modificado células del organismo, con una técnica algo diferente a las de las CAR-T que se usan en hematología, para evitar que los anticuerpos dañinos que son propios del pénfigo vulgar hagan de las suyas. Visto el éxito en modelos animales, se puso en marcha hace poco el primer estudio en humanos, que aún está llevándose a cabo.

El mismo planteamiento se está utilizando en personas con hemofilia que desarrollan anticuerpos contra el factor de coagulación conocido como FVIII.

Lo que estos dos tipos de estudios sugieren es que, si se sabe cuál es la célula inmune que está funcionando mal, es posible diseñar terapias con CAR-T para que las inactiven.

Cuando no se conoce del todo el mecanismo causante de la enfermedad autoinmune, como en el caso del lupus eritematoso sistémico, las CAR-T funcionan de una forma diferente, buscando cortar el paso a las células B. Así es como han demostrado su utilidad en modelos animales de la enfermedad, de donde dieron el salto a los estudios con pacientes. En este esquema, han mostrado capacidad para evitar los síntomas, tratar la enfermedad e incluso incrementar la esperanza de vida.

También la inactivación de las células B ha dado buenos resultados en fases iniciales de la miastenia gravis' una enfermedad neuromuscular que se caracteriza por causar debilidad y fatiga de los músculos que controlamos de forma voluntaria. Su origen es una alteración en la comunicación normal entre los tejidos nerviosos y los músculos. En la miastenia gravis, el sistema inmunitario produce anticuerpos que bloquean o destruyen muchos de los receptores de los músculos que permiten esa comunicación. También en este caso se han puesto en marcha ya los estudios con pacientes.

Otra forma de usar las CAR-T es controlar la respuesta del sistema inmunitario cuando esta es excesiva y acaba dañando tejidos sanos. Tres ejemplos de este tipo de estrategia, aún en fase preclínica antes de probarla en personasson la colitis, la esclerosis múltiple y la diabetes tipo 1 - la que se presenta en la infancia y es de origen autoinmune-.

Además, se ha sugerido la posibilidad de emplear CAR-T para evitar el rechazo de los órganos utilizados en trasplantes. Es una línea de investigación con buenas perspectivas pero aún en fases preclínicas.

#### Opinión

Caleidoscopio

La Ciencia, frente a los fraudes

#### José María Fernández-Rúa

a historia de un científico corrupto y de un periodista honesto, bajo el paraguas de las acusaciones del primero contra la vacuna triple vírica, que llegó a publicar estudios falsos para vincularla con la aparición del trastorno del espectro autista, es uno de los muchos casos de investigadores que han utilizado la Ciencia en provecho propio.

Ese científico corrupto es Andrew Wakefield, quien a finales de los años noventa trabajaba como gastroenterólogo en el Royal Free Hospital, en Londres. El periodista que descubrió ese fraude en 2004 es Brian Deer, del «Sunday Times. Wakefield» tenía una patente para una vacuna frente al sarampión de un único antígeno. Por eso desacreditó a la triple vírica. Utilizó «The Lancet» a su antojo y facilitó la aparición, en 1998, del movimiento antivacunas. Esa revista es una de las más prestigiosas en el mundo de la biomedicina y a pesar de que tiene el sistema de revisión por expertos («peer review», en inglés) para analizar los artículos antes de publicarlos, Wakefield suposaltarse las normas para engañarla en varias ocasiones con estudios manipulados.

Estas líneas vienen a colación del Congreso internacional de Revisión por Expertos y Publicaciones Científicas, en su novena edición, que entre los días 8 al 10 de este mes de septiembre, se celebrará en Chicago (Estados Unidos). Está organizado por «Journal of the American Medical Association» (JAMA), «British Medical Journal» (BMJ) y «Meta Research Innovation Center at Sanford» (Metrics). Su objetivo es fomentar la investigación sobre la calidad y credibilidad del «peer review» y la publicación científica, y evitar casos como el que refiero al inicio y como el reciente sobre la Enfermedad de Alzheimer.

#### MIELOMA, UN MAL INVISIBLE

Es un cáncer de las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco en la médula ósea que contribuye a combatir las infecciones.

Cuando las células plasmáticas se convierten en anormales y se multiplican de forma rápida, se las denomina células del mieloma.

# Cada vez más cerca de curar el mieloma múltiple

Pese a que oficialmente aún se considera incurable, un elenco de más de 20 moléculas aprobadas está consiguiendo una cronificación de facto

Eva S. Corada. MADRID

El 5 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Mieloma Múltiple, un cáncer de la sangre que afecta a cuatro de cada 100.000 habitantes/año y cuyo abordaje ha sufrido una revolución en la última década. Aunque oficialmente se sigue considerando una enfermedad incurable, el arsenal actual de tratamiento, un elenco de más de 20 moléculas aprobadas, está consiguiendo una cronificación de facto de la patología en un porcentaje de pacientes que ya es relevante.

Inmunoterapias y terapias dirigidas, fundamentalmente la terapia con anticuerpos monoclonales (que funcionan como misiles teledirigidos contra elementos de la superficie de las células tumorales) y la terapia CAR-T (que dirige a células del sistema in munitario contra los tumores) son algunos ejemplos. A todo ello se viene a sumar un ensayo internacional con un tratamiento de invección subcutánea basado en anticuerpos que une el tumor a las células del sistema inmunitario que lo van a destruir con una elevadísima tasa de respuesta y en el que en el que participa el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Publicado en la revista «New England Journal of Medicine», en él pacientes con mieloma avanzado, han recibido un anticuerpo creado por ingeniería genética, denomina-

do teclistamab, que une a una moléculadelmielomaconloslinfocitos T-las células del sistema inmunitario encargados de eliminar células anormales- para que lo destruya.

«Estos tratamientos, que consisten en una proteína (derivada de un anticuerpo), se denominan anticuerpos monoclonales biespecíficos. Por uno de sus lados reconocen lascélulascancerígenasyporelotro las unen a células dels istema in munitario para que las destruyan. En este caso los tratamientos empleados (teclistamab y talquetamab) son anticuerpos que se unen a una proteína habitual en las células de mieloma y por el otro lado a los linfocitos T del paciente. Su administración subcutánea ha demostrado, en personas con muchas líneas previas de tratamiento, una respuesta de entre el 65-70%, con una alto índice de respuestas completas. Esta eficacia duplica el porcentaje de respuestas completas de los anticuerpos monoclonales convencionales usados en combinación hasta la fecha. Estos resultados, vistos en la Unidad de Tumores Hematológicos financiada por CRIS contra el cáncer, han supuesto una gran esperanza», explica Ana Jiménez Ubieto, investigadora en la Unidad CRIS del 12 de Octubre.

Anivel mundial, han participado 14 centros y tres en España, con 165 pacientes, ocho aquí y con muy buenos resultados. «Hemos logrado pasar de una enfermedad que era mortal a poder cronificarla y hay personas que se están curando»,

#### Un cáncer con muchas opciones de tratamiento

▶El manejo del mieloma ha sido uno de los que más ha cambiado en los últimos años. Sólo en la pasada década la FDA ha aprobado 13 nuevos fármacos y 29 nuevos tratamientos que han transformado el paradigma del abordaje de estos pacientes sobre todo en el contexto de recaída.

El papel de la Unidad de Tumores Hematológicos financiada por CRIS contra el cáncer ha sido esencial para aprobar su uso en España. Las terapias CAR-T inicialmente han sido testadas en pacientes con enfermedad en recaída, pero gracias a sus resultados excepcionales se está investigando en ensayos clínicos su uso cada vez en situaciones más precoces. Por eso es probable incluso, que se convierta en un estándar de tratamiento y acabe sustituyendo al trasplante autólogo.

asegura Joaquín Martínez, jefe del Servicio de Hemato Oncología del hospital madrileño.

Además, cerca de un 30% tuvo una respuesta completa, unos números parecidos alos de otra terapia que está cambiando el panorama del tratamiento de los tumores de la sangre, la CAR-T. La ventajas que presenta frente a esta es que no requiere gran infraestructura para fabricarla, y su administración es sencilla. «A diferencia de esta, con los anticuerpos el tiempo de procesamiento y fabricación no son necesarios y los pacientes pueden beneficiarse inmediatamente de estas terapias. Los anticuerpos biespecíficos, por tanto, constituyen una terapia "lista para usar" y universal para todos los pacientes. Sin embargo, debido a la complejidad de su producción y la necesidad de partir de células del propio paciente, las células CAR-T solo pueden administrase por centros de atención muy especializada. Esta complejidad, los costes en recursos y tiempo para su completa individualización, hace que no todos los pacientes tengan acceso. Por otro lado, la administración subcutánea mejora la adherencia y calidad de vida de los pacientes. Además, los anticuerpos biespecíficos tienen un perfil de toxicidad más favorable en términos de respuestas adversas. Sin embargo, el seguimiento aún es corto y habrá que esperar para dar resultados certeros», cuenta Antonio Valeri, investigador de la Unidad CRIS del 12 de Octubre.

#### ÁREAS MÁS AFECTADAS

MÉDULA ÓSEA AMARILLA

**LESIONES ÓSEAS** 

Las células plasmáticas

Lesiones osteolíticas

huecos que se forman

cuando algunas partes

del hueso se disuelven.

Esto causa que se fracturen fácilmente

anormales también pueden

formar tumores en el hueso

**Tumoraciones** 

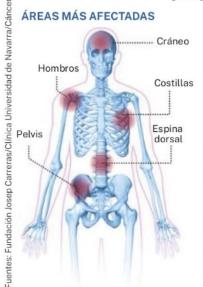

#### **DIAGNÓSTICO**

Se utilizan pruebas que examinan la sangre, la médula ósea y la orina



Examen físico y antecedentes del paciente



Estudios de inmunoglobulinas en la sangre y la orina



Aspiración de la médula ósea y biopsia Extracción de sangre y un trozo pequeño de hueso



Serie del esqueleto Se radiografían todos los huesos para encontrar dónde está dañado



Recuento sanguíneo completo (RSC) con diferencial



Estudio bioquímico de la sangre



Análisis de orina durante 24 horas



IRM (imágenes por resonancia magnética)

Exploración con TC (exploración con TAC)

Exploración por TEP-TC

**NUEVOS CASOS (2020)** 



PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD (2020)

20.000-25.000 casos activos en tratamiento

¶ =500



Afecta a mayores de 65 años y es más frecuente en hombres que en mujeres

 Los síntomas son cansancio, dolor óseo, sangrado, fiebre y perdida inexplicable de peso

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022



Esta semana se inicia el nuevo curso en la mayoría de las comunidades autónomas

# Los expertos auguran una vuelta al cole más contagiosa

Mantener algunas medidas de higiene evitaría infecciones habituales que habían descendido en los últimos años

#### Raquel Bonilla. MADRID

El temido y perezoso mes de septiembre ya está aquí y, con él, la vuelta al cole después de más de dos meses de parón de actividad lectiva. Nuevo profesor, nueva clase, nuevos amigos, nuevo material... y también nuevos virus y enfermedades infecciosas que, aunque son viejas conocidas, ahora acechan más que nunca a los pequeños de lacasa en este primer curso escolar postpandemia que arrancasin medidas de contención específicas frente a la covid.

El control actual de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha hecho que, por primera vez desde 2019, el nuevo regreso a las aulas se produzca sin mascarillas obligatorias para los alumnos de todas las edades y sin medidas excepcionales de control (como la toma de la temperatura al entrar o la constante higiene de manos), unas medidas que tanto niños como padres agradecen, pero que pueden traer consigo la vuelta de patologías contagiosas propias de la edad infantil que habían caído en picado. «En los últimos años ha habido un descenso de enfermedades que se transmiten por vía aérea, como la bronquiolitis, a consecuencia del uso de mascarillas y, posteriormente, al dejar de ser obligatorio su usovimos un aumento de los casos, tanto de gripe como de bronquiolitis en la primavera, que no es habitual», recuerda Pedro Gorratxategi, vicepresidente tercero de la Asociación Española de Pediatría

#### Ir a la escuela casi duplica el riesgo de enfermedad

Comenzar la primera

etapa de escolarización infantil implica, irremediablemente, los primeros episodios de enfermedad de los menores, pues se trata de un mecanismo de inmunización. «Es conocido que todos los niños sanos padecen varios episodios de infecciones al año, con más facilidad si están escolarizados. Una publicación reciente indica que los niños de cero a 24 meses padecen una media de 7,4 episodios de infecciones anuales, mientras que los bebés no escolarizados solo sufren unos cuatro episodios», asegura Fernando Echávarri.

de Atención Primaria (AEPap). Esta circunstancia lleva a pensar que «el aumento de casos es posible que se produzca, sobre todo de bronquiolitis. Esperemos, que el incremento no sea muy grande, porque niños que no la han pasado ahora son ya mayorcitos, y a esa edad lo pueden sufrir como un catarro. Pero no hay que olvidar que la bronquiolitis, aunque casi todos los casos se controlan en atención primaria, un 2% aproximadamente requiere ingreso y un número mayor acudir a urgencias, por lo que tanto atención primaria como los hospitales pediátricos pueden verse sobrecargados».

Este posible escenario también lo pronostican otros expertos, ya que, taly como confirma Fernando Echávarri, especialista del Departamento de Pediatría de la Clínica Universidad de Navarra, «virus muy prevalentes como el sincitial respiratorio (VRS) o el de la gripe han tenido menos incidencia y se han producido en meses inhabituales. Resulta difícil saber a qué circunstancia se debe, pero es muy probable que el uso general de mascarillas tenga mucho que ver. También han podido influir el aumento de la distancia social, la gran disminución de asistencia a los colegios ante cualquier síntoma o contacto con patología respiratoria, la mejora en la higiene de manos, etc. A la vista de esa evolución, resulta difícil saber si el próximo otoño las infecciones infantiles recuperarán su perfil "normal" de antes de la pandemia, si el SARS Cov-2 adquirirá un perfil más netamente estacional o cuánto van a durarlos cambios epidemiológicos que hemos citado. Mi opinión personal es que probablemente nos acerquemos de nuevo a la epidemiología anterior, aunque resulta difícil prever cuándo terminará de ocurrir esta vuelta».

Los niños son especialmente propensos a sufrir enfermedades infecciosas porque «su sistema inmunitario es aún inmaduro, los primeros contactos con los microorganismos facilitarán la inmunización frente a esos gérmenes en sucesivas exposiciones, pero no en la primera ocasión. Además, los más pequeñostienden a mantener un contacto muy estrecho (y poco "higiénico") con sus compañeros de juegos, y pasan muchas horas juntos en las aulas. Todo ello es muy relevante en el caso de niños que presentan enfermedades crónicas o graves», explica Echávarri, quien detalla que «las infecciones pueden variar según la edad, pero globalmente las más frecuentes son las respiratorias (bronquiolitis, faringitis, catarros de vías altas y otitis), las gastroenteritis (por rotavirus en los más pequeños), conjuntivitis, y algunas exantemáticas como boca-mano-pie».

#### Recuperar la protección

Con estos datos sobre la mesa, los expertos no descartan que sería buena opción mantener ciertas rutinas aprendidas por culpa del coronavirus. «Esta situación es una gran oportunidad para poner en valor las medidas de higiene con eficacia conocida desde siempre, pero sin llevarlas a un extremo indeseable, pues algunas pueden tener un impacto emocional negativo en los niños, y no debemos asustarlos más de lo necesario», advierte Echávarri. Sin embargo, ambos especialistas coinciden en que si la utilización de las medidas anticovid han disminuido la incidencia de otras enfermedades infecto-contagiosas en las aulas «nos indica que acciones de ese tipo pueden ser útiles. La principal es el lavado de manos. Ya sea con gel hidroalcohólico o conagua y jabón. Otra medida fácil de realizar en los niños mayorcitos es que al estornudar se tapen con el codo. La ventilación también puede ser una medida adecuada, si las condiciones del clima lo permiten. Y para terminar, hay que decir que no solo es en los colegios donde tenemos que incidir. Evitar el tabaquismo en las casas y la prolongación de la lactancia materna se ha demostrado que disminuyen este tipo de infecciones», aconseja Gorratxategi.

# La Ciencia acorrala a los alimentos ultraprocesados

Abusar de este tipo de comida se vincula a más obesidad, cáncer, infartos, demencia o depresión

#### Raquel Bonilla. MADRID

Haceaños que sabemos que aquello que comemos a diario se convierte en una pequeña gota de agua que va creando un gran océano de salud. Sin embargo, cuando en esa dieta se incluyen de forma habitual alimentos ultraprocesados, esas nuevas gotas no hacen otra cosa más que erosionar y minar el organismo, yaque cada vezhay evidencias científicas más contundentes de que un menú alejado de los productos frescos y detemporada, con alimentos artificiales, es un peligro para la salud física y mental.

Esta misma semana, dos nuevos estudios publicados en la prestigiosa revista «British Medical Journal» (BMJ) confirman que comer ultraprocesados de forma generalizada aumenta la mortalidad, el riesgo de padecer un cáncery de sufrir enfermedad cardio-

vascular. En concreto, un primer trabajo impulsado por investigadores de la Universidad de Tufts y de la Universidad de Harvard asegura, tras estudiar tres grandes cohortes estadounidenses con más de 200.000 personas a las que se les siguió durante dos décadas, que los varones que tomaban elevadas tasas de productos ultraprocesados tenían casi un 30% más de riesgo de desarrollar cáncer de colon que aquellos hombres que consumían cantidades más pequeñas de estos alimentos. Y lo curioso, en este caso, es que la asociación no se vio tan clara al analizar la población femenina.

Por su parte, el segundo estudio

realizado en Italia analizó los datos de 22.895 adultos italianos (el 48% de ellos varones), teniendo en cuenta tanto el tipo de dieta que seguían como otros factores de riesgo y llegó a la conclusión de que quienes tomaban una mayor cantidad de alimentos con un alto nivel de procesamiento tenían un 19% más de riesgo de morir por cualquier causa, es decir, elevada su mortalidad, mientras que disparaba un 32% las probabilidades de muerte por enfermedad cardiovascular en comparación con quienes tomaban menos cantidad de estos productos, lo que vuelve a evidenciar el dañino «poder» que tienen estos alimentos en el organismo.

### ¿Qué tienen estos productos?

Aunque el concepto de productos ultraprocesados resulta muy general y, en ocasiones, difuso, lo cierto es que es fácil distinguir cuáles son, ya que se trata de aquellos alimentos que tienen más de cinco ingredientes e incluyen un nivel de procesamiento elevado. Productos horneados, envasados, cereales

azucarados, bollería industrial o productos listos para calentar y comer forman parte de esta lista de alimentos que llenan las estanterías de los supermercados y que contienen altos niveles de azúcar, grasa y sal, mientras que, por el contrario, carecen de nutrientes como vitaminas o fibra.

A todo ello se suma, también, la evidencia científica de que este tipo de productos dispara la obesidad, debido a los componentes a base de los que se crean, principalmente azúcares, sal y grasas saturadas. Pero no solo eso, ya que un estudio español demostró en 2020 que su ingesta se asocia a un riesgo hasta tres veces superior de desarrollar el síndrome de fragilidad en los ancianos.

#### También impacto neurológico

Estas recientes demostraciones científicas hacen hincapié en las consecuencias físicas del consumo de los ultraprocesados, pero lo cierto es que no son las únicas, ya que también tienen un fuerte impacto en la salud mental. Así lo demostró hace unas semanas un trabajo realizado por investigadores de la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt de la Universidad Atlántica de Florida (EE UU), que ratificó que el consumo de ultraprocesados se vinculó con más riesgo de depresión, pues se observó que quienes los tomaban tenían incrementos estadísticamente significativos de síntomas de salud mental adversos.

Los ultraprocesados aceleran el envejecimiento de los órganos, pero también de las neuronas, ya que, según un estudio chino publicado en la revista «Neurology», las personas que comen más productos con un elevado procesamiento tienen más riesgo de sufrir en el futuro demencia en comparación con quienes los ingieren de forma esporádica.





La comida rápida suele estar elaborada con grasas saturadas, sal y azúcares añadidos

#### **Opinión**

## Permanencia de la covid en el cuerpo

## Dr. François Peinado

n un artículo publicado en junio en la revista«British Medical Journal» se responde aunas preguntas sobre la duración del coronavirus en el cuerpo. Casi tres años después de que se descubriera el SARS-CoV-2, sigue siendo un misterio. El tiempo de permanencia del virus en las personas no tiene una respuesta definitiva. La realidad de los 6,2 millones de muertes por coronavirus significa que muchas personas fallecen por los efectos de este virus en su cuerpo antes de que lo haga el propio virus, por lo que resulta difícil saber cuánto tiempo habrían seguido eliminando el SARS-CoV-2 si hubieran sobrevivido.

Los brotes más largos de infección por Covid-19 registrados hasta la fecha corresponden a un paciente que dio positivo durante 505 días hasta que murió, según un caso presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas en abril de 2022. Otro informe de investigadores españoles describe a un hombre de 52 años sometido a quimioterapia que seguía eliminando el virus después de 189 días desde su contagio, e investigadores chinos informaron de un hombre de 64 años que eliminó el virus durante 169 días.

Lapresenciadel SARS-CoV-2 en otras partes del cuerpo fuera de la nariz y boca es otro punto por destacar. Dos estudios descubrieron que el virus estaba presente en las heces de un paciente siete meses después del diagnóstico, lo que indica que permanece en el cuerpo más tiempo del que se pensaba. Un metaanálisis que analiza el tiempo que los infectados por el SARS-CoV-2 siguen excretando el virus, ha descubierto que la media es de aproximadamente un mes.

#### Consúlteme en

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022



# Dieta mediterránea como escudo frente a la depresión postvacacional

Los expertos aconsejan aumentar la ingesta de frutas, verduras, omega-3 y lácteos para reducir la apatía y el decaimiento

#### Raquel Bonilla. MADRID

De una manera o de otra, el verano suele ser sinónimo de días de descanso y desconexión, ya sea a orillas de la playa o en el sosiego del pueblo. Y si no, al menos, de bajar un poco el frenético ritmo del día a día. Por eso, la llegada de septiembre trae consigo una amarga sensación de vuelta a la realidad que en algunos casos puede jugar una mala pasada para la salud.

«Los expertos lo definen como síndrome postvacacional, y hace alusión a un proceso de adaptación natural que suele producirse de forma transitoria cuando después delas vacaciones la persona accede de nuevo a su puesto de trabajo y presenta un menor rendimiento. Los síntomas pueden ser de dos

tipos: anivel psicológico suelen ser sensación general de que todo se hace cuesta arriba, desmotivación, problemas de sueño, tristeza, irritabilidad, ansiedad, angustia, dificultad para concentrarse, para atender, pensaro tomar decisiones, dificultad para sentir placer, interés o satisfacción. Sin embargo, a nivel físicose observa fatiga, agotamiento, mareos, palpitaciones, dolor de cabeza, tensión, falta de apetito...», explica Elena Olaiz, psicóloga especializada en psicoterapia breve estratégica, quien advierte de que «en el caso de que la sintomatología seprolongasemásdedossemanas habría que valorar, pues podría generar un trastorno de ansiedad o de depresión».

Antes de llegar a esta circunstancia, existe un escudo protector al alcance de todos que puede ayudar a frenar esa sensación de apatía y malestar al volver a la rutina, ya que una buena alimentación puede convertirse en una eficazherramienta. «La evidencia epidemiológica de la última déca-

Hay que evitar los productos procesados con alto contenido en azúcares simples y grasas saturadas

Un patrón de alimentación adecuado mejora el metabolismo de los neurotransmisores Los productos frescos ayudan a mejorar el ánimo

da sugiere que factores dietéticos podrían desempeñar un papel importante en el desarrollo de la depresión», asegura Pablo Martínez, miembro del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas.

Taly como detalla Martínez, «un alto consumo de frutas, verduras, pescado y cereales integrales, junto con ácidos grasos polinsaturados omega-3, y probióticos, son ejemplos con los que se han obtenido resultados significativos de mejora del ánimo». La explicación, según apunta el presidente del Colegio de Dietistas-Nutricionistas de Cantabria, reside en que «aunque el origen de la depresión es complejo, la hipótesis más aceptada es el déficit en la transmisión monoaminérgica (deficiencia de noradrenalinay/o serotonina). Por ello, un patrón de alimentación adecuado podría ayudar a mejorar el metabolismo de los neurotransmisores».

#### ¿Qué hay que comer?

Con ese escenario como telón de fondo, la pregunta del millón es saber qué hay que priorizar en la mesayen qué cantidad paralograr frenar esa apatía que suele invadir a la mayoría de los mortales cuando llega septiembre. Pues bien, «las investigaciones estiman necesarias, al menos, tres raciones diarias de fruta/verdura y 500mg diarios de omega-3, que podríamos obtener con la ingesta de salmón o sardinas un par de veces por semana. Respecto a los probióticos, el alimento estrella es el yogur diario. En todo caso, debemos considerar a cada persona de manera individual, con una dieta personalizada y pautada por un profesional para obtener el efecto deseado», asegura Martínez.

Y tan importante como todo lo que comemos es, además, reducir la ingesta de otros productos que pueden resultar contraproducentes, «como los alimentos procesados, con alto contenido en azúcares simples y grasas saturadas». Sin pasar por alto las buenas costumbres, ya que «instaurar cualquier tipo de hábito saludable siempre resulta ser el complemento perfecto para conseguir objetivos sanos como ser feliz y estar tranquilo. Por lo tanto, una vez se ha vuelto a la rutina y a las actividades cotidianas, se deben volver progresivamente a los hábitos saludables de alimentación, ejercicio, descanso, aficiones, y relaciones», aconseja

#### El Rincón de

Marta Robles

«El menú juega un papel determinante»



David López Gómez Médico psiquiatra

#### ¿La mejor medicina contra la depresión es una buena alimentación?

Es una enfermedad muy compleja y tremendamente invalidante. Es cierto que la alimentación juega un papel mucho más importante de lo que la gente pueda creer y de lo que los propios psiquiatras habíamos intuido. Deficiencias nutricionales como las de ácidos grasos omega-3, vitaminas del complejo B, minerales y aminoácidos se relacionan con la depresión. Cuando se producen estados carenciales de estos nutrientes, el riesgo de depresión y de otros trastornos mentales es mayor. Hemos conocido recientemente que la dieta mediterránea y rica en ácidos grasos omega-3 ayudan a prevenir y mejorar los síntomas depresivos.

#### ¿Conviene hacerlo ala vuelta del verano para combatir la depresión postvacacional?

En todo momento es conveniente hacer una dieta saludable. El verano es un momento muy bueno para evitar las grasas y hacer una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales. Tendremos más energía, nos sentiremos más ligeros y disfrutaremos más de estar activos al aire libre.

#### ¿El triptófano es el ingrediente de la felicidad?

Es un aminoácido precursor de la serotonina y de la melatonina. Si una persona no ingiere suficiente triptófano en su dieta, agotará las reservas del mismo y podría empezar a experimentar síntomas depresivos.

## ¿Por qué aumentan los casos de embarazadas hipertensas?

#### B. Tobalina. MADRID

Las mujeres pertenecientes a la generación Z y las «millennial» tienen el doble de probabilidad de desarrollar hipertensión en el embarazo, en comparacióncon las gestantes del «baby boom». Así se desprende de un estudio del Northwestern Medicine, en Estados Unidos, publicado recientemente en la revista «JAMA Open Network».

El hallazgo es significativo porque comúnmente se cree que los aumentos en las tasas de presión arterial alta en el embarazo se deben a que las mujeres se quedan en estado a edades más avanzadas.

#### No es por la edad

Sin embargo, este estudio ha descubierto tasas de presión arterial alta más elevadas entre las personas de generaciones más recientes, independientemente de su edad.

«Si bien hay muchasrazones paralos cambios generacionales observados, suponemos que se debe, en gran parte, a la disminución generacional detectada en la salud del corazón», afirma la autora del estudio, la doctora Sadiya Khan, profesora de Medicina en la Universidad Northwestern.

«Estamos viendo más personas en las generaciones más recientes -prosigue- que inician el embarazo con factores de riesgo como la obesidad».

Hay mucho en juego, ya que «la presión arterial alta en el embarazo es una de las principales causas de muerte tanto para la madre como para el bebé», recuerda.

«Se asocia con un mayor riesgo de insuficiencia cardía-ca y accidente cerebrovascular en la madre y un mayor riesgo de que el bebé nazca prematuramente, tenga un crecimiento restringido o muera», incide la doctora, que explica que este riesgo afecta no solo a la madre sino también al bebé, y «establece un círculo vicioso de deterioro de la salud generacional al comenzar la vida con una salud cardíaca más pobre» en el caso de los recién nacidos.

# «Me llego a conformar con lo que me dijo el doctor y sigo en silla»

Edurne ha vuelto a caminar gracias a la rehabilitación, clave en casos de lesión medular cuyo día internacional se celebra mañana

#### Belén Tobalina. MADRID

Hace unos años sufrir una lesión medular era sinónimo de vivir anclado a una silla de ruedas. No importaba si la lesión era completa o incompleta. Hoy, los avances tecnológicos han permitido que historias como la de Edurne se transformen enejemplos de superación. En su caso todo comenzó con un lipoma, un bulto de grasa. Edurne tenía unos 20 años.

«El problema era la localización. Al hacerme un escáner los médicos se asustaron por el tamaño. Al no causarme problema y ver que estaba estable me hacían resonancias de control cada tres años»,

Todo empezó con

un lipoma en la

columna. En el

embarazo

empeoró

«Tras la segunda

operación,

no podía mover

nada de cuello

para abajo»

recuerda. Ya entonces era enorme: «Medía seis centímetros de largo cuando me lo diagnosticaron y de ancho ocupabatodo el canal cervical, ya no había más sitio ese era el problema».

Pasaron los años y cuando se quedó embarazada, en 2019, empezaron los problemas. «Me enteré en abril y

los médicos tardaron tres o cuatro meses en ver la relación entre mis dolores y el lipoma». Edurne describe ese dolor tan agudo que sentía como «un rayo que me atravesaba la columna vertebral y se iba hacia los brazos».

Fue en ese momento cuando sus médicos le dijeron que no podría dar a luz y que la sacaban ya. «Me neguéy me dijeron que erami bajo responsabilidad». Estaba tan solo de cuatro meses y sabía que hacerlo significaba perder a su pequeña. «Se me empezaron a dormir las piernas, me falló el equilibrio... yasí aguanté hasta la semana 36. Recuerdo que ya no podía ni dar dos pasos sin agarrarme», relata.

Durante todo ese tiempo tanto

su ginecóloga como su neurocirujano, del Hospital Universitario de Navarra, le veían todas las semanas: «Mi caso, al menos entonces, era único. Me decían que lo importante era que mi empeoramiento no fuera radical. De lo contrario, me hubieran tenido que operar sin sacar a mi hija». Una posibilidad bien presente. «Hasta hicieron una camilla para poderme operar» llegado el caso.

No fue necesaria. Y así llegó a las 36 semanas, cuando le dijeron que había que hacer ya la cesárea. «Mi hija nació con dos kilos». Pero ese día no pudo conocerla. Sí lo hizo al día siguiente ayudada de una silla de ruedas.

«Mi hija estuvo bastante tiempo

en neonatos, unos ventitantos, más de los necesarios creoparahacernos un favor a mi maridoyamí porque el 4 de noviembre nace, el 13 me operanyluego otravez el 15, ya que como no me pudieron quitar el lipoma del todo, hice un edema en la médula, yme tuvieron que quitar vértebras y ponerme placas», explica.

Después de la segunda operación, Edurne «no podía mover nada de cuello paraabajo, ni piernas ni manos. Estuve así meses».

El 9 de diciembre la derivan al Hospital de Parapléjicos de Toledo, «donde me operan una tercera vez porque se me infectó la cicatriz. Allí estuve hasta el 27 junio 2020».

Unos meses que recuerda con dolor porque no solo no se podía mover, sino que «no podía estar con mi hija. No paraba de llorar. Los pronósticos no eran buenos paramí». Sumarido alquiló un piso y venía a verla una par de horas al día con la pequeña hasta que por la pandemia cerraron el hospital. «Memandaron un mes a casa, todo el abril. Luego volví. En casa podía

#### Presente y futuro

Hasta 500.000 perso-

nas sufren lesiones

medulares al año en el mundo. En su mayoría, se deben a «accidentes de tráfico, tirarse de cabeza, hacer "balconing" y últimamente también por "parkour"», explica José López Sánchez, cofundador y director técnico del CEN. Es muy frecuente que, tras el periodo de hospitalización, los pacientes no accedan a los servicios de rehabilitación para continuar con su mejoría. «Durante muchos años se creía que estas personas no tenían capacidad para volver a caminar y no es así. En el caso de la lesión medular incompleta el uso de tecnología, como los sistemas robóticos que posibilitan que el paciente se ponga de pie y camine, ayuda en su rehabilitación, así como mediante la neuromodulación, que son diferentes técnicas que estimulan las conexiones de la médula espinal. Por desgracia no son aún muy habituales». Por eso es importante ponerse en buenas manos y hacer ejercicio. Y en el caso de las lesiones completas, el futuro es prometedor. «Una empresa suiza ha logrado que varios pacientes puedan volver a caminar tras 25 años en una silla de ruedas con la implantación de electrodos dentro del canal medular. Ese es el futuro, que estará, esperemos, en cuatro o cinco años», estima.

andar un poco con el andador. Iba con la silla de ruedas y estar así en tu casa... estaba mal, muy mal».

Al volver, Edurne no paraba de hacer rehabilitación. «Le dije a mi marido: "No quiero salir de este hospital –el de Toledo– en silla de ruedas". Ylologré. Salí conmuletas, me costó Dios y ayuda».

En Pamplona, la mandaron al rehabilitador, «tres días y 45 minutos, pero con eso no haces nada. Me busqué un centro privado y me hablaron del Centro Europeo de Neurociencias (CEN) en Aravaca, Madrid».

Ya en abril de 2021 Edurne se hizo un intensivo en el CEN. «Me explicaron que en el caso de las lesiones medulares incompletas si se trabaja y se es constante se recupera bastante». Fue entonces cuando empezó su lucha, o su segundo «round». Un mes de terapia intensiva: seis horas de rehabilitación y ejercicio y dos de descanso y para comer. «Acababa agotada. Por la mañana hacía ejercicio físico para coger fuerza y por las tardes me ponían en la cinta de suelo una hora enteray en el arnés enganchada al techo», recuerda.

Un sobresfuerzo con el que en solo 30 días pasó de andar con dos bastones unos pocos metros a salir sin ellos. «Mis fisioterapeutas de Pamplona alucinaron. Vieron que en un mes conseguí lo que aquí hubiera tardado un año». Ahora sigue con rehabilitación tanto pública como privada. Sabe que necesita hacer ejercicio.

Gracias a esemismo tesón por el que al volver a casa plegó la silla de ruedas y no la havuelto a abrir «está hoy así». Gracias a eso, a la rehabilitación en el CEN y a no conformarse con lo que le dijeron los médicos: «Tanto la rehabilitadora de Toledo como la de Pamplona medijeron que no volvería a andar. En concreto, la de Pamplona me dijo "caminarás en tu casa con ayuda de un andador, pero en la calle tendrás que ir en silla de ruedas". Y la de Toledo lo primero que me soltófue "bueno vetepensando en ir adaptando tu casa ya ver si bajamos esa tripa", cuando yo acababa de parir y no había vuelto a andar. Sensibilidad cero», selamenta. Por eso, dado su caso, pide a la gente que luche: «Si me conformo con lo que me dijo el médico me hubiera quedado en silla de ruedas».

«Ahora soy independiente, no puedo correr, aunque ya estoy trotando en rehabilitación. Eso me limita mucho teniendo una niña de tres años, pero ahora puedo cogerla, la puedo llevar al cuarto, al baño... Cada vez tengo más resistencia, he vuelto a trabajar, puedo pasar todo el día de pie, ¡si hasta he disfrutado de los Sanfermines!».

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022



Edurne y su hija pasean, esta semana, por las calles de Pamplona

Investigación

## Halladas variantes en 10 genes que elevan el riesgo de sufrir la enfermedad de Crohn

Un equipo internacional de investigadores ha identificado diferentes variantes genéticas en 10 genes que elevan la susceptibilidad de una persona a sufrir la enfermedad de Crohn, entre ellos modificaciones en seis genes de regiones del genoma que no se habían relacionado previamente con esta enfermedad inflamatoria intestinal. Estos descubrimientos, publicados esta semana en la revista científica «Nature Genetics», ponen de manifiesto el papel causal de las células mesenquimales en la inflamación intestinal, lo que ayuda a centrarse en las raíces genéticas de la enfermedad inflamatoria intestinal y proporciona mejores datos con los que desarrollar la próxima generación de tratamientos. Todo un logro.



Esta enfermedad causa inflamación del tracto gastrointestinal

Estudio

## ¿Su tipo de sangre predice el riesgo de tener un derrame cerebral antes de los 60?

El tipo de sangre de una persona puede estar relacionado con el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular temprano, según un nuevo metaanálisis dirigido por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, que ha sido publicado esta semana en «Neurology». Tras ajustar por sexo y otros factores, los investigadores encontraron que aquellas personas con el tipo de sangre A tenían un 18% más de riesgo de sufrir un derrame cerebral temprano que las cuentan con otros tipos de sangre. Aquellos que tenían el tipo de sangre O tenían un riesgo 12% menor de sufrir un derrame cerebral que las personas con otros tipos de sangre.

Oncología

## Tras ocho años, pertuzumab reduce el riesgo de recidiva de cáncer de mama

Datos actualizados del estudio en fase III Aphinity en cáncer de mama precoz HER2-positivo, con participación española, demuestran que la combinación de pertuzumab, trastuzumab y quimioterapia disminuye el riesgo de recaídas y muerte en pacientes con afectación de ganglios linfáticos en los que este riesgo es mayor. Los resultados, obtenidos tras una mediana de seguimiento de 8,4 años, reflejan una reducción del 28% del riesgo de recaída o muerte, en este grupo de pacientes, lo que corresponde a un beneficio absoluto a los 8 años del 4,9%. El mayor beneficio se siguió observando en las personas que tienen un alto riesgo de recaída; es decir, en aquellas con afectación de los ganglios linfáticos.

12 ATUSALUD



Belén Tobalina, MADRID

as ecografías de las 12 y 20 semanas permiten saber el estado del feto, asícomo detectary prevenir enfermedades. Ladoctora Romero explica por qué son tan importantes estas pruebas para la toma de decisiones.

#### 1. ¿Por qué en la ecografía de las 12 semanas se escucha con más ruido el corazón del feto?

Hay que tener en cuenta que el corazón fetal a las 12 semanas mide aproximadamente un centímetro, aunque con los ecógrafos actuales es posible visualizar y escuchar el latido fetal. En ocasiones la visualización del feto y su anatomía, entre ella el corazón, tiene más nitidez si se realiza por vía trasvaginal.

#### 2. ¿Qué revela la ecografía del primer trimestre?

La eco de las 12 semanas es el momento idóneo para realizar múltiples estudios, entre ellos detectar malformaciones fetales importantes, el cribado de cromosomopatías (trisomía 21 y 18), de preeclampsia, de defecto del tubo neural, detectar factores de riesgo de tener un parto prematuro y muchos otros factores maternos, familiares y obstétricos, que pueden influir en el desarrollo del feto y en el momento del parto.

#### 3. ¿No se puede hacer antes el cribado de cromosomopatías?

El momento ideal depende de la

Dra. Inmaculada Romero Ginecóloga responsable de Diagnóstico Prenatal y Medicina Fetal del Hospital Quirónsalud Córdoba

# «En la eco de las 12 semanas se puede ver toda la anatomía del feto e intuir el sexo»

Antes del cribado de cromosomopatías «se puede hacer un test analítico»

longitud craneocaudal delfeto, que debe ser entre 45 y 84 milímetros, lo que corresponde a entre 11 semanas mástres días y 13 semanas más seis días de gestación. Este cribado combinado es el que se hace a todas las gestantes y combina factores maternos con valores analíticos y con medidas ecográficas. Pero existe otro test analítico que también sirve para cribado de cromosomopatías que es la detección de ADN fetal libre circulante en sangre materna y que se puede realizar a partir de las 10 semanas. Aunque antes



Es difícil decir el día de la ovulación. Para estimar la edad, usamos la longitud craneocaudal»

es importante hacer una eco para descartar malformaciones, confirmar fecha de última regla y si la gestación es única o gemelar.

#### 4. La probabilidad en este caso no es como estamos acostumbrados de 1 entre 100.000. ¿Qué es un riesgo bajo, medio y alto?

Si lo que usamos para calcular el cribado es la edad de la gestante en el momento del parto, alto riesgo de cromosomopatías se define como aquel valor >1/270 para T21 o >1/100 para T18/13, que después habrá que confirmar o descartar contécnicas invasivas. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia propone detectar marcadores ecográficos, como la ausencia o hipoplasia de hueso nasalo el ductus venoso reverso, para aumentar la tasa de detección de cromosomopatías en las gestantes con un cribado combinado con un resultado entre 1/271 y 1/1.000. A este rango es al que podemos llamar riesgo intermedio, y que además de una eco más completa también podrían beneficiarse del test de ADN fetal libre circulante en sangre materna.

#### 5. ¿Qué factores afectan a este porcentaje de probabilidad?

Los más importantes son el valor de las hormonas BHCG v PAPP-A, el de la traslucencia nucal fetal y la edad materna. A partir de los 35 el riesgo de cromosomopatías aumenta deforma significativa, sobre todo a partir de los 39.

#### 6. ¿En esta eco también se ve si

#### tiene defectos del tubo neural?

Sí, ya es posible detectar la presencia de espina bífida abierta con la medición del diámetro biparietal en el corte axial y la visualización del llamado 4L-3E en el corte sagital.

#### 7. ¿Y si es muy largo se puede establecer si el embarazo se produjo antes?

Normalmente hablamos de fecha de última regla (FUR), pero hasta que no se produce la ovulación, como a mitad de ciclo, no hay posibilidad de gestación. Algunas mujeres tienen ciclos largos, de 36-38 días, y suponemos que la ovulación se produce en los 18-19 días, contando desde el primer día que baja la regla. Otras tienen ciclos cortos (22-24 días) y otras, ciclos irregulares. Incluso en mujeres con ciclos totalmente regulares es posible que se produzcan ovulaciones espontáneas. Portanto, es difícil decir con exactitud el día de la ovulación. Por eso la ecografía de las 12 semanas es el momento i de al para confirmar o modificar la FUR según la longitud craneocaudal del feto, que no incluye las extremidades.

#### 8. ¿Cuándo se puede saber el sexo del feto?

En la eco de las 12 semanas se puede ver toda la anatomía del feto e intuir el sexo fetal según la orientación del tubérculo genital en el cor-

#### 9. ¿Qué se ve a las 20 semanas?

Se puede detectar la mayoría de anomalías estructurales (hasta el 98% en el caso de anomalías graves). También revisamos aquellos marcadores más sensibles para Síndrome de Down. Además, es el momentoideal paravalorar la longitud cervical (en gestantes con riesgo de parto pretérmino), el flujo sanguíneo a nivel de las arterias uterinas (en gestantes con riesgo de preeclampsia) y el flujo a nivel cerebral (en fetos con riesgo de anemia).

#### 10. ¿Hayalgún problema del feto que no se ve en esta prueba?

Las de manifestación tardía. Así, unaparte de las malformaciones del sistema nervioso central no se verá hasta el tercer trimestre y algunas trasel parto. Otras malformaciones que no se pueden diagnosticar en esta eco son las infecciones, isquemias, tumores... surgidos tras las 20 semanas y aquellas anomalías que no tienen expresión ecográfica (como los TEA o las metabólicas). Además, respecto a la ecografía cualquier condición que dificulte la normal transmisión de los ultrasonidos (cicatrices abdominales, miomas, malposición fetal, etc.) puede disminuir la tasa de detección de anomalías de forma significativa.

LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022

# Más enfermedades sexuales a pesar de la apuesta por la prevención

Las infecciones de transmisión sexual suben un 84% en cinco años, con el VIH y la clamidia a la cabeza

Eva S. Corada. MADRID

Hoy, 4 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual. En las últimas décadas, y en paralelo a una creciente liberación sexual libre de prejuicios, se ha trabajado mucho en una educación preventiva para poder disfrutar libremente del sexo sin consecuencias negativas para nuestra salud. Pero los últimos datos al respecto indican que algo está fallando, ya que solo en los últimos cinco años las infecciones de trasmisión sexual (ITS) han subido nada menos que un 84%.

Comparando cifras sobre nuevos diagnósticos desde 2016 al 2021 en las principales ITS, sitúa al VIH, la clamidia y las infecciones gonocócicas como las que más crecimiento han experimentado. En concreto, el VIH aumentó un 343%, la clamidia un 140%, las infecciones gonocócicas un 71%, el herpes genital un 59%, el VPH un 45% y la sífilis un 43%. De las infecciones por trasmisión sexual analizadas, las únicas que presentaron un descenso en diagnósticos en el periodo analizado son las hepatitis B, CyD, un 19% exactamente.

Así lo confirma la base de datos anonimizados THIN, una herramienta con más de 69 millones de registros anónimos de pacientes de toda Europa (de los que cerca de 47
años es la edad media de las personas afectadas por este tipo de patologías

343%
han aumentado los casos de contagio por VIH en el Viejo Continente

65%
de los nuevos infectados son hombres; en mujeres disminuye al 35%

dos millones son españoles), de Cegedim Health Data España, experta en Real World Data y Real World Evidence para la detección de patrones sociosanitarios.

Entrando más en detalle, la media de edad se sitúa en los 47 años ysolo en este periodo analizado, las ITS han aumentado más entre hombres, casi duplicando a los diagnósticos entre mujeres. En concreto, los hombres representaron el 65% del total, mientras que el dato en mujeres disminuye has-

«Estas cifras constatan la necesidad de seguir impactando desde edades tempranas y a lo largo de nuestra vida sexual con campañas educativas que aboguen por la prevención de estas infecciones y enfermedades. En la era de la sobreinformación, resulta alarmante el incremento de estos diagnósticos

en infecciones de carácter sexual, cuando muchas de ellas son prevenibles con acciones tan sencillas como el uso del preservativo o conocer las prácticas de riesgo para reducir almáximo esa posibilidad», comenta Carlos Iglesias, director médico de Cegedim Health Data España.

Analizando los últimos cinco años las cifras del total de los diagnósticos de ITS, el VIH representaba un 42%, las hepatitis B, Cy D un 26%, el herpes genital un 14,5%, la sífilis un 8%, las enfermedades gonocócicas representaban un 4,5%, el VPH un 2,5% y la clamidia un 2,5%.

DREAMSTIME

Respecto a la media de edad de diagnóstico, encontramos diferencias significativas entre ITS. De menor a mayor, la clamidia se sitúa en una edad media de 32 años, seguida por el VPH y las enfermedades gonocócicas con una media de 36 y 37 años respectivamente o el herpes genital en 38 años. Ya en la cuarentena, es más frecuente la aparición de sífilis (45 años) o VIH (48 años). Finalmente, el diagnóstico del grupo de hepatitis B, C y D suele darse en torno a los 54 años.

En cuanto a sexos, se da una gran diferencia de diagnósticos dependiendo de qué ITS estemos hablando. El VPH (85%), herpes genital (63%) o clamidia (59%) es más detectado en ellas, mientras que la sífilis (80%), el VIH (76%), las infecciones gonocócicas (72%) o las hepatitis B, C y D (62%) son más frecuentes entre el género masculino.

#### Diferencias entre sexos

En resumen, llama la atención un pico de contagios en una delas ITS en las que más se ha trabajado en los últimos años a nivel preventivo, el VIH. Aunque también hay que destacar que se ha avanzado mucho gracias a campañas de detección. Por otro lado, si atendemos a la edad resulta llamativo que la media se sitúe en 47 años, lo que evidencia que las generaciones que no recibieron una educación sexual adecuada están sufriendo ahora las consecuencias de ello.

Y es que al igual que nuestra sexualidad evoluciona a lo largo de la vida, así lo hacen nuestras prácticas. Por otro lado, respecto a la diferencia entre sexos, se observan ITS que tradicionalmente por prevalencia o hábitos sexuales han estado ligadas a diferentes géneros.

#### Opinión El hospedaje del alma

Calambres en las piernas

Dr. Enrique Puras Mallagray os calambres nocturnos en laspiernas son contracciones musculares repentinas, espasmódicas e involuntarias que ocurren en la noche, amenudo involucrandolos músculos de la pantorrilla o del pie, pueden ser bastante dolorosos y hacer que el músculo duela en los días siguientes.

Aunque suelen afectar solamente a la pantorrilla o al pie, puedentambién darse en los muslos o los brazos. Durante un calambre en la pierna, el músculo afectado se hace firme y duro y las articulaciones pueden verse forzadas a adoptar posiciones inusuales. El pie puede apuntar con fuerza hacia abajo con los dedos delos pies doblados y suele durar unos segundos o hasta varios minutos antes de desaparecer espontáneamente por sí solo o con un estiramiento enérgico.

Alrededor de un tercio de las personas mayores de 50 años los padecen. En la mayoría de los casos ocurren al azar y no tienen una clara causa, pero ciertas condiciones pueden aumentar las posibilidades de que se produzcan. A veces pueden deberse a trastornos genéticos o condiciones que afectan los nervioso vasos sanguíneos. Los niveles de hormonas o electrolitos pueden desempeñarun papel o puedenser causados por ciertos medicamentos o toxinas.

Cuando ocurren calambres en las piernas, estas otras condiciones deben descartarse porque pueden requerir tratamientos específicos. Los diuréticos (píldoras que a menudo se usan para tratar la presión arterial alta o la insuficiencia cardíaca), son una causa particularmente común de calambres. La deshidratación, la diabetes, el párkinson, las venas varicosas, la insuficiencia venosa crónica, yla enfermedad renal también son culpables comunes y suelen ser comunes en pacientes que están en diálisis.

Al seruna dolencia muy frecuente seguiremos ampliando información en las próximas semanas.

Enrique Puras Mallagray es cirujano vascular

#### Jorge Andrada

esde mediados del siglo XX se ha evidenciado un crecimiento exponencial de la esperanza de vida, constituyendo un patrón clave en la pirámide demográfica de los países occidentales. Este hecho representa un reto para los sistemas sanitarios y sociales, que progresivamente deben transformarse en modelos asistenciales sociosanitarios y capacitarse para dar una respuesta integral a las necesidades físicas, sociales y mentales de las personas mayores. Se trata de responder al modelo de «envejecimiento activo y saludable» adoptado por la OMS a finales de los años 90 del siglo pasado, que implica poner en marcha programas de Salud Pública para garantizar una atención sociosanitaria que proporcione la protección adecuada, la seguridad y los cuidados personalizados que la persona requiera en cada momento.

En este contexto, Enfermería, como disciplina científica responsable del cuidado de la salud de las personas, juega un papel clave en el desarrollo de estrategias de Salud Pública multidisciplinares encaminadas a fomentar ese «envejecimiento activo y saludable» al que hago referencia, tanto de las personas dependientes y enfermas, como las que están sanas y activas para procurar que sigan siéndolo el mayor tiempo posible.

Ello es así porque el Cuidado -con mayúscula- es una cuestión nuclear para una atención centrada en las personas. Cuidar implica gestionar de forma global y personalizada los proyectos vitales de las personas, en este caso, de las personas mayores. Cuidar va más allá de realizar tareas asistenciales. Cuidar significa apoyarles para que vivan con plenitud, tomando sus propias decisiones, y a que desarrollen su vida de la mejor manera posible desde el plano físico, psicológico, emocional, social e incluso espiritual, para contribuir a su plenitud como personas. Siempre, en consonancia con su entorno familiar, social, cultural y afectivo. Y este cuidado profesional, planificado, individualizado e integral es un derecho que deben recibir todas las personas, especialmente las más vulnerables y complejas, entre las que se encuentran en gran parte las personas mayores.

Para lograr el éxito en este « envejecimiento activo y saludable » hay que tener en cuenta otra variable que a menudo se « olvida». La prevención de la dependencia cuya prevalencia sí podemos disminuir en alguna medida. Muchos de los problemas de salud suelen estar motivados por enfermedades crónicas, pero lo que obviamos es que es posible prevenir o retrasar muchas de ellas con hábitos saludables, de tal manera que las personas mayores que ya sufren algún deterioro de sus capacidades retrasen su evolución con los cuidados preventivos adecuados y continuos.

Para empezar, es clave el papel de la atención primaria y comunitaria donde el rol de la enfermera es fundamental. Al tiempo, que resulta primordial contar con las enfer**Opinión** 

# El derecho de las personas mayores a recibir cuidados

▶ Enfermería, como disciplina científica, resulta clave en el desarrollo de estrategias de Salud Pública

meras especialistas en Geriatría, especialmente en la atención de los mayores más frágiles y de edad avanzada, en todos los niveles sociosanitarios, liderando los cuidados de estos de forma escalonada a las diferentes situaciones de enfermedad o necesidad, con independencia de su grado de complejidad. Una vez más insisto en la necesidad de su plena implantación en todos los centros públicos, privados y concertados

que corresponde. Ello incluye las residencias que, de una vez por todas, deben concebirse como centros donde también viven «pacientes» y no solo «residentes», por lo que sus cuidados hay que afrontarlos con equipos profesionales especializados y adecuadamente dimensionados, sin olvidar prestar esta misma atención a los mayores en sus domicilios.

En definitiva, y a la luz de los hechos, es

evidente la necesidad de transformar nuestro sistema de salud basado en un modelo «curativo y de agudos» para migrar hacia un sistema sociosanitario que contemple el bienestar de todos, pero haciendo hincapié en un segmento cada vez más mayoritario de la población, como es el de las personas mayores, que tienen el derecho de recibir cuidados profesionales e individualizados para lograr un «envejecimiento activo y saludable». Ello requiere superar los obstáculos legales, sociales y estructurales que protejan y garanticen este derecho. Afrontar este reto con éxito requiere del concurso de la profesión enfermera como garante de cuidados integrales basados en la evidencia científica humanista. Unos cuidados que comienzan con la prevención y finalizan con el acompañamiento durante todo el proceso vital garantizando siempre la seguridad, la calidad y la humanidad del cuidado. Porque es su derecho y nuestra obligación como sociedad.

**Jorge Andrada** es presidente del Ilustre Colegio de Enfermería de Madrid



Los cuidados comienzan con la prevención y finalizan con el acompañamiento durante todo el proceso vital

ATUSALUD 15 LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022



La diabetes es la causa más frecuente de esta patología

# ¿Cómo frenar el avance de la enfermedad renal crónica?

A través de un análisis de sangre, de orina o una ecografía renal se puede detectar esta patología. Y para prevenir, es crucial una dieta baja en sal, el ejercicio y evitar los productos de herbolario con aristolochia

#### B. Tobalina. MADRID

La enfermedad renal crónica es la pérdida progresiva de la función delos riñones. En una etapa inicial no presenta prácticamente síntomas y puede ser tratada si se diagnostica a tiempo. Pero en fases donde la patología esté más avanzada, la persona puede necesitar diálisis o un trasplante de riñón. Por eso es muy importante detectarla a tiempo.

Para ello, existentres herramientas diagnósticas fundamentales: el análisis de sangre, el de orina y la ecografía renal. Así, el primero, «con medida de la creatinina permite conocer el porcentaje de función renal, el de orina con medida dealbúmina (una proteína producida por el hígado) posibilita detectar la enfermedad antes de que se pierda la función renal y, por tanto, intervenir más tempranamente, y en el caso de la ecografía renal, esta facilita el diagnóstico de enfermedades como la poliquistosis renal, antes de que aparezca la albúmina en la orina o se pierda la función renal», tal y como detalla el doctor Alberto Ortiz Arduan, jefe del Servicio de Nefrología e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid. Y resulta crucial, ya que se espera que sea la sexta causa de muerte en 2040 en España y la segunda, tras el alzhéimer, en 2100, según el estudio «Global Burden of Disease».

En cuanto ala prevención, como a día de hoy no hay herramientas para regenerar los riñones y los síntomas suelen sertardíos (se orina poco, se pierde el apetito, se tienen náuseas, cansancio...), es muy importante vigilar «la dieta, sin exceso de sal ni de fosfatos, y realizar ejercicio diario, puede ser caminar, para mantener un peso adecuado, ya que el sobrepeso y la obesidad facilitan la diabetes y la hipertensión que dañan los riñones», explica el doctor.

También hay que controlar la tensión arterial y la diabetes en caso de tenerla. Además, si se tienen piedras en los riñones resulta importante ingerir agua para mantener un volumen de orina de dos o tres litros al día.

A estas recomendaciones que detalla el doctor hay que añadir «no fumar, porque daña los riñones; evitar en lo posible el consumo crónico de fármacos tóxicos para los riñones y los productos de herbolario sin una garantía de calidad CE. En China, los productos de herbolario que contienen aristolochia son una causa relativa-

2100año en el que esta patología será, tras el alzhéimer, la segunda causa de muerte

millones de españoles tienen esta enfermedad, pero la mayoría no lo sabe

#### Comer de mercado. no de súper

Una persona con insuficiencia renal ha de «comprar los alimentos crudos y procesarlos en casa. Esto limitará la cantidad de sal y de fosfatos que se ingieren con los alimentos procesados. Por lo demás, la dieta mediterránea es ideal para conservar la salud de los riñones», explica el doctor Ortiz, que recuerda que «toda bebida que no sea agua puede contener calorías vacías, esto es, calorías que nos engordan pero que no nos alimentan». Además, es importante «combinar una alimentación sana con ejercicio moderado».

mente frecuente de necesitar diálisis y en Europa ha habido varias "epidemias" ligadas a productos de herbolario con aristolochia y que no siempre advertían de ello en la etiqueta».

Por último, el doctor recuerda que es importantellevar una salud gestacional adecuada que disminuya el número de prematuros y bajo peso al nacer, ya que «estos bebés presentan un menos número de nefronas que son las unidades filtrantes del riñón».

Y una vez desarrollada la enfermedad renal crónica, el paciente será tratado con fármacos que enlentecen la pérdida de función renal y que disminuyen su impacto negativo sobre la salud cardiovascular, lo que reduce el envejecimiento acelerado y la muerte prematura características de esta patología.

Unas recomendaciones esenciales, ya que «ahora en España hay unas 60.000 personas en tratamiento renal sustitutivo; es decir, 60.000 personas que hubieran muerto en pocos días si no se les hubiera sustituido la función renal mediante diálisis o trasplante. De ellos la mitad están trasplantados. Yen 2100 se espera que haya entre 250.000 yun millón de personasen diálisis o trasplante. Hay que tener en cuenta que para entonces se estima que la población española rondarálos 25-30 millones de personas. Y dadas las limitaciones en el número de donantes de riñón, y salvo que se descubran nuevas tecnologías disruptivas, la mayoría de esas personas estarán en diálisis».

## Las personas impulsivas comen de forma menos saludable

E. S. C. MADRID

Las personas con elevada impulsividad presentan más dificultades para seguir patrones dietéticos saludables y más facilidad para comer de manera menos sana, según un estudio publicado «International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity». El trabajo, el primero de estas características, según los investigadores, ha sido realizado por el Ciber de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CiberOBN), la Unidad de Nutrición Humana de la Universidad Rovira i Virgili y el Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili, de Barcelona.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores hicieron un estudio observacional con más de 460 voluntarios de cuatro centros de investigación españoles a los que siguieron durante tres años para analizar las asociaciones existentes entre el rasgo de personalidad impulsivo y la adherencia a distintos patrones dietéticos. La evaluación dela impulsividad la midieron al inicio del estudio mediante un cuestionario que evalúa el rasgo de personalidad impulsivo y también analizaron la adherencia a ocho patrones dietéticos saludables (orientados ala reducción del riesgo cardiovascular, hipertensión, colesterol, declive cognitivo entre otros), así como a dos no saludables.

Los resultados pusieron de manifiesto que quienes muestran una gran urgencia por responderrápidamente a susemocionesyuna peorplanificación, tienden a tener más dificultad para seguir a patrones orientados a reducir el riesgo cardiovascular, colesterol e hipertensión. Estos contienen menos carne roja y procesada e hidratos de carbono refinados, alimentos que para las personas más impulsivas son más difícil de restringir, ya que usualmente son valorados como más deseables, poniendo de manifiesto su urgencia por ingerirlos.

Esa urgencia, junto con su carencia para planificar otras opciones más saludables, podría hacer se adhieran mejor a patrones poco saludables.

# ¿Puede un antidiabético tratar la insuficiencia cardiaca?

Un ensayo español confirma la eficacia de la dapagliflozina en esta enfermedad, mejorándola un 18%

E. S. Corada MADRID

La insuficiencia cardíaca (IC) es una enfermedad crónica que se agrava con el tiempo y que en España afecta a un 2% de la población y a cerca de 64 millones de personas en todo el mundo. Es, además, la principal causa de hospitalización para los mayores de 65 años y supone un importante gasto sanitario.

Ahora, un ensayo en fase III Deliver, en el que ha participado el Hospital Universitario de Bellvitge, en Barcelona, ha confirmado la eficacia de un medicamento desarrollado para luchar contra la diabetes, la dapagliflozina, en la reducción de la mortalidad y el agravamiento de las personas con este problema.

«El estudio supone una revolución en el tratamiento de los pacientes con IC ya que por primera vez se demuestra que un fármaco como la dapagliflozina mejora los resultados clínicos y la calidad de vida a lo largo de todo el espectro de función ventricular», afirma el Dr. Josep Comin, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital de Bellvitge (HUB) y director del Grupo de Investigación BIO-Heart en Enfermedades Cardiovasculares del Idibell, quien también es coautor del artículo que recoge los resultados del trabajo internacional Deliver, publicado en la prestigiosa revista «The New England Journal of Medicine» (NEJM).

Comin ha sido responsable del desarrollo del estudio en nuestro país. En este sentido, cabe destacar que desde el HUB y el Grupo BIO-Heart se han coordinado los más de 300 pacientes de toda España que han participado en el estudio, de un total de más de 6.200 en todo el mundo.

Los resultados - presentados en el Congreso Europeo de Cardiología- demuestran que la administración de la dapagliflozina, en una única dosis oral diaria, es capaz de reducir el efecto compuesto de muerte cardiovascular y empeoramiento de la IC en un 18%.

Además, el análisis conjunto del estudio Delivery otro que también

se ha centrado en el mismo fármaco, el DAPA-HF, mostró que la reducción del riesgo de muerte cardiovascular era de un 14%.

De hecho, es eficaz independientemente de la fracción de eyección de la insuficiencia, esto es, el porcentaje de sangre que el ventrículo izquierdo del corazón bombea con cada contracción y el principal valor para determinar la gravedad de una IC.

«Los resultados del estudio supondrán un cambio en las recomendaciones actuales de las guías de practica clínica internacionales y son un ejemplo paradigmático de transferencia de conocimiento a la practica clínica en la que el HUB y el Idibell han contribuido de manera significativa», asegura Comin.

#### ¿Qué es este medicamento?

Se trata del primer inhibidor y cotransportador de sodio glucosa 2 o SGLT2, de uso oral, que hasta ahora estaba aprobado para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, como complemento de la dieta y el ejercicio, ya que reduce el azúcar en sangre haciendo que los riñones eliminen más glucosa con la orina. Comercializado por AstraZeneca, que ha impulsado el ensayo Deliver, la dapagliflozina también está aprobada para el tratamiento de la IC con fracción de eyección (FEVI) reducida y enfermedad renal crónica.



En el estudio han participado 300 pacientes españoles de un total de 6.200 en todo el mundo

### **Opinión**

Agosto sanitario

#### Mario Mingo

uede que únicamente sea mi percepción, pero creo que la Sanidad, a pesar de que la pandemia de Covid-19 esté remitiendo, ha tenido en el recién finalizado mes de agosto tanto o más protagonismo en la actualidad nacional que en agostos anteriores.

Se han producido nuevos e injustificables vaivenes del Gobierno con el uso de la mascarilla -en este caso, en los aviones-; se ha aprobado inmunizar a cinco personas con cada vacuna frente a la viruela del mono -nueva polémica entre Gobierno y comunidades autónomas por la lentitud en validar la medida-; las insostenibles listas de espera y los «sobre excesos» de mortalidad han sido de nuevo objeto de titulares en la prensa; la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha visto actualizados sus estatutos -ya podían haber aprovechado para devolverla estructuralmente al Ministerio de Sanidad...-; transcurridos más de dos años desde la aprobación del dictamen de la Comisión de Reconstrucción del Congreso, el Consejo de Ministros ha realizado una primera lectura de lo que se espera que sea la norma que regule el futuro Centro Estatal de Salud Pública-¿en la presente legislatura?-, y, entre otras cuestiones reseñables, este mismo martes se hizo pública la dimisión de la directora general de Farmacia del Ministerio.

El extenso refranero español ofrece numerosas referencias para agosto, por ejemplo: «quien en agosto ara, despensa prepara». Sin embargo, y a tenor de lo acontecido durante el mes pasado, parece claro que nuestro sistema sanitario no está, precisamente, para andarse con refranes.

Como dije en mi último artículo de julio, son muchas las asignaturas que Sanidad tiene pendientes; cuestiones de primer orden a las que todos los agentes del sector piden soluciones tangibles y efectivas con urgencia. ¿Tendremos «despensa» sanitaria antes de que termine este año?

Mario Mingo es médico y político



Los medicamentos son salud. Curan, controlan la enfermedad o alargan la vida y mejoran su calidad. Detrás de ello están los profesionales de un gran sector industrial, potente dinamizador de la economía y fuente de empleo cualificado, que está, por encima de todo, comprometido con la salud de las personas, la innovación y el sistema sanitario

farmaindustria.

20,4%\*

QUIÉNES SOMOS

COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS EN ESPAÑA

(nacionales y multinacionales)

UNIVERSITARIOS

170.000 empleos indirectos/inducidos

#### **EMPLEO INDEFINIDO**

94%

62%

Industria farmacéutica

Media de la economía española

53% son mujeres, el doble de la media de la industria

#### MOTOR ECONÓMICO

**PRODUCIMOS** 

millones de euros

(Datos INE 2019)

\* de toda la alta tecnología

**EXPORTAMOS** 

millones de euros

5.4% de todas las exportaciones españolas

#### LÍDERES EN INVESTIGACIÓN

#### A LA CABEZA DE LA INVERSIÓN EN I+D INDUSTRIAL





19,6% de toda la industria

45,5%

de la inversión en I+D es en colaboración con centros de investigación y hospitales públicos y privados

#### APUESTA POR LA INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA

#### PRECLÍNICA

Programa Farma-Biotech (coordina laboratorios. pymes y equipos de investigación)

PROYECTOS ANALIZADOS

#### CLÍNICA

El Proyecto BEST (con 50 laboratorios, 51 hospitales, 13 CCAA y 6 grupos de investigación clínica independiente) ha promovido en una década:

**ENSAYOS CLÍNICOS** 

170,000 pacientes

#### COMPROMISO SOCIAL

#### Control deontológico y transparencia

El sector cuenta con un Sistema de Autorregulación que se sustenta en el Código de Buenas Prácticas de la Industria Farmacéutica. La Unidad de Supervisión Deontológica (USD) vela por su cumplimiento

La transparencia es uno de los principios fundamentales del Sistema de Autorregulación, que se materializa en hacer públicas:

- Colaboraciones con organizaciones y profesionales sanitarios y organizaciones de pacientes
- Mediaciones y resoluciones del Sistema de Autorregulación
- Evaluaciones de las reuniones científico-profesionales organizadas por terceros

#### Sostenibilidad ambiental

A través de la entidad Sigre, el sector impulsa un sistema de gestión que trata los residuos de medicamentos para minimizar su impacto ambiental y promueve medidas preventivas orientadas al ecodiseño y la economía circular:

- En 2021 se recicló el 68% de los materiales de envases recuperados en los 22.000 Puntos Sigre
- · Las medidas de prevención han hecho que ya uno de cada tres envases de fármacos sea más ecológico, y en general son un 25% más ligeros

18 ATUSALUD



«Con el dinero que se gasta en esta enfermedad se podría evitar todo el hambre del mundo»

#### Antonio Alarcó Hernández

uando uno habla de prevalencia de enfermedades es evidente que una constante es la diabetes conjuntamente con la obesidad, que representa la pandemia auténtica del siglo XXI. Más concretamente, el llamado síndrome metabólico, que es la asociación de diabetes mellitus tipo 2, obesidad, hipertensión e hipercolesterolemia, representa por sí solo una patología de la superabundancia que está afectando a la salud de los ciudadanos y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Es oportuno recordar que la salud es un derecho solamente del 20% de la población mundial y que con el dinero que se gasta en patología de la superabundancia se podría evitar todo el hambre del mundo. Esta es una reflexión moral que siempre debemos tener en cuenta cuando hablamos de este tipo de patologías.

Por todo ello, tener una estrategia en diabetes del Sistema Nacional de Salud (SNS) es algo imprescindible y que desde el 2012 no se ha revisado la última planificación oficial. Ha pasado más de una década y precisa sin duda una actualización en donde se incorporen los muchos avances y novedades que ha habido en cuanto al tratamiento, abordaje y gestión de la diabetes. Y todo ello resulta imprescindible para que los pacientes se diagnostiquen precozmente y los diagnosticados cuenten con una calidad de vida que conduzca a la reducción de complicaciones y al control del coste sanitario. Por todo ello es imprescindible una actualización de la estrategia en diabetes.

Opinión

# Estrategia en diabetes del SNS

«El síndrome metabólico es una patología de la superabundancia que afecta a la salud y a la sostenibilidad de los sistemas sanitarios»

«Los últimos avances

hacen necesaria una

actualización del plan»

Actualmente, en España hay cerca de seis millones de personas con diabetes, principalmente de tipo 2, para los que la educación diabetológica es clave para su calidad de vida y para prevenir las posibles complicaciones que se dan en esta enfermedad. En este sentido, los últimos avances acaecidos en relación al abordaje y tratamiento de la patología, y muy fundamentalmente los

de índole tecnológico, hacen que sea necesaria una actualización de la Estrategia en Diabetes del SNS, texto de la nueva estrategia que es clave para desarrollar, a su

vez, las guías de buena práctica clínica y el manejo de esta enfermedad tan importante. Debe de ser consensuado con todas las partes asociación de pacientes, enfermos, profesionales con sus distintas especialidades y los diferentes partidos políticos.

Los avances tecnológicos aplicables en la diabetes y su tratamiento, que se han sucedido desde 2012 hasta ahora, son claves para el manejo de esta pluripatología y así evitar complicaciones innecesarias que repercutirán gravemente en la evolución de esta enfermedad. Las nuevas tecnologías desempeñan un papel clave como hemos dicho en el tratamiento y la evolución de la enfermedad, aumentando por tanto la calidad de vida de los pacientes y, por qué no decirlo, en la re-

ducción del gasto sanitario en la diabetes. Hoy hay que introducir en una nueva estrategia las diversas tecnologías (salud digital) que son capaces de mejorar la

adherencia al tratamiento de los pacientes, aumentar la calidad de vida de ellos mismos, medir de manera continua los niveles de glucosa de forma no invasiva, ofrecer una información detallada para la prevención de las complicaciones, entre otras cosas.

Es importante recalcar que la innovación tecnológica está permitiendo la reducción

significativa de los eventos de hipoglucemia que tan importantes son, además de otra serie de parámetros claves a medir de forma automática, lo que supone un alto ahorro de coste sanitario por diabetes. Concretamente, podría representar una reducción de hasta 600 euros por paciente y año, frente al sistema convencional de monitorización con glucemias capilares.

Por todo ello, dentro de la actualización de la Estrategia en Diabetes del SNS y en coordinación con las comunidades autónomas es imprescindible realizar una actualización de la estrategia incorporando los nuevos avances que ya han demostrado su evidencia científica.

También habrá que introducir, como habíamos comentado antes, la salud digital y todas las evidencias científicas que no se pueden quedar al margen de esta nueva estrategia nacional de diabetes.

La invitación a participar de forma activa de esta nueva estrategia nacional es algo imprescindible y concretamente la Federación Española de Diabetes consolida la primera declaración de derechos de las personas con diabetes en España: educación y formación diabetológica; acceso e inversión en investigación y nuevas tecnologías; acceso a material y servicios de calidad; normalización del niño en la escuela; equidad nacional de la asistencia sanitaria; igualdad a nivel laboral y social; concienciación y prevención; acceso a la información; SNS centrado en la cronicidad, y participación en la toma de decisiones.

**Antonio Alarcó Hernández** es catedrático, doctor en Ciencias de la Información y Sociología y senador LA RAZÓN • Domingo. 4 de septiembre de 2022

# Sesderma aterriza en Panamá con una clínica y un centro logístico

▶El laboratorio dermatológico español presenta en Ibiza sus planes de expansión durante la convención internacional de la marca y a la que asistieron más de 300 profesionales

R. S. MADRID

El laboratorio Sesderma desveló, en su convención anual, celebrada esta semana en Ibiza, sus planes más inmediatos de expansión internacional, que supondrán el establecimiento de un centro de operaciones en Panamá para impulsar la presencia de la firma en América del Sur, Norteamérica y Caribe.

De esta manera, la compañía especializada en dermocosmética avanzada adoptará un nuevo enclave estratégico para potenciar sus productos de dermatología y dermoestética en los países de esta extensa área geográfica.

La instalación de este «hub», el mayor de la compañía en el continente americano, se encuentra en su última fase directamente supervisado por un equipo de diez personas de la firma, formado por profesionales de los departamentos médico, logístico, comercial y de desarrollo de

negocios. Enlas últimas semanas, este equipo ha mantenido reuniones con diferentes actores económicos del país para buscar sinergias y abrir nuevas vías para la distribución de sus productos en los países de la región.

El anuncio de este avance internacional tuvo lugar durante la convención internacional anual de la marca, que ha convertido a la isla pitiusa en un punto de encuentro para el sector de la dermocosmética con la asistencia de más de 300 profesionales procedentes de las filiales de la compañía en países como Brasil, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Perú, México, Dubái, Polonia, Portugal, Rumanía, India, Reino Unido o Estados Unidos.

«Sesderma Panamá está llamada a convertirse en poco tiempo en un centro de referencia, así como en un eje estratégico para seguir impulsando la expansión del grupo por todo el continente, especialmente en Latinoamérica.



El doctor, con dos jugadores del Ibiza, del que Sesderma es sponsor

En la actualidad, la compañía cuenta con presencia en 80 países y 23 filiales internacionales Se trata de un importante paso adelante, tanto por lo que significa para la compañía como por el propio impacto que la iniciativa para el sector en el país, con la creación de decenas de puestos de trabajo de alto perfil tales como dermatólogos, cirujanos, enfermeras, asesores en formación, visitadores, administrativos

responsables de logística y entrega», entre otros, explicó Gabriel Serrano, dermatólogo, fundador y presidente ejecutivo de Laboratorio Sesderma.

Respecto a la elección de Ibiza para presentar la estrategia internacional de la compañía, el Dr. Serrano destacó que «ha sido una elección muy consciente, ya que la isla ha sido una inspiración para el desarrollo de ciertos productos y, en el plano personal, es una residencia habitual en la que encuentro tranquilidad desde hace décadas». Así pues, el fundador de Sesderma no ha dudó en resaltar la «gran acogida» que ha tenido la elección de la isla «entre profesionales de todos los rincones del mundo» para este encuentro internacional.

En la actualidad, Sesderma cuenta con presencia en 80 países y 23 filiales internacionales, que ya suponen el 80% de su facturación. Una proyección global que se inició ya en los primeros años de vida de la firma con la inauguración de su sede en Estados Unidos en 1992, que se trasladó de Atlanta a Miami en 2010. Un año antes, la compañía daba el salto a Polonia y establecía sus primeras oficinas fuera de España.

#### Referente en Dermatología

La creación de un nuevo centro de operaciones en Panamá se ha producido en paralelo al anuncio de la firma de abrir una exclusiva clínica en la capital del país, Ciudad de Panamá, convirtiendo a Sesderma en un referente en dermatología y medicina dermoestética en la región. La clínica en Panamá contará con más de 200 m2 en pleno centro de urbano, dedicados a la más avanzada tecnología médica, tratamientos y productos específicos para el cuidado de la piel, incluyendo el uso de la nanotecnología, una de las señas de identidad de la marca.

«Nuestra apuesta es crear un centro dermoestético en el que los usuarios puedan disfrutar de los tratamientos de cuidado de la piel más avanzados del mundo y de los productos dermatológicos más eficaces, de igual forma que pueden hacerlos los pacientes españoles gracias a nuestras clínicas de Valencia y Madrid. La investigación e innovación constante que caracteriza nuestros productos y tratamientos será un factor diferencial, y confiamos que estos factores, junto con una atención totalmente personalizada a manos de los mejores especialistas, sea la clave para replicar en Ciudad de Panamá el éxito de las clínicas Sesderma en España», concluyó el Dr. Serrano.



Serrano durante el encuentro con personal de sus sedes de Brasil, Rep. Dominicana, Costa Rica, Colombia, Perú, México, Dubái, Polonia, Portugal o EE UU

#### LA PUBLICACIÓN MÁS GALARDONADA DE LA PRENSA ESPAÑOLA

Premio Jaime I de Periodismo • Premiode la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica • Premio a las Mejores iniciativas de Servicio al Paciente de la Fundación Española de Enfermedades Raras (Feder) • Premio de la Fundación Internacional de Osteoporosis • Premiode la Fundación Española de Permio Biociversidad • Premio Biociversidad •



#### **Entrevista**



**Dr. Adrián Cano** Especialista de Psiquiatría y Psicología Clínica de la Clínica Universidad de Navarra

# «Ahora somos mucho más vulnerables a sufrir depresión postvacacional»

Raquel Bonilla. MADRID

onseptiembrereciénestrenado, el nuevo curso arranca bajo la amenaza de la depresión postvacacional, un problemasobre el que hablamos con Adrián Cano, especialista de Psiquiatría y Psicología Clínica de la Clínica Universidad de Navarra.

#### ¿Existe realmente ese síndrome o se trata de un mito más propio del marketing?

Es una realidad. Podríamos decir que se trata de un cuadro sintomático derivado de la desadaptación a la vida ordinaria después de las vacaciones. Es un problema adaptativo.

## ¿Y cada vez resulta más común o es que ahora hablamos más de ello?

Ambos argumentos son válidos, y la suma de estas dos circunstancias probablemente hace más acuciante este problema. Las vacaciones que tenemos hoy en día son muy distintas a las de antes; además, la actividad profesional que desarrollamos todo el año resulta mucho más exigente que décadas atrás. Y en tercer lugar hay más predisposición personal a ese trastorno, somos mucho más vulnerables, quizá porque estamos en una sociedad más individualizada donde se prima la exigencia, el triunfo... y eso son factores que predisponen a que podamos sufrir esa inadaptación al reincorporarnos.

#### ¿El estilo de vida nos empuja a sufrirlo?

Sin duda, por lo que vemos en consulta, resulta más habitual ahora que hace una década. La hiperconectividad hace que nuestra actividad profesional no se detenga tan fácilmente y eso hace que no desconectemos y, por tanto, que a la hora de volver estemos más apáticos y cansados, sin alcanzar la sensación de recuperación total. Y no hay que olvidar que esa desconexión es necesaria, al menos de un mínimo de 15 días seguidos.

Desconectar es fundamental. Nuestro organismo necesita periodos de blanqueo de esfuerzos.

#### ¿Y quiénes son más propensos a sufrirlo?

Aquellos con personalidad rígida, exigente, muy perfeccionistas, obsesivos... Quieren hacerlo todo muy bien y al reincorporarse tras un parón más o menos largo les cuesta porque aparece en su ámbito profesional esa necesidad de perfeccionismo y de exigencia que desencadena ansiedad o angustia.

#### ¿Qué síntomas pueden servir de alerta?

Cansancio, apatía, debilidad, disminución del estado de ánimo, sentimiento de malestar, impotencia, alteraciones del sueño, del apetito... En casos más graves hay presencia de ansiedad, angustia, nerviosismo, irritabilidad... Todo ello provoca un malestar en la persona que altera su relación con el entorno y produce alteraciones en la comunicación, problemas en el trabajo, en la familia. Esa inadaptación a la realidad hace que estés desajustado con el entorno.

#### Pero estar agobiado o no querer volver puede resultar algo habitual... ¿Cuándo hablamos de un trastorno más serio?

La línea roja la marca la gravedad de los síntomas y la duración. Si la situación no se supera en la primera semana es cuando debemos pensar que algo me sucede. Normalmente basta con esperar y cambiar el foco de la situación, pero si se mantiene más allá de tres semanas habría que buscar ayuda a nivel de psicoterapia.

#### Opinión



Fernando Sánchez-Dragó

#### Dar a luz

alumbrar, queviene a ser lo mismo. Vuelve hoy esta columna tras el paréntesis veraniego. No es exactamente un parto, sino un episodio de «rebirthing», de renacimiento... Una técnica de psicoterapia que hace ya unas décadas se puso de moda, y sigue estándolo.

Dar a luz es una de las expresiones más hermosas de nuestro idioma, pero si analizamos lo que experimenta el nascituro mientras está en el vientre de su madre esa luz que disipará la tibia oscuridad del embarazo se enturbia un poco. Por cierto... Acabade aprobarse la nuevaley del aborto. Algún díase recordará nuestra época como la etapa de la historia en la que la humanidad volvió a hacerse inhumana.

Pero vuelvo a lo que iba... «El nacimiento ordinario es un poco brutal. Los focos quirúrgicos pueden ser deslumbrantes y los bebés son sensibles a esa luz incluso dentro del útero. La primera experiencia de emerger puede vincularse con la luz cegadora. El ruido de la sala de parto del hospital puede suponer un asalto muy doloroso para unostímpanos sensibles. Después del calor del útero una repentina caída de temperatura puede impactar con fuerza en una criatura desnuda y húmeda. El primer aliento fuera del útero puede ser una experiencia de dolor inexplicable. El cordón umbilical se corta con rapidez y el niño debe estar boca abajo y recibiendo azotes. La primera respiración sepuede percibir como parte de un paquete que combina luz cegadora, sonido ensordecedor, disminución masiva de la temperatura y asalto violento. Y si esto no fuera suficiente el niño puede ser arrebatado a su madre, que es lo único que ha experimentado como su única realidad durantevarios meses» (Atargatis, Paul Weston, Aurora Dorada).

Mi cuarto y, hasta la fecha, último hijo, que pronto cumplirá diez años, nació en el sofá del salón de mi casa porque así lo decidió su madre. Todo fue bien. El rebirthing, dicen sus valedores, estimulalos recuerdos del nacimiento y conecta con los patrones emocionales creados en aquel momento. Yo me sometí a esa terapia guiado por Jodorowsky y di cuenta de ella en mi novela Muertes paralelas. Y la luz se hizo por segunda vez en mi vida.

#### «Esperamos ya un aumento de la morosidad»

El presidente de Asnef admite la «anomalía» de los tipos negativos **P. 5** 



#### El ahorro se contrae víctima de la inflación

Al 32% de los españoles les queda el 10% del sueldo tras pagar las facturas **p.8** 



#### Cómo proteger a su entidad de los ciberataques

SIA, empresa de Indra especializada en el sector, da once claves **P.9** 



**TU ECONOMÍA** 

Suplemento económico semanal de LA RAZÓN nº. 412-4/9/2022



De la mano de la tecnología, aparecen innovadores negocios digitales en un área de actividad hasta ahora muy tradicional y que se había resistido a los cambios P. 2-4

Nuevos negocios digitales surgen en torno a una de las áreas de actividad más tradicionales de la economía. España se ha convertido en uno de los grandes «hub» de innovación europeos de este tipo de compañías

# Las «proptech» agitan el sector inmobiliario

Cristina Ruiz. MADRID

l sector inmobiliario forma parte de aquellas áreas de actividad que habitualmente se han considerado «tradicionales». Sin embargo, ha hecho suyo aquello de «renovarse o morir», y está inmerso en toda una revolución denominada proptech, que no es otra cosa que la incorporación de la tecnología en la empresa inmobiliaria convencional, un proceso que tomó fuerza durante la pandemia, pero que no ha parado de crecer desde entonces.

«Se trata de una nueva tendencia que surge de la unión de Property (Real State) y Technology, y que se origina bajo el paraguas del fenómeno fintech, en el que diversos sectores abrazan las tecnologías digitales para ofrecer nuevos servicios, productos, aplicaciones y herramientas alrededor de todo el negocio del sector y sus principales agentes: inmobiliarias promotoras, constructoras, tasadores, arquitectos...», explica Miguel Ángel Barrio, profesor de Programas de especialización de Fintech & Data Science del IEB.

Los servicios que ofrecen este tipo de compañías son muy variados, y van desde la compra, venta o alquiler de propiedades, hasta servicios de reforma, construcción, mantenimiento, administración y gestoría.

Desde que hace aproximadamente seis años España empezara a dibujar su pequeño ecosistema proptech con apenas medio centenar de startups, el sector ha evolucionado mucho, tanto que, en estos momentos, nuestro país es uno de los «hub» de innovación inmobiliaria más importante de Europa. Y la tendencia es de crecimiento progresivo.

Según los datos con los que cuenta mapaproptech.com, recogidos en el informe «Radiografía del proptech en España», elaborado por API, en España existen actualmente 514 empresas proptech, un número muy destacable. Y es que si se comparan con los datos del informe «Proptech in Europe», publicados en agosto de 2021 por Unissu, España es, en estos momentos, el tercer país en número de empresas proptech después de Reino Unido (825) y Francia (547).

«El crecimiento de las proptech se sitúa en estos últimos años en el entorno del 300% y la perspectiva es más que interesante en los próximos años, basándose en la evolución de los actuales productos y servicios, que siguen buscando una mayor sofisticación, involucrando la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas o la Realidad Virtual y Aumentada», señala Ángel Barrio.

#### Categorías

Existen varias categorías en el ámbito de las proptech. Como las focalizadas en la compra-venta (Idealista, Fotocasa o Clikalia); los modelos P2P, que facilitan conectar la oferta con la demanda (Air-Bnb, Badi o Housfy); las que explotan el big data para mejorar el análisis de necesidades, tanto técnicas como financieras; las que se centran en el IoT (Libelium); las basadas en domótica (domoticus); las que aprovechan la realidad virtual yaumentada (Floorfly, Vitrio); las que facilitan aplicaciones específicas para la gestión inmobiliaria (Prinex); las centradas en aspectos financieros que buscan facilitar servicios de inversión e hipotecas (Housers, Invesreal, Urbanitae), o las que empiezan a analizar cómo explotar el blockchain para asegurar el intercambio de información entre compradores, vendedores, inmobiliarias y administraciones públicas, llevando el concepto de «smart contract» a la compra-venta y el alquiler en el sector inmobiliario.

Asimismo, en Europa destacan dos tipos de tendencias. La del centro y este, donde dominan las startups que desarrollan servicios de arquitectura y gestión de proyectos; y la de sur, que centra en el interés en el sector residencial y las

#### Se dispara el número de transacciones

La compraventa de

viviendas alcanzó las

174.075 operaciones en el primer trimestre de 2022, su mejor dato entre enero y marzo desde el mismo periodo de 2007, cuando se registraron 230.775, según recoge la estadística sobre transacciones inmobiliarias elaborada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Esta cifra supone un aumento del 23% en la compraventa de viviendas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por comunidades autónomas, todas las regiones experimentaron aumentos en relación a 2021, destacando, especialmente, Canarias, donde el primer trimestre de este año la compraventa de viviendas ascendió a 7.961 operaciones, frente a las 5.204 del mismo periodo de 2021, lo que supone un incremento de casi el 53%. En Baleares, el incremento fue del 39%, al pasar de las 3.226 transacciones entre enero y marzo de 2021 a las 4.492 que recoge el Mitma en los tres primeros meses de

este año.

tecnológicas que lo impactan, siendo el big data, inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual y realidad aumentada las más relevantes.

La gran mayoría de proptech que forman parte del mapa de API son B2By B2B2C, y están ubicadas en Barcelona (40%), seguida de Madrid (36%). En el resto de ciudades españolas, la presencia de empresas propteches minoritaria, aunque, a medida, que se consoliden en estos mercados, pueden dar el salto al resto del territorio nacional, como, de hecho, ya está sucediendo.

#### Inversión

El crecimiento del sector proptech en España en los últimos años es imparable. Un indicador que, precisamente, avala esta expansión es la cantidad de inversión levantada, que ha dado lugar, incluso, a la creación de fondos de capital riesgo especializados en el sector. Estos inversores están invectando grandes sumas de capital en este tipo de empresas, consiguiendo, asimismo, acelerar la transformación digital del sector inmobiliario. España ocupa el segundo puesto en el ranking de países que atraen más inversiones al sector, con más de 800 millones de euros en 2021, superado solo por Estados Unidos, que encabeza la lista, y las previsiones de crecimiento para 2022 son optimistas. De hecho, en los últimos dos años las inversiones en proptech han sido más cuantiosas, incluso en un escenario tan excepcional como el de la pandemia.

Destaca, por ejemplo, la ronda definanciación de 400 millones de euros cerrada por Casavo este verano. Esta inversión se compone de una ronda de capital serie D de 100 millones de euros, y una línea de financiación de hasta 300 millones de euros, con lo que su capacidad de apalancamiento asciende a más de 500 millones de euros, garantizando recursos suficientes para el crecimiento de su negocio inmobiliario, centrado en un novedoso modelo de negocio.



el cual está basado en la figura del iBuyer o Instant Buyer (comprador instantáneo).

Esta startup italiana, que desembarcó en España en 2020, se encarga de realizar la compra de la vivienda de forma directa en apenas unos días eliminando el riesgo de la operación para el propietario del inmueble, ya que se encarga de la compra de la propiedad, de su reforma y de su posteriorventa. Su directorgeneral en España, Francisco Sierra, exresponsable en nuestro país de N26, considera que esta combinación de capital y deuda les otorga un músculo financiero muy grande, con el que consolidar su crecimiento en sus actuales mercados (Italia, España y Portugal), y acometer la expansión en nuevos territorios como Francia. «En un momento en que las startups están teniendo dificultades para captar financiación, la conseguida por Casavo pone de manifiesto elinterés que actualmente hay por la proptech, que están siendo ahora las protagonistas de una ola de crecimiento en el mundo de la

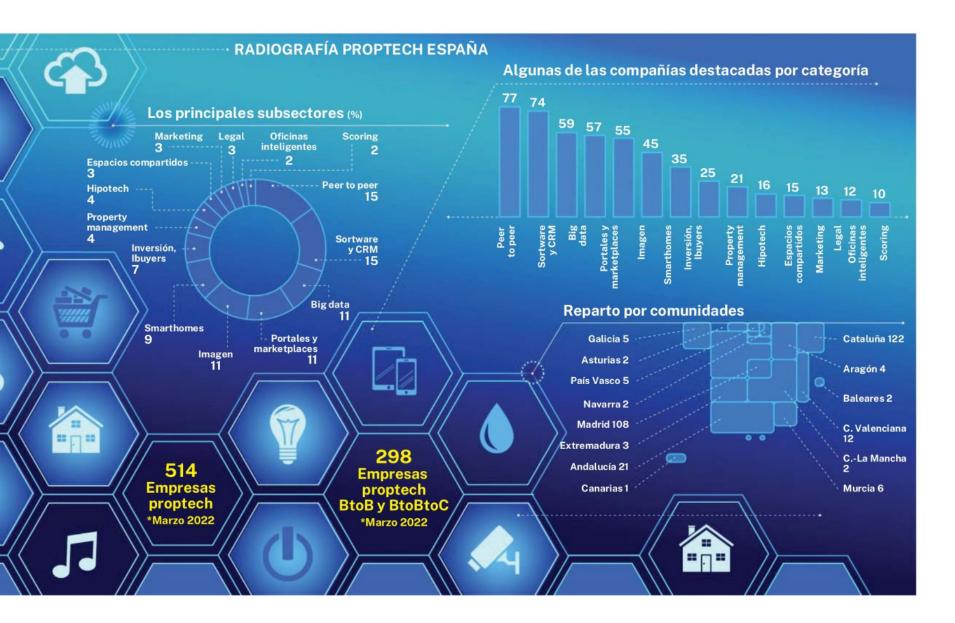

transformación tecnológica. La digitalización es la herramienta indispensable para la modernización del sectory, aunque aún queda mucho por hacer, quienes no abracen la tecnología se quedarán atrás», precisa Sierra.

Hace pocos meses desembarcó en España Huspy, compañía multinacional con sede en Dubai, que también quiere revolucionar la compra-venta de inmuebles a través de la tecnología. «Acompañamos tanto a vendedores como a compradores en todo el proceso, ya que contamos con un equipo de asesores con amplia experiencia internacional que les orientan en todo momento, desde que seleccionan el inmueble hasta que cierran la transacción con el vendedor y reciben las llaves de su casa. También gestionamos sus préstamos hipotecarios, ya que también somos proveedores de crédito, en lo que es una experiencia completa para el usuario», indica Nuno Santos, director general de Huspy para España. La compañía ha hecho de nuestro país uno de sus mercados prioritarios en la región EMEA, dado el dinamismo del sector, al que ha contribuido, a juicio de Santos, la adopción de estas herramientas tecnológicas, que ha facilitado las transacciones, haciéndolas más ágiles y sencillas. «España es un mercado con un gran potencial. Aunque ahora estamos centrados en Madrid, nuestro objetivo es extendernos por todo el país, para lo que esperamos incorporar a 120 personas este año, para comenzar el próximo ejercicio siendo líderes en nuestro segmento», añade.

Independientemente de si se trata de una proptech o de una empresa in mobiliaria tradicional, lo que parece claro es que el futuro del sector pasa por la innovación y por la colaboración entre ambos modelos. En este sentido, Grupo Larha creado LarTech, una empresa que nace con el objetivo de afianzar su compromiso con la innovación digital y que invierte en proyectos en los que las proptech son protagonistas. «Estas compañías digitales están desplegando nuevas formas de responder a las necesidades del sector y

El sector atrajo inversiones en 2021 de 800 millones de euros, solo superadas en Estados Unidos

En un contexto de dificultad para las startups de obtener recursos, ellas acaparan la atención alos intereses de nuestros clientes, y resulta muy productivo colaborar con ellas. Estas empresas emergentes retan al "statu quo" con agilidad, generan nuevas ideas y disponen del conocimiento para escalar con rapidez. Las grandes corporaciones, por su lado, aportan un conocimiento más profundo y una amplia experiencia del sector, además del capital para apoyar el desarrollo de estas iniciativas», indica Santiago Millán, asesor de LarTech.

Así, desde el grupo, invierten en proyectos que desarrollan productos y servicios diferenciales, con aplicación dentro de sus áreas de negocio: residencial, retail o logístico. Son proyectos en los que desde Grupo Lar pueden aportar un valor relevante a través de su experiencia, infraestructura o personal, que estén en fases iniciales y con las que compartan una visión sobre el futuro del sector. Participan en una media de ocho operaciones anuales, con aportaciones de en torno a los 50.000 euros. Desde el lanzamiento de Lartech, hace ahora un

año, la compañía ha invertido en iniciativas de diferentes tipologías, como SaaS, marketplaces o construcción. Algunas de sus últimas inversiones han sido Kilimanjaria, Fragua o Ecómetro, y continúan en busca de nuevas oportunidades en proyectos disruptivos del sector.

#### Tokenización

Por su parte, Tutellus, la plataforma que ayuda a desarrollar proyectos tokenizados, apuesta claramente por este sector. Hasta la fecha, han lanzado tres proyectos proptech, y no descartan seguir profundizando en este segmento, precisamente, por la cantidad de problemas que está resolviendo la tokenización. Uno de ellos es Reental, que se dedica a la inversión en inmuebles tokenizados. Así, selecciona inmuebles para la compra, tokeniza el préstamo necesario para adquirirlo, reparte los dividendos mensuales por el inmueble alquiladoy, tras dos años, vende el inmueble recibiendo las plusvalías.

Continúa en la página siguiente

Viene de la página anterior

Junto a esta iniciativa destaca Nash21, quetokeniza contratos de alquiler en formato NFT, con la particularidad de que el proceso también incluye una garantía de impago que asegura los mismos. Gracias a este formato, se puede vender el contrato de alquiler para anticipar las rentas o utilizar el mismo como medio de pago o garantía para préstamos.

«La tokenización de un sector como el proptech está trayendo muchas ventajas y desde Tutellus queremos seguir siendo protagonistas del cambio. Por ejemplo, Nash21 está suponiendo una disrupción total en el sector proptech, pues, por primera vez en la historia, alguien ha solucionado el problema de la falta de liquidez en el mercado de los contratos de alquiler. Con Nash21, se puede tokenizar bajo un NFT cualquier contrato de alquiler y hacerlo líquido, cobrando la renta a tiempo real (sin esperar al día 5 del mes siguiente), vendiendo el contrato total o parcialmente, depositándolo como colateral y mucho más», expone Miguel Caballero, CEO y cofundador de Tutellus.

#### Tokenización

Gabriela Roberto Baró, cofundadora y Chief Business Officer de Nash21, indica que la tecnología Blockchain, utilizada a través del vertical de la tokenización, ha tenido mucho impacto en este apar-



tado y está en etapa de plena implementaciónporpartedemuchas industrias. «La industria inmobiliaria fue una de las que más demoró en impactar la transformación digital, pero en este último año han surgido muchas startups orientadas a este sector que están acelerando la adopción de herramientas de comercialización, imagen, big datay mismo en Bloc-

kchain», expone Baró a LA RA-ZÓN.

Finaer es otra compañía que nacecon el ADN deproptechy que pone a disposición del mercado tecnología y digitalización para ofrecer un servicio disruptivo y transformar el mercado del alquiler en nuestro país. Así, facilita a todos sus clientes, propietarios, inquilinos y agentes inmobiliarios

La tecnología blockchain ya empieza a dejar su impacto también en esta industria una garantía de alquiler, garantía que permite salvaguardar el total de cobro al propietario, sin demora, sin límite y sin necesidad de demanda judicial, facilitando al inquilino el acceso al alquiler, sea perfil nacional o internacional, sea estudiante o profesional, sea empresa o autónomo, tengan sus rentas dentro o fuera de España, y al agente inmobiliario le brindamos asesoría personalizada y agilidad en el proceso de selección del inquilino, logrando así dinamizar el mercado del arrendamiento», destaca Jesús Pérez, director de Finaer.

#### **Transformación**

«Las llamadas proptech usan la tecnología como base para transformar los modelos de negocio de prácticamente todos los sectores, entre ellos el inmobiliario, en donde han aportado un sinfín de herramientas y han automatizado procesos que mejoran en cantidad y calidad los servicios que venía ofreciendo el sector, siendo el inmobiliario uno de losmás arcaicos y reacios a incorporar esta transformación digital dentro de su actividad», añade Jesús Pérez.

El mercado tradicional inmobiliario está sirviéndose de esta forma de la tecnología para reciclarse, adoptando soluciones que simplifican los procesosy, de paso, ahorran costes a todos los implicados. Una innovación que marcará y revolucionará, sin duda, el futuro de toda esta industria.

## ¿El siguiente paso será que Amazon venda casas?

El profesor de IEB Ángel Barrio analiza el papel que jugarán las bigtech en el futuro

C. R. MADRID

Todas las categorías de protech tienen cabida en este nuevo universo. Pero al igual que sucede en fintech (lascompañías financieras tecnológicas), la gran pregunta no es la que se plantea sobre las nuevas startups que surgen en este contexto que, claramente, son un

fenómeno creciente y que vienen a desarrollar el sector de Real Estate, sino que cabe hacerse varias preguntas que tienen que ver con un posible movimiento de los gigantes tecnológicos en este sentido. Así, entre las cuestiones que plantea Ángel Barrio, profesor de Programas de especialización de Fintech & Data Science del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), se encuentran las siguientes: ¿Qué van a hacer las bigtechs?, ¿entrarán en este nuevo panorama las grandes tecnológicas?, ¿venderá Amazon casas?, ¿facilitará Google o Meta financiación hipotecaria?, ¿se moverá el sector inmobiliario hacia el metaverso?

Barrio considera que las bigtech

ya están involucradas en el sector, aunque de momento sea deforma indirecta.

Tanto Google, con su plataforma YouTube y Cardboard, como Facebook con Oculus y Horizon, son los grandes proveedores de plataformas de realidad virtual y aumentada que facilitan servicios asociados a esta tecnología. Pero también se enfocan en PropTech para sus propios activos inmobiliarios.

Así es, las grandes tecnológicas estánpromoviendo activos inmobiliarios para sus campus de oficinas, y lo hacen aprovechando tanto su capacidad financiera como tecnológica. Google lo ha hecho en Mountain View, Apple en Cupertino, y Facebook, además de su sede en Menlo Park, se lanzó a la promoción inmobiliaria con Willow Campus en San Francisco, construyendo 1.500 viviendas en las que integrar viviendas, oficinas y espacios comerciales, toda una

Este fenómeno supera el con-

cepto proptech, porque para empresas como Facebook, Google, Apple o Amazon, este modelo de promoción inmobiliaria va más allá. No solo es por aprovechar las ventajas y aplicaciones de las nuevastecnologías en laconstrucción, promoción y gestión, sino por facilitar contextos de ciudades y espacios inteligentes. Es, incluso, una forma de captar y retener talento para sus empresas.

Es el nuevo modelo denominado «coliving», comunidades y espacios en los que el nuevo talentoylos emprendedores tengan todo lo necesario para vivir y trabajar en un mismo espacio. Se trata de compaginar y facilitar para los empleados y emprende-

En el modelo «coliving», los emprendedores tienen lo necesario para vivir y trabajar dores la conciliación, el teletrabajo, el coworking, y todo lo relacionado con los nuevos espacios de creación, cooperación, convivencia y trabajo.

Las bigtech tienen todos los ingredientes para convertirse en protagonistas de estas nuevas tendencias. Al fin y al cabo, van a la vanguardia de las tecnologías que facilitan los fenómenos fintech (finanzas), insurtech (seguros), proptech (propiedades) o regtech (regulación), y, por tanto, pueden entrar de lleno en cualquier momento porque también disponen de la capacidad financiera para hacerlo.

No obstante, estas empresas ya tienen su espacio empresarial específico y, aunque pueden entrar de forma concreta, parece que su estrategia sigue centrada en dedicarse a sus negocios «core» y participar y facilitar de forma indirecta el avance de todas estas nuevas tendencias sin irrumpir como jugadores principales, por lo menos de momento.



Cristina Ruiz. MADRID

ernando CaseroAlonso (Oviedo, 1957) es desde hace seis años presidente de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), la patronal que agrupa a las entidades financieras reguladas y especializadas en España en financiación al consumo. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto, es diplomado en el Plan de Dirección General por el IESE y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), desde que llegó al cargo hatenido como uno de sus mantras en que se establezca una reserva de actividad para el crédito, de manera que solo las entidades reguladas puedan concederlo.

El borrador de la Directiva Europea de Crédito, en la que trabaja actualmente Bruselas, recoge esta figura, algo que celebran desde Asnef. Sin embargo, Casero insiste en la necesidad de que España la regule a la mayor brevedad posible, incluso antes de la aprobación de la directiva europea, de manera que se estructure un marco regulatorio eficaz y transparente que garantice los derechos de los consumidores. «Demandamos desde hace muchos años que todas las entidades que presten dinero ten-

Fernando Casero, presidente de Asnef

# «Es previsible una contracción del crédito y más morosidad este tercer trimestre»

**Defiende que** las entidades que presten dinero tengan una reserva de actividad

gan una reserva de actividad. Lo que no puede ser es que solo 95 de las 667 fintech que operan en España estén supervisadas y reguladas por un organismo oficial, ya sea el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o la Dirección General de Seguros. Es muy importante que el consumidor esté protegido. Creemos que hay una sensibilidad por parte de los reguladores en este sentido, y esperamos conseguirlo. Simplemente, queremos que las reglas del juego sean iguales para



Simplemente queremos que las reglas del juego sean iguales para todos» todos. El hecho de ser entidades reguladas hace que tengamos unos costes muy altos. Que otras entidades no tengan que cumplir los mismos requerimientos también nos perjudican en términos reputacionales y competitivos», afirma.

Pese a las incertidumbres econó-

micas actuales derivadas de la Guerra de Ucrania, el incremento de la inflación y en un contexto de subida de los tipos de interés, Casero se muestra «moderadamente optimista» en cuanto a la evolución del crédito al consumo hasta el fin del primer trimestre de 2022. Y es que en 2021, su volumen creció un 13,7% hasta los 23.651 millones de euros, totalizando 8 millones de contratos. Estos datos son muy relevantes, más si se tiene en cuenta que la financiación para el automóvil no está incluida en estas cifras. Contabilizando este segmento, el volumen definanciación ascendería a 50.000 millones. «En este ejercicio, toca ser cautos debido a las incertidumbres económicas, si bien las cifras del primer trimestre son positivas si tenemos en cuenta que en este periodo el crecimiento en relación al año anterior ha sido del 24,1% hasta los 6.334 millones de euros y 1,9 millones de contratos (un 2,6% más que el precedente). También tenemos que ser precavidos, ya que, a pesar de estos datos, previsiblemente, la guerra de Ucrania, la subida de tipos y la inflación pueden modificar las perspectivas a medio plazo, por lo que tendremos que estar atentos a la traslación del entorno económico y de política monetaria a nuestro sector», asegura.

Asimismo, estas cifras se dan en un contexto de morosidad estable para el conjunto del sector financiero (bancos y cajas), aunque para los especialistas en crédito al consumo, como son los establecimientos financieros de crédito, el dato publicado por el Banco de España muestra un ascenso en mayo al 7,14% (7,12% en abril). Y es que, según Casero, «las medidas y moratorias que se han dado por parte del Gobierno y de las entidades del sector han preservado la capacidad de pago de hogares y empresas y, aunque no es un dato alarmante, parece previsible que haya una contracción del crédito al consumo en el tercer trimestre y un posible incremento de la morosidad. Las medidas han ayudado mucho y han retrasado el incremento de los impagos, lo que hapermitido tener una morosidad menor», destaca.

En cuanto a las subidas de tipos de interés, Casero no cree que, incrementos razonables introduzcan distorsiones importantes en el sistema. «Una subida de tipos tiene un impacto directo sobre nuestros márgenes, ya que se estrechan. Pero también lo notarán los consumidores, en tanto en cuanto su capacidad de ahorro disminuye y, por lo tanto, les quedan menos posibilidades para consumir. No obstante, lo cierto es que hemos pasado por un periodo anómalo, en el que las tasas se han situado en cero e, incluso, en el terreno negativo, durante un tiempo muy prolongado, algo muy extraño en una economía racional. La subida de tipos ha sido más abrupta ante la imperiosa necesidad devolver a tasas de inflación más contenidas y controlables, por lo que veremos el impacto de ésta y de siguientes subidas de tipos que se irán decidiendo en los meses venideros y que esperemos no impidan el crecimiento de la economía », subraya.

Asimismo, aplaude la sentencia del Tribunal Supremo sobre tarje $tas\,revolving\,de\,4\,de\,mayo\,de\,2022$ que, considera, otorga al sector seguridad al aclarar los criterios para determinar si la TAE de uno de estos productos es o no usurario. «Se trata de una sentencia muy importante porque, aparte de las seguridad jurídica, permite que el consumidor tenga toda la información necesaria, y capacidad de decisión. En Asnef, hemos hecho un protocolo que ayuda al consumidor a tomar una decisión, incluso antes de la sentencia del Supremo, que permite valorar el coste del crédito solicitado», concluye.

#### **Opinión**



Ignacio Rodríguez Burgos

## El camino español

lCamino Español fue la ruta militar, estratégica, que mantuvo en pie las posesiones de la Monarquía Hispánica en el norte de Europa durante dos siglos. Paraque los Tercios pudieran defender Flandes debían recorrer el Camino Español que partía en barco desde Barcelona hasta Génova, adentrarse a pie por el Milanesado, zigzaguear por los cantones helvéticos aliados para alcanzar los Países Bajos, tras serpentear entre el Franco Condado y los principados alemanes. Una costosa vuelta desde la Península para llegar a la rica Europa. Todo un rodeo obligado por la animadversión de Francia.

París siempre valió una misa y un largo enfrentamiento. Ahora somos aliados, amigos y socios, pero se impone el negocio. El gas que llega a España, ya sea desde Argelia o el que se desembarca en las regasificadoras de nuestras costas, puede terminar recorriendo el antiguo Camino Español, desde Barcelona a Livorno y hacia el norte, para poner una termia en Alemania, como en el XVII. Macron no está por la labor de abrir zanjas por los Pirineos. Los prefiere intactos para que los metaneros desembarquen el gas en las plantas galas de Dunkerque o de su litoral mediterráneo y trasladarlo a territorio germano, sin intermediarios, o directamente vender su electricidad nuclear. Lo de la solidaridad europea siempre puede esperar.

Además, la senda del Gobierno español para extender en Europa la excepcionalidad ibérica encuentra fuerte oposición entre los técnicos y funcionarios comunitarios, más allá del apoyo que profese la germana Von der Leyen. Los Tercios, ya estuvieran comandados por Alba o por Farnesio, siempre supieron que nada costaba tanto como colocar una pica en Flandes.

## **Nombramientos**



SILVINA UVIZ D'AGOSTINO

Microsoft Ibérica ha anunciado su nombramiento como nueva directora de Recursos Humanos y miembro del comité de dirección de la compañía en España y Portugal



SERGIO ARANA

Urbanitae, plataforma de financiación participativa especializada en el mercado inmobiliario, ha reforzado su equipo con su incorporación como Managing Director del área de Real Estate



**JOHN DERWEDUWE** 

Heylen Warehouses ha anunciado su nombramiento como nuevo director general para España y Portugal. Su principal cometido será desarrollar su cartera inmologística en la Península Ibérica



#### **▶**ÓSCAR GUTIÉRREZ

Es el nuevo director de Responsabilidad Social Corporativa de Randstad España, una nueva división dentro de la compañía con la que el grupo quiere estrechar su compromiso con la sociedad



GAD AMAR

Desempeñará, a partir de ahora, el puesto de responsable de distribución para Europa Occidental de Natixis IM. Estará establecido en París y reportará a Joseph Pinto, responsable de distribución



#### PAULA RODRÍGUEZ

March R.S. ha anunciado su incorporación como nueva directora del departamento de Crédito. Caución v Riesgo Político. Su función será consolidar la expansión de este segmento



**ALESSIO MURRONI** 

Cambium Networks, proveedor de soluciones de redes inalámbricas, ha anunciado su designación como vicepresidente de Ventas para la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA)

#### MATT HICKS

Red Hat, proveedor mundial de soluciones de código abierto, lo ha elegido como presidente ejecutivo y CEO. Anteriormente. ocupaba el cargo de vicepresidente ejecutivo de Productos y Tecnologías

## Libros



«Economía, democracia y empleo». Vicente Alcaraz **ECU** 

134 páginas, 19,90 euros

sta investigación expone el enfrentamiento de los



«Repensar el futuro» R. Garrido/T. Mancha LIBROS DE LA CATARATA

320 páginas, 20,43 euros

a pandemia de la COVID-19 ha irrumpido en nuestras

vidas tanto en el plano individual como social. Esta obra colectiva ofrece reflexiones basadas en datos sobre las visiones de un futuro no solo posible, sino también deseable para construirlo entre todos.



«La promesa del bitcoin» Bobby C. Lee MACGRAW-HILL

304 páginas, 18,24 euros



ciudadanos y recursos humanos ante las innova-

res, su repercusión social y desigualdad por su

impacto en el desempleo y elevados beneficios.

ciones y tecnologías que sustituyen a los trabajado-

encontrará lo que busca sobre este fenómeno. Tanto desde el punto de vista de los inversionistas como de los divulgadores y el publico general, sabrá lo esencial de esta criptomoneda.



«El número y los números» Alian Badiou **PRMOTEO** 225 páginas, 23 euros

ain Badiou ofrece un relato

Afilosófico de los intentos que se han hecho durante el último siglo para definir el estatus especial del número como objeto. En el libro desarrolla una teoría que lo concibe como una forma particular de ser.

Ignacio Argote/ Centro de Economía

Política y Regulación/CEU San Pablo

**Opinión** 

100,000 empleos digitales

Ignacio Argote

spaña necesita más de 100.000 personas con conocimientos y capacidadesdigitales para seguir creciendo. Crear talento digital, retenerlo, y atraerlo desde fuera es actualmente nuestro gran reto, en un contexto agravado por la falta de competencias STEM en conjunto de la población española. Consecuencia, sin duda, de leyes educativas ideologizadas, como la reciente LOMLOE, que no desarrollan en profundidad los conocimientos y habilidades clave para la trasformación digital.

Atender esta demanda es necesario, flexibilizando currículos universitarios y la formación profesional, adaptándolos al logro de las competencias digitales que requieren esos nuevos empleos. Un plan de estudios, por razones burocráticas, tarda dos años en cambiarse, por ello esimprescindible un cambio de mentalidad de las administraciones públicas agilizando y creando titulaciones, generando de forma dinámica créditos de estudios, y potenciando carreras entrecruzadas e híbridas. También sería necesario incrementar la conexión y cooperación de las entidades académicas con las empresas, impulsando una transferencia bidireccional, para conjuntamente definir las especialidades inherentes a las nuevas profesiones, que surgen en la frontera tecnológica y el mercado.

Si no se oferta una enseñanza reglada más flexible, las grandes empresas ofrecerán títulos propios no oficiales que tendrán peso y reconocimiento en los currículos profesionales. Es también importante el papel activo de las empresas para la cualificación y recualificación digital. Las empresas deben saberformary retener a sus empleados, y es significativo que el 63% de las del IBEX 35 no conoce las capacidades digitales de sus empleados.

# 2%



#### La indutria española del dulce

incrementó su facturación en un 2% en 2021, superando la barrera de los 6.000 millones de euros, según el Informe Anual 2021 del sector del dulce, elaborado por Produlce

10,8%



## El patrimonio de las firmas de inversión

internacionales que operan en España se situó en el primer semestre del año en 256.000 millones de euros, lo que supone un descenso del 10,8% en relación al mismo periodo del año anterior

## En Mayúsculas



#### **EVA PRADA**

La directora general de la Cámara de Comercio Británica en España ha sido reconocida como miembro honorario de la Orden del Imperio Británico por su contribución al crecimiento de las empresas británicas en nuestro país



#### ▶JOSÉ Mª VERDEGUER

El director general de Sinersis ha sido elegido vicepresidente de Euronics Internacional y reelegido miembro de su board de directores por tres años



#### MARGARITA ÁLVAREZ

ManpowerGroup anuncia el refuerzo en el posicionamiento estratégico de su Fundación con su incorporación como directora de Human Age Institute



#### XAVIER MENDOZA

Desde el pasado día 1 es el nuevo director general de Esade en sustitución de Koldo Echebarria, tal y como acordó el patronado de la institución

### Opinión

45 Líneas



José Antonio Vera

## Las turbinas del gasoducto ruso

e habla estos días sobre el chantaje de Putin con el gas y las maniobras del autócrata ruso para reducir el suministro a Europa, argumentando que está mareando con el asunto de las turbinas. Razón de más para tratar de ahondar en la cuestión. Para que el gasoducto Nord Stream 1 funcione son necesarias cinco turbinas, fabricadas por la alemana Siemens, y que han de ser sometidas a revisión periódicamente. Una de ellas tiene que estar siempre en reserva por si ocurriera algo. La turbina número 2, de la

que tanto se escribe, la envió Siemens a revisión a Canadá, y después de eso la ha llevado la empresa germana a su planta de Mülheim, en vez de acoplarla al gasoducto. La turbina número 3 está averiada y hay que arreglarla. Si se manda a Alemania para su reparación puede asimismo que la mantengan también en Mülheim, en lugar de retornarla. La número 4 hubo que pararla para las comprobaciones habituales de mantenimiento rutinario. La número cinco es la única que está operativa y bombea 30 millones de metros cúbicos de gas al día, razón por la que el gasoducto transporta sólo el 20 por ciento de lo habitual. El gas que se estaría bombeando sería el doble (60 millones) si la turbina 2 que ya está reparada en Alemania, Siemens la devolviera al gasoducto para acoplarla a la instalación. A Rusia le interesa vender gas a Europa porque así paga su maldita guerra, pero las sanciones impiden a Europa pagar ese gas en rublos y también enviar de vuelta la turbina. Tal es el problema.



# iÚltimas plazas disponibles!

CURSO 2022-2023

www.uspceu.com

+34 91 514 04 04 | info.usp@ceu.e

# La falta de liquidez impide a los españoles pagar facturas

El 42% reconoce que éstas aumentan a un ritmo mayor que sus ingresos

#### Rosa Carvajal. MADRID

La subida de la inflación está afectando negativamente a la situación financiera de muchos consumidores. Con el aumento de este indicador que, según el Banco de España, seguirá subiendo hasta cerrar 2022 en el 7,2%, los españoles ven limitada su capacidad económica y un 32% afirma disponer de menos de un 10% de su sueldo tras cumplir con sus obligaciones depago, nueve puntos porcentuales por encima de la media europea (23%). Son datos extraídos del informe europeo de pagos de consumidores de Intrum que recoge además que el 42% de los españoles afirma que sus facturas aumentan a un ritmo mayor a sus ingresos. Mientras, el 22% de los españoles reconoce no haber pagado a tiempo al menos una factura en los últimos 12 meses. De ellos, la gran mayoría vio sus ingre51%

cree que al menos pasará un año hasta que la COVID deje de tener un impacto negativo en sus finanzas

**49%** 

de los españoles asegura que ahora es más probable que se fije objetivos de ahorro

15%

reconoce no hacer un seguimiento de sus deudas, ni sabe cuánto tiene que devolver

#### ¿Cuáles fueron las razones para no pagar las facturas a tiempo?



## ¿Cuánto de su salario mensual le queda tras haber pagado las facturas del hogar?



sos reducidos al dejar de trabajar durante la pandemia (50%), estuvo en un ERTE (37%) o tuvo que dejar el trabajo para apoyar a su familia en el nuevo contexto social. En concreto, según el estudio, las principales razones de no haber realizado el abono de las facturas son: no tener suficiente dinero para hacerles frente (39%),

problemas técnicos (23%), la pérdida de ingresos a raíz de la CO-VID-19 (21%) o no haber recibido a tiempo las ayudas otorgadas por el Gobierno (19%).

Por otro lado, la disminución de la renta disponible en los hogares ha ocasionado que muchos españoles hayan incrementado sus deudas en 2021. De hecho, en los últimos seis meses, el 28% de los encuestados dice haber tenido que pedir dinero prestado para sus gastos y facturas, o haber superado el límite de su tarjeta de crédito. Además, el 37% de los españoles asegura que sin tener en cuenta el pago de la hipoteca o de la starjetas de crédito, pide prestado lo que equivaldría a entre un 10 y un 25% de su sueldo. A ello hay que sumar el incremento de la inflación. En noviembre de 2021 subió un 5,6% con respecto al año pasado, lo que supuso su nivel más alto desde 1992, hace tres décadas. Una mayor inflación ayudaría a los hogares endeudados a reducir el valor de su deuda si las tasas de interés real disminuyen. Sin embargo, existe incertidumbre sobre este temay el 27% de los españoles admite que, cuando cambian las tasas de interés, no se preocupa por calcular cómo afectará a sus obligaciones de pago.

En España, uno de cada siete encuestados (15%) reconoce no llevar un seguimiento de supropia deuda, ni saber cuánto dinero tiene la obligación de devolver (un 17% en Europa). Por edad, son las generaciones más jóvenes las más despreocupadas en este sentido. Esta situación de descontrol resulta especialmente preocupante, dado que son los que menos ingresos disponiblestienen y los que menor cantidad crediticia podrían recibir en caso de necesitarla.

La crisis del covid no solo ha tenido un impacto inmediato en las finanzas de los hogares, también tiene implicaciones a largo plazo. Sobre todo, en lo que respecta a la capacidad de los consumidores para ahorrar de cara al futuro. Según el INE, durante 2020 las tasas de ahorro tocaron máximos históricos. Sin embargo, ahora, con la recuperación paulatina de la normalidad y el consumo, este porcentaje está volviendo a las cifras anteriores. En este sentido, según la encuesta, el 87% de los españoles son capaces de ahorrar cada mes; aunque el 53% está insatisfecho con la cantidad que consigue reservar para este fin. Tal y como muestra el informe, las razones principales de ahorrar en nuestro país son: tener un remanente para gastos inesperados (74%), viajar (43%) y contar con un colchón económico en caso de desempleo

Por último, solo el 68% de los encuestados entiende cómo se vería afectado su dinero si la inflación fuera más alta que la tasa de interés de sus ahorros, lo que deja patente la necesidad de una educación financiera más sólida, como sostienen los expertos que han elaborado el estudio.



La disminución de la renta disponible de los hogares ha hecho que muchos españoles hayan incrementado sus deudas



Los ataques informáticos a las empresas han crecido exponencialmente en los últimos años

# Once claves para evolucionar hacia una Organización Protegida

En la era de la transformación digital, la ciberseguridad avanza a pasos agigantados para responder al aumento de los ciberataques

#### T. E, MADRID

Si bien muchas compañías han centrado sus esfuerzos e inversiones en acciones contundentes frente a los ciberataques para garantizar la continuidad de su actividad, el margen de mejora es alto. Según el informe Ascendant de Madurez Digital en Ciberseguridad 2021 de SIA y Minsait (ambas, compañías de Indra), el 56% de las organizaciones tiene aún como asignatura pendiente contar con una estrategia de ciberseguridad bien definida.

Esta situación requiere de planesy medidas de protección frente a las amenazas que plantean lo que SIA denomina las cuatro fuerzas de la digitalización (normativa y marco regulatorio, transformación de sistemas TI, adopción del internet de las cosas y soluciones industriales, e interacción digital creciente entre las personas) y evolucionar hacia un nuevo modelo: Organización Protegida Digitalmente.

La hoja de ruta prevé identificar riesgos, poner en marcha acciones de protección, determinar una estrategia para detectar posibles ataques, contar con especialistas para poder reaccionar eficazmente y disponer de capacidades para recuperarse de los mismos. Para afrontarlo con éxito, SIA, compañía líder en ciberseguridad a través de la que Minsait, la compañía de Indra especializada en digitalización, presta servicios en este ámbito, plantea once claves para minimizar el riesgo y maximizar la protección de los negocios:

1. Cumplimiento legal y regulatorio. El entorno regulatorio y legislativo resulta bastante complejo y condiciona muchas de las acciones a poner en marcha, por lo que es necesario contar con especialistas que combinen conocimientos técnicos y legales que proporcionan flexibilidad para adaptar las soluciones de seguri-

El 56% de las organizaciones aún carece de una estrategia definida en ciberseguridad

SIA es la empresa líder a través de la que Minsait presta sus servicios en este sector dad a diferentes sectores y plataformas, minimizando los riesgos derivados por incumplimiento (económicos por sanciones, operativos, reputacionales...).

2. Concienciar a empleados y usuarios sobre la seguridad de la información y la protección de los activos críticos. Ellos son la primera línea de defensa ante un ciberataque –el 90% se inician a través de técnicas de ingeniería social-y su concienciación y formación son una necesidad para las organizaciones y un requisito legal.

3. Planes de continuidad de negocio. Definir e implementar las estrategias de respaldo y recuperación frente a desastres son esenciales para evitar la pérdida de datos y reducir los tiempos de inactividad provocados por amenazas externas, indisponibilidades de red, errores humanos y otras interrupciones del servicio.

4. Definición de una arquitectura robusta de seguridad. En el mundo TI, la protección de entornos multicloud, seguridad de las aplicaciones, desarrollo seguro de software, y gestión de las alertas de servicios son clave en la implantación de soluciones.

5. Implementar un Plan de Ciberseguridad. Con las prioridades, los responsables y los recursos que se van a emplear para mejorar el nivel seguridad en la organización, y conlos proyectos técnicos, organizativos y de contenido legal, coordinado mediante una oficina técnica.

6. Detección de amenazas y respuesta efectiva. Identificar los activos digitales es crucial para una organización y supone el primer paso para gestionar sus puntos vulnerables y detectar posibles amenazas con el objetivo final de responder de manera eficaz a los ciberincidentes y maximizar así la resiliencia del negocio.

7. Gestión de la identidad digi-

tal. Controlar los derechos de a qué servicios y qué perfiles tiene cada persona en una organización es esencial. La inteligencia artificial en los procesos de perfilado junto con soluciones de múltiple factor de autenticación y acceso (sign-on) unificado, además de la protección de las cuentas privilegiadas y del acceso a los datos, permiten garantizar un entorno de confianza para los usuarios de sistemas de información. 8. Alta digital de clientes o Digital Onboarding. Llevar a cabo su incorporación a través de tecnología de identificación y uso de elementos biométricos que les proporcione un entorno seguro para realizar sus operaciones. Estas transacciones digitales deben iniciarse con procesos de registro de identidades en tiempo real y en cualquier lugar que garanticen y protejan al usuario desde el inicio de la relación.

9. Soluciones de firma digital para securizar los procesos empresariales. La digitalización de los procesos requiere completar las transacciones con una firma digital de forma ágil, eficiente en tiempo y costes, y con plenas garantías legales. Una solución en la nube facilita la integración con aplicaciones, asegurando el archivo y la recuperación.

10. Riesgo de fraude. Es fundamental prevenir cualquier tipo de fraude que pueda afectar a una organización con herramientas y ejercicios proactivos, y detectar comportamientos y acciones inadecuadas de clientes o empleados a través de la implantación de soluciones modulares para procesos transaccionales o de comercio electrónico, complementado con el control por agentes expertos.

11. Gestión del riesgo digital. La progresiva digitalización de las organizaciones y sus procesos ha incrementado exponencialmente el número de amenazas existentes, introduciendo nuevos vectores de riesgo. La clave está en contar con las capacidades para identificar y gestionarlos, alineado con la estrategia de negocio.

# Agenda 2030 🞇

# La brecha salarial crece a partir de los 30 años

En España se sitúa por debajo del 9% y es más acusada en Aragón y Navarra, según EAE Business School

R. Carvajal. MADRID

El Día Internacional de la Igualdad Salarial que se celebra el 18 de septiembre representa los esfuerzos constantes por conseguir la igualdad salarial por un trabajo de idéntico valor. Esta lucha se basa en el compromiso de Naciones Unidas con los Derechos Humanos y contra todas las formas de discriminación, incluida la dirigida contra las mujeres y las niñas. En todas las regiones, a las mujeres se les paga menos que a los hombres, con una brecha salarial de

género estimada en un 23% de media en el mundo. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen estancados debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres.

En España los hombres cobran 5.252 euros anuales más que las mujeres o, en términos generales, ellos cobran 26.934 euros mientras que las mujeres 21.682, en base a los datos publicados por el INE. «Si nos basamos en estos datos no estamos ante los peores niveles de brecha salarial, la diferencia ha ido descendiendo hasta niveles de antes de la crisis inmobiliaria. No obstante, lo datos recabados durante la pandemia pueden distorsionar el alcance de esta realidad, por lo que es relevante esperar a contar con los estudios detallados de los años 2021 y 2022 para ver si esta tendencia sigue a la baja», advierte la profesora de EAE Business School Magalí Riera y autora del informe «La brecha salarial igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres». Según este estudio, en España, la brecha salarial se ha situado por encima del 10% durante muchos años. En el año 2019 se logró «salvar ligeramente» esta diferencia situándose en términos generales por debajo de 9%. Por otro lado, existe brecha salarial en todas las edades comprendidas en el periodo de la vida laboral, siendo más acusada a partir de los treinta años, con una diferencia de al menos un 10%, y menos al inicio, en menores de 19 años. «El salario medio de las mu-

Solo el 4% de los consejeros delegados son mujeres, lejos del 25% de Noruega y el 19% de Suecia jeres debe aumentar un 24% para equiparar al de los hombres», recuerda Riera.

Una de las variables que impactan de forma directa en esta realidad son las jornadas a tiempo parcial. Son mayoritariamente las mujeres, aún, las que con la finalidad de conciliar vida personal, familiar y laboral optan por trabajos a tiempo parcial o solicitan una reducción de jornada durante los primeros años de vida de los hijos. Las mismas asumen mayoritariamente también si es el caso el cuidado de personas mayores o discapacitadas, puntualiza Riera.

En la Comunidad Autónoma de Madrid, el gap económico entre los dos géneros se sitúa en 7.754 euros, siendo de los más acusados el del sector de la banca. «Estas desigualdades no se han visto reducidas en los últimos años», apunta Riera.

En el caso de Cataluña, la diferencia salarial entre hombres y mujeres es todavía de 5.977,2 euros anuales de media, según el informe de Evolución de la brecha salarial de género en 2019, del Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat de Cataluña y recogido por EAE Busines School.

DREAMSTIME

Las comunidades autónomas con diferencias porcentuales más elevadas de brecha salarial son Aragón (30%) y Navarra (29%). «Probablemente porque en estas comunidades existe un arraigo de sectores profesionales en el cual el papel de la mujer todavía es relativamente bajo. Adicionalmente, en Navarra destaca el elevado número de mujeres que trabajan habitualmente a tiempo parcial, lo que, como es lógico, acaba afectando al resultado», señala Riera. Por otro lado, en el otro extremo, Tenerife y Baleares tienen las brechas salariales más bajas.

Europa tiene el segundo nivel más alto de paridad de género, que actualmente es del 76,6% (porcentaje que debe interpretarse como la distancia ya recorrida hacia la paridad o la brecha de género que se ha cerrado). Islandia, Finlandia y Noruega ocupan los primeros puestos del mundo y de la región ya nivel general. Sin embargo, Europa tiene una espera estimada en 60 años para cerrar la brecha.

En España solo el 4% de los consejeros delegados (Chief Executive Officer, CEO) son mujeres. Este dato sigue estando muy distanciado del 25% de Noruega o el 19% de Suecia.

En España la brecha salarial se ha situado durante muchos años por encima del 10%



#### Claves

A escala mundial, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar ganado por los hombres, según datos de la OIT. Las mujeres se concentran en trabajos peor remunerados y menos cualificados.

Para garantizar que nadie se quede atrás, los ODS abordan la necesidad de alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y hombres.

#### MERCADO CONTINUO

| VALOR                        | ULTIMA            | CAPITALIZACIÓN<br>Millones de euros | SEMANA<br>Var (%) | Máximo           | AÑO<br>Mínimo   | Var (%         |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|
| Acciona<br>Acciona Energía   | 194,600<br>40,520 | 10.675,10<br>13.341,23              | -6,34<br>-3,86    | 211,00<br>44,20  | 128,40<br>26.00 | 15,7<br>24,3   |
| Acerinox                     | 9,028             | 2.344,79                            | -7,93             | 12,91            | 8,12            | -20,7          |
| ACS                          | 22,620            | 6.529,59                            | -1,32             | 26,94            | 19,85           | -4,0           |
| Adolfo Domínguez             | 4,160             | 38,59                               | -3,10             | 4,40             | 3,25            | 9,4            |
| Aedas                        | 17,600            | 823,80                              | -2,98             | 25,70            | 16,04           | -26,9          |
| Aena<br>Airbus               | 122,350<br>98,690 | 18.352,50<br>77.781.16              | -4,19<br>-7,79    | 155,90<br>121,00 | 114,45<br>88,91 | -11,8          |
| Airtificial                  | 0,072             | 95,75                               | -5.53             | 0.10             | 0.07            | -16,6          |
| Alantra                      | 13,200            | 509,93                              | -0,38             | 17,10            | 12,50           | -13,7          |
| Almirall                     | 9,060             | 1.644,53                            | -6,62             | 12,74            | 8,77            | -18,3          |
| Amadeus                      | 51,640            | 23.263,78                           | -9,61             | 64,92            | 48,86           | -13.4          |
| Amper                        | 0.176<br>4,365    | 195,56<br>958,35                    | -4,42<br>-3,06    | 0,28<br>6,78     | 0,17<br>3,51    | -27,2          |
| Amrest<br>Aperam             | 26.130            | 2.090,30                            | -13,40            | 56.00            | 24,96           | -45,3          |
| Applus                       | 6,855             | 1.069.52                            | -1.62             | 8,98             | 6.02            | -15.2          |
| Arcelor Mittal               | 23,220            | 20.382,74                           | -6,23             | 33,02            | 20,55           | -18,1          |
| krima                        | 8,000             | 227,44                              | -2,50             | 9,86             | 7,00            | -12,8          |
| tresmedia                    | 2,732             | 613,47                              | -5,43             | 4,09             | 2,66            | -18,1          |
| Atrys                        | 5,940             | 437,44                              | 1,71              | 1.45             | 10.85           | 5,5            |
| Audax<br>Azkoyen             | 1,058<br>5,900    | 465,83<br>144,26                    | -1.88<br>2.05     | 1,45<br>8.08     | 0,93            | -16,0<br>14,3  |
| Banco Sabadell               | 0,685             | 3.856,72                            | 4.89              | 0.95             | 0,57            | 15.8           |
| Banco Santander              | 2,429             | 40.785,20                           | -2.66             | 3,48             | 2,32            | -17,4          |
| Bankinter                    | 5,056             | 4.544,67                            | 3,20              | 6,27             | 4,01            | 12,1           |
| BBVA                         | 4,561             | 29.126,40                           | -1,90             | 6,12             | 3,97            | -13,1          |
| Berkeley                     | 0,228             | 101,64                              | 0,66              | 0,50             | 0,13            | 52,0           |
| Bodegas Riojanas             | 3,700             | 18,71                               | 0,00              | 3,98             | 2,80            | 15,6           |
| Borges-Bain<br>CAF           | 2,960<br>28,750   | 68,50<br>985,57                     | 0,68<br>-3.29     | 2,96<br>38.00    | 2,50            | 13,8           |
| Caixabank                    | 3,031             | 24.431,82                           | 1.89              | 3,64             | 24,30           | 25.5           |
| Cash                         | 0,680             | 1.035,60                            | 2,08              | 0,74             | 0.59            | 8.6            |
| Catalana Occidente           | 29,400            | 3.528,00                            | -1,36             | 30,90            | 23,15           | -2,0           |
| Cellnex Telecom              | 38,370            | 26.065,80                           | -7,37             | 51,70            | 35,39           | -25,0          |
| evasa                        | 7,200             | 167,43                              | -                 | 8,00             | 6,50            | 2,8            |
| IE Automotive                | 24,420            | 2.992,67                            | -4.63             | 28,44            | 18.68           | -10,7          |
| Clínica Baviera<br>Coca Cola | 19,900<br>47,800  | 324,52                              | -2,90             | 25,60            | 19,40           | -6,1           |
| Coca Cola<br>Corp. Fi. Alba  | 47,800<br>48,400  | 21.834,67<br>2.818.82               | -6,53<br>-6,34    | 54,55<br>57.00   | 39.42<br>47.00  | -3,4<br>-6,0   |
| orp. Fl. Alba<br>Jeoleo      | 0.277             | 2.818,82                            | -6,03             | 0,44             | 0.26            | -6,0           |
| )ia                          | 0,013             | 766,47                              | -0,03             | 0,02             | 0,26            | -16,9          |
| Ominion                      | 3.880             | 623,52                              | -1,67             | 4.84             | 3,40            | -17,1          |
| uro Felguera                 | 0,764             | 73,34                               | -3,26             | 1,11             | 0,64            | -12,8          |
| bro Foods                    | 15,900            | 2.446,46                            | -1,62             | 17,40            | 15,30           | -5,8           |
| coener                       | 5,800             | 330,31                              | 0,00              | 6,60             | 4,22            | 31,8           |
| dreams                       | 5,390             | 687,79                              | 1,52              | 10,14            | 4,31            | -44.4          |
| lecnor                       | 11,050<br>18,450  | 961,35<br>4.833,72                  | -0,44<br>-6,02    | 13,40<br>22,30   | 9,68<br>17,70   | 5,2<br>-9,5    |
| nagás<br>nce                 | 3,558             | 876,24                              | -5.93             | 3,83             | 2,28            | 57,1           |
| ndesa                        | 17,245            | 18.258.18                           | -5.85             | 21.06            | 16,91           | -14.6          |
| rcross                       | 3,030             | 292,70                              | -5.55             | 3,91             | 2,60            | 2,0            |
| zentis                       | 0,073             | 33,85                               | -5.93             | 0,22             | 0.05            | -59,4          |
| aes Farma                    | 4,000             | 1.243,13                            | -1,98             | 4,29             | 3,07            | 15,0           |
| CC                           | 9,060             | 3.971,41                            | -1,99             | 11,46            | 8,87            | -18,2          |
| errovial                     | 25,110            | 18.520,41                           | -5,11             | 27,63            | 21,92           | -7.7           |
| Tuidra                       | 15,700            | 3.071,38                            | -8,37             | 35,25            | 15,02<br>1,05   | -55,4          |
| Bam<br>Bestamp               | 1,215<br>3,730    | 191,58<br>2.146,67                  | -8,88<br>-4,87    | 1,55<br>4,70     | 2,78            | -18,7<br>-16,1 |
| irenergy                     | 34,700            | 969.06                              | -7,90             | 42,32            | 21,80           | 19,6           |
| arifols                      | 11,820            | 5.036,85                            | -8.97             | 20,28            | 11,60           | -29.9          |
| Grifols B                    | 7,705             | 2.014,28                            | -6,26             | 12,57            | 7,60            | -23.7          |
| AG                           | 1,253             | 6.229,26                            | -5,78             | 2,14             | 1,20            | -26.4          |
| berdrola                     | 10,560            | 67.183,71                           | -4,54             | 11,49            | 8,47            | 1,4            |
| berpapel                     | 14,050            | 155,11                              | 0,00              | 19,25            | 13,35           | -21,9          |
| nditex<br>ndra               | 21,700<br>7,755   | 67.631,35<br>1.369,95               | -8,17<br>-8,52    | 29,06<br>11.03   | 18,55<br>7,57   | -23,5          |
| nm. Colonial                 | 5,910             | 3.189.13                            | -5.67             | 8.49             | 5,71            | -28.3          |
| nm. del Sur                  | 7,860             | 146,74                              | -0,25             | 8,62             | 7,62            | 2,0            |
| nnovate S.                   | 0,546             | 31,50                               | -2.75             | 0,79             | 0,51            | -22,€          |
| ar España                    | 4,690             | 392,52                              | -1,80             | 5,60             | 4,58            | -8,4           |
| ibertas 7                    | 1,160             | 25,42                               | 0,87              | 1,99             | 0,98            | -25,€          |
| ínea Directa                 | 1,054             | 1.147,19                            | -3,96             | 1,62             | 1,03            | -34,4          |
| ingotes                      | 7,280             | 72,80                               | -2,45             | 12,20            | 6,80            | -39,3          |
| ogista<br>tantro             | 19,860<br>1,669   | 2.636,42<br>5.139,77                | -4,12<br>0,43     | 20,76            | 14,72           | 13,2<br>-7,5   |
| Mapfre<br>Mediaset           | 2,782             | 871,23                              | -5,15             | 5,43             | 1,53<br>2,72    | -7,5           |
| Meliá Hotels                 | 5,950             | 1.311,38                            | -7,73             | 8,24             | 5,35            | -0.8           |
| Merlin Prop.                 | 9,150             | 4.298,40                            | -6,52             | 11,11            | 8,37            | -4,3           |
| Metrovacesa                  | 6,840             | 1.037,47                            | 0,29              | 7,76             | 5,85            | -3,9           |
| Miquel Costa                 | 12,340            | 493,60                              | -2,22             | 13,78            | 11,30           | -5,8           |
| Montebalito                  | 1,320             | 42,24                               | 7.00              | 1,58             | 1,26            | -11,4          |
| laturgy<br>laturhouse        | 27,770<br>1,700   | 26.926,18<br>102,00                 | -7,33<br>-0,89    | 30,05<br>2,14    | 22,07<br>1,65   | -3,0<br>-11,6  |
| leinor                       | 10,420            | 833.48                              | 0,19              | 12,20            | 9,82            | -11,6          |
| lextil                       | 0,380             | 124,36                              | -2,06             | 0,49             | 0,36            | -5,3           |
| IH Hoteles                   | 2,880             | 1.254,95                            | -6,19             | 4,03             | 2,88            | -5,2           |
| licolás Correa               | 5,140             | 63,31                               | -0,60             | 6,20             | 4,80            | -14,3          |
| lyesa                        | 0,002             | 14,08                               | 4,76              | 0,01             | 0,00            | -47,7          |
| HLA<br>Drugen                | 0,564             | 333,39                              | -4,10             | 1,12             | 0,55            | -44,           |
| Pescanova                    | 2,410<br>0,395    | 130,05<br>11,35                     | -3,80<br>1,91     | 3,35<br>0,49     | 2,04<br>0,35    | -10,7<br>-10,6 |
| escanova<br>harmaMar         | 58,220            | 1.068,62                            | -7,39             | 78,30            | 46,50           | 2,1            |
| rim                          | 13,650            | 233,60                              | 0,37              | 15,75            | 12,90           | -6,1           |
| risa                         | 0,475             | 351,81                              | 2,62              | 0,72             | 0.42            | -15,9          |
| rosegur                      | 1,796             | 985,29                              | -4,45             | 2,47             | 1,56            | -22,2          |
| ealia                        | 0,970             | 795,66                              | 0,00              | 0,99             | 0,79            | 21,8           |
| EC lefre                     | 18,495            | 10.007,27                           | -7,23             | 20.05            | 15,82           | -2,7           |
| eig Jofre<br>enta 4          | 2,550<br>9,360    | 199,98<br>380,89                    | -2,66<br>0,43     | 3,55<br>10,30    | 2,52<br>9,00    | -21,7<br>-7,3  |
| Renta 4                      | 1,550             | 50,98                               | -2,52             | 2,20             | 1,51            | -10,4          |
| epsol                        | 13,380            | 19.433,06                           | -3,88             | 16,23            | 10.28           | 28,2           |
| Rovi                         | 49,020            | 2.647,87                            | -6,91             | 74,90            | 47,76           | -33,5          |
| acyr                         | 2,242             | 1.465,07                            | -3,08             | 2.71             | 1,80            | -1,9           |
| an José                      | 3,870             | 251,65                              | -1,75             | 5,21             | 3,85            | -21,0          |
| liemens Gam.                 | 17,930            | 12.212,90                           | -0,14             | 21,70            | 12,56           | -14,9          |
| olaria                       | 19,920            | 2.489,02                            | -14,07            | 24,65            | 12,08           | 16,3           |
| oltec                        | 5,100             | 487,65                              | -9,91             | 6,80             | 3,37            | -17,6          |
| quirrel                      | 3,030             | 269,77                              | 2,65              | 3,90             | 2,86            | -18,           |
| algo<br>Ac Rounidas          | 2,600<br>6,255    | 326,14                              | -0,77<br>2,92     | 5,44<br>10,06    | 2,55<br>5,71    | -51,1          |
| léc. Reunidas<br>lelefónica  | 4,170             | 349,63<br>24.082,74                 | -0.79             | 4,96             | 3,62            | -10,0<br>11,5  |
| ubacex                       | 2,265             | 292,14                              | -0.79             | 2,64             | 1.50            | 50,8           |
| ubos Reunidos                | 0,329             | 57,47                               | -5,32             | 0,42             | 0,28            | 17,7           |
| Inicaja                      | 0,871             | 2.312,36                            | -0,12             | 1,09             | 0,69            | 0,2            |
| Irbas                        | 0,015             | 61,01                               | -3,31             | 0,02             | 0,01            | 11,            |
|                              |                   | 1.900,90                            | -6,03             | 87,50            | 60.50           | -26,4          |
| /idrala<br>/iscofan          | 63,700<br>57,350  | 2.666,78                            | -0,03             | 58,10            | 48,92           | 0,7            |



| Valor          | Último | Dif (%) |
|----------------|--------|---------|
| Banco Sabadell | 0,685  | 4,89    |
| Nyesa          | 0,002  | 4,76    |
| Bankinter      | 5,056  | 3,20    |
| Téc. Reunidas  | 6,255  | 2,92    |
| Squirrel       | 3,030  | 2,65    |
| Prisa          | 0,475  | 2,62    |
| Cash           | 0,680  | 2,08    |
| Azkoyen        | 5,900  | 2,05    |
| Pescanova      | 0,395  | 1,91    |
| Caixabank      | 3,031  | 1,89    |



| MAYORES BA | JADAS SEMA | NA 🗹    |
|------------|------------|---------|
| Valor      | Último     | Dif (%) |
| Solaria    | 19,920     | -14,07  |
| Aperam     | 26,130     | -13,40  |
| Soltec     | 5,100      | -9,91   |
| Amadeus    | 51,640     | -9,61   |
| Grifols    | 11,820     | -8,97   |
| Gam        | 1,215      | -8,88   |
| Indra      | 7,755      | -8,52   |
| Fluidra    | 15,700     | -8,37   |
| Inditex    | 21,700     | -8,17   |
| Acerinox   | 9,028      | -7,93   |

#### **MERCADOS EUROPEOS**

Variación semanal - Ultima cotización (puntos) - Variación anual.

DAX (Fráncfort)

**>** 0,61%

13.050,27 -17,84 %

FTSE MIB (Milán)

0,12% <sup>21.921,26</sup>
 -19,84%

FTSE 100 (Londres)

-1,97% 7.281,19 -1,40%

CAC 40 (París)

-1,70% 6.167,51 -13.78%

#### EURO/DOLAR





#### **DEUDA SOBERANA**

**BONO A 10 AÑOS** 

| Últ. | Día. (%)                             | Año (%                                                             |  |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 1,51 | -3,55                                | -0,06                                                              |  |
| 2,71 | -2,38                                | -0,07                                                              |  |
| 2,13 | -2,29                                | -0,05                                                              |  |
| 3,80 | -2,84                                | -0,11                                                              |  |
| 2,58 | -2,82                                | -0,07                                                              |  |
| 2,92 | 0,64                                 | 0,02                                                               |  |
|      | 1,51<br>2,71<br>2,13<br>3,80<br>2,58 | 1,51 -3,55<br>2,71 -2,38<br>2,13 -2,29<br>3,80 -2,84<br>2,58 -2,82 |  |

PRIMA DE RIESGO

Últ. Día (%) España 120,150 -0,87

#### DIVISAS

|                   | 1 euro  | Día (%) |  |
|-------------------|---------|---------|--|
| Dólar USA         | 0,999   | 0,44    |  |
| Libra esterlina   | 0,865   | 0,39    |  |
| Franco suizo      | 0,980   | 0,43    |  |
| Yen japonés       | 139,995 | 0,37    |  |
| Corona sueca      | 10,741  | 0,05    |  |
| Dólar australiano | 1,464   | -0,11   |  |
| Dólar canadiense  | 1,310   | 0,13    |  |
| Dólar Hong Kong   | 7,841   | 0,45    |  |
| Zloty Polaco      | 4,703   | -0,30   |  |
| Dólar Neozelandés | 1,634   | -0,19   |  |

#### REPARTO DE DIVIDENDOS

| Aperam     | 0,4250 | 16/09/22 |
|------------|--------|----------|
| Bankinter  | 0,0741 | 29/09/22 |
| Ebro Foods | 0,1900 | 03/12/22 |
| Inditex    | 0.1650 | 02/11/22 |

#### SUBASTAS DEL TESORO

| Letras a 6 y 12 meses | 06/09/22 |
|-----------------------|----------|
| Letras a 3 y 9 meses  | 13/09/22 |
| Bonos y Obligaciones  | 15/09/22 |



#### Opinión

## Continúan los recortes

#### **Javier Urones**

I Ibex 35 dice adiós a un mal mes de agosto en el que se deja cerca de un 3% tras acumular doce sesiones consecutivas a la baja. Pese a ello, el selectivo español destaca positivamente si se compara con otros índices europeos como el CAC 40 francés o el propio Eurostoxx. Por su parte Wall Street sigue digiriendo los efectos de la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole y alarga sus caídas otra semana más.

El volumen y la actividad bursátil van poco a poco recuperándose tras la época estival y los inversores miran ya a los obstáculos que quedan por sortear antes de final de año. Precisamente no hay que irse muylejos en el calendario para encontrar las dos primeras citas importantes.

El próximo jueves viviremos la reunión del BCE y el día 21 será el turno de la Reserva Federal estadounidense. El guión para ambas es muy parecido, subida de tipos de interés y mensaje, más o menos firme, de que nada cambiará hasta que la inflación no remita.

En este contexto, las bolsas se preparan para un futuro donde será cada vez más complicado mantener las cuentas de resultados en verde ante la más que probable recesión económica a la que abocarán estas decisiones. En el plano empresarial, y teniendo en cuenta las futuras subidas de interés, no es de extrañar que el mejor sector en estas últimas cinco sesiones haya sido el financiero, con subidas de hasta el 5% para la banca mediana como Sabadell, Bankinter o Caixabank y de cerca de un 0,5% para otras entidades como BBVA.

Por el contrario, sectores como el energético, y en especial las compañías de renovables, han sido las más penalizadas en este cierre de mes. Feliz regreso.

Javier Urones CFA, Head of sales de

Los árboles de la pelea política

El Gobierno hizo que el Congreso rechazara en mayo, apoyado por sus socios parlamentarios habituales y también por Vox, por 237 votos a 98, una propuesta del PP de reducir el IVA del 21 al 5%

ohn Maynard Keynes (1883-1946), uno de los dos economistas más influyentes del siglo XX –el otro sería Hayek–, que también ganó y perdió en las Bolsas cantidades importantes y fue un cínico notable, dijo aquello de que «cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión, ¿usted qué hace?». Amigo de Virginia Woolf y

miembro del elitista grupo de Bloomsbury, podía permitirse esas supuestas excentricidades, así como su ambivalencia sexual, en una época de modos y costumbres casi victorianos. Mucho más moderno, Harrison Ford, en su papel de Indiana Jones, en la primera entrega de «En busca delarca perdida», en medio de una pelea de película en un zoco egipcio respondía, cuando uno de sus amigos le preguntaba que cuál era el plan, «improviso sobre la marcha». Pedro Sánchez, doctor en Economía, no tuvo más remedio que estudiar a Keynes en su momento, aunque no existe constancia de que conozca la cita sobre el cambio de opinión. Hay pocas dudas, por razones generacionales, de que viera -una o más veces-la película de Spielberg, aunque apenas tuviera nueve años cuando se estrenó en 1981. También por eso es pro-

bable que no lo recuerde, pero quizá la naturalidad con la que el aventurero cinematográfico se adaptaba a las circunstancias del momento quedara impregnada en el niño que era el inquilino de la Moncloa cuando vio el despliegue de acción y de imaginación de la película por primera vez.



Jesús Rivasés

# Pedro Jones Sánchez Keynes



PLATÓ

de abril y que la Cámara, el 11 de mayo, tumbó por 237 votos en contra -el PSOE y todos sus aliados, y también Vox, con Abascal a la cabeza- y 98 a favor. Aquel día, el ignoto diputado socialista Germán Renau descalificó a los populares y su propuesta, como si fuera un veneno para los ciudadanosyparalos más desprotegidos. Unidas Podemos no se anduvo a la zaga, con argumentos similares. No han pasado ni seis meses, pero los hechos, como decía Keynes, y sobre todo las encuestas han cambiado. Por eso, y porque hay que improvisar cuando no queda otra alternativa, el líder socialista ha sacado de su chistera la medida de rebajar el IVA del gas, en las vís-

peras de un otoño-invier-

no más que incierto en

asuntos energéticos. Por

eso, y porque el martes se

La coherencia en Sánchez es

cambiar de opinión de forma per-

manente decía, más o menos,

Carlos Alsina, en su primer pro-

grama de la temporada. El presi-

dente acababa de anunciar-siem-

pre en la SERo en «El País», campo

amistoso, casi propio- que el Go-

bierno, en contra de lo que había

sostenido desde principios de año,

rebajará el IVA del gas del

21al 5% a partir de octu-

bre. Es justo lo que el PP

propuso en el Congreso

de los Diputados a finales

ha emplazado, con las reglas que pone él mismo, con **Alberto Núñez Feijóo** –al que teme– en el Senado, en un debate capado desde el principio, pero que le permitirá argumentar que ha tendido su mano a la oposición que, claro, no puede rechazar lo mismo que propuso en la primavera pasada.

doméstica Sánchez-Feijóo -los demás son teloneros, importantes, pero teloneros- oculta el bosque de una realidad incierta. El mundo, y sobre todo la Europa próspera -casi convertida en parque temático-, vive inmerso en una crisis energética, que no es igual, pero que recuerda a las de los años 70 y 80 del siglo pasado y que cambiaron todos los paradigmas energéticos. La Unión Europeas -y también España- ha cometido errores importantes en una política energética que ahora enseña sus agujeros. La apuesta decidida por las energías limpias es muy loable, pero quizá se ha puesto en marcha sin red de seguridad, sobre todo en un área que carece de fuentes energéticas y en donde Alemania, por ejemplo, depende del gas ruso, que Vladimir Putin ha convertido en un arma bélica incluso más importante que los tanques o determinados misiles que no puede utilizar si no quiere desatar una catástrofe planetaria. Europa ha penalizado, con impuestos altos, todas las energías de origen fósil -gas incluido-, que es lo que explica, además de la guerra del sátrapa ruso, el alza de precios, sin olvidar posibles restricciones -en España menos probables, pero no imposibles-porfalta histórica de previsión. Sánchez confía en que la posición española, al margen del precio, es por una vez mejor que, por ejemplo, la de Alemania, pero la solidaridad europea empieza a hacer aguas. Francia no quiere saber nada del gasoducto Midcat, que daría a España ventajas estratégicas, a pesar de las peticiones del canciller alemán Olaf Scholz y del propio Sánchez que, sin duda, tendrá que volver a cambiar de opinión una vez más, aunque eso para él carece de importancia, porque es su estado natural. Es, en el fondo, algo así como Pedro Jo-

# Francia

Francia, a pesar de las peticiones del alemán Scholz y de Sánchez, no tiene ninguna intención de impulsar la construcción del gasoducto Midcat»

#### Christine Lagarde

## El Banco Central Europeo duda entre subir 0,50 ó 0,75 puntos los tipos de interés

La inflación en el conjunto de la zona euro ha vuelto a subir y alcanza un histórico 9,1%, lo que coloca al Banco Central Europeo (BCE), que preside Christine Lagarde, ante la duda de subir los tipos de interés la próxima semana 0,50 ó 0,75 puntos. El aumento anterior de 0,50 puntos, el primero en un decenio, fue adoptado por mayoría con consenso, no por unanimidad. La discusión se centra en si una subida mayor que otra lastrará lo justo o más de lo necesario el crecimiento económico.

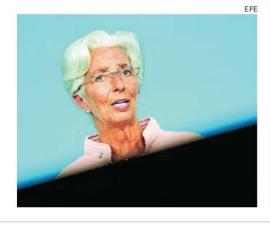

#### Pensiones

## En Lugo hay menos de un cotizante por cada pensionista; en Baleares, tres

nes Sánchez Keynes.

Lugo es la provincia española con peor relación entre cotizantes a la SS y pensionistas, ya que hay 0,97 cotizantes por cada pensión pagada. En el otro extremo, las Islas Baleares, donde la relación es de 3,02 cotizantes por cada pensionista. En el total de España, apenas hay dos cotizantes por cada pensionista, o lo que es lo mismo, 20 millones de afiliados en activo a la Seguridad Social mantienen o sufragan un total de casi diez millones de pensiones, exactamente, 9,95 millones. \*